Miércoles, 5 de junio de 2024. Año XXXV. Número: 12,585. Edición Madrid. Precio: 2€



MANUEL TORREIGLESIAS Un riñón para el mítico presentador de 'Saber Vivir': «Hay que empezar a pensar en donantes de edad avanzada» Pág. 36

ALCARAZ Arrolla a Tsitsipas y buscará la final de Roland Garros ante Sinner, nuevo número 1 tras la retirada de Djokovic Pág. 32



### EL JUEZ IMPUTA A LA MUJER DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

# La actividad de Begoña Gómez explota a 5 días de los comicios

El juez investiga a la mujer del presidente por tráfico de influencias y corrupción y la cita a declarar el 5 de julio

Sánchez difunde otra carta en la que se presenta como víctima, afirma que es «todo ntel mentira» y señala al instructor

Feijóo exige «explicaciones» y «asumir responsabilidades» y el PP acude a la vía judicial para llegar hasta el Supremo

POR ÁNGELA MARTIALAY, MARTA BELVER Y JUANMA LAMET Páginas 8 a 11

# Gómez se apoya en 30 empresas e instituciones públicas para su máster

POR CARLOS SEGOVIA Página 9



La policía trabaja junto al cuerpo de Borja Villacís, asesinado ayer en un descampado de Madrid. Á NAVARRETE

# Matan al hermano de Villacís a tiros en una cita entre narcos

La Policía detiene a una mujer implicada en la muerte de Borja y busca con caballos y drones a sus dos hijos, que huyeron campo a través tras dispararle con un fusil de asalto POR LUIS F. DURÁN, DANIEL J. OLLERO

Y DANIEL SOMOLINOS GRAN MADRID



El 'ultrasur' de barrio rico que acabó de 'guardés' de la droga para la banda de los Outlaw POR PABLO HERRAIZ

# Récord de empleo en mayo por el tirón de las reservas turísticas para este verano

Uno de cada cuatro españoles trabaja hoy a tiempo parcial o es fijo discontinuo, igual que antes de la reforma laboral

POR ALEJANDRA OLCESE Pág. 24

# Joe Biden cierra la frontera con México salvo en dos puntos para frenar el aluvión de ilegales

PABLO PARDO WASHINGTON El presidente de EEUU, Joe Biden, lanzó ayer una orden ejecutiva para cerrar la frontera mexicana salvo por dos accesos. La norma prevé su cierre siempre que la cifra de personas sin papeles apresadas a lo largo de la una semana excedan las 2.500.

### PRIMER PLANO-INDIA

Modi vence de nuevo pero su nacionalismo hindú pierde fuelle electoral

LUCAS DE LA CAL (NUEVA DELHI)

# LEY ANTIPANTALLAS

# «Quitarle a los alumnos el móvil es como quitar la droga a un adicto»

OLGAR. SANMARTÍN PALOMA H. MATELLANO MADRID Los profesores se quejan del des-

control digital de los jóvenes: «Les hemos dado un Ferrari sin el carnet de conducir», afirman. El Go-

bierno aprobó ayer el anteproyecto de ley para regular el acceso a entornos digitales de los menores. Entre las medidas, prevé elevar de 14 a 16 años la edad para abrirse una cuenta en redes sociales. Página 14

# PRIMER PLANO

LAS ELECCIONES MÁS GRANDES DEL PLANETA

El primer ministro indio proclama su victoria en los comicios del país más poblado del mundo, pero no logra la mayoría y tendrá que apoyarse en sus socios de coalición para gobernar

# MODIVENCE, PERO SU NACIONALISMO NO CONVENCE

Ha habido sorpresas en las elecciones más grandes del planeta: la victoria del gran favorito ha sido menos demoledora de lo esperado. A sus 73 años, Narendra Modi volverá a ser probablemente primer ministro de India, consumando un *triplete* que él mismo vaticinaba duran-

te sus mítines con decenas de miles de seguidores coreando su nombre. Desde la etapa de Jawaharlal Nehru, el primer líder de India tras la independencia, nadie en el país más poblado del mundo ha logrado ocupar el cargo durante tres

mandatos consecutivos. El partido de Modi, el Bharatiya Janata (BJP), se presentaba a las urnas respaldado por otras pequeñas formaciones en una alianza conservadora de derecha (Alianza Democrática Nacional, conocida por sus siglas NDA) que confía obtener una mayoría en la Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento. Según los primeros resultados provisionales: superaría los 290 escaños de los 543 que hay en juego, aunque por debajo de la aplastante mayoría de dos tercios que las encuestas habían pronosticado.

A diferencia de las elecciones de 2019, el BJP por sí solo no alcanza esa mayoría. Por primera vez, Modi tendrá que apoyarse en sus socios de coalición para poder gobernar, con los que tendrá que consensuar muchas de las de-

cisiones importantes que tome durante la nueva legislatura. Una situación que será inédita para un líder lanzado hacia una política muy personalista.

«Esta es una hazaña histórica. Continuaremos el buen trabajo realizado en la última década», publicó Modi en su cuenta de X proclamando su victoria antes de pronunciar un discurso de más de 30 minutos delante de decenas de miles de seguidores en la sede del BJP en Delhi.



LUCAS DE LA CAL

«Desde 1962, esta es la primera vez que un Gobierno, después de cumplir dos mandatos, regresa para un tercero», dijo eufórico el aclamado líder. «La victoria de hoy es la mayor del mundo, la victoria de los indios. India ha demostrado que su democracia es un ejemplo de credibi-

lidad y eficiencia», continuó.

El primer ministro también recordó algunas de sus promesas de campaña como «hacer todo lo posible para eliminar la corrupción desde la raíz», apoyar la «industrialización nera han podido aprovechar el desgaste de la década de Modi en el poder y batir a un líder que ha sabido jugar la carta más radical del nacionalismo hindú en un país donde el 80% de sus habitantes son hindúes.

A la oposición, que alza la bandera del multiculturalismo y secularismo que ampara la Constitución frente al autoritarismo y fanatismo religioso de Modi, le ha faltado proyectar cohesión interna y tener un líder carismático que conectara con las masas. Un protagonismo centrado en una figura política que era lo que precisamente ha logrado el BJP, donde predomina un culto extremo

MÁS DE 50 GRADOS

## DECENAS DE MUERTOS POR OLA DE CALOR

Las elecciones generales en India han estado marcadas por las altas temperaturas, que han rebasado los 50 grados en algunos puntos del país, y en parte responsables de la bajada de la participación a lo largo de los comicios.

bía una gran fiesta montada. «Modi ha sufrido una derrota moral y política», soltaron los líderes de este partido. Incluso el candidato del Congreso, Rahul Gandhi, no descartó que su alianza opositora intente formar gobierno después de superar las expectativas logrando según las proyecciones más de 230 escaños.

La Comisión Electoral reveló que un récord de 642 millones de los casi 970 millones de electores acudieron a las urnas en las elecciones generales. Más gente votó en este gigante del sur de Asia que la suma de las poblaciones de Estados Unidos, Rusia, Alemania y Francia. También

son más de 200 millones que la cantidad de personas que tiene derecho a voto en las elecciones europeas del próximo domingo. Tres días después de concluir unos comicios que han durado seis semanas, el conteo electrónico arrancó a las 8.00 horas de ayer simultáneamente en los centros de cada uno de 543 distritos electorales del país.

«Según la oposición india, la democracia del país está en su lecho de muerte. Pero el ascenso de Modial poder y su reelección es un reflejo de su popularidad y de la falta de una oposición creíble y unificada. Al mismo tiempo, el culto a la personalidad que rodea a Modi es el talón de Aquiles del BJP. No hay un sucesor claro dentro de su partido, a diferencia de la mayoría de los demás partidos políticos, que tienden a tener sus raíces en la política

dinástica», sostiene Chietigj Bajpaee, investigador de Asia en Chatham House, otro *think tank* centrado en las políticas del Sudeste Asiático.

La oposición ha acusado al BJP de violar las reglas de la Comisión Electoral al recurrir constantemente en campaña a los discursos de odio contra los musulmanes, además de acosar e intimidar a otros candidatos rivales y utilizar la maquinaria del Estado para silenciar a la prensa crítica.



Votantes indios muestran el signo de la victoria mientras celebran los resultados de las ele<mark>cciones, ayer, en Calcuta.</mark> / AFP

verde» de India y trabajar para que «la pobreza desaparezca del país», sobre todo con planes de formación y empleo centrados en las mujeres.

Aunque no ha podido retener la mayoría en solitario, Modi no ha tenido rival a pesar de que la oposición trató de hacer piña con una veintena de partidos presentándose en un mismo y heterogéneo bloque bajo las siglas INDIA (Alianza Nacional Inclusiva para el Desarrollo de la India). Pero ni siquiera de esa ma-

a la personalidad de Modi. Los analistas indios apuntan a que, si los resultados han sido más apretados de lo que aseguraban las encuestas, ha sido más mérito de la inflación, el desempleo y el hartazgo de muchos indios hacia la polarización religiosa generada por el partido gobernante, que por el programa de una oposición coja de un liderazgo claro.

Aunque en la sede en Delhi de la segunda formación con más votos del país, el Partido del Congreso, haSegún informó Efe, más de 60 personas –entre ellas una decena de funcionarios electorales– han fallecido durante los comicios por casos atribuidos a insolaciones, levantando dudas sobre las insuficientes medidas desplegadas por el regulador electoral para hacer frente a la ola de calor.

# PRIMER PLANO

### LAS ELECCIONES MÁS GRANDES DEL PLANETA



NARENDRA MODI | PRIMER MINISTRO

# EL ASCETA QUE QUIERE UNIFICAR INDIA BAJO EL MANTO HINDÚ

LUCAS DE LA CAL NUEVA DELHI

ENVIADO ESPECIAL

Es el político más seguido del mundo en Instagram. Su rostro está en vallas publicitarias y en paradas de autobús. Lleva 10 años sin dar una rueda de prensa, pero comparte sus pensamientos una vez al mes en un programa de radio. Sus mítines están a rebosar de ruidosos seguidores que lo aclaman con devoción. Cuando sale de casa, es capaz de movilizar a una diáspora que llena un esta-

dio en Australia y lo recibe con fuegos artificiales.

Narendra Modi se pasea por el mundo como una estrella de rock que ha logrado sentarse a comer en la mesa de las grandes potencias. Lidera el país de más rápido crecimiento económico y sus fieles lo adoran casi como a un ser divino al que se le llena la boca repitiendo que dirige la mayor democracia que el mundo ha visto jamás. Sus críticos, en cambio, lo repudian porque ven en él a una figura cada vez

más autoritaria y populista; a un sátrapa que ha debilitado las instituciones, que persigue a la disidencia y reprime la libertad de prensa.

Modi siempre se ha presentado como un *outsider* de la política india, como el hijo de un vendedor de té que, a diferencia de las acomodadas estirpes de líderes anteriores, se ha enfrentado a las poderosas élites corruptas y clasistas que continúan usando el inglés como primera lengua. Se define a sí mismo como un hombre del pueblo, de la India trabajadora; un político autodidacta que, a diferencia de sus predecesores, no estudió en Oxford ni en Cambridge; alguien que además ha curtido de cara al público un perfil de asceta, de un señor de 73 años soltero y sin hijos que lleva una vida sencilla y espiritual porque lo único que le preocupa es trabajar por el futuro de India.

Hay muchas luces y sombras en un personaje tan controvertido como el primer ministro que ha vuelto a ganar por tercera vez consecutiva las elecciones parlamentarias de India. Una de las claves de su victoria, según argumenta Aviroop Gupta, investigador indio que lleva años documentando la represión del Gobier-

> HA MOVILIZADO A LA CORRIENTE HINDÚ MÁS NACIONALISTA CON SU DIALÉCTICA ANTIMUSULMANA

«AL REFLEXIONAR SOBRE TODAS MIS EXPERIENCIAS, ME CONVENCÍ DE QUE DIOS ME HA ENVIADO»

no de Modi contra las minorías religiosas, ha sido jugar desde el principio la gran carta electoral de la polarización religiosa.

Modi ha movilizado a la numerosa corriente hindú más nacionalista, impulsando una cruzada dialéctica contra los musulmanes, a los que llamó «infiltrados» en un mitin de campaña. En elecciones anteriores, no era habitual que Modi utilizara un lenguaje tan agresivo. Ahora se dedica a alimentar teorías de la conspiración asegurando que la minoría musulmana un día será mayoría en India porque tienen muchos más hijos que los hindúes.

Todo este discurso de odio bebe de una fuente ideológica, el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), una organización paramilitar nacionalista hindú de la que era miembro Nathuram Godse, el asesino del aclamado líder espiritual Mahatma Gandhi. Modi comenzó su carrera política en el RSS, que sigue teniendo una enorme influencia en el Bharatiya Janata (BJP), el partido del primer ministro que ha sumado mayoría en el Parlamento en coalición con las formaciones aliadas.

«El RSS juega un papel importante en la estructura del BJP. Refuerza el culto a Modi invocando escrituras hindúes y lo representa como el gran redentor de la religión hindú», afirma Gupta. A la oposición india, aunque lleva tiempo avisando del extremo culto a su personalidad que está forjando Modi, le sorprendió que el primer ministro diera un paso más y soltara en una entrevista antes del cierre de

las urnas que había sido elegido por Dios para el cargo.

«Estoy convencido de que Parmatma (Dios) me envió con un propósito. Una vez que se logre ese objetivo, mi trabajo estará hecho», aseguró. Era la segunda vez en menos de un mes que hablaba de sí mismo como un instrumento divino, como una especie de nuevo Krishna, una deidad que representa en el hinduismo una figura similar a Jesucristo para los cristianos. «Cuando mi madre estaba viva, yo creía que nací biológicamente. Después de su fallecimiento, al reflexionar sobre todas mis experiencias, me convencí de que Dios me había enviado», dijo durante otra entrevista.

Según señalan algunas de las edulcoradas biografías publicadas por sus escritores de cabecera, Modi abandonó a su familia y a su esposa cuando tenía 17 años. En las filas del RSS, aprendió a «dejar de lado todos los placeres de la vida» y en 1987 se unió al BJP, coincidiendo con el momento en el que este partido aparcaba la marginalidad y comenzaba a su ascenso de la mano del nacionalismo hindú en auge.

Modi es de Guyarat, un estado al noroeste de India donde fue nombrado primer ministro en 2001. Allí fueron famosas sus políticas de desarrollo, sobre todo en infraestructura e industria. Pero no

se libró de la polémica cuando, en 2002, más de 1.000 personas fueron asesinadas, en su gran mayoría musulmanes, después de que miles de hindúes atacaron las casas y tiendas de esta minoría étnica a la que acusaban de haber incendiado un tren en el que murieron decenas de peregrinos hindúes. Modi fue acusado de ser cómplice de aquella ola de violencia porque su Administración permaneció inmune ante los disturbios.

Aquel incidente dañó la reputación internacional de Modi hasta el punto de que Estados Unidos le prohibió la entrada al país por violaciones de derechos humanos. El año pasado, más de dos décadas después del baño de sangre en Guyarat, en Washington extendieron la alfombra roja a Modi, hasta el punto de que entró en una exclusiva lista de mandatarios (junto a Winston Churchill y Nelson Mandela) que han comparecido en una sesión conjunta del Congreso y el Senado de Estados Unidos.

Fuera de India, Modi es visto como un fuerte estadista que ha equilibrado con habilidad sus buenas relaciones con EEUU, Europa y Rusia, mientras que con China y Pakistán ha mantenido los viejos frentes abiertos por las disputas fronterizas. El líder hindú ha subido posiciones en los juegos de poder globales aprovechando el hueco dejado por la creciente división entre Washington y Pekín, sobre todo al proclamarse la voz más autorizada para representar a las economías en desarrollo del Sur Global.

# PRIMER PLANO

### LAS ELECCIONES MÁS GRANDES DEL PLANETA



Techos de las chabolas de Dharavi, el barrio marginal más grande de Asia, en Bombay. LUCAS DE LA CAL

La ciudad está dominada por barriadas de casas ilegales donde se hacinan siete millones de almas en extrema pobreza

# BOMBAY, DONDE CONVIVEN RIQUEZA MÁXIMA Y MISERIA TOTAL

### **TESTIGO DIRECTO**

LUCAS DE LA CAL BOMBAY ENVIADO ESPECIAL

El fotógrafo estadounidense Johnny Miller sacó a pasear varios drones por los cielos del centro de Bombay. Buscaba retratar cómo la extrema pobreza y la extrema riqueza eran capaces de convivir casi pared con pared en el corazón de una de las capitales financieras del mundo. En las imágenes aéreas de Miller se apreciaba el mar de lonas azules que cubren los techos de las chabolas de Dharavi, el barrio marginal más grande de Asia, asentado a la derecha del río Mithi. A la izquierda, a unos cientos de metros de distancia, el paisaje lo dominan rascacielos y lujosos complejos residenciales de Bandra Kurla, donde viven muchas de las mayores fortunas de India

Bombay es la ciudad asiática con más multimillonarios. Pero también es una metrópoli donde cerca de siete de sus más de 20 millones de residentes viven en situación de extrema pobreza en asentamientos densamente poblados como Dharavi, hogar de alrededor de un millón de personas. A 15 minutos en coche de este barrio también se encuentra una casa de 27 pisos valorada en 22.300 millones de dólares que es la residencia privada más cara del mundo según el *Libro Guinness*: allí vive Mukesh Ambani, magnate del petróleo y las telecomunicaciones, el hombre más rico de Asia.

Estos contrastes extremos, que hemos podido contemplar desde la azotea de una iglesia del barrio pobre, sirven para desnudar la realidad de la India actual: un emergente titán económico lastrado por las desigualdades.

El primer ministro Narendra Modi llegó al poder hace una década con la promesa de transformar una India que en estos momentos es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. El PIB está creciendo un 7%, el programa de asistencia social del Gobierno ya atiende a casi el 60% de una población de más de 1.420 millones de personas; y más de 500 millones de indios se han abierto una cuenta en el banco en los últimos 10 años, un indicador fundamental de progreso en un país barrido por un empleo informal masivo que no aparece en los registros ni paga impuestos.

Durante los 44 días que han durado las elecciones, Modi ha jugado la baza del desarrollo económico en sus mítines, recordando que en 2022 India adelantó a su antigua potencia colo-

nial, Reino Unido, como la quinta mayor economía del mundo. O que durante su mandato decenas de millones de personas han salido de la pobreza extrema y que el paro ha caído desde 2018 del 6% al actual 3,2%, aunque omitiendo el aumento del desempleo entre los menores de 25 años, la enorme fuerza laboral que representa casi la mitad de la población del país.

«India ha mejorado mucho. Hay mejores escuelas, menos violencia y los programas para luchar contra la pobreza llegan a todos los rincones, aunque queda mucho por hacer, como invertir más en asistencia

sanitaria, pero Modi es el líder idóneo para dirigir en país», opina Kumar, un abogado que vive en un buen complejo residencial de Bandra, una de las zonas más modernas de Bombay.

«Modi está dando prioridad a una agenda nacionalista hindú que provoca muchas divisiones. Hay barrios en los que antes convivían pacíficamente hindúes, musulmanes y cristianos, mientras que ahora hay muchos más enfrentamientos o estos grupos se aíslan en sus guetos, intentando evitarse unos a otros», explica Seva, trabajador social de Darhavi, donde, además de mucha pobreza, también crece una enorme industria dedicada a la confección de prendas de vestir, la alfarería o el reciclaje.

«Las barriadas están llenas de viviendas ilegales con migrantes de todas las etnias con trabajos informales, pero el Gobierno lleva tiempo con una

IE-I/S

Niños junto a la puerta de su vivienda. L. C.

campaña para derribar los asentamientos donde residen únicamente familias musulmanas. Otros cinco años con el BJP al mando y sus constantes discursos de odio contra los musulmanes van a ser muy peligrosos para la democracia de India, que defiende la convivencia religiosa», asegura Bashar, un universitario que trabaja como vo-

luntario en una escuela en la zona musulmana de Darhavi.

Al norte de Bombay hay otro enorme barrio marginal, Govandi, donde viven más de 700.000 personas en cuatro kilómetros cuadrados. Aquí la mayoría de la población es musulmana y ha habido fuertes protestas por la demolición de sus viviendas. Además de la extrema pobreza, los residentes tienen que convivir con el hedor que proviene del mayor vertedero municipal, custodiado por militares para que los vecinos no se cuelen para rebuscar en las montañas de basura algo de valor que luego puedan vender.

«En Govandi se concentra la parte menos amable de la India real, la de familias numerosas que viven apiñadas en casas minúsculas y que pasan toda la vida en tugurios donde se extienden la tuberculosis y la lepra. En esta zona seguimos detectando 200 casos de lepra cada año, un 10% en niños», explica el padre Matheus, un sacerdote brasileño que lleva seis años con la organización Lok Seva Sangan que cuenta con varios programas para sacar a los niños de las calles y que se realizan de la mano de una ONG española, Cooperación Internacional, capitaneada en Bombay desde 2012 por un zaragozano llamado Pedro Herráiz.

«Ofrecemos herramientas para que estos críos luchen por tener éxito académico y vital, que sean capaces de liderar sus propias vidas y ayuden a cambiar su comunidad con servicios a su barrio», cuenta Herráiz. «Muchos niños del barrio, después de salir de la escuela, trabajan como sus padres recogiendo basura o se tiran todo el día en la calle con los peligros que eso conlleva (drogas y delincuencia) en un sitio como éste. Queríamos que

estuvieran ocupados y por ello organizamos entrenamientos de fútbol y después van a una escuela que hemos construido donde les damos clases de inglés», cuenta Álvaro Villalón, el trabajador de la ONG que se encuentra ahora en Bombay supervisando el proyecto.

Los críos juegan al fútbol en un parque de tierra recién reformado por las autoridades locales y que está justo en frente del vertedero. Incluso en la maloliente burbuja que hay dentro de este barrio marginal, se cruzan otras dos realidades: la de las familias que empujan a los niños a que participen en las activi-

dades de las ONG, y las que obligan a los menores a pasar el día recogiendo basura para llevar algo de comida a casa. Entre los que dan patadas al balón, muchos llevan camisetas viejas del Atlético de Madrid, cuya Fundación financiaba algunos de los proyectos de Bombay, hasta que el dinero dejó de llegar tras la pandemia.



En el Centro para familias encontrarás consejos y herramientas útiles para ofrecer a tu familia una experiencia online más segura, como el Centro de aprendizaje, con recomendaciones de expertos en juventud para abordar los hábitos saludables en internet, y Supervisión, que puedes configurar con tu adolescente.

Conoce mejor nuestras Herramientas para familias, como el Límite de tiempo diario y las Cuentas privadas por defecto, en **instagram.com/herramientasparafamilias** 

# **OPINIÓN**

EL 22 de enero de 2019, Sánchez anunció la entrega totalmente gratis, por 75 años y tras una costosa reforma de muchos millones de euros, del edificio del Palacio de Congresos en la Castellana para ser la sede permanente de la Organización Mundial de Turismo. Y ese mismo día, Javier Hidalgo, dueño de Globalia, grupo que albergaba a Air Europa, anunció la fundación de Wakalua, empresa que ha financiado los tinglados académico-financieros de Begoña Gómez, con el respaldo de la OMT. La presentación de Wakalua tiene lugar en la sede del hub, que así se hace llamar el tinglado, Barrabes Growth Space, y acompañó al dueño de Air Europa en ese acto Zurab Pololikashvili, el georgiano que preside la OMT.

He ahí el nacimiento del cuarteto Hidalgo-Barrabés-Begoña-OMT, que ejecutará la sinfonía de negocios de la señora de Sánchez o, más probablemente, del señor Sánchez a través de su espo-



COMENTARIOS **LIBERALES** F. JIMÉNEZ **LOSANTOS** 

La fecha delatora de los fangosos negocios de la imputada

sa. Wakalua financia el Africa Center, donde Begoña entabla relaciones con APD Maroc, la patronal marroquí, o con Ghana, cuyo Gobierno la trató de first lady y logró subvenciones del husband. Porque aquí si no trincas en inglés no pillas un euro, pero si juntas terminachos en pichinglis, eres sosteneibol, como decía el pronter fonético de Begoña. Las cartas de

recomendación de Begoña a Barrabés fueron apoyadas meses después por su enamorado marido en un acto público en Aragón, ante Javier Lambán. Allí, el *Doctor cum fraude* explicó que el negocio de Barrabés, a quien conocía de Benasque, bonito pueblo junto a la estación de Cerler donde los Sánchez-Gómez esquiaban, era un modelo de emprendimiento postmoderno, dos-punto-cero, y

A Barrabés le llovieron los millones en unos concursos que nunca hubiera ganado sin recomendación. Y Globalia, financiadora de Begoña, que viajaba por el mundo con Hidalgo y Aldama a la sombra de la OMT, fue rescatada con mil millones de fangosos euros por Sánchez, en lo que las fangosas democracias considerarían una fangosa prevaricación del Consejo de Ministros. Sánchez volvió a escribir ayer otra carta para defender el fango de Begoña, que es el suyo, y presionar al juez. Otra vez.

Y la natividad de esta epopeya de corrupción ocurrió un 22 de enero de 2019. Qué día.



# Mecánica básica de la conversación pública

LOS ESFORZADOS guionistas de la Moncloa han inventado una máquina del fango a la que atribuirle la razón de la mala fama de Pedro Sánchez. El mecanismo sería muy rudimentario. Medios digitales sin demasiada repercusión lanzarían insidias que el Partido Popular introduce luego de estraperlo en la conversación pública, con el ardid nada inocente de demandar «únicamente» una explicación. El que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, todavía no se haya disculpado por haber utilizado en sede parlamentaria una noticia falsa sobre la mujer de Feijóo le quita algo de tensión dramática a la historia. La trama se va por el sumidero cuando uno comprueba que, en el caso concreto de la mujer del presidente, el PP ni siquiera creyó lo que estaba ante sus ojos. No quiso presumir qué hacía el abogado de Begoña Gómez en las declaraciones de los testigos y

fue siempre varios pasos por detrás de Sánchez, que puede que ignore hasta dónde ha llegado la temeridad de su esposa, pero que cuando envió su carta sentimental bien sabía de su condición de investigada.

En lo que se refiere a la mecánica hay ingenieros más habilidosos. El funcionamiento de la máquina que desquicia la conversación pública en España es de una sencillez admirable por su eficacia. Se pudo apreciar durante la aprobación de la ley de la amnistía. El PSOE dispone una medida inaudita, Vox reacciona brutalmente y el exabrupto captura inmediatamente la conversación. Ya no se habla sobre la gravedad de la ley sino sobre si es aceptable que, por muy grave que sea la ley, merezca una reacción tan brutal. El PP queda así atrapado. Tibio en su crítica a la tropelía del PSOE y tibio en la denuncia del exabrupto de Vox.

Este es el modelo de conversación pública de hoy, que además se exacerba en campaña y que actúa con un mecanismo tan simple que se le ha denominado «la pinza»

Por si esto no fuera suficiente, se combina con un uso discrecional de las comillas, según el cual Pedro Sánchez puede atribuir con alegría frases que Feijóo jamás ha pronunciado. Es algo tan procaz que ni siquiera se camufla cobardemente en el estilo indirecto. Sánchez arranca la frase en un mitin: «Feijóo ha reconocido literalmente...». Añádase a partir de aquí cualquier cosa, como un pacto con Junts y Vox para una moción de censura. Los medios ya tienen así el argumento de autoridad que les permite reproducir una mentira, con su rotundo adverbio incluido. Más que la máquina del fango, llevan el fango a la máquina.

### **RICARDO**



EL CÓMICO Jaime Caravaca alcanzó ayer el cénit de su popularidad al difundirse un vídeo en el que un tipo salta al escenario para pegarle. Sentí compasión por él, y no sólo porque siendo gordito y llamándose «Caravaca» le suponga una infancia difícil, sino porque no disfruto viendo el miedo en el rostro de nadie. Y menos viéndole agredido. Tras el primer puñetazo, el púgil lo arrincona y le grita mientras lo

encañona con el dedo índice; antes de marcharse, le sacude una última vez. Durante la emboscada, Caravaca, que es corpulento pero poco intimidante, enrosca el cuerpo y alza una pierna para imponer distancia con su agresor mientras



**EL PRIMER CRUCE DAVID** MEJÍA

La lección de Caravaca y el rapado

caso es que el energúmeno no es un espontáneo, sino el padre de un bebé sobre el que Caravaca había hecho una broma de mal gusto en las mismas redes sociales que hoy aplauden que el papá le partiera la cara como venganza. Tiene gracia: los mismos que repiten que sentirse ofendido no es motivo para cancelar a nadie sostienen que sentirse

balbucea un «tío, ¿podemos hablar?».

No es la primera vez que un energú-

meno interrumpe un espectáculo de

comedia. Lo que ha hecho viral este

ofendido sí es motivo para agredir a alguien.

A Caravaca no le sobra arte, pero tampoco luces: en la foto que inspiró el chiste, el bebé aparece sostenido por un hombre con una mano que podría ser de la Estatua de la

Libertad y unos brazos que envidiaría el mismísimo Popeye. Para colmo, se hace llamar «Alberto Pugilato». Puesto a arriesgar con chistes salaces de bebés, habría sido más prudente no personalizar. Pero el objetivo de Caravaca no era tensar los límites del humor, sino ofender al padre de la criatura. Su objetivo nunca fue hacer reír, sino herir. ¿Por qué? Porque Pugilato es (muy) de derechas. También tiene gracia que quienes nos advierten a diario de los peligros de la extrema derecha esperaran que un rapado reaccionara con deportividad ante un chiste tan desagradable sobre su hijo.

A media tarde Caravaca pidió disculpas. Pugilato las aceptó, y aunque no pidió perdón por haberle pegado, su respuesta fue conciliadora. En tiempos de fango y polarización, un cómico de extrema izquierda y un activista de extrema derecha han demostrado más voluntad de concordia que la mayoría de los políticos. Aunque es verdad que su sueldo no depende, como el de la mayoría de los políticos, de que la concordia nunca llegue.



DIRECTOR: JOAQUÍN MANSO DIRECTOR ADJUNTO:

Fornieles, María Gonzále: ADJUNTO AL DIRECTOR: Manteca, Jorge Bustos, Leyre Iglesias, Silvia Román Carlos Segovia, Gonzalo Suárez, Esteban Urreiztieta

SUBDIRECTORES:

Roberto Benito, Juan



EDITORA: Unidad Editorial General, S.L.U. Avda. de San Luis, 25. 28033 Madrid. Teléfono de co 91 443 50 00

ADMINISTRADORES:

DIRECTOR DE NEGOCIO:

COMERCIALIZACIÓN DE PUBLICIDAD DIRECTOR GENERAL DE PUBLICIDAD:

# La citación de Begoña Gómez y un trato de favor continuado

LA CITACIÓN de Begoña Gómez para que el 5 de julio declare como imputada en los juzgados de Plaza Castilla por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios es un hecho político de extraordinaria relevancia. Por primera vez en la historia de nuestro país, la mujer del presidente del Gobierno se sentará ante un juez como investigada. Lo insólito de la situación, unido a las nuevas informaciones en torno a la plataforma digital que promovió a través de su máster en la Universidad Complutense, dan muestra de que, más allá de la responsabilidad penal que pueda acreditarse, el proceder de Gómez constituye un gravísimo problema de orden político. En cualquier país avanzado, sería inimaginable que las relaciones empresariales de la cónyuge del presidente no acarrearan una exigencia de explicaciones y, en su caso, una depuración de responsa bilidades. En cambio, lejos de contribuir a la transparencia y de someterse a una rueda de prensa, Pedro Sánchez se ha lanzado a un

victimista a cinco días de las elecciones europeas. Incapaz de legislar debido a su minoría en el Congreso, el presidente insistió en deslegitimar a la Justicia y a la prensa con un incalificable «todo es mentira», tachando la instrucción, que está cumpliendo con todas las garantías, de «zafio montaje» (...) «de una coalición capitaneada por el señor Feijóo y el señor Abascal». Sin embargo, la nueva ocurrencia populista de Sánchez no debería desviar la atención de lo verdaderamente relevante: los hechos. Y los hechos son estos. En primer lugar, ayer el juez del caso Begoña Gómez

intento desesperado por cambiar el marco que ya roza lo cómico, con una segunda «carta a la ciudadanía» de tono emitió un auto en el que la llama a declarar. En su escrito destacan dos elementos, que refuerzan el aval a su investigación que le ha otorgado la Audiencia Provincial de Madrid. El principal es la existencia de indicios objetivos que justifican la sospecha de una conducta delictiva. El otro es la actuación de la Fiscalía, que ha operado con una «diligencia inusitada y una celeridad escasamente frecuente, por no decir nunca conocida», para archivar la causa

En segundo lugar, día a día siguen conociéndose nuevos hechos que, añadidos a las exclusivas que dieron origen al proceso judicial, ponen de relieve que la mujer del presidente ha roto códigos de conducta básicos. Gómez no solo pidió a Indra, Telefónica y Google que crearan gratuitamente una aplicación para su máster, y para ello

# Más allá de la eventual responsabilidad penal, el proceder de la mujer de Sánchez es política y éticamente inaceptable

fue recibida por altos cargos de estas compañías, sino que después registró a su nombre la marca de la plataforma, propiedad de la Complutense. Hoy publicamos que en los folletos con los que presenta su cátedra asegura haber contado con la colaboración de una treintena de empresas e

Todos los elementos contrastables conocidos hasta ahora dibujan una sucesión de tratos de favor que no son política ni éticamente aceptables. La Justicia debe hacer su trabajo, pero la responsabilidad política es indudable y atañe al presidente del Gobierno.

### LA MIRADA



EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

### Proteger a los menores en internet sin mermar sus derechos digitales

EL ANTEPROYECTO de Ley de Protección de los Menores en entornos digitales es un paso positivo para concienciar del abuso de las pantallas, siempre que imponga unos límites no invasivos que garanticen sus derechos de acceso a unos medios ineludibles como nativos digitales. El plan aprobado ayer reconoce el riesgo para unos niños que de media reciben su primer móvil a los 11 años y entre quienes se registran cada vez más trastornos de ansiedad relacionados con el mal uso de estos dispositivos. Apela, además, a la responsabilidad de unas empresas tecnológicas que han reconocido el carácter adictivo de sus aplicaciones y tienen que contribuir a paliar sus consecuencias. El proyecto pone el foco en el control parental, que móviles y tabletas estarán obligados a llevar de fábrica y de manera gratuita –hasta ahora eran herramientas complejas que no funcionaban

en muchos casos-, y en la verificación de edad para proteger a los menores del porno. En este sentido falta claridad sobre los mecanismos para impedir posibles filtraciones de datos.

La parte más delicada del plan del Gobierno son las medidas de «alfabetización digital» contra los bulos en la escuela. Es preciso asegurar que ofrezcan al menor instrumentos para formarse un criterio propio sin caer en tentaciones ideológicas contra informaciones incómodas.

### **VOX POPULI**



TERESA FREIXES

### En favor de un voto constitucionalista

♣ Un grupo de personalidades de varios ámbitos, entre otros, la jurista y el ex dirigente socialista Nicolás Redondo Terreros, ha pedido en un manifiesto un «voto constitucionalista» el 9-J frente a quienes «levantan muros ideológicos guerracivilistas». Una llamada a la concordia en tiempos de polarización.



**JUAN JOSÉ CANO** 

### Nuevo éxito del Foro de KPMG

♠ KPMG, que preside, ha cosechado un éxito en el XII Foro del Consejero, en cuyo acto de apertura participó Joaquín Manso, director de EL MUNDO. Consolidado como un encuentro corporativo de referencia en el mundo empresarial, este evento abordó, entre otros asuntos, el debate sobre la Inteligencia Artificial.



NATALIA LITVINOVA

### Galardonada con el Lumen de novela

▲ La poeta y editora bielorrusa ha sido galardonada con el Premio Lumen de novela por Luciérnaga, precisamente, su primer trabajo de narrativa. Aborda la historia de una mujer cuya familia migró tras el estallido de la central de Chernóbil y que guarda muchos paralelismos con la biografía de la autora.



NIGEL FARAGE

### Vuelve a la carga contra la inmigración

**▼** El líder populista de Reform UK, al que una mujer ha lanzado un batido en el arranque de su campaña, ha robado protagonismo al premier Rishi Sunak y al laborista Keir Starmer reclamando «migración neta cero» en Reino Unido. Pretende ser el tercer hombre entre el conservador y el laborista.



JORDI CANAL

### Recibe el Premio FIES de Periodismo

♠ El Rey entregó ayer al prestigioso historiador el Premio FIES de Periodismo por su artículo España y su monarquía, garantía para avanzar, publicado en EL MUNDO. También fueron galardonados Joseba Arregi, por la tribuna Por la monarquía a la democracia, publicada también en este -diario; y Luis María Cazorla.



**OLIMPIA ANDRÉS** 

### El DEA, disponible en versión digital

♠ El Diccionario del español actual (DEA), del que la lingüista y discípula de Manuel Seco es responsa ble, ha estrenado su versión digital gracias a la Fundación BBVA. El DEA, surgido en 1970 para dar una foto fija del uso del español, recoge el léxico que se usa ahora como homenaje al ingenio de sus hablantes.

# Imputada por «corrupción»

• El juez Peinado cita a declarar a Begoña Gómez el próximo 5 de julio por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado • El instructor adopta esta decisión tras contar con el aval de la Audiencia

### ÁNGELA MARTIALAY MADRID

Citación judicial con entrega personal. El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, dictó ayer un auto donde fijó el próximo 5 de julio a las 10 horas la declaración de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, como investigada por los delitos de tráficos de influencias y corrupción en sector privado. Con esta decisión, el instructor imputa formalmente a la mujer del también líder del PSOE.

En un auto, el instructor explica que acuerda la declaración de la mujer del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en aras de una instrucción lo más ágil posible, como establece el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras ponderar el auto de la Audiencia de Madrid donde se aprecian elementos que justifican «la aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada». Peinado considera que, en este momento procesal, es «aconsejable» citar a la esposa de Pedro Sánchez tras haber «ponderado» los hechos.

La Audiencia de Madrid dio vía libre el pasado miércoles al juez Peinado para investigar la actuación de la mujer del presidente del Gobierno al entender que existen indicios para abrir un procedimiento penal contra Gómez. En su resolución, el tribunal delimitó la investigación a las ayudas recibidas por la UTE del consultor Juan Carlos Barrabés - Innove Next SLU-por parte de la mujer de Sánchez.

### INFLUENCIA CON BARRABÉS

La instrucción se centra, por lo tanto, en las adjudicaciones públicas a las que accedió el empresario Barrabés -quien también ha sido citado a declarar pero por motivos de salud ha pedido aplazar la testificaly las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, desveladas por El Confidencial. A su vez, este empresario, testigo clave del caso, fue quien organizó el Máster de la Universidad Complutense, de Transformación Social Competitiva, que dirige la investigada.

El instructor trata de averiguar si



Pedro Sánchez, con su esposa, Begoña Gómez, en la residencia oficial del primer ministro británico en Londres, en 2019. ALASTAIR GRANT / AP

Gómez, en su condición de esposa del presidente del Gobierno, ofreció su influencia personal de recomendación en la adjudicación de abultados contratos de adjudicación pública en favor de determinadas empresas que, de forma paralela, le prestaron soporte a ella para el desarrollo de su carrera profesional.

En el citado auto, Juan Carlos Peinado da orden a la Policía Judicial para que haga entrega «personalmente» a Begoña Gómez su citación como imputada.

Por otro lado, el instructor ha aplazado al próximo 16 de junio los interrogatorios como testigos de los directivos de Red.es debido a que al letrado de la esposa de Sánchez no podía acudir a los mismos el próximo jueves día 6. De hecho, el titular del

## COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

EL RECTOR, EN EL PUNTO DE MIRA. El grupo parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid anunció ayer que lanzará una comisión de investigación para esclarecer el trato dispensado por la Universidad Complutense a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El texto, al que tuvo acceso EL MUNDO, promueve la dimisión del rector de la institución académica, Joaquín Goyache.

«VA A TENER QUE DIMITIR». Aunque fuentes oficiales niegan que el centro haya cometido irregularidad alguna en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, fuentes del PP regional apuntan que el rector «va a tener que dimitir» por su papel en el caso. En una reunión la semana pasada, Goyache quitó hierro a que Gómez registrara a su nombre una plataforma basada en un programa como el que algunas empresas cedieron a la propia universidad.

Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid culpa directamente al abogado de Gómez, el ex ministro Antonio Camacho, de este retraso. El magistrado afirma que el abogado «ha considerado que no era adecuado que ningún otro letrado le sustituyera en esas diligencias de instrucción, a pesar de ser una práctica habitual entre letrados, máxime, cuando no era la declaración de su propia defendida» dando lugar a «la suspensión de dichas declaraciones y su nuevo señalamiento, para el próximo día 16 del presente mes».

Finalmente, el domingo 16 junio, mientras el instructor se encuentra de guardia en los juzgados de Plaza de Castilla, deberán comparecer como testigos el ex director general del ente público Red.es Da-



Imputada la de Sánchez (presuntamente)

François Truffaut había dirigido a Bernadette Laffont en Una chica tan decente como yo en 1972 y tres años más tarde, Antonio Drove estrenó Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe en la España de aquellos tiempos en los que la libertad no acababa de despuntar ni Franco acababa de morirse. La primera era una película francesa, lo que nos llevó a pensar a algunos que había que leer el título en clave irónica. Respecto a la de Drove, no me pregunten a mí cuánto cabe, y aunque nunca he pensado que el tamaño fuera todo, tampoco hay que descartar la importancia del factor cuantitativo si hablamos de corrupción.

Pensé si Pedro Sánchez se habría inspirado en ella al decir «mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable y mi Gobierno es un Gobierno limpio» cuando habló por vez primera de un tema que hasta entonces parecía tabú, no ya para el Gobierno, sino también para los partidos de la oposición que recurrían a circunloquios tipo «su entorno familiar más próximo» y otras expresiones sinónimas

La presunta mujer de Pedro Sánchez, me van a disculpar si cada vez que me refiera a **Begoña Gómez** le antepongo el calificativo en plan cláusula de precaución.

La de Sánchez ha acumulado mucha presunción durante este tiempo, transitando por hechos que no habían conocido las mujeres de ninguno de los presidentes que hemos tenido en democracia. En rigor, tampoco las esposas de los mandantes en

# **ESPAÑA**

vid Cierco y su sustituto, Alberto Martínez Lacambra, así como Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es, respectivamente.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid decidió el pasado mes de abril incoar diligencias previas por el papel desarrollado por Gómez respecto de diversos contratos de adjudicaciones públicas obtenidos por Barrabés. El instructor admitió a trámite la denuncia del sindicato Manos Limpias por un delito de tráfico de influencias y otro de corrupción en los negocios sin recabar el informe del fiscal, que recurrió de forma inmediata la apertura del procedimiento contra Gómez.

En palabras del juez, la Fiscalía

### El juez aplaza la declaración de los directivos de Red.es al día 16

# Peinado critica a la Fiscalía por su actuación con la mujer de Sánchez

General del Estado que dirige Álvaro García Ortiz actuó «con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida» al interponer recurso directo de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Desde el primer momento en el que se incoó la causa, el magistrado Peinado otorgó a Gómez la condición de investigada con el objetivo de no generarle «indefensión» a la esposa del presidente del Gobierno. En el auto notificado ayer, el juez manifiesta que «previamente, a proceder a citar a la referida investigada, y tras poner en conocimiento de la misma, con el objeto de evitar la indefensión proscrita en el artículo 24 de nuestra Carta Magna de 1978, la existencia del procedimiento, a través de su representante legal, el cual se ha personado en las presentes diligencias, y quien ha comparecido en las diligencias de toma de declaración de los responsables de las noticias difundidas a través de sus respectivos medios de comunicación digital», en referencia a que el abogado de Gómez asistió a los interrogatorios de los periodistas que fueron citados por Peinado.

la época anterior. Siempre se ha presentado como *licenciada en Marketing*, titulación no convalidable. Ya sabemos que su marido se presenta como doctor en Economía, aunque su tesis fue un trabajo de los negros que se la plagiaron. Esto no lo digo en su desdoro. Muy al contrario, las ansias de esta pareja por exhibir titulaciones que en realidad no tienen o han obtenido *cum fraude* revelan que ambos tienen un concepto muy positivo de la enseñanza superior. Por hacer un breve resumen:



# Treinta empresas han dado apoyo a Begoña Gómez

La esposa del presidente promueve su cátedra con nombres de los grupos que la ayudan e incluye a su propia sociedad

### CARLOS SEGOVIA MADRID

Begoña Gómez asegura que ha contado con la colaboración y apoyo de una treintena de empresas e instituciones para sacar adelante su máster en la Universidad Complutense. Entre ellas enumera sociedades estatales, reguladas e incluso la suya propia, Transforma TSC.

Así figura en folletos de promoción de su máster para este año a los que ha tenido acceso EL MUNDO y en la propia página web de la cátedra que dirige.

La documentación (ver ilustración adjunta) evidencia que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha conseguido el respaldo de algunos de los principales grupos del país para su actividad profesional de forma directa mediante patrocinios o donaciones en especie; o también indirecta, a través de sufragar la matrícula de más de 7.000 euros por alumno. En el folleto de promoción de la actual edición del máster, que concluye este mes de octubre, Gómez menciona como «parte de nuestros colaboradores» a Telefónica, Google y Minsait (Indra), que son los que donaron a la Universidad Complutense el *software* de la plataforma para pymes, cuya marca ella terminó registrando a su nombre y dirección particular.

También figuran estos tres grupos en la presentación de 18 páginas facilitada «de forma confidencial» a empresas que asistieron a las presentaciones de Gómez en las cámaras de comercio de las que informó este diario el pasado domingo. El respaldo era al más alto nivel como muestra que el propio presidente de Indra, Marc Murtra, recibía a Gómez para reuniones sobre el *software*.

Figura también como «colaborador» la propia Cámara de Comercio de España que proporcionó su red para la promoción de esta plataforma y que recomendó a empresas matricular alumnos en el máster. Es el mismo caso de la patronal Conpymes, que intenta que el Gobierno la admita en la Mesa del Diálogo Social rompiendo el monopolio de CEOE y Cepyme.

El presidente de Conpymes, José María Torres, se unió a los patrocinios de la cátedra suscritos inicialmente a la Fundación la Caixa y Reale Seguros y, posteriormente, logró que Gómez respaldara a su patronal en un acto público de presentación, según publicó este diario el pasado 14 de abril.

La esposa del presidente logró el apoyo también del organismo de la ONU Pacto Mundial, que, según un portavoz, suministró material formativo a la Cátedra desconociendo que la marca de la plataforma estaba registrada a nombre de Gómez.

En esta relación de «colaboradores» figura la propia Transforma TSC, que es la sociedad limitada inscrita en el Registro Mercantil por la propia Gómez como de su propiedad, según llama la atención el informe para el juez de la Guardia Civil.

Ya en el plano de sufragar la matrícula de alumnos para el máster

### Detalla quince «colaboradores» y otros tantos de forma indirecta

# Telefónica, Indra y Google donaron el 'software' y la Caixa patrocinó

que dirige Gómez figuran grandes empresas reguladas como Cepsa, Iberdrola, Iberia, Acciona y Acciona Energía. También Quirón Salud, el Banco Santander y CaixaBank, según la relación que aparece en el folleto de «empresas que han creído en nosotros para formar profesionales». La multinacional Coca-Cola Europacific Partners, Tendam (antigua Cortefiel) la editorial Santillana y Wallbox también figuran en este apartado. Destaca la presencia del deficitario grupo estatal Correos y de Redeia, cuyo principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

En uno de los folletos aparece también el grupo inmobiliario Avintia, pero, tras publicar este diario el pasado abril que la empresa niega haber pagado la matrícula de alumnos, ha sido borrada de la página web de la cátedra.

La abogada española y esposa del que fuera viceprimer ministro británico Nick Clegg, Miriam González, aseguró a este diario el 3 de mayo que en Reino Unido, su marido se inhibía en el Consejo de Ministros sobre cuestiones que afectaran a empresas con las que ella trabajaba.

accede a una cátedra sin titulación, diseñada para ella por un tal **Barrabés** que es miembro del claustro de profesores, que fue elogiado en acto público en 2021 por Pedro Sánchez. Ella firma una carta de recomendación en su favor, bueno, una declaración de interés, y él consigue unos 18 millones en contratos con varios ministerios.

Y ahora resulta que el juez **Juan Carlos Peinado** ha citado a declarar a Begoña Gómez como imputada (o investigada, ahora sí que sí) en la antevíspera de San Fermín. Ahora sigue la cacería del juez Peinado a cargo de un Gobierno que achaca la decisión del juez «a la campaña de fango de la derecha y la ultraderecha, del PP y de Vox». Siempre han actuado igual. ¿Recuerdan al juez **Marino Barbero?** Fue el instructor de Filesa, el primer caso de corrupción del PSOE. «Está loco», repetían con insistencia. Soy testigo. Yo estaba allí entonces y me lo creí. Pasó tiempo y supe quién era el juez Barbero, que no pudo entrar en la judicatura en 1962

por no jurar los principios del Movimiento, que entró en la Universidad en 1963 con un trabajo contra la pena de muerte en el año en que se había ejecutado al comunista **Grimau** y a los anarquistas **Delgado Martínez** y **Granado Gata**. Entró en la judicatura en 1986. De él escribió **Rodríguez Ibarra**: «Quiere hacer política sin presentarse a las elecciones, dictando sentencias, abriendo y cerrando sumarios, al igual que hace ETA, que quiere participar en la vida política poniendo bombas».

# LAS REACCIONES

# El Gobierno ve en la citación de Gómez un intento de «ayudar» al PP

Sánchez acusa al juez de «condicionar el desarrollo normal» de las elecciones

### MARTA BELVER MADRID

Había algún miembro del Gobierno que todavía hasta este martes pensaba que el juez que instruye la denuncia por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado contra Begoña Gómez «no llegaría tan lejos». A otros, en cambio, no les sorprendió que Juan Carlos Peinado citara a declarar como imputada a la esposa de Pedro Sánchez a cinco días de las elecciones europeas que se celebrarán este domingo.

En La Moncloa enmarcaron tanto la decisión en sí como el momento en el que había sido comunicada dentro de «una estrategia que buscar interferir en la campaña» para «ayudar a una determinada formación política», en referencia implícita al PP. «No tiene ninguna lógica procesal», remarcaron en el núcleo duro del presidente, donde evitaron, sin embargo, vincularlo con un posible caso de lawfare o politización de la Justicia.

El propio Sánchez difundió ayer por la tarde una nueva carta dirigida a la ciudadanía en la que acusaba al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid-sin nombrarlo-de haberse saltado «la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos». A lo que añadió: «No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes

«Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos (...). Y, dado que tratan de interferir en el resultado del próximo 9 de junio, ojalá sus promotores, el señor [Alberto Núñez] Feijóo y el señor [Santiago] Abascal, encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a

## «No tiene ninguna lógica procesal», remarcan en La Moncloa

### El PSOE aprecia un revulsivo para el 9-J: «Activa a nuestro votante»

sus malas artes», argumentaba el presidente en su misiva, en la que reiteraba que su decisión de continuar al frente del Ejecutivo es «más firme que nunca»

Según apuntan fuentes gubernamentales, el juez tenía dos opciones: citar a Gómez en el momento de admitir a trámite de la denuncia o esperar a que se practicaran las pruebas documentales pertinentes y declararan los testigos. En este sentido, apuntan que el único informe elaborado al respecto, el de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es «exculpatorio», y que aún falta por declarar la persona «clave», el empresario Carlos Barrabés, que recibió contratos públicos por valor de casi 10 millones de euros después de que la mujer de Sánchez hubiera firmado una carta de apoyo para que fuera el adjudicatario.

Por ello, la primera reacción oficial del Gobierno ayer tras conocer la imputación formal de la mujer del presidente fue mostrar su «extrañeza» por la «casualidad» de que se haya producido en la recta final de las elecciones. «Lo que hay aquí es una campaña del fango de la derecha y de la ultraderecha, del PP y de Vox, del señor Feijóo y del señor Abascal», abundó la portavoz, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Ésta es la vergonzosa oposición que tiene hoy nuestro país», remarcó.

Aunque en La Moncloa no apuntaron de forma directa al juez apelando al «respeto a la separación de poderes», sí utilizaron

el argumento de que la denuncia presentada por el sindicato «ultraderechista» Manos Limpias está «basada en mentiras y bulos de tabloides digitales», dando a entender que

Nueva carta a la ciudadanía

Nuestro horizonte permanece inalterable: consolidar la pujanza del crecimiento económico y la creación de empleo, como hoy acabamos de conocer, redistribuir os frutos de ese crecimiento entre la clase media y los trabajadores para luchar contra la mayor de las injusticias, que es la desigualdad; regenerar la vida democrática reivindicando el juego limpio por encima del fango que algunos pretenden esparcir; avanzar en derechos y en libertades sin dar un paso atrás; y contribuir a la paz en el mundo, con especial atención a Ucrania y Palestina.



Carta enviada ayer por Pedro Sánchez.

ni siquiera debería haberla admitido a trámite. Asimismo, insistieron en que «no hay nada de nada» contra Gómez, «como ya dijo la Guardia Civil», y dieron por hecho que, después de su declaración el próximo 5 de julio, el caso quedará archivado.

La «extrañeza» manifestada en el Gobierno escaló hasta la «indignación» en el seno del PSOE después de que el magistrado Peinado citara a la esposa del presidente «con un mes de antelación, antes de escuchar otras declaraciones a pesar del informe de la UCO y a cinco días de unas elecciones». «Esta filtración pretende claramente influir en el transcurso normal que se desea para todo proceso electoral», advirtieron en la dirección del partido.

Aun así, el mensaje que trasladan es el de que no hay preocupación de que este hecho pueda lastrar sus opciones de ganar al PP en la cita con las urnas del domingo, como aspiran. Al contrario. En este sentido, en la cúpula de Ferraz sostienen que, cuando las estrategias son «tan obvias», «se vuelven contra el que las impulsa», que pueden acabar siendo «un arma de doble filo». «Cuanta más sobreactuación, más se activa nuestro electorado. Otra cosa es que no sea agradable», zanjan.

En el PSOE habían tratado de girar el foco de las elecciones hacia la posibilidad de que Feijóo presente una moción de censura contra Sánchezuna opción que el jefe de la oposición no descartó en una entrevista con EL MUNDO-, para lo que necesitaría del apoyo de Vox y de Junts, el partido de Carles Puigdemont. Apenas 24 horas después volvieron a recuperar el discurso de «la máquina del fango» de «la derecha y la ultraderecha»

que han exprimido en las últimas seis semanas, las que han transcurrido desde la primera carta a la ciudadanía de Sánchez hasta la nueva que mandó ayer.



**CONSIDERANDO** EN FRÍO **JORGE BUSTOS** 

# Queremos que la tercera la firme Begoña

El final del sanchismo está resultando tan divertido como preveíamos y solo un idiota o un sanchista desearía que todo acabara cuanto antes. No será así y eso que ganamos los españoles, que según Madariaga siempre nos hemos tomado la política como espectadores mientras que los ingleses la conciben como protagonistas. Ya que ese es nuestro sino nacional, acomodémonos en el patio de butacas y disfrutemos del esperpento.

El estilo indigente, entre el anacoluto involuntario y la composición escolar,

despeja toda duda sobre la autoría de esta segunda epístola: el estilo es el hombre, efectivamente. Cuando Pedro abandone la presidencia, o cuando la presidencia lo abandone a él, al menos habrá legado dos obras incuestionablemente suyas a la posteridad: la Carta I y la Carta II. La tesis se la escribieron y los dos tomos de memorias corrieron por cuenta de doña Irene Lozano, pero con estas cartas y las que vengan podría perfilarse un lanzamiento editorial netamente sanchista. Un verdadero debut literario. Solo hay que rescatar aquellos tuits suyos de los inicios, preñados de un emotivo candor, cuando nos conminaba a ser malos («colegas!») o cuando ponderaba el cojonudo sabor de una pizza, y editarlos junto a la producción epistolar bajo la forma de un volumen de aforismos vagamente oriental, titulado Pedrisco. Éxito garantizado.

Pero mientras esperamos la declaración ante el juez de Institución **Gómez** –«Begoñísima» en los malévolos chats de los socialistas disidentes-, imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, la mente de su marido no deja de crear. Y

como la especialidad de la casa no es la tradición sino el plagio, nuestro corresponsal vuelca en las cartas su propia experiencia solo que atribuyéndosela al adversario: los pactos contra natura, las calumnias a los adversarios, el juego sucio, la autobiográfica idea de que si el fin es el poder vale cualquier medio. A Pedro hay que leerle siempre al revés: si dice que están «tranquilos», significa que están histéricos. La prueba es esta segunda carta que al intentar repetir el golpe de efecto de la primera condena su eficacia y delata una debilidad terminal.

Confieso que con los estertores sanchistas me pasa como con el Real Madrid: no quiero que este ciclo se termine. No todavía. Yo quiero una tercera carta, quizá cuando a Begoña se le abra juicio oral, y esta vez será una carta de recomendación firmada por ella. Qué menos que un guiño metaliterario al respetable. Tampoco se me oculta que una moción de censura apoyada por Junts -sin ninguna contraprestación, claroredondearía la historia del sanchismo mejor que cualquier Sorkin. El auge y la caída de Pedro rimarían con Puigdemont, y

elevarían la noción de justicia poética a alturas nunca alcanzadas. No es que sea el final que se merece: es que es el final que nos merecemos los espectadores.

Entre los destinatarios de la carta hay sin embargo dos grupos que quizá no gozan como nosotros de la vena epistolar del presidente: sus ministros y sus votantes Sus ministros saben que el jefe se ha vuelto loco, pero le deben el sueldo y el coche oficial y parecen dispuestos a sacrificar el último vestigio de vergüenza en el altar del ridículo y la sumisión, no vaya a ser que sus cabezas rueden en la rumoreada purga estival por haber titubeado en la adhesión al Puto Amo. El pobre Salvador ya ha salido a rogar que los votantes amnistíen el tráfico de influencias de Begoñísima en las urnas, no vaya a ser que se quede en la oposición en Cataluña y sin Gobierno en Madrid, colmo de pagafantismo difícil de igualar. Pero ¿y los electores? ¿Qué piensan los progresistas funcionales a los que Pedro juzga tan profundamente enamorados de Begoña como él y como Tezanos?

La respuesta, el domingo.



MANO DURA. El PP publicó ayer su programa electoral europeo, después de haber ido anunciando algunas de sus medidas principales por bloques temáticos. Entre las novedades no conocidas destaca una propuesta para «facilitar y agilizar la expulsión de aquellos nacionales de terceros países que, aun residiendo de manera legal en los Estados de la Unión, hayan sido condenados a pena de cárcel». En su caravana electoral, Alberto Núñez Feijóo visitó ayer Valladolid.

MÁS MADERA. El PP lleva al TSJ de Madrid el «conlflicto de intereses» de Sánchez por los vínculos de su mujer y ya se prepara para poder ir al TS

# Del Tribunal Superior al Supremo

«En política lo importante no es tener razón, sino que se la den a uno». Esta máxima clásica de Konrad Adenauer, uno de los padres de la UE, se ajusta con precisión a la batalla política que mantiene el PP contra Pedro Sánchez por los



vínculos empresariales de su esposa, Begoña Gómez. Por eso el caso ya ha saltado a los tribunales, para que sean ellos quienes le den la razón a los hunos o a los hotros.

O quizá lo que pasa es que «la política es demasiado seria para dejarla en manos de los políticos», por citar a otro ilustre europeo como Charles de Gaulle. Sea como fuere, lo cierto es que el PP ha dado el paso. Como adelantó ayer ELMUN-DO, los populares presentaron en mayo un recurso en los tribunales contra Sánchez por el presunto «conflicto de intereses» a cuenta de los negocios de su mujer. En concreto, registraron ante la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contra la Oficina de Con-

flictos de Intereses, que desestimó las acciones del PP contra el presidente del Gobierno en el presunto conflicto de intereses por las ayudas concedidas a Air Europa después de que su esposa mantuviera vínculos económicos y profe-

sionales con Globalia, matriz de la aerolínea española

Pero no quedará ahí la ofensiva del PP. Según ha sabido este diario de fuentes del entorno directo de **Alberto Núñez Feijóo**, el PP también se prepara ya para dar un paso más y llegar hasta el Tribunal Supremo si este recurso no tiene éxito. Preguntado por la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo, al estar Sánchez aforado, un dirigente de Génova confirma que ése sería el siguiente paso, una vez «finalizada la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa». ¿Y por qué piensan ya en esa opción? «Porque hay un conflicto de intereses clarísimo y vamos a llegar hasta el final», zanja este dirigente de la cúpula del principal

partido de la oposición. Ese final es el TS, pero la decisión no se tomará hasta que no avance la vía jurisdiccional autonómica.

En el PP hubo debate sobre qué camino emprender en los tribunales, y la opción de acudir al TSJM decantó la balanza porque Feijóo prefería agotar todas las vías antes de dar el gran salto de cargar contra Sánchez ante los jueces. Hay que recordar que, en su denuncia por conflicto de intereses, los populares pedían para el presidente del Ejecutivo «entre cinco y 10 años» de inhabilitación para ejerer cualquier alto cargo público. O sea, su derrocamiento legal.

Pero Feijóo quiere ir paso a paso. «Nosotros, siendo respetuosos con el ordenamiento jurídico y sabiendo que la responsabilidad es del señor Sánchez, hemos interpuesto primero un recurso [de alzada] contra la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que no ha instruido el expediente, y ahora hemos presentado un recurso contencioso administrativo», reveló el citado dirigente. Después, este diario confirmó por fuentes tanto jurídicas

como populares que el recurso se presentó a mediados de mayo. O sea, semanas antes de que el juez llamara, ayer, a declarar, como investigada, a Begoña Gómez.

Los populares creen que este caso apela directamente al líder del PSOE, que debe dar explicaciones «completas» por no ausentarse de los Consejos de Ministros que aprobaron ayudas a Air Europa a pesar de los vínculos económicos y profesionales con su esposa.

Feijóo está decidido a ir *iudicialmente* «hasta el final»

El PP califica de «pamplina» la segunda carta de Sánchez

Por eso presentaron una denuncia a la Oficina de Conflictos de Intereses. Este organismo rechazó la denuncia sin entrar al fondo del asunto, y el PP asegura que eso ocurrió porque depende del Ministerio para la Transición Digital y de Función Pública. Tras consultar a este ministerio, la OCI aseguró que «no se da el supuesto» de que el jefe del Ejecutivo «haya podido incurrir en una causa de abstención que obligue a iniciar un procedimiento de investigación», y archivó la denuncia, asegurando además que ni siquiera «procedía continuar con otras indagaciones».

El PP cree que esto fue una dejación de funciones y contraatacó con un segundo escrito. La OCI le contestó que la cónyuge de Sánchez «no ha tenido relación laboral o profesional alguna que implique el ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración» en la aerolínea. Y añadió que ni siquiera tiene derecho a recurrir: «La jurisprudencia no reconoce al denunciante legitimación activa para recurrir la decisión administrativa de no incoar el correspondiente procedimiento administrativo».

Después de esto, el PP presentó un recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Función Pública, antes de dar el paso definitivo de llevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya con el umbral del Tribunal Supremo en el horizonte.

Y en medio de esta refriega jurídica, el juez titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha citado a declarar el próximo 5 de julio a las 10 horas a la esposa del presidente del Gobierno. Y, horas después, la segunda «carta a la ciudadanía» del presidente, que aportaba su visión de nuevo desde las redes sociales y no frente a los periodistas.

Tras leerla, el PP encontró un término que aún no había usado para calificar las acciones del presidente del Gobierno: «Pamplinas». Con esa palabra encabezaron los populares un comunicado en el que desdeñaron la misiva «enlatada» y reclamaron al líder socialista «someterse de una vez a una rueda de prensa con preguntas ilimitadas». «Su esposa tendrá que dar explicaciones ante el juez para saber si sus negocios fueron con arreglo a la ley o no» y «por qué y con qué intensidad se ha beneficiado de los negocios presuntamente obtenidos por su condición política», adujeron en Génova. Y el presidente, añadieron, debe responder «por unos hechos que no son éticos ni estéticos».

Después, Feijóo calificó la carta de «segunda dosis del melodrama del señor Sánchez» y de «insulto a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles». En un mitin en Valladolid, apuntó que «la carta de Sánchez se escribió para que los españoles no leyésemos las cartas de recomendación a empresas privadas que se escribían desde La Moncloa».

Borja Sémper fue más directo: «Sánchez debe dimitir».

# LOS ASPIRANTES



PAULINO ORIBE / ARABA PRESS

**BORJA** 

# CANDIDATO PP-ARAGÓN El hijo del asesinado Giménez Abad debuta en el 9-J

# «Me prometí que seguiría los pasos de mi padre»

ISMAEL POVEDA ZARAGOZA

A los 17 años, Borja presenció como su padre, Manuel Giménez Abad, quien era presidente del PP de Aragón era asesinado por ETA cuando iban a ver un partido del Real Zaragoza. El próximo 9 de junio, poco más de 23 años después, Giménez Larraz, a petición expresa de Alberto Núñez Feijóo, da el salto a la primera línea política en busca de representar a Aragón en Bruselas. Pregunta. ¿Cómo se siente al presentarse a sus primeras elecciones?

Respuesta. Me siento muy ilusionado con esta oportunidad. Estamos en un momento importante para España y para Europa, donde llevo 10 años trabajando, centrado en el Estado de Derecho, una cuestión que se está viendo amenazada con el desarrollo de diferentes movimientos políticos a los que la UE debe dar respuesta.

P. ¿Pretende honrar a su padre con esta candidatura?

R. Sí, así es. El día en el que mi padre fue asesinado, me prometí que trataría de seguir sus pasos. Como es lógico, tengo en muy alta estima a

mi padre y si pudiese proyectar la mitad de lo que era mi padre en el espacio político, estaría más que satisfecho. P. ¿Qué puede aportar cómo eurodiputado?

R. Tengo un gran conocimiento en el funcionamiento de las instituciones europeas y una profunda vocación. Además, siento un fuerte arraigo por Aragón, por lo que me hace mucha ilusión dar voz a los aragoneses en Europa.

P. ¿Es el 9-J una oportunidad para mostrar la fuerza electoral del PP?

R. Sin duda. Es una gran oportunida de refrendar el resultado del 23-J y de decir basta a Pedro Sánchez

### «Vox se centra mucho en el PP y olvida atacar a Sánchez»

P. ¿Teme que el ascenso de partidos minoritarios afecte a los resultados del PP?

R. Esas fuerzas se ven representadas en una derecha algo más radical y populista, por lo que creo que no tendrán muchas posibilidades de robar votos a un proyecto como el nuestro. Lo que sí que es preocupante es que este tipo de partidos, que están basados en el populismo, incrementen su presencia.

P. ¿El enfrentamiento con Vox puede afectar a las coaliciones de gobierno que existen entre ambos partidos?

R. No lo creo. Por ejemplo, en Aragón existe un acuerdo sólido de Gobierno, que es positivo para nosotros. Este enfrentamiento forma parte del proceso de las campañas electorales, en las que siempre hay rifirrafes porque cada uno debe marcar su posición en determinadas cuestiones.

P. ¿Es Vox un enemigo político del PP?

R. Yo lo calificaría como un adversario político, pero no como un enemigo. Sí que, en ocasiones, puede dar la sensación de que Vox pone en exceso el foco sobre el PP y está más centrado en criticarnos a nosotros que en atacar a quien es su verdadero enemigo, que es la izquierda representada por el Gobierno y sus socios. Serán ellos quienes deban reflexionar. P.¿Apoyaría un pacto con Meloni en Europa?

R. La postura de Von der Leyen es clara y nosotros la aceptamos. En el ámbito europeo, si queremos alcanzar pactos, los partidos deben defender el proyecto de la UE, el Estado de Derecho y apoyar a Ucrania firmemente. Meloni y su partido cumplen esos requisitos, por lo que puede haber margen para acuerdos determinados, aunque haya diferencias con ellos

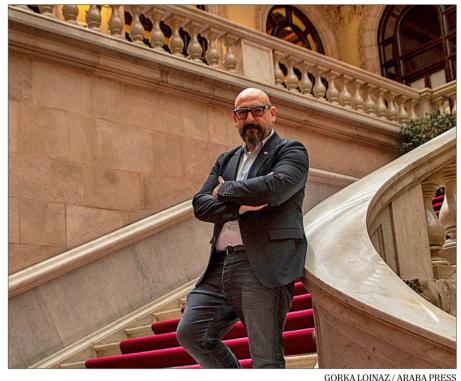

JORDI CAÑAS

# CANDIDATO DE CIUDADANOS. Cabeza de lista y líder de un partido que se juega su futuro

# «Feijóo ya ha traicionado a sus votantes del 12-M»

GERARD MELGAR BARCELONA

Jordi Cañas lidera un partido cuyo futuro depende del resultado del 9-J. Tras desaparecer de las Cortes Generales y de todos los Parlamentos autonómicos, Ciudadanos aspira a conservar, al menos, un representante en Europa, donde logró siete escaños en 2019 como tercera fuerza.

Pregunta. ¿Seguir en la Eurocámara es la única vía para que Cs pueda rearmarse como proyecto nacional?

Respuesta. Nos planteamos el 9-J como unas elecciones europeas, esto no va de Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo como quieren hacernos creer el PSOE y el PP. Pero es cierto que seguir en el Parlamento Europeo puede ser un mensaje de que Ciudadanos vuelve a la política nacional. Es un buen momento para poner en valor el extraordinario trabajo que hemos hecho en Europa desde 2014 y también desde nuestra fundación en 2006.

P. Ese inicio fue en Cataluña, donde en menos de siete años han pasado de tener más de un millón de votos a conseguir únicamente 22.000 y quedar fuera del Parlament el 12-M. ¿A qué lo atribuye?

R. Aun cúmulo de factores. En 2017, fuimos el gran depositante de la confianza en el momento más oscuro de la política catalana y de la española en democracia. Éramos el lugar de refugio de quienes tenían miedo de lo que estaba pasando. Pero, paradójicamente, somos a la vez el recuerdo de eso. La actitud de muchos partidos de intentar pasar página y decir que aquello no sucedió provoca que la sociedad tienda a olvidar, como lo hacen las personas cuando hay una experiencia traumática. P. Tras las europeas de 2019, el PP, especialmente, ha ido

# «Necesitamos un partido como Cs contra los extremos»

absorbiendo el espacio electoral de Cs y las encuestas pronostican que es lo que puede pasar el domingo. R. En la campaña de las catalanas, dijimos que Feijóo

volvería a traicionar a sus votantes, muchos de los cuales venían de Cs, y no ha tardado ni tres semanas en hacerlo. Creo que el tiempo volverá a darnos la razón y que se nos reconozca como un partido que no defrauda ni renuncia a lo que es por alcanzar el poder.

P. Usted ha batallado en Bruselas y Estrasburgo contra una amnistía que dice que acabará beneficiando al PP. R. Sí, el PP grita mucho con la boca pequeña porque le interesa poder contar con Junts en una geometría variable para llegar al Gobierno. Pero es una historia que ya la hemos vivido más de una vez. Al PP y al PSOE lo único que les importa es acceder a La Moncloa y han hecho y harán todo lo que esté en sus manos para lograrlo, como pactar con golpistas. P.¿Cree que lo único que podría impedir esa tendencia es la consolidación de un partido bisagra?

R. Al igual que en Europa, en España es necesaria una fuerza de centro liberal como Ciudadanos, porque las mayorías no pueden estar determinadas por aquellos que quieren romper España. Y tampoco por quienes quieren codificar la realidad nacional y los valores de la libertad para convertir a muchos ciudadanos en no normativos y dejarlos fuera, como hace Vox, que tiene un planteamiento casi preconciliar que lo diferencia mucho de la ultraderecha europea y nos retrotrae a hace tres o cuatro siglos. El laicismo de Marine Le Pen choca contra el meapilismo de Vox.

# ESPAÑ

# La Audiencia de Barcelona frena la investigación de Rusia y el 'procés'

El juez Aguirre deberá decidir ya qué hacer con un caso que apunta a Puigdemont

### CRISTINA RUBIO BARCELONA

La Audiencia de Barcelona impide al juez del caso Voloh seguir investigando las supuestas conexiones del independentismo con emisarios rusos en busca de apoyos para el procés, el 1-O y la declaración unilateral de independencia de 2017, una causa que apunta al ex presidente catalán Carles Puigdemont por un supuesto delito de alta traición, que no cabe en la amnistía

En un auto hecho público ayer por la tarde, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona estima el recurso interpuesto por el ex consejero de ERC, Xavier Vendrell, y anula la prórroga de la investigación que el juez Joaquín Aguirre acordó en agosto de 2023. Es decir, a la práctica le ordena que tome una decisión al respecto con los indicios que tiene encima de la mesa (los recabados hasta agosto de 2023) y decida si envía el caso a juicio; o lo archiva, sin que se pueda descartar que remita al Tribunal Supremo una exposición razonada con los supuestos indicios de delito sobre Puigdemont.

En este sentido, la resolución conlleva también la nulidad de las diligencias que el juez ha practicado desde agosto de 2023 hasta la fecha para esclarecer la supuesta injerencia rusa en el procés, una investigación que volvió a prorrogar por otros seis meses el pasado mes de enero y que, posteriormente, declaró secreta. Es decir, todo lo instruido en los últimos diez meses no es válido, pero sí los informes de la Guardia Civil sobre los teléfonos y el material incautado a los investigados.

Justo en la prórroga de enero de este año, el juez Aguirre estrechó el cerco sobre los contactos de Rusia con Puigdemont y reactivó la investigación sobre las supuestas conexiones con el Kremlin de su entorno. A través de un contundente auto, apuntó que el líder neoconvergente y su círculo de confianza –entre ellos, el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, el ex responsable de relaciones internacionales de Convergència, Víctor Terradellas y el informático Jaume Cabaní– mantuvieron «estrechas relaciones personales» con políticos de extrema derecha alemana e italiana y con Rusia, dispuesta a apoyar «económica y militarmente» la independencia de Cataluña, y vio indicios de un posible delito de alta traición

El núcleo de las indagaciones se concentraba alrededor de los contactos que mantuvo el ex presidente de la Generalitat y su equipo de colaboradores con intermediarios vinculados al Kremlin antes del 1-O y durante ese mes de octubre de 2017. El día previo a la mencionada DUI, el 26 de octubre de 2017, Puigdemont tuvo una reunión con intermediarios rusos, entre ellos con el empresario Nikolay Sadovnikov, -persona de la órbita de Putin, según consta de la investigación judicial-en la vivienda oficial del presidente de la Generalitat. En esta Anula las diligencias practicadas desde agosto de 2023

El magistrado veía indicios de alta traición del 'neoconvergente'



Carles Puigdemont junto al jefe de su oficina, Josep Lluís Alay. FELIPE TRUEBA / EFE

cumbre también estuvieron Elsa Artadi y Terradellas.

Antes de esa cita hubo un contacto entre los días 20 y 24 del mismo mes de octubre en un céntrico hotel de Barcelona en el que estuvo presente Elsa Artadi, entonces miembro del equipo de Puigdemont en el Govern de la Generalitat. La ex dirigente de Junts admitió ante el juez cuando fue a declarar que el ex presidente la envió a ese encuentro, aunque precisó que los emisarios rusos «no hicieron ninguna propuesta» ni aportaron documentación. A raíz de este interrogatorio y el de Terradellas el magistrado abrió la investigación sobre la supuesta trama rusa del procés.

Ahora, la Audiencia de Barcelona considera que el magistrado Aguirre ha tenido «tiempo suficiente» para el estudio de la causa y recalca que desde la anterior prórroga, en enero de 2023, hasta la que acordó en agosto de 2023, no consta la práctica de diligencias ni que la Fiscalía o el resto de acusaciones hayan solicitado ninguna: «Es decir, seis meses de completa inactividad». En su auto, la sala afea al juez que justifique la prórroga de la investigación en el hecho de que se trata de una pieza «instrumental» y de extrema complejidad, sin concretar las diligencias que están pendientes de practicar ni su relevancia para las pesquisas.

De hecho, considera el tribunal que si bien la causa entraña «cierta complejidad», no puede afirmarse que «su estudio sea inabordable en el período transcurrido», casi cuatro años desde que se abrió la pieza separada y tres desde que se llevaron a cabo las entradas y registros practicadas.

En otro auto, la sección 21 de la Audiencia de Barcelona descarta apartar del caso Voloh al propio juez Aguirre, que fue recusado por Gonzalo Boye (abogado de Puigdemont y de su asesor Josep Lluís Alay) por una entrevista con una televisión alemana en la que el juez hablaba de la supuesta injerencia rusa en el procés.

Esta decisión se produce apenas cuatro días después de la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía en el Congreso.

# Cataluña, entrada para la injerencia rusa

Entre 2017 y 2019 los contactos del nacionalismo con Rusia aumentaron

La guerra de Ucrania y las amenazas de Putin al proyecto europeo han cambiado la percepción de la UE sobre el peligro real de la injerencia rusa y sus campañas de desinformación y sabotaje. Combatirlas es hoy de máxima prioridad. En este contexto, la decisión de la Audiencia de Barcelona de abortar la investigación sobre la injerencia rusa en Cataluña es una gran noticia para Carles Puigdemont. Marcado internacionalmente por sus contactos ru-

sos –el Washington Post lo definió como el «amigo de Putin»-, ve como se aleja la imputación por alta traición, debido a la entrevista que mantuvo, antes de declarar la independencia el 27 de octubre de 2017, con Nikolay Sadovnikov. Un ex diplomático ruso que los servicios de inteligencia occidentales consideran agente del Kremlin. En la entrevista participaron Elsa Artadi, de Junts, y Sergey Motin, un supuesto militar ruso

A la espera de la reacción del juez instructor **Joaquín Aguirre**, en la mirilla del independentismo y de la Fiscalía de Pedro Sánchez, sería una temeridad ignorar la presencia

de la inteligencia rusa en España, donde en los últimos meses ha asesinado con total impunidad a un piloto de helicópteros ruso y a un oligarca, y ha atentado contra una empresa conectada con Ucrania. Y especialmente en Cataluña, donde la red político-mafiosa que rodea a Putin penetró través de la institucionalizada corrupción del 3%.

Un informe de 2017 del Partido Demócrata norteamericano señala los orígenes de ese vínculo a finales de los noventa, con en el desembarco de miembros de la mafia de San Petersburgo, con Gennady Petrov como capo. Petrov tenía contactos directos con el entonces ministro de Defensa, Anatoly

Serdiukov, y en Cataluña encontró la colaboración de Xavier Crespo, diputado de CiU y alcalde de Lloret hasta 2015. Año en el que fue condenado por soborno y prevaricación.

Pero es con el procés cuando la injerencia rusa aumenta. En los días previos al 1-0 llega a Barcelona un comando del GRU –cuerpo de elite de

los servicios de inteligencia rusaque está dirigido por un conocido espía llamado Denis Sergeev. También durante el 1-O y después, más de 5.000 perfiles automáticos, vin-

**ANÁLISIS** 

IÑAKI

**ELLAKURÍA** 

culados a Russia Today y Sputnik, inundan las redes sociales con mensajes favorables a la independencia.

Ya en 2019, **Josep Lluís Alay,** jefe de Gabinete de Puigdemont, se reunió en Moscú con representantes de los servicios secretos rusos y del ejército, entre ellos, Eugeni Primakov, ex miembro del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma. En esa entrevista estuvo Oleg V. Syromolotov, ex director de contra inteligencia del Servicio de Seguridad Federal. Otra de las reuniones de Alay fue con Andrei Bezrukov, un ex funcionario condecorado del servicio de inteligencia ruso por haber estado diez años infiltrado en EEUU.

Contactos que, independientemente de cómo termine el caso puesto en duda por la Audiencia de Barcelona, no deberían ser ignorados.

# ESPAÑA

# Los jóvenes ante la ley antipantallas: «Nunca nos han prohibido nada»

Docentes dicen que «quitarles a los alumnos el móvil es como quitar la droga al adicto»

### PALOMA H. MATELLANO OLGA R. SANMARTÍN MADRID

Acaban de dar las 11, suena la alarma del recreo y decenas de estudiantes salen del instituto público San Isidro de Madrid a disfrutar de la libertad que les da la calle. Una libertad que setraduce, de forma apresurada y antes incluso de que cojan el bocadillo, en que casi todos sacan su teléfono y consultan las notificaciones pendientes. Tienen entre 16 y 17 años y, aunque después de un breve vistazo al móvillo vuelven a guardar, la costumbre y la ansiedad de pensar que alguien les ha podido escribir hace que ninguno olvide encenderlo.

Internet y las redes sociales son ya un imprescindible para los jóvenes, una realidad al borde del descontrol que ha hecho saltar las alertas de padres, profesores y autoridades. Tras la prohibición por la mayoría de las comunidades autónomas del uso del móvil en los colegios, ayer el Gobierno dio un nuevo paso con la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales. Entre las nue-

vas medidas: elevar a los 16 años la edad para que los menores accedan a redes sociales, incluir en la revisión pediátrica preguntas para detectar adicción tecnológica, regular la posibilidad de establecer órdenes de alejamiento virtuales y obligar a los fabricantes de teléfonos a incluir de fábrica herramientas gratuitas de control parental.

Sobre esta última, las opiniones a las puertas del San Isidro dicen que «es razonable, pero sólo para los que son más jóvenes». Natalia y Alma, de 16 años, creen que «tiene sentido» que los padres de niños que acaban de acceder al instituto (12-13 años) «tengan cierto control sobre lo que hacen sus hijos, porque a esa edad están en pleno desarrollo». Sin em-

bargo, verían «excesivo» que sus progenitores lo hicieran ahora con ellas. Aunque reconocen que sus padres nunca les han prohibido nada respecto a lo que hacían en internet, hasta «hace nada» Alma tenía instalada en su teléfono la aplicación Family Link, un servicio de control parental familiar de Google similar al que pretende universalizar el Gobierno.

«A mí nunca me han restringido nada, y no creo que haga falta que los padres nos controlen, siempre y cuando seamos responsables y sepamos lo que está bien y lo que está mal», apunta también Juan (17 años). Su amigo Pablo (17 años), sin embargo, avisa de que «en familias en las que la relación no sea muy buena, esta medida de control parental puede empeorar el ambiente» y Ana (18 años) considera que «restringir» lo que hacen los hijos «es demasiado»: «A mí me advertían de que tuviera cuidado y no me excediera con el móvil, pero nunca me prohibieron nada». Todos estos jóvenes tienen perfiles en redes sociales «desde los 12 o 13 años».

Una de las medidas más importantes de la nueva norma es la que aumenta de 14 a 16 años la edad mínima para abrirse una cuenta en redes sociales sin consentimiento paterno. Los menores de esta edad podrían registrarse, pero sus padres tendrán que dar la autorización. Eso no quita para que los críos tengan cuentas desde antes porque las tecnológicas ponen sus propios requisitos -Facebook y TikTok fijan el umbral en los 13 años- y porque no vigilan de forma adecuada. Por eso, esta medida sólo será eficaz si funciona el mecanismo de verificación de edad que prepara el Gobierno, que bloqueará el acceso de menores a páginas porno pero también servirá de

barrera en las redes sociales o vetará el acceso a menores de 18 años en las llamadas cajas botín o *loot boxes* por las que el usuario de videojuegos paga dinero para comprar vidas que le permitan ganar puntos o pasar de pantalla en los videojuegos.

Los profesores y las familias han recibido con buenos ojos las medidas anunciadas por el Gobierno, a la espera de conocer por escrito el detalle de la norma. Ángel Vallejo es profesor de Filosofía en el instituto pú-

«El conocimiento es la mejor vacuna contra las 'fake news'»

«Les hemos dado un Ferrari sin el carné de conducir» blico Les Alfàbegues de Bétera (Valencia), uno de los primeros centros que vetó el acceso a los dispositivos, en 2022. «Desde que hemos restringido el uso, hay más juegos, se ha recuperado la interacción entre ellos en el recreo y ha bajado la conflictividad. Antes quitarles el móvil era como quitarle la droga a un adicto. Se ponían muy agresivos, mucho más que cuando les quitábamos un paquete de tabaco. Nos decían: 'No puedes hacerlo, no te lo voy a dar, mi padre tiene que venir a buscarme y no puedo estar incomunicado'. Algún padre también vino amenazando con denunciarnos por sustracción. Pero esta medida la aprobamos por mayoría en el consejo escolar y ahora tanto los padres como los hijos la han interiorizado totalmente», explica.

Vallejo no tiene tan claro, sin embargo, que sea el Gobierno quien tenga que enseñar a los alumnos a reconocer las *fake news*—se impartirán contenidos transversales desde Primaria—porque «hay que darle al alumno la herramienta para que él decida y sepa distinguir las cosas por sí mis-

mo, no decirle lo que es bueno y lo que no».

En esa línea va la best seller Catherine L'Ecuyer, directora del Posgrado en Educación Clásica y Humanidades de la Fundación CLE y madre de cuatro hijos, que cree que «la mejor forma de vacunar a los alumnos de las fake news es dándoles conocimiento y cultura». «Lanzarles en el mundo digital de forma prematura es contraproducente porque internet es un mundo descontextualizado y quien da contexto es un profesor que conoce su materia, no la tecnología. La mejor forma de conseguirlo es con un currículo que dé peso al conocimiento, pero el currículo actual ha

preferido hacer hincapié en las competencias a costa del conocimiento. El espíritu crítico, así planteado, lejos de ser el ejercicio de un criterio se convierte en una actitud militante al servicio de una u otra ideología».

Ildefonso Trigueros, director del colegio San Agustín de Madrid, echa en falta «más complicidad» entre las familias, las escuelas y las plataformas digitales e insiste en reforzar la formación. «Los alumnos usan el móvil para todo y la mayor parte de los problemas de convivencia se producen a través de las redes sociales. Les estamos regalando un coche, que además es un Ferrari, sin darles el carné de conducir. Hay que educarlos».



**CÓDIGO PENAL.** La Ley de Protección de Menores incluye medidas que implican reformar varios artículos del Código Penal.

VIRTUAL. Se contempla el «alejamiento 'online' de los agresores condenados», según el ministro Félix Bolaños. Aunque la jurisprudencia ya reconocía esta virtualidad, el Código Penal sólo hablaba de alejamiento físico, pero ahora se prohibe a los agresores el acceso a redes sociales o WhatsApp para hablar con su víctima.

ALMENDRALEJO. Se tipifica con hasta dos años de cárcel la ultrafalsificación: audios o imágenes «vejatorias» manipuladas por inteligencia artificial, como ocurrió en Almendralejo (Badajoz).



 $\it Un \ adolescente \ usa \ su \ m\'ovil \ en \ la \ calle.$  Felipe díaz de vivar

# «SE NOS HA IDO DE LAS MANOS, LOS HOSPITALES ESTÁN DESBORDADOS»

Luisa González, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, ve «esperanzadora» la nueva ley, especialmente la medida por la que los pediatras van a preguntar a los padres sobre el tiempo que utilizan

sus hijos las
pantallas y qué tipo
de contenidos ven.
«Hemos percibido
un desbordamiento
de las plantas de
hospitalización de
psiquiatría infantojuvenil en la
Comunidad de
Madrid por los
efectos que produce

pantallas y hemos visto un aumento sin precedentes del número de jóvenes que necesitan terapia o consumen psicofármacos. La droga digital está produciendo trastornos emocionales y neurocognitivos en niños y adolescentes. Se nos ha ido de las manos y tenemos que darle una frenada».

el uso de las

# ESPAÑA



# Pugna por la titularidad de la ley entre PSOE y Sumar

Desconcierto entre los expertos por la precipitación al aprobar el anteproyecto

### OLGA R. SANMARTÍN MADRID

El PSOE desplazó ayer a Sumar y rentabilizó en solitario el último gran proyecto legislativo del Gobierno antes de las elecciones europeas del próximo domingo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue el encargado de la presentación oficial del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en los Entornos Digitales, donde sorprendió la ausencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU), la principal valedora de esta iniciativa.

Tras el último Consejo de Ministros antes de los comicios, y precisamente el día en que el juez llamaba a declarar a Begoña Gómez, salieron a la vez en rueda de prensa los cuatro miembros más políticos del Gabinete –Bolaños, Pilar Alegría, María Jesús Montero y Óscar Puente–, pero no estaba la representante de Sumar.

La pugna por la titularidad de la norma entre las dos partes del Gobierno de coalición comienza por su nombre. El pasado lunes, Rego reunió a representantes de los medios de comunicación para explicarles off the record las principales medidas de lo que llamó «Ley Orgánica de Protección de la Infancia y Adolescencia en los Entornos Digitales». Bolaños, sin embargo, sustituyó ayer «infancia y adolescencia» por un genérico «menores» que no hacía tanta alusión directa a las competencias del departamento de Rego.

Durante el *briefing* a los periodistas, Rego indicó que en el proyecto habían trabajado varios ministerios y que el suyo era el responsable del

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ayer, en Moncloa. EUROPA PRESS «articulado de la ley», mientras que Presidencia y Justicia se había encargado de la parte «jurídica y procesal». Es decir, la relacionada con la modi-

ficación de varios artículos del Código Penal y de otras leyes procesales.

Fuentes de Moncloa explicaron ayer que si sólo salió Bolaños, y no Rego, tras el Consejo de Ministros fue porque la ley la ha «impulsado y coordinado» Presidencia, con las aportaciones de otros departamentos, como Juventud e Infancia, Transformación Digital y Derechos Sociales. Añaden que las competencias de Rego se circunscriben a la creación de una comisión de 50 expertos y a la elaboración de una Estrategia Nacional de Protección de Menores en Entornos Digitales que diseñarán los expertos.

En esta estrategia están incluidas medidas de calado, como el Plan de Alfabetización Mediática para dar formación contra las *fake news* en los colegios desde «edades tempranas» o medidas sanitarias como la que posibilitará que los pediatras pregunten a los padres por el uso que hacen sus hijos del teléfono móvil.

En el comité de expertos, creado por Rego a principios de año, hay cierto desconcierto porque el Gobierno ha aprobado el anteproyecto sin esperar aún a tener su informe con el diagnóstico y las medidas propuestas. Oficialmente, el grupo de *sabios* no ha remitido aún ningún documento al Ejecutivo porque siguen trabajando en ambas partes del informe y quieren escuchar a los representantes de las plataformas digitales, según las fuentes consultadas.

El Gobierno dio a los expertos seis meses para entregar su informe definitivo y el día 20 –con este anteproyecto ya aprobado – presentarán un borrador con medidas consensuadas. Los expertos no han podido leer el articulado de la ley ni conocer el detalle de las propuestas. El proyecto aún tiene que pasar por el Consejo de Estado y otros órganos consultivos y ser aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, desde donde se remitirá a l Congreso.

El Gobierno conoce del tirón electoral de las medidas antipantallas porque miles de familias las reclaman a través de grupos de WhatsApp. El primero en verlo fue Alberto Núñez Feijóo, cuando prometió en verano del año pasado, justo antes de las elecciones generales, un plan que contemplaba, entre otras cosas, apagar las redes sociales en horario escolar y de madrugada y del que nada ha vuelto a saberse.



El Rey, en el acto de reconocimiento del premio. JOSÉ JIMÉNEZ / CASA REAL

# Felipe VI honra con el Premio FIES a Joseba Arregi y Jordi Canal

La Fundación reconoce dos artículos de opinión publicados en EL MUNDO

### P. H. MATELLANO MADRID

El rey Felipe VI hizo entrega este martes de los Premios FIES de Periodismo, un reconocimiento con el que la Fundación Institucional Española distingue cada año los mejores artículos de opinión sobre la Corona y sus funciones publicados en medios españoles. En el acto, celebrado en el Palacio de la Zarzuela, el monarca concedió las placas conmemorativas correspondientes a las últimas tres ediciones, en las que se galardonaron las publicaciones de los columnistas Joseba Arregi y Jordi Canal en EL MUNDO, y la de Luís María Cazorla en el diario ABC.

Así, en la 32ª edición del Premio FIES, la primera de las conmemoradas en la tarde de ayer, el jurado de la Fundación decidió reconocer la tribuna Por la monarquía a la democracia, publicada en septiembre de 2020 en EL MUNDO por Joseba Arregi, que falleció un año más tarde. En ella, el autor reflexionaba sobre la necesidad de que «una institución fuerte como la monarquía constitucional actúe de conciencia crítica de todos los poderes» para así preservar la democracia. En nombre del premiado recogió el galardón su hijo, Martín Arregi, que destacó que su padre consideraba un «deber cívico dar voz a sus convicciones sociopolíticas»

En la edición siguiente, la 33ª, el reconocimiento correspondió a Luís María Cazorla por el escrito *El juramento de la Princesa Leonor*, publicado en octubre de 2021 en el diario *ABC*. El que fuera secretario general del Congreso expresó que aquel artículo nacía de una «circunstancia personal» y de un momento histórico en el que

estaba en juego el «equilibrio político y constitucional», y agradeció la «absoluta libertad de expresión» con la que se le permite escribir sus reflexiones.

Por último, Jordi Canal, columnista de este periódico, fue premiado en la 34ª edición del galardón por la tribuna España y su monarquía, garantía para avanzar, publicada en diciembre 2022. En el artículo, su autor analizaba los tres elementos de los que depende la buena salud de la monarquía parlamentaria española: el peligro presidencialista, las apuestas populistas y la ejemplaridad de la Corona, a la que considera «la auténtica base reguladora de la legitimidad del sistema». Canal aprovechó para agradecer la labor de la Fundación y de Felipe VI, felicitándolo ante la cercanía del décimo aniversario de su reinado.

Al acto de concesión de estos galardones acudió también el di-

# Premia a quienes «difunden el papel de la monarquía»

rector de EL MUNDO, Joaquín Manso, así como otros editores de medios de comunicación españoles. FIES es una fundación cultural privada—creada tras la proclamación de Juan Carlos I como rey— que concede este reconocimiento desde el año 1989 para premiar a quienes «difunden el papel de la institución monárquica» y «hacen presente en la sociedad su valor como impulsora de la convivencia».

# ESPAÑA

# El presidente de Adif trataba con Koldo sólo «para tomar algún café»

El PP citará al ministro Óscar Puente en la comisión de investigación del Senado

### MARISA CRUZ MADRID

Ángel Contreras, presidente de Adif desde diciembre de 2023, nombrado por el ministro Óscar Puente, admitió ayer en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo que mantuvo una «relación social» para «de vez en cuando tomar un café» con el ex asesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, con quien también reconoció haber comido en dos ocasiones en el restaurante La Chalana.

Contreras, en la etapa que se investiga, era director general de Conservación y Mantenimiento de la empresa adscrita al Ministerio de Transportes, y en su declaración aseguró que su trato con Koldo García es posterior a la salida de este y de Ábalos del ministerio. Asimismo recalcó que nunca supo nada ni tuvo ningún tipo de intervención en los contratos de adquisición de compra de material sanitario suscritos por Adif con la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de una presunta trama de cobro de comisiones en la pandemia.

La comparecencia del actual presidente de Adif se desarrolló en un clima tenso y en el curso de la misma los senadores del PP le acusaron de estar «implicado en hasta cinco casos de corrupción» por «amaño» de contratos de obra pública, para favorecer a determinadas empresas, y anunciaron la decisión de citar próximamente en la comisión de investigación al ministro de Transportes, Óscar Puente.

Contreras es una de las personas que se reunió con Koldo en el restaurante La Chalana como lo atestigua una fotografía incluida en los informes de la UCO. Ese encuentro se produjo cuando el ex asesor de José Luis Ábalos ya estaba siendo investigado, pero el presidente de Adifafirmó no haber hablado de nada trascendente con él. También admitió haber contactado por teléfono y a través de WhatsApp. En uno de esos mensajes, Koldo García se refería a Contreras de forma muy amigable,

### Contreras: «No participé en ningún contrato de mascarillas»

### **PP: «Transportes** parece que se ha convertido en una inmensa cloaca»

llamándolo «marqués», para proponerle una cita. La respuesta a ese mensaje fue: «Esta semana no puedo, pero tengo un hueco la siguiente». El encuentro no se celebró final-



mente porque Koldo fue detenido.

El actual presidente de Adif también afirmó conocer a José Luis Ábalos, con quien aseguró haber hablado por última vez el 10 de enero de 2024 en un encuentro celebrado igualmente en el restaurante La Chalana. De esa reunión aseguró haber informado a Puente.

Pese a estos contactos, Ángel Contreras insistió en varias ocasiones no haber tenido nunca conocimiento de los contratos de material sanitario realizados con Soluciones de Gestión y con la mediación de Koldo García.

«No sabía nada de todo esto. No participé en ningún proceso de contratación de mascarillas. En marzo de 2020, yo era director general de Conservación y Mantenimiento y no estaba en mis competencias el adquirir mascarillas. Lo que estábamos en ese momento era liderando a 4.500 personas que se dedicaban al mantenimiento de la red ferroviaria para garantizar la cadena logística de suministros en un momento crítico para nuestra sociedad», explicó.

Más allá de las compras de material sanitario, el compareciente fue interrogado a cuenta de las denuncias en relación con supuestas manipulaciones de puntuaciones en los concursos de contratos de obras ferroviarias. Esos expedientes, de los que él aseguró no ser conocedor, fueron investigados, según afirmó, por el comité ético de la empresa y se cerraron y archivaron por no encontrar pruebas de irregularidades.

Los senadores del PP acusaron a Contreras de estar implicado directa o indirectamente en «hasta cinco casos de corrupción» por amaño de contratos en los que supuestamente trataron de influir personas implicadas en el caso Koldo, lo que, en opinión de los populares, supone la existencia de «una gigantesca trama dentro de Adif».

«Lo que nos queda por saber es quién se lo llevaba. Tenemos el ca-

dáver putrefacto de la corrupción del PSOE encima de la mesa y en todos los casos lleva su firma», acusó el senador Francisco Bernabé para quien el Ministerio de Transportes se ha convertido «en una inmensa cloaca de corrupción, con sinvergüenzas campando a sus anchas». Los populares aconsejaron a Contreras que «dimita» y anunciaron que pedirán la comparecencia de Óscar Puente en la comisión de investigación.

# Sumar y Podemos meten el puñetazo a un cómico en la campaña del 9-J

Urtasun y Belarra apoyan al agredido, que se disculpa por sus palabras «desafortunadas»

### **EL MUNDO**

Sumar y Podemos metieron ayer en la campaña del 9-J el debate sobre la violencia y la libertad de expresión. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, compartió en Xun mensaje desvelando su apoyo al humorista Jaime Caravaca, agredido por Alberto G.D.J., alias Pugilato, en mitad de un show. «Acabo de hablar con Jaime Caravaca para trasladarle el apoyo de Cultura frente a la agresión que sufrió a manos de la extrema derecha.

Tolerancia cero frente a las actitudes violentas que atentan contra la integridad de nuestros artistas y la libertad de expresión», señaló el ministro. En esta misma línea, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, condenó en la red social la agresión a manos de «un neonazi que no ha llevado bien que le pongan frente al espejo de su homofobia». «No vamos a permitir que se siga lavando la cara al fascismo», sentenció

A este post respondió el propio Pu-



Momento en el que 'Pugilato' asciende al escenario para golpear a Caravaca. E.M.

gilato, recordando que el humorista ya ha pedido perdón porque «rectificar es de sabios». «Me congratula saber que Podemos se disuelve como un azucarillo y que no lograréis la normalización de la pedofilia», añadió. Ayer se difundió en redes sociales

un vídeo en el que se ve cómo Caravaca era agredido el pasado lunes en mitad de su show por Pugilato, que subió al escenario y le propinó un puñetazo. «Esto es por los comentarios pedófilos que has hecho de mi hijo», justificó. El vínculo entre ambos surgió en X, cuando Pugilato compartió una imagen con su hijo de tres meses, a lo que Caravaca respondió diciendo que «nada podrá evitar la posibilidad de que ese niño sea gay y se harte de mamar polla de negro. Y de negro obrero, nada de futbolistas. Qué sabio es el tiempo, toca esperar».

Ayer Caravaca, publicó sus «disculpas» a las

«personas que se sientan afectadas» por lo que «pretendía ser un chiste» y fue «un comentario desafortunado y nada apropiado (...) Aparquemos la violencia», remachó.

# **CRONICA**



Uno de los seis integrantes del grupo criminal que actuaba en las carreteras catalanas. MOSSOS

# Cae una banda que se embolsó un millón de euros al asaltar camiones

### CRISTINA RUBIO BARCELONA

Era un grupo violento de «teloneros», integrado por delincuentes multirreincidentes —que suman 102 antecedentes—y que actuaban de forma coordinada y organizada. Un plan diseñado para asaltar camiones en áreas de servicio y zonas de descanso de las autopistas catalanas, robar sus cargas y trasladar rápidamente el material para esconderlo en varios almacenes de Barcelona y sus alrededores. Los Mossos d'Esquadra han detenido a seis personas de

entre 20 y 35 años que integraban un grupo criminal en la llamada *operación Diablo*. En total, se les asocia con 42 hechos delictivos, entre ellos tres robos con violencia o intimidación, y un botín de un millón de euros entre ropa de marca, artículos de cosmética y perfumes.

También se les atribuye a los seis detenidos delitos contra la seguridad del tráfico, uso de vehículos y falsificaciones documentales, aten-

tado a los agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal.

El grupo desarticulado en Cataluña era una banda que actuaba en el área metropolitana y el sur de Tarragona, concretamente en la AP-7, la C-58 y la C-33 –las principales ví-

# SEIS DETENIDOS EN CATALUÑA, MULTIRREINCIDENTES Y CON MÁS DE 100 ANTECEDENTES

Los Mossos d'Esquadra actúan contra un grupo violento de «teloneros» que actuaba en Barcelona y el área metropolitana para robar ropa de marca, perfumes, cosméticos y alimentación de alta gama



Imagen grabada de uno de los robos, con los ladrones cargando su vehículo. MOSSOS

as de entrada y salida de la comunidad— durante la noche y la madrugada. El *modus operandi* era el siguiente: sus integrantes robaban vehículos de alta gamma—preferentemente modelos *todoterreno*, de mayor capacidad y almacenaje—con

los que acudían hasta las áreas de servicio y descanso de Barcelona y sus alrededores para asaltar camiones y vaciar su carga. Una vez allí, uno de los integrantes del grupo de asaltantes realizaba una «cata» previa. Es decir, rajaba la lona del vehí-

culo en cuestión para comprobar si les interesaba su carga —muchas veces, con el conductor durmiendo en la cabina—y así proceder a sustraerla para cargarla en los vehículos. Entonces, empezaba la *operación huida*, con uno de los coches 4x4 abriendo camino por la carretera para comprobar si había presencia policial o no en la zona. Y, en caso de que el propietario del camión se enterara, «no dudaban en amenazar o en utilizar la violencia» para robar el material y escapar.

Acontinuación, los vehículos de la banda conducían en zig zag y a alta velocidad, hasta rebasar los 200 kilómetros por hora para huir en estampida y no dudar en «ir al choque» y «embestir» a cualquier coche que se les cruzara por el camino, incluso si se trataba de un vehículo policial.

De hecho, en algunas ocasiones llegaron a vaciar extintores sobre los coches patrulla que les habían detectado pa-

ra impedir su detención. «No dudaban en embestir a las dotaciones policiales para sacarlas de la carretera y marcharse sin ser detenidos», resumió ayer el subinspector de la unidad operativa de Mossos d'Esquadra, Ivan Clotet. El botín que acumularon en los almacenes fue cuantioso, de al menos un millón de euros. ¿Qué robaban? «Sobre todo ropa cara, zapatillas de marca, perfumes, cremas, incluso alimentación de coste elevado», abundó Clotet sobre el contenido del material incautado por el cuerpo policial. El destino final era un almacén clandestino cerca

### Rajaban la lona para comprobar si les interesaba la mercancía

## Huían a 200 kilómetros por hora y embestían a la policía

de la estación de tren de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

El dispositivo de investigación contra este grupo criminal, que se desplegó el pasado 29 de mayo estaba tutelado por el juzgado de instrucción 4 de Rubí, en el que se llevaron a cabo las detenciones y se practicaron seis entradas y pesquisas a domicilios con el apoyo de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra dada la peligrosidad del grupo investigado.

El cuerpo policial ha recuperado también ocho vehículos de gama alta, cuatro turismos y tres furgonetas usadas para robar. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

El perfil de estos grupos son la mayoría hombres residentes en Cataluña, con varios delitos a las espaldas y especializados en los que cometen. En total, se han detenido a 221 multirreincidentes especializados en hurtos y robos en vías rápidas de Cataluña entre enero de 2023 y el primer trimestre de este año.

Cabe destacar en este sentido que los delitos en las autopistas catalanas han aumentado entre un 15 y un 17% después de la liberación de los peajes el 31 de agosto de 2021. Durante el 2023 hubo 3.900 delictivos aproximadamente, mientras que durante el primer trimestre de este año hay unos 1.000, aunque se prevé que en verano aumenten. «La delincuencia en las autopistas está muy especializada. Un 70% de los delitos allí son hurtos, un 20% robos en camiones y hay otro 10% que puede variar», explicaron ayer los Mossos.

De hecho, la frecuencia de los delitos varía según la época del año: en verano los más recurrentes son los hurtos, los ladrones que se hacen pasar por policías y los que simulan averías en el arcén. Y en invierno son «más típicos» los robos de mercancías de los camiones o vehículos que estaciones en áreas de servicio o de descanso. En este sentido, los Mossos han pedido a los jueces órdenes de alejamiento de los delincuentes de estas vías. Desde 2017 se han concedido 60 de las principales autopistas en las que actúan.

# **OTRAS VOCES**

AFORTUNADAMENTE pasó el huracán Taylor Swift. ¿Que no te gusta Taylor Swift? Bueno, no me dice mucho su música, si he de ser sincera, ese pop tirando a country me deja fría como un gazpacho. ¡Boomer! Eres como los que criticaban a los melenudos por hacer música del demonio, ¡estás llena de prejuicios! Igual no tengo ya edad para la música juvenil, es verdad, pero el otro día vi en bucle a Zaho de Sagazan, de 24 años, en la gala de Cannes, y me encantó su versión de Modern Love. ¿Modern Love de David Bowie? ¿Tú ves como das 'cringe'? También me gustan Shego, o Belako, chicas jóvenes y talentosas, es solo que la música de Swift no me... Porque no la has entendido bien ¡Si las letras de Taylor las estudian en la universidad! Es una poeta torturada atrapada en un cuerpo perfecto. Ya, pero es que a mí esa música no me suena a torturada, más bien a algo fácil, ligero como un suflé, como una pompa de chicle, y además no hablo bien inglés. Para interesarme la letra, primero tiene que interesarme la música. Aun así, repito, no tengo nada en contra de la chica... ¡Machista! No soportas que una mujer joven, guapa, empoderada triunfe.

En fin. No parece que hoy se puedan usar argumentos musicales para hablar de música, qué cosa más terrorista. Y yo me pregunto: ¿Cuándo se nos convirtió la música en un atajo para llegar al personaje? ¿Cuándo nos devoró el símbolo, totalmente emancipado de aquello que representa? ¿Cuándo

HIJA DE LA

BÁRBARA

**BLASCO** 

¿Cuándo dejamos

de escuchar

música?

GRAN DUDA

dejó de importarnos la música?

De todas las artes, es la más intravenosa, la que corre más rápido hasta la emoción. Vendría a ser el olor a los recuerdos. Pero si esta no se produce, no hay aparataje intelectual ni campaña de *marketing* que pueda lograrlo. Y en mí no se produce.

Por supuesto, hay que añadir que tampoco tengo nada en contra de los conciertos multitudinarios,

aunque jamás haya entendido el histerismo fan (y, sin embargo, los Beatles). Pero sí pienso en qué escenarios se vacían en favor de estos llenazos estratosféricos, pienso en Chapman acabando con la vida de John Lennon.

No es nada nuevo esto de la cultura como generador de identidad, como pin, como forro para carpetas, como insignia, sobre todo, entre los jóvenes. Todos hemos sido adolescentes. Pero ¿podemos dejar de serlo, sobre todo, cuando no tenemos edad? Sospecho que tras la encendida defensa en los últimos días por parte de algunos, se esconde un pánico a envejecer, un edadismo mal disimulado.

En mi vida he sufrido más bien el otro extremo a la hora de encarar la cultura: he estado cerca de personas para las que lo era todo. Sentían solo a través de una película, de un libro, de una canción. Bloqueaban las emociones en todo lo demás. Una forma de psicopatía a través de la cultura. Olvidaban que los libros, las canciones, las pelis nos conectan.

Pero esta modalidad que es justo el reverso casi me aterra más: sentir a partir de la cultura, pero prescindiendo de la cultura. Olvidar que son precisamente los libros, las pelis, las canciones lo que nos conecta.



### **ESTOY QUE TRINO**

POR **DAVID LEMA** 



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

# ¡Perrito piloto! ¡Le ha tocado un plebiscito sobre Sánchez!

SI SE observa con atención la documentación a disposición de los historiadores en su Real Academia, cuando Fray Luis de León regresó a dar clase a la Universidad de Salamanca tras pasar cuatro años en la cárcel, el poeta no dijo aquello que se le atribuye de «Como decíamos ayer»: sólo preguntó a sus alumnos si estaban contra Pedro Sánchez y su mujer o a favor de la inquisición.

Si uno se fija bien en el clásico póster con el que EEUU comenzó a reclutar soldados para la II Guerra Mundial, la personificación de esa otrora gran nación no es la imagen del Tío Sam, sino la del mismísimo presidente de nuestro Gobierno, ataviado con un bonito sombrero de copa, y llamando ya desde entonces a todos los españoles en edad de batallar a unirse para confrontar la ola reaccionaria de la derecha y de la extrema derecha. «I want you para defender el país, pero sobre todo para defenderme a me», se leía en el cartel original, en un spanglish perfecto con el que también pretendía enganchar a esa primera emigración que llegaba a España para cumplir con el sueño ibérico. «Acuda al puesto de Ferraz más cercano o envíe una carta de inscripción ciudadana a www.twitter./ilovepedrosanchez.es», cerraba el lema.

Si se repasa con entusiasmo la escena de El pianista en la que el oficial alemán de la Wehrmacht se compadece de Szpilman, en el altillo, oculto tras la escalera de madera con la que el músico accedía a su ratonera, hay un pequeño cubículo. Por ahí asoma el ojo derecho de Pedro Sánchez, que fue quien en realidad convenció al nazi para salvar al pianista y así enviar al mundo el mensaje de que la paz siempre es posible. Sánchez, por cierto, también inventó la mítica canción de Aquarius, The Age of Aquarius, por eso escribió en Manual de resistencia: «El haber salvado la vida a 630 personas hace que piense que vale la pena dedicarse a la política». No lo decía por el barco de refugiados que llegó al puerto de Valencia en 2018, sino por los ex alcohólicos que gracias a ese anuncio cambiaron el licor café por la bebida para deportistas.

Y también le digo que si usted se encuentra mañana en la frutería de su barrio a Alberto Núñez Feijóo sosteniendo en su mano derecha un tomate y en su izquierda una zanahoria, sepa que el líder de la oposición no está haciendo la compra. No, no. Simplemente está cumpliendo con lo que le pide Pedro, que es plantearle a su vecino el enésimo plebiscito sobre la continuidad del presidente.

### **GALLEGO & REY**

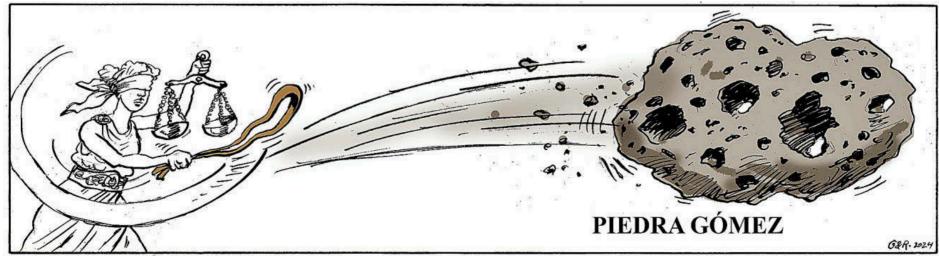

# **OTRAS VOCES**

TRIBUNA INTERNACIONAL Israel no tiene futuro si su único proyecto es ser un paria internacional sostenido por el poder militar y el odio a los palestinos. Sin crédito moral ni diplomático, el país vive un momento de autodestrucción

# La tercera destrucción de Israel

JOSÉ IGNACIO TORREBLANCA

TODAS LAS NACIONES se definen como excepcionales. EEUU gusta de imaginarse a sí mismo como la bíblica reluciente ciudad en la colina a la que todos los peregrinos aspiran llegar para abrazar la libertad. Rusia ha pretendido recurrentemente ser la Tercera Roma que heredará la antorcha de la milenaria civilización cristina. Francia se representa orgullosa como la forja donde un pueblo levantado en armas fundió los derechos del hombre y la democracia. Y así sucesivamente. Pero, de entre todos los relatos que unen a las comunidades humanas, y que son imprescindibles para dotar sus destinos de sentido, pocos pueden competir en excepcionalidad con el de Israel.

Desde los albores de su historia, el pueblo judío ha sobrevivido a eventos catastróficos que han puesto en entredicho su existencia. El templo de Salomón fue destruido por primera vez por Nabucodonosor en el 587 A. C. y luego, el mismo día del año 70 A.C, por el emperador Tito. El cristianismo también persiguió a los judíos con saña, incluso decretando su conversión forzosa o su expulsión, como hiciera la Corona española. En los siglos XIX y XX fueron víctimas de atrocidades sin límite en toda Europa, comenzando por los terribles pogromos en Europa del Este, que desencadenaron oleadas masivas de emigración a EEUU, y terminando con el intento de exterminio masivo por parte de Alemania, que encontró en el Holocausto la «solución final» para el problema judío, todo ello con la complicidad de muchos gobiernos europeos.

A todos esos eventos los judíos sobrevivieron sin tener un territorio ni instituciones de autogobierno, mucho menos un Estado. Lo hicieron solo armados de su cultura y religión, que lograron preservar allá donde fueron. Hasta que, en 1947, lograron el amparo de la comunidad internacional para fundar un Estado bajo la inédita cobertura tanto de Estados Unidos como de la

Tel Aviv ha perdido la complicidad y el apoyo de la mayoría de las democracias liberales

URSS. El Estado judío se encontró el mismo día de su proclamación, en mayo de 1948, con un ataque coordinado de siete vecinos árabes. Lejos de perecer, Israel ganó aquella guerra, como todas las siguientes que sus vecinos emprendieron contra él. Tuvie-

ron que llegar 1973 y otra nueva derrota militar para que Egipto reconociera y aceptara la existencia del Estado de Israel, y firmara en 1978, auspiciada por EEUU, los Acuerdos de paz de Camp David.

La tenacidad de Israel logró la admiración de muchos, incluso de una parte de la izquierda europea, fascinada por líderes laboristas israelíes como Golda Meier y por los experimentos socialistas puestos en marcha en los *kibutz*. Ese pueblo milenario mostró que podía sobrevivir a las circunstancias más adversas. Todavía hoy, aunque son minoritarios en número y habitan en un territorio disputado y bajo un Estado rechazado por muchos, lejos de ser débiles o estar sometidos a sus vecinos, más numerosos, son más fuertes militarmente que nunca.

Paradójicamente, este Israel tan poderoso desde el punto de vista militar es el más débil y aislado de su historia. Y lo es porque en su respuesta a un evento terrible, los ataques terroristas del 7 de octubre, que revelaron cuán profundamente están asentados en algunos de sus vecinos la mentalidad genocida y el antisemitismo, ha perdido la complicidad y el apoyo de la mayoría de las democracias liberales. Muchos israelíes de bien expresan estos días su frustración porque tantos y tantos Gobiernos otrora amigos les estén considerando a ellos, que se ven víctimas de un pogromo calcado de aquellos que sufrieron a lo largo de la historia, los victimarios de sus verdugos e incluso genocidas de pueblo palestino. Cómo es posible, se preguntan, que los jóvenes universitarios del mundo libre se solidaricen con aquellos que masacraron tan brutalmente a sus iguales en un feliz festival al aire libre como los que ellos atienden y disfrutan todos los años. Cómo es posible, inquieren, que una organización terrorista teocrática como Hamas no solo se haya convertido en el líder de los palestinos, sino que esté consiguiendo el reconocimiento de una causa olvidada e, incluso, de un Estado cuya existencia todos daban por imposible el día antes de que lanzaran a sus comandos (y a otros civiles henchidos de odio) a matar atrozmente y secuestrar a todos los civiles israelíes que encontraran a su paso.

Dónde se sembraron las semillas de esta des-

trucción de Israel es objeto de debate. Lo que parece evidente es que el momento de paz, esperanza y convivencia que se abrió tras la Conferencia de Madrid de 1991 y el proceso de Oslo de 1994, que desembocaron en la creación de la Autoridad Nacional Palestina, se malogró. Del lado israelí, Isaac Rabin, laborista y militar de carrera, por tanto, consciente del imperativo de la paz, fue asesinado, lo que abrió el paso a una derecha ultranacionalista religiosa que con Benjamín Netanyahu ha convertido el desprecio y el hostigamiento a los palestinos en su razón de ser. Por el lado palestino, los viejos guerrilleros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Al Fatah, encabezados por Yasir Arafat, titubearon, cayeron en la corrupción y fueron reemplazados por la teocracia terrorista de Hamas como estandartes de la lucha contra Israel.

Sea como fuera, el Israel de Netanyahu ha lo-

grado no solo el oprobio internacional, sino que la Corte Penal Internacional sitúe al líder de Hamas y a su primer ministro en el mismo plano como responsables de crímenes de guerra; y que la Corte Internacional de Justicia le ordene detener sus operaciones militares ante el evidente desprecio por las víctimas civiles. Netanyahu ha alienado a sus principales valedores, Estados Unidos y Alemania, agotados de proteger a un Israel que desdeña sus consejos, debilitando a Joe Biden y alimentando una reelección de Donald Trump de consecuencias dramáticas para las democracias del mundo. Ha perdido a los dos países, España y Noruega, que impulsaron los acuerdos de paz que permitieron abrir una ventana de esperanza a la convivencia entre israelíes y palestinos. Ha perdido a la generación joven, que ni co-

noce la historia ni comparte que justifique el horror que ven sus ojos, incluidos muchos judíos americanos que se manifiestan en los campus de Estados Unidos contra Israel pese al antisemitismo que, como en España, muestran algunos de sus convocantes con el eslogan Del río al mar. Y, peor aún, ha logrado la popularización creciente del término genocidio para describir sus acciones, socavando así el núcleo de legitimidad y excepcionalidad que ampara el nacimiento, la existencia y la pervivencia del Estado israelí.

ISRAEL no puede sobrevivir sin el relato que le ha traído hasta aquí. No puede ser una democracia iliberal en la que solo tienen plenos derechos los judíos mientras que todos los demás, sean árabes de nacionalidad israelí o palestinos de Cisjordania, están sometidos a un estado de excepción sin derechos ni garantías judiciales o, peor aún, como los gazatíes, deshumanizados por ser considerados cómplices y escudos de Hamas y, por tanto, sacrificables. El fantasma de Sudáfrica, que durante tanto tiempo ha perseguido a Israel, se ha materializado, con similares argumentos de superioridad moral, cultural y religiosa (racismo, en definitiva) y manipulación de la historia («estábamos aquí antes que ellos») en una parte importante de la sociedad israelí.

En el Israel de hoy hay críticos, prensa libre, jueces independientes y activistas LGTBi. Todavía hoy, cualquier demócrata con dos dedos de frente preferiría vivir allí antes que en la Gaza teocrática, de la que no sale ni una voz crítica contra Hamas ni un perdón por las atrocidades cometidas ni una reflexión sobre cómo construir una paz justa sobre un territorio compartido.

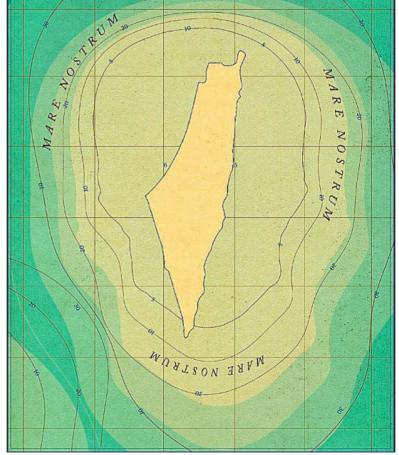

RAÚL ARIAS

Pero Israel es diferente y tiene que ser diferente. No es viable ni tiene futuro si su único proyecto es ser un paria internacional sostenido por el poder militar y el odio a los palestinos. Los altos mandos del ejército y de los servicios de inteligencia llevaban tiempo avisando de que la ausencia de ataques no significaba que Israel estuviera seguro. Sabían y temían que, sin un acuerdo de paz duradero con los palestinos, su seguridad sería ficticia. Ahora, sin crédito moral ni diplomático, Israel vive otro momento de destrucción, pero en este caso es una autodestrucción.

José Ignacio Torreblanca es profesor de Ciencia Política en la Uned y director de la Oficina del European Council on Foreign Relations en Madrid

# La OTAN y Rusia, un combate cada vez más directo

 Ucrania ya ataca suelo ruso con armas suministradas por Occidente • Kiev defiende que así hará retroceder a Moscú

Las fuerzas ucranianas afirman que han atacado ya en suelo ruso utilizando armas suministradas por Occidente. Lograron alcanzar con éxito un sistema de misiles ruso S-300, según dijo Kiev el lunes. Utilizar armas occidentales para atacar dentro de Rusia afectará a la aviación táctica rusa y a su capacidad para operar en zonas fronterizas. «El permiso para utilizar armas occidentales en el territorio de la Federación rusa es una decisión vital», dijo Andriy Yermak, jefe de Gabinete del presidente ucraniano.

Este ataque se produce pocos días después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, diera permiso a Ucrania para llevar a cabo ataques limitados con armas estadounidenses en territorio ruso alre-

dedor de Járkiv, y cuando ya varias naciones europeas habían eliminado las restricciones sobre cómo se pueden utilizar sus armas. Kiev siempre ha defendido que esa medida ayudaría a hacer retroceder los avances rusos y defender mejor el territorio de Járkiv.

«Esto afectará la conducción de la guerra, la planificación de acciones contraofensivas y debilitará la capacidad de los rusos para utilizar sus fuerzas en zonas fronterizas», añadió Yermak. La decisión también ayuda a defenderse mejor de los ataques aéreos rusos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores

ruso advirtió el lunes a Estados Unidos de que no debía cometer «errores de cálculo que podrían tener consecuencias fatales». El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Riabkov, comentó que en Washington «subestiman la gravedad del rechazo que pueden recibir», dijo Riabkov, respondiendo a las preguntas de los periodistas.

La eliminación de lo que hasta ahora ha sido un tabú parece marcar un nuevo capítulo en la guerra, aunque en realidad Rusia ya ha su-

frido ataques ucranianos con armas occidentales en territorio que reclama como suyas. Por ejemplo, Ucrania ha atacado frecuentemente la Crimea ocupada con armas de fabricación occidental como misiles Storm Shadow proporcionados por el Reino Unido.

Ahora, sin embargo, las armas occidentales causarán destrozos y bajas en áreas que legalmente están dentro de Rusia, no en zonas grises o territorios robados. Rusia y la OTAN pelean cada vez de manera más directa. La presión invasora rusa en el flanco noreste ha sido decisiva para dar este paso hacia adelante, pasando por encima de otra línea roja rusa.

Inmersa en una crisis de municiones, Kiev se ha sentido superado en armas y personal en el cam-

Valentina Chernaya, ante su casa destruida. REUTERS

po de batalla, y ha suplicado a Washington con más fuerza que nunca que le permita atacar objetivos en suelo ruso con armas fabricadas en Estados Unidos.

Moscú ha llevado a cabo estas semanas letales bombardeos reabriendo el frente en la región nororiental de Járkiv. Los ataques se lanzan con multitud de tropas rusas impunemente concentradas al otro lado de la frontera. Por eso el Gobierno estadounidense puntualiza que la última decisión se aplica estrictamente a las batallas en esa región, para así responder contra las fuerzas rusas «que las atacan o se preparan para atacarlas» desde el otro lado. De hecho, ni siquiera está claro si las armas utilizadas en el ataque anunciado el lunes fueron suministradas por Estados Unidos.

Distintos analistas han apuntado que el nuevo enfoque no detendrá, sino que como mucho complicará las operaciones militares rusas contra Járkiv. Atacar en suelo ruso permitirá a las fuerzas de Kiev disparar contra algunas áreas de preparación de bombardeos contra civiles, amenazar los centros de mando rusos, así como depósitos de suministros.

Esta licencia para matar en suelo ruso otorgada por Washington es provisionaly altamente condiciona-

da. Estados Unidos se mantiene firme sin permitir que Ucrania utilice la munición más formidable que se le ha dado para disparar contra Rusia: los misiles de largo alcance conocidos como Atacms, que pueden alcanzar objetivos a 300 kilómetros de distancia.

Si Ucrania cruzase esa línea roja, distintas ciudades rusas estarían en peligro y la guerra se equilibraría más hacia un conflicto con dos lados del frente, mientras que ahora son fundamentalmente incursiones de una potencia cuya población se puede permitir el lujo de vivir más o menos ajena a esta gue-

rra. Todas las familias ucranianas están tocadas por la guerra, mientras que en Rusia para la mayoría es un problema distante al menos en lo geográfico.

Según informa Reuters, Ucrania está intentando desarrollar sus propias armas, centrándose principalmente en drones, para atacar objetivos dentro de Rusia. Algunos drones ucranianos han atacado instalaciones petroleras y objetivos militares rusos a cientos de kilómetros



# Palestinos en Ucrania huyendo del «genocidio»

Gazatíes de origen ucraniano terminan en el país sometido a los ataques rusos

A sus siete años, Yud Nasser no cesa de dibujar desde que llegó a Odesa. Pinta tanques disparando contra viviendas y casas en ruinas, desvencijadas por los bombardeos. En una de esas creaciones se lee: «Tengo derecho a vivir de forma segura en mi casa, con mi padre y mi

«Los niños ni siquiera son conscientes de que han cambiado de país y se dicen entre ellos: los soldados israelíes van a venir a matarnos», explica Yasmin Al Yar, de 28 años.

La memoria atribulada no es algo exclusivo de los más pequeños. Los relatos de los inquilinos del antiguo asilo de ancianos parecen un catá-



**JAVIER** 

logo del horror. Tan vívidos que tras escucharlos se comprende la expresión de una de las féminas palestinas, que argumenta que hasta una guerra es preferible a enfrentarse al «genocidio» que Israel está cometiendo en Gaza, según alertó recientemente la relatora de los

Derechos Humanos en los Territorios Palestinos de la ONU, Francesca Albanese

Las imágenes de los móviles de este grupo de mujeres son una sucesión de viviendas reducidas a puro escombro. En la instantánea que exhibe Irina Kharara se observan dos banderas colocadas sobre el montículo de cascotes de lo que antaño

### **EL REPORTAJE**

# **MUNDO**



fue su domicilio. La palestina y la ucraniana. Habían comenzado a construirla en 2021 y ahora estaban finalizando el segundo piso «para los niños». «Todos los que estamos aquí hemos perdido nuestras casas. No tenemos a donde volver», precisa Yasmin.

El grupo de mujeres se ha reunido en una sala contigua a la pequeña cocina que comparten en el antiguo hospicio instalado en un suburbio de la ciudad ucraniana. Yasmin juguetea a ratos con la pequeña Elena, de sólo ocho meses.

«Tiene la misma edad que la guerra de Gaza. Nació dos semanas antes de que nos invadiera Israel», explica la palestina ucraniana, que nació en Odesa pero se crio en Gaza. Su madre, una ucraniana, se había desposado con su progenitor tras conocerle aquí, mientras el palestino estudiaba medicina en una universidad local. Ella murió en 2009.

«La asesinaron los israelíes en la guerra de ese año. Vivíamos muy cerca de la frontera y recuerdo que mi madre decía que no teníamos que irnos porque los israelíes sabían que ella era ucraniana y no nos iban a atacar», rememora.

Se equivocó. Un obús israelí impactó contra su vivienda –ubicada en la zona norteña de Jabal al Rais–, asesinando a la ucraniana y uno de los hermanos de Yasmin, Yusef.

Sólo tenía un año. Ella misma quedó herida.

Vestida con unos pantalones vaqueros y un velo de color marrón, la joven recuerda la tétrica jornada en la que tuvo que marchar a pie, aferrada a su bebé y a sus otros dos hijos, huyendo de la acometida de los blindados israelíes. Ya no hablamos de 2009, sino de 2023. La historia palestina es una acumulación de tragedias y conflagraciones.

La trágica experiencia de 2009 les enseñó a huir rápidamente de la residencia que compartía con su actual marido en Ciudad de Gaza cuando se aproximaron las fuerzas israelíes. «Tuvimos que huir de Ciudad de Gaza a Deir Balah. Después, volvimos a Gaza (la localidad) y de ahí nos vimos obligados otra vez a escapar hacia Rafah», señala.

Este último periplo fue el más arriesgado. Al cabo de una hora caminando, Elena comenzó a llorar. Necesitaba comer. Jasmine intentó acercarse a una fábrica de aceite para amamantarla. «Cuando iba hacia el edificio lo bombardearon. Si hubiese estado allí habría muerto», dice.

Ella salió corriendo con los pequeños y cuando recuperó cierta calma volvió a darse cuenta de que la recién nacida seguía hambrienta. Decidió darle el pecho allí mismo, en medio del camino. Otra circunstancia que

volvió a salvarle la vida, apunta. El grupo que iba con ella siguió caminando y a los pocos minutos fue masacrado por otro proyectil israelí.

«No había nadie de Hamas. Todos éramos civiles», apostilla.

El espanto que describe Yasmin es muy similar al que rememora Tamara Abu Oda, de 25 años. Su fami-

Yasmin Al Yar (izq.) y su hija Elena en el hospicio donde se encuentran en Odesa. J. ESPINOSA lia vivía en Yabalia, en el norte de la región palestina. El comienzo de la ofensiva israelí les sorprendió en su vivien-

da, una casa de cuatro pisos, donde se quedaron bloqueados durante 45 días. «Los disparos y la metralla destruyeron los pisos superiores, pero nosotros seguimos escondidos en el primero».

Sólo escaparon de allí movidas por el puro instinto de supervivencia, cuando un proyectil alcanzó de forma directa su apartamento. «Eran las 6:00 de la mañana y me encontré con mi habitación ardiendo. Mi hermana estaba herida. La tuvimos que sacar en una silla de ruedas».

Tamara evoca la bandera ucraniana que enarboló la familia para avanzar a pie por la avenida Salahadin, la principal ruta que recorre Gaza de

Norte a Sur. Se acuerda de todo aquello como si fuera una «pesadilla», apostilla. A su paso –añade– vio coches ardiendo con cuerpos consumidos por las llamas. Cadáveres tirados en el suelo.

«Llegamos hasta un control israelí y allí mismo vi a los soldados disparando contra los civiles, no muy lejos de donde nos encontrábamos. A nosotros nos dejaron pasar porque teníamos el pasaporte ucraniano», indica.

El éxodo concluyó en Rafah, junto a la frontera de Egipto. Todo el clan, 12 personas, se tuvo que acomodar durante tres días en un espacio tan mínimo que en esas jornadas se vieron obligados a dormir sentados. La cosa mejoró cuando consiguieron colocar una pequeña tienda de campaña en una escuela de Naciones Unidas. «Eso nos per-

mitía dormir acostados de lado».

Yasmin, Irina o Tamara forman parte de la treintena de miembros de la comunidad ucraniano-palestina de Gaza que han sido evacuados de ese enclave en los últimos meses, y que han recalado en Odesa, donde viven ahora acogidos en un antiguo asilo de ancianos.

La presencia de un significativo

colectivo ucraniano en los territorios palestinos se explica por el estrecho vínculo que han mantenido las universidades del país europeo y los estudiantes procedentes de esos territorios, que cada año se contaban por centenares.

«Durante muchos años, Ucrania ha sido uno de los destinos más populares para estudiar para los palestinos. Muchos científicos palestinos famosos concluyeron su educación superior en Ucrania. Por ejemplo, el ex ministro de Salud de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Jawad Awad», explica en su página web el Centro Estatal Ucraniano para la Educación Internacional, dependiente del Ministerio de Educación local.

La huida a Ucrania tan solo les ha permitido eludir la catástrofe que enfrenta la Franja palestina, pero no el peligro que entraña vivir en un país sometido también a la ocupación – en este caso la rusa– y los recurrentes ataques que sufre Odesa.

La localidad costera y la región del entorno han sido golpeadas de forma repetida por los asaltos aéreos rusos desde los primeros días de febrero de 2022. Una arremetida que se intensificó el pasado mes de marzo, cuando los misiles y los drones causaron decenas de víctimas

mortales en la villa en poco más de dos semanas.

Sin embargo, hasta en los conflictos hay escalas. Y para los palestinos lo que ocurre en Odesa «no es nada» comparado con lo que vivieron en Gaza. «Cuando suenan las alarmas aéreas seguimos con nuestras cosas. Tiene que explotar muy cerca para que nos coloquemos en el pasillo», refiere Irina, una ucraniana que se casó con Said Kharara en 1993 y se trasladó a vivir a Gaza en 1998.

Said tenía 53 años. Ahora forma parte de la brutal estadística que ha generado la ofensiva israelí. Murió el pasado mes de noviembre. Reventado por la metralla cuando se encontraba en las inmediaciones de su vivienda. «Había salido para comprar algo en el mercado», apunta Irina, mirando al suelo.

«No podemos hablar de una guerra. Es una masacre. Día tras día», agrega.

Irina Kharara es de Járkiv, pero ha terminado en Odesa porque allí no tiene ya a casi ningún familiar. «Y además, allí bombardean más que en Odesa», argumenta.

Kiev inició la evacuación de sus ciudadanos y sus familiares de Gaza el pasado mes de noviembre, después de que se registrara la muerte de varios ucranianos de origen pa-

lestino en los bombardeos israelíes.

En marzo, las autoridades ucranianas dijeron que habían concluido esa operación sacando del territorio palestino a 363 personas, en su mayoría mujeres nativas del país europeo y sus hijos palestinos, que también disponen de esta segunda nacionalidad.

Sin embargo, muchas de las palestinas que han recalado en Odesa se quejan de que sus familias han quedado divididas. El marido y el padre de Yasmin siguen atrapados en Gaza. Lo mismo que el esposo de Dina Nasser. En otro de los bosquejos de Yud, su hijo, aparece una pequeña abrazada a un adulto acosado por un enésimo tanque y una frase que dice: «¡Devuélveme a mi papá!»

También dos de los hijos de Irina, de 20 y 25 años de edad. El chico resultó herido

en otro ataque israelí. «No han podido salir porque han perdido sus documentos. La gente salió corriendo de sus casas y nadie se puso a pensar en papeles», dice.

«Cuando acabe la guerra volveremos a Gaza, a reconstruir todo. Ésa es nuestra tierra», sentencia Yasmin con una sonrisa forzada que esconde su angustia.



Uno de los dibujos que hace casi a diario Joud Nasser, de 7 años. J. E.



Un dibujo de Joud Nasser que dice: «¡Devuélveme a mi papá!». J. E.

Mujeres y niños salieron de Gaza para recalar en la guerra de Ucrania

# **MUNDO**



Una mujer arroja el contenido de un vaso de bebida a la cara del recién nombrado líder de Reform UK, Nigel Farage, ayer, en Clacton. BEN STANSALL / AFP

# Farage reclama «migración neta cero» en Reino Unido

Una mujer lanza un batido al líder de Reform UK en el estreno de su campaña

### $\pmb{\text{CARLOS FRESNEDA} \, \text{Londres}}$

CORRESPONS

Nigel Farage se lanzó sin red al ruedo electoral británico con su propuesta de «migración neta cero» en el Reino Unido. El líder populista de Reform UK robó ayer el protagonismo al *premier* Rishi Sunak y al laborista Keir Starmer horas antes del primer debate televisivo entre los dos líderes, ensombrecido por la entrada en juego del *tercer hombre* que puede contribuir a una mayor y humillante derrota de los *tories* en las cita con las urnas del 4 de julio.

Farage sufrió sin embargo la humillación en su propio rostro y en el accidentado estreno de su campaña como candidato a diputado por Clacton, cuando una mujer –que fue detenida– le lanzó a su paso un batido que le alcanzó de lleno. Minutos antes, después de haberse tomado una pinta en el *pub* Wetherspoons, el lí-

der de Reform UK había prometido a sus seguidores su intención de convertirse en «un maldito incordio» para conservadores y laboristas en Westminster si llega a ser elegido.

«No podemos seguir como hasta ahora, tenemos que limitar los números», declaró Farage en la BBC al revelar su polémica propuesta migratoria. «Nuestra calidad de vida se ha visto disminuida por la explosión de la población», dijo en el momento de poner los números sobre la mesa y declarar que el Partido Conservador ha «traicionado» a los británicos con su promesa de «controlar las fronteras» tras el Brexit.

Pese al fin de la libertad de movimientos, el Reino Unido fijó en el 2022 el récord de 764.000 inmigrantes netos. El año pasado, el número disminuyó ligeramente a 685.000 (1,2 millones de inmigrantes llegaron al país, frente a 532.000 ciudadanos extranjeros que lo abandonaron). La propuesta simplista de Farage consiste ni más ni menos que en equiparar el flujo de entrada y el de salida. O lo que es lo mismo: cerrar las puertas a más de 600.000 inmigrantes al año...

 ${\it ``Eso puede significar que algunos}$ 

sectores van a tener falta de mano de obra», reconoció Farage entre dientes, a la hora de calibrar el impacto en el mercado laboral y en la economía en general. «Pero también puede significar que los salarios van a subir, y que vamos a tener que incitar a los británicos a adquirir habilidades en vez de ir a la universidad y estudiar Ciencias Sociales».

«Los británicos están furiosos sobre cómo los conservadores y los laboristas han tratado la cuestión de la inmigración», advirtió Farage en las páginas del diario *The Daily Telegraph*, el mismo donde ejercitó su euroescepticismo Boris Johnson. «Hay también una profunda indignación so-

Porciento. Es el dato al que llega el partido de Nigel Farage, Reform IIV, en las encuestas

el partido de Nigel Farage, Reform UK, en las encuestas para las elecciones en Reino Unido el próximo 4 de julio. bre cómo se han deteriorado los servicios públicos».

La irrupción de Farage en la campaña como candidato en toda regla, y no en calidad de *outsider* como hasta esta semana, ha alterado por completo la dinámica de la campaña y ha sembrado el pánico en el Partido Conservador. Uno de los objetivos de Rishi Sunak al adelantar las elecciones al verano era precisamente intentar de-

## Nigel Farage roba protagonismo a Sunak y Starmer y polariza el debate

## «Nuestra calidad de vida ha bajado por la explosión de la población»

jar fuera de juego al renovado líder de Reform UK, que llega al 12% en algunas encuestas.

El anuncio de Sunak de fijar un «tope» anual de visados, determinado en los próximos cinco años por el Parlamento, pasó de hecho el martes a segundo plano. El *premier* se refirió a la medida como «el cerrojo de la inmigración» para asegurar que la situación vuelve a ser «sostenible», pero evitó pillarse los dedos con un número máximo de inmigración neta.

El laborista Keir Starmer criticó la medida como «un tope sin un tope», pero se negó también a fijar un número como objetivo. «Los tories han perdido el control de la inmigración y han creado el caos que ahora tenemos», agregó Starmer, que ha anticipado que un Gobierno laborista pondría fin al plan Ruanda para deportar al país africano a los solicitantes de asilo y reforzaría las medidas policiales y la cooperación con Europa para poner coto a las bandas de tráfico humano.

Las travesías en el Canal de la Mancha han repuntado este año, con más de 10.000 hasta la fecha, superando la cifra que a estas alturas se había registrado en el año récord de 2022 (con 45.746 travesías en total). Pese al descenso de 2023 (29.437), el flujo de inmigrantes irregulares ha vuelto a aumentar, lo que pone en duda el supuesto efecto disuasorio de las deportaciones a Ruanda. Farage ha cuestionado también abiertamente el plan Ruanda. «Los aviones nunca van a despegar y esa es una de las razones por las que se han adelantado las elecciones», declaró el líder de Reform UK.

# SUNAK Y STARMER FORCEJEAN SOBRE IMPUESTOS E INMIGRACIÓN EN EL PRIMER DEBATE TELEVISIVO

Rishi Sunak y el líder laborista, Keir Starmer, forcejearon anoche sobre la inmigración, la defensa, los impuestos y la sanidad pública en el primer debate televisivo ante las elecciones del 4 de julio. Ninguno de los dos se erigió en claro vencedor, aunque un sondeo de YouGov dio ligeramente por delante a Sunak (51%) sobre Starmer (49%).

El público en los estudios de la ITV aplaudió sin embargo más al aspirante y castigó al líder conservador con risas cuando dijo de su controvertida propuesta de crear un servicio nacional puede ser una medida «transformadora» para los jóvenes.

Sunak salió relativamente bien parado y con afán batallador, pese a partir con el viento en contra: veinte puntos por detrás en los sondeos y la reciente proyección también de YouGov de una derrota mayor aún que la sufrida por John Major ante Tony Blair en 1997, con una caída de los 365 diputados logrados hace cinco años a 140 (frente a los 422 que lograrían los laboristas).

«Imaginen que el 5 de julio se despiertan ante cinco años más de declive y división con los conservadores, con la sensación de haber entregado otra vez las cerillas a los pirómanos», advirtió Starmer

tras una hora de debate. «No tengo una varita mágica, pero sí un plan de sentido común para este país, por la simple convicción patriótica de que podemos y debemos hacerlo mejor». Sunak replicó que es su partido en que tiene «un plan claro» frente a la indefinición laborista.

# **MUNDO**



Una larga cola de inmigrantes, tras cruzar la frontera con Estados Unidos, esperan para hacer sus solicitudes de asilo el pasado mes de julio. GREGORY BULL / AP PHOTO

# Biden cierra parte de la frontera

# Busca frenar la inmigración ilegal que cruza desde México y competir con Trump

El interés electoral ha vuelto a vencer a la ideología. Joe Biden ha endurecido su política migratoria para así presentar batalla a Donald Trump en el que acaso sea su flanco más débil –junto con la inflación y su avanzada edaden las elecciones del 5 de noviembre.

Así, la frontera entre Estados Unidos y México se cerró anoche. Solo será posible cruzarla a través de los puntos oficiales de tránsito entre los dos países. Cualquier persona que no respete esa decisión será arrestada por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y devuelta a sus países de origen sin derecho a solicitar asilo en los tribunales estadounidenses.

Es la consecuencia de la Orden Ejecutiva que Joe Biden aprobó ayer martes y que anunció en la Casa Blanca, en compañía de varios alcaldes y legisladores demócratas de estados de la frontera, incluyendo Arizona, que puede decidir las elecciones y donde Donald Trump le lleva una considerable ventaja, según los sondeos.

En virtud de la nueva regulación, cuando los inmigrantes indocumentados apresados a lo largo de la úl-



PABLO PARDO WASHINGTON

tima semana exceda los 2.500, la frontera se cerrará y quien sea arrestado será devuelto inmediatamente a su país de origen.

De acuerdo con los datos del Gobierno, esa media de 2.500 sin papeles cruzando la frontera se ha alcanzado en la últi-

ma semana. Así que la norma se pone en práctica inmediatamente. Inicialmente, Washington había considerado la posibilidad de establecer un límite de 4.000 ó 5.000 inmigrantes. Al final, ha optado por la norma más dura.

Joe Biden ha tomado esa decisión como consecuencia de la desesperación electoral y política ante la crisis migratoria que, si bien ha caído en intensidad de manera dramática en las últimas semanas, sigue siendo el mayor argumento de Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

Biden se ha visto atrapado por múltiples fuegos. De un lado, los propios republicanos que, después de haberle culpado de la llegada masiva de inmigrantes indocumentados, votaron *no* a una ley muy dura propuesta por la Casa Blanca que aumentaba la seguridad fronte-

riza. Así, la oposición garantizaba que la crisis continuaba y que seguía siendo un foco de desgaste para Trump.

El candidato republicano se ha encargado de encender aún más el debate al inventarse la teoría de que los países del mundo en desarrollo están cerrando sus cárceles y manicomios para mandar a los internos a Estados Unidos como inmigrantes ilegales.

Encima, la población de origen

latino, que es como se conoce en EEUU a los hispanohablantes, no es un bloque homogéneo a la hora de enfocar la cuestión de la inmi-

Un estudio de la organización independiente Pew Research Center realizado hace tres años mostraba que los inmigrantes naturalizados –es decir, que han adquirido la nacionalidad estadounidense– defienden mayoritariamente el endurecimiento de las medidas de control fronterizo en Estados Unidos.

En Texas, por ejemplo, un estado en el que el 39,3% de la población es hispana (lo que incluye, además de Centro y Sudamérica, España y Portugal), el 56% de los votantes está a favor de que la inmigración ilegal sea un delito penado con cárcel, según un sondeo de la universidad de ese estado.

### ACOSADO POR AMBOS LADOS

Pero el presidente demócrata también está acosado por la izquierda de su partido, totalmente favorable a la entrega de migrantes, que no le van a perdonar lo que consideran una vuelta a las políticas antimigratorias de Donald Trump (curiosamente, esos mismos grupos se olvidan de que Barack Obama también tuvo una política antimigración durísima, aunque se cuidó mucho de hacer bandera de ella, como su sucesor).

Ahora, con esta nueva disposición, Biden adopta una posición más dura que la de los demócratas que le han precedido y también que buena parte del partido.

El objetivo es el mismo que en 2020: ganarse a los independientes de centro. La gran diferencia en esta ocasión es que tras tres años y medio de bandazos políticos, que han ido desde casi abrir totalmente las puertas del país a los inmigrantes hasta ahora cerrarlas poco menos que con un candado, su credibilidad en este terreno es mínima. Pero Joe Biden no ha tenido más alternativa.

### DURAS DECLARACIONES CONTRA NETANYAHU

**POR SUPERVIVENCIA POLÍTICA.** El presidente de EEUU ataca al primer ministro israelí en una entrevista en la revista *Time*, en la que dice que existen «motivos» para pensar que Netanyahu prolonga la guerra en Gaza por su supervivencia política, informa AFP. «Hay muchas razones para que la gente llegue a esa conclusión», asegura Biden.

«¿QUÉ SUCEDERÁ DESPUÉS?». Biden resalta también que tiene un «gran desacuerdo» con Netanyahu sobre la posguerra y cree que Israel se comporta «inapropiadamente». El mandatario estadounidense reconoció que el principal escollo con el Gobierno israelí es la necesidad de crear un Estado palestino. «Mi gran desacuerdo con Netanyahu es qué sucederá después... ¿En qué situación quedará el territorio palestino? ¿Las fuerzas israelíes regresarán allí?», se pregunta.

# **ACTUALIDAD ECONÓMICA**

# España crea 220.289 empleos en vísperas de un verano récord

• Es el tercer mejor mayo para el mercado laboral de todo el siglo • Un 36% de los nuevos afiliados trabajan en la hostelería (restauración y alojamientos) y regiones turísticas como Baleares lideran las contrataciones

### ALEJANDRA OLCESE MADRID

España creó 220.289 empleos en mayo, en lo que supone el tercer mejor registro para este mes en lo que va de siglo por detrás de los de los años 2018 y 2017, y lo que ha elevado el número total de afiliaciones a la Seguridad Social al nuevo máximo de 21,32 millones, según los datos publicados ayer por este organismo.

Como suele ser habitual en este mes, las contrataciones asociadas al inicio de la temporada turística fueron las que dinamizaron el mercado laboral: un 36% de los nuevos empleos se enmarcaron en la hostelería (que comprende restauración y alojamientos) y comunidades autónomas que inician ahora su época dorada de visitantes lideraron la creación de puestos de trabajo, como Baleares, con 52.949

afiliados más (uno de cada cuatro del total nacional). Se espera que este verano se produzca una explosión del turismo en España, tanto interno como procedente del extranjero –podríamos llegar a los 100 millones de visitantes foráneos este año—, con lo que las compañías están preparándose para recibirlos.

La escasez de trabajadores y el miedo a no encontrar personal si lo dejan para el arranque del verano ha anticipado las dinámicas de contratación de las empresas, lo que unido a la activación de fijos discontinuos ha provocado que el paro registrado en las oficinas del Sepe ahora baje menos de lo que lo hacía en el pasado. Según informó también ayer el Ministerio de Trabajo, el desempleo se redujo este año en 58.650 personas en mayo, más que el año

pasado (cuando bajó en 49.260 en ese mes) pero mucho menos de lo que ha bajado históricamente, ya que entre 2014 y 2019 la reducción media del desempleo en mayo superaba las 100.000 personas, casi el doble que ahora. Aún así, el paro registrado se encuentra en su mínimo para este mes desde 2008, en 2,607 millones de personas.

En términos generales, el sector servicios fue el que tiró de la contratación, aunque también aumentó el empleo en la agricultura (+18.889), industria (+9.891) y construcción (+7.206); mientras que en lo que respecta a los regímenes, no sólo el General experimentó un aumento de afiliados (+206.687), sino que también creció el número de autónomos, en 12.285 en el mes. De nuevo el sistema especial del hogar fue el *pati*-

to feo del empleo con una pérdida de 1.291 empleados domésticos en mayo, con lo que acumula una caída de 11.034 trabajadores en un año.

Junto a la hostelería, con 77.913

La escasez de trabajadores anticipa la contratación

Por primera vez se han superado los 10 millones de mujeres afiliadas nuevos asalariados, se produjo un incremento relevante del número de empleados por cuenta ajena en actividades administrativas y servicios auxiliares (+22.207) y en las actividades sanitarias y servicios sociales (+13.202). En este último, ahora comienza la época de creación de empleo por las contrataciones que se hacen para sustituir a personal que está de vacaciones.

En el trabajo autónomo los sectores que más tiraron de la actividad fueron las actividades profesionales, científicas y técnicas (+1.906), la hostelería (+1.773) y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+1.158) –muy ligadas al turismo–.

En comparación con mayo de 2023, España cuenta con 506.395 afiliados más a la Seguridad Social y con

### LA ESTABILIDAD EN EL MERCADO LABORAL



# Un 25% está a tiempo parcial o es fijo discontinuo

Es la misma proporción que había en mayo de 2019, antes de la reforma laboral

### ALEJANDRA OLCESE MADRID

Uno de cada cuatro trabajadores en España tiene un empleo a tiempo parcial o es fijo discontinuo, según los datos de mayo publicados ayer por la Seguridad Social, exactamente la misma proporción que tenía el país en mayo de 2019, antes de que irrumpiera la pandemia y de que se aprobara la reforma laboral a fina-

En concreto, el país cuenta con 21,3 millones de afiliaciones a la Seguridad Social, que no equivalen exactamente a número de trabajadores, porque todos los pluriempleados—unos 800.000—tienen más de una relación laboral y computan como varias afiliaciones. De ellas, 16,8 millones son de asalariados, 3,37 millones son autónomos, 709.654 son trabajadores del sistema espe-

cial agrario, 370.247 están dados de alta en el sistema del hogar, 63.465 son trabajadores del mar –entre trabajadores por cuenta propia y ajena– y 900 pertenecen a la minería del carbón.

De los asalariados, el 57,2% son trabajadores indefinidos a tiempo completo, el tipo de empleo que se entiende más estable y cuyo peso en el total ha crecido considerable-

mente tras la reforma laboral, ya que en mayo de 2019 suponían un 48% del total. Sin embargo, esta mejora de la proporción de indefinidos a tiempo completo no impide que el peso que tienen aquellos que trabajan a tiempo parcial (con jornadas inferiores al tiempo completo) más los fijos discontinuos (que no trabajan durante todo el año) sigan representando un 25%.

En total, un 24,8% de los trabajadores se encuentra en esa situación: el 14,7% tiene un contrato indefinido a tiempo parcial, una modalidad que ha incrementado su peso respecto al 11,1% de 2019; un 6,5% son fijos discontinuos –frente al 3% de 2019–, y un 3,6% tienen un empleo temporal a tiempo parcial, un porcentaje que ha descendido mucho desde el 10,9% que suponía en 2019. Estos tres colectivos en mayo de 2019 suponían un 25,1% del total de trabajadores del país, igual que ahora.

Dado que no hay variación en este grupo y sí ha subido mucho la

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

131.260 parados menos apuntados a las oficinas del Sepe.

Aunque la estacionalidad propia de la economía y el mercado laboral español justifican que los meses del final de la primavera y el comienzo del verano sean muy dinámicos para el mercado laboral, los datos desestacionalizados permiten observar que el empleo crece independientemente de esta tendencia. Así, si todos los meses del año fueran iguales para el empleo, el país habría creado 62.505 en este mes, un incremento muy fuerte ya que, de mantenerse, daría lugar a un aumento del empleo anual superior a las 750.000 personas, según los datos desestacionalizados publicados por el Ministerio que dirige Elma Saiz.

El desempleo, sin embargo, habría aumentado en 4.485 personas, según el cálculo que hacen desde el Ministerio de Economía, una evolución menos positiva. Por su parte, los datos desestacionalizados de Funcas apuntan a un descenso del paro de 7.000 personas, lo que denota una «ralentización» en el des-

Los expertos de este servicio de estudios alertaron ayer de que, en términos desestacionalizados, «el crecimiento por tipo de contrato se concentró casi exclusivamente en los contratos fijos discontinuos, si-

### **REACCIONES**

SINDICATOS. UGT y CCOO celebraron unos datos «indiscutiblemente» buenos, pero pidieron políticas públicas que lleven al pleno empleo y reduzcan la temporali-

PATRONALES. La CEOE destacó el compromiso de las empresas con el empleo, a pesar de la subida de costes y de la «inseguridad jurídica fruto de los continuos anuncios de cambios normativos»

YOLANDA DÍAZ. La ministra de Trabajo ha valorado positivamente los datos pero con reservas: «A mí no me van a escuchar decir que la economía va como un cohete porque no es verdad», dijo ayer en alusión a la euforia del presiente Pedro Sánchez.

guiendo el patrón observado ya en los dos meses anteriores». Los economistas de la Fundación de las Cajas de Ahorro también destacaron que los demandantes de empleo ocupados, dentro de los cuales se encuentran los fijos discontinuos, se han reducido en 12.832, un descenso muy inferior a los registrados en los dos meses anteriores, puesto que es en marzo y, especialmente, en abril cuando se produce el grueso de las incorporaciones de los empleos de carácter estacional.

En cuanto a la evolución por género, por primera vez se han superado en España los 10 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en términos medios. Concretamente, en mayo se sumaron 105.936 nuevas trabajadoras y el número de afiliadas fue de 10,1 millones, con lo que ya representan un 47,4 % del total. Entre los hombres, el avance fue de 114.353 afiliados hasta 11,2 millones

Esta evolución de la afiliación permitió que el desempleo femenino se redujera en 31.954 personas, más que el masculino en mayo, que bajó en 26.696, aunque aún sigue habiendo en el país más mujeres que hombres en paro (1.570.884 frente a 1.036.966). Entre los jóvenes menores de 25 años el desempleo descendió en 9.007 personas, un ritmo de caída del 4,79% que duplica el de los mayores de esta edad.

# Cuerpo llama a los 'barones' por los fondos UĒ

Pide a los presidentes de las CCAA que asuman préstamos de 20.000 millones

### CARLOS SEGOVIA MADRID

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha iniciado una ronda de llamadas telefónicas los presidentes de las Comunidades Autónomas para que asuman su parte del reparto de 20.000 millones de préstamos con cargo a los fondos europeos. Así lo confirman a EL MUN-DO fuentes de presidencia de distintas comunidades que muestran asombro por la información tan escasa facilitada por el ministro.

Pese a la distante relación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, Cuerpo se ha visto obligado a llamar a los barones territoriales que son en su gran mayoría del Partido Popular, porque el tiempo se va echando encima y cada vez queda menos tiempo para absorber los hasta 160.000 millones de euros de fondos europeos asignados a España.

La mitad de ellos corresponden a préstamos que no fueron solicitados a Bruselas hasta el verano

pasado, a diferencia de otros como Italia o Portugal que lo hicieron desde el primer momento en 2021. De esos préstamos, la antecesora de Cuerpo, Nadia Calviño, ya diseñó que 20.000 millones fueran un fondo autonómico de modo que correspondiera a las comunidades asumir su reparto, endeudamiento y aval

El ministro quiere cerrar este capítulo y ponerlo en manos de las comunidades y por eso se ha puesto personalmente en contacto con el presidente andaluz, Juanma Moreno, el de Galicia, Alfonso Rueda, el de Murcia, Fernando López Miras y ha intentando también con Isabel Díaz Ayuso, entre otros barones

«Es increíble que nos trasladen así algo tan importante, con una información verbal del ministro», se quejan en varias de las comunidades consultadas. «El Ministerio está desesperado por el poco tiempo que va quedando para adjudicar proyectos y pretende pasarnos el problema a nosotros», critican.

Esta dotación de 20.000 millones está prevista en la llamada Adenda del Plan de Recuperación y el plan del ministro, según las fuentes consultadas, es que las comunidades puedan repartir estos préstamos en proyectos públicos y pri-

«Aunque el Ministerio no nos responde, tenemos claro que si computa como deuda, nos interesaría bastante menos, dado que estos fondos tienen un carácter finalista y Galicia, al tener capacidad de endeudamiento, podría tener otras prioridades», señalan en la Xunta. «El presidente le planteó sus dudas por la letra pequeña, ya que no es dinero a fondo perdido sino préstamos que hay que devolver», indican en la Junta andaluza. «No es una opción interesante para nosotros, pero el Ministerio necesita colocarla», critican en otra comunidad. La teoría es que todos los proyectos públicos deben estar ejecutados en 2026 y, los privados, al menos concedidos en esa fecha y el tiempo va apremiando.

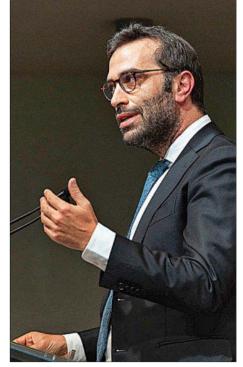

Carlos Cuerpo. EUROPA PRESS

La propia Calviño desempeña un papel clave, porque ella misma decidió en su época ministerial que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tramitara estos préstamos y que fuera esta institución la que lidiara con las comunidades. Para el personal del BEI, que presta anualmente a España en torno a 10.000 millones anuales, añadir otros 20.000 en tan poco tiempo ha complica-

do el acuerdo con el Gobierno.

### SECTORES CON MAYOR INCREMENTO DE EMPLEO INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL

### En % Mayo 2019 Mayo 2024 Diferencia 10,80 5,03 29.56 28.02 27,56 20.74 19,73 19,15 18.76 15.71 Hostelería Actividades Actividades Comercio al por mayor recreativas v de v servicios y al por menor; reparación de vehículos de auxiliares motor y motocicletas

### SECTORES CON MAYOR INCREMENTO **DE FIJOS DISCONTINUOS**



D. SÁNCHEZ / EL MUNDO

proporción de indefinidos a tiempo completo, esta se ve compensada por una reducción del porcentaje de trabajadores temporales a tiempo completo, que antes representaban un 18,5% del total y ahora son tan sólo el 8,7%

El contrato indefinido a tiempo parcial, ahora mucho más utilizado que antes, conlleva a veces que el trabajador querría estar empleado más horas, pero que su empresa no le ofrece esa posibilidad, con lo que en muchas ocasiones se considera «indeseado». Las actividades en las que predomina esta fórmula contractual en España son las actividades de los hogares como empleadores (es decir, empleo doméstico o de conserjería, jardinería, seguridad o limpieza de urbanizaciones); actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; la hostelería (un 28% de los trabajadores del sector son indefinidos a tiempo parcial, frente a un 18,8% en 2019); las actividades administrativas y servicios auxiliares v otros servicios

Por su parte, el contrato fijo discontinuo tiene especial incidencia entre los afiliados de la hostelería (un 24% trabajó en mayo con este contrato, a los que habría que sumar los que tienen ese contrato y están inactivos); las actividades artísticas; la agricultura y ganadería; la educación y las actividades administrativas. Se trata de actividades que, en la mayor parte de los casos, no tienen continuidad a lo largo de todo el año y que se caracterizan por cierta intermitencia, a excepción de la educación, donde se utiliza este tipo de contrato para evitar el pago de vacaciones durante el periodo no lectivo, o las actividades administrativas, donde cada vez más se usa esa fórmula para no pagar las vacaciones en agosto cuando la compañía cierra.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

# Más límites a la libertad fiscal de las comunidades

Hacienda quiere «seguir armonizando» y apunta ahora a Sucesiones y Donaciones

### DANIEL VIAÑA MADRID

El Gobierno quiere «seguir armonizando en figuras vinculadas a la inversión patrimonial», según adelantó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que, además de armonizar el impuesto de Patrimonio, quiere hacer lo propio con la figura de Sucesiones y Donaciones, confirman a este periódico fuentes del Ministerio. Y esto, a su vez, supone que el Ejecutivo quiere limitar en mayor medida la libertad fiscal de las comunidades autónomas

El objetivo de la también ministra de Hacienda es que esta armonización sea una parte básica de la reforma de la financiación autonómica, una tarea que el Gobierno quiere completar esta legislatura. Esto se antoja complicado, dado que la mayoría de comunidades están gobernadas por el PP y están enfrentadas con Montero, y la introducción de la armonización no hace más que contraponer las posturas.

En Hacienda, además, recuerdan que en realidad la figura de Patrimonio no está armonizada, sino que el Gobierno introdujo el denominado impuesto a los ricos para contrarrestar las bonificaciones que aplicaban las regiones populares en esa figura. Pero el gravamen de solidaridad a las Grandes Fortunas es temporal, con una duración de dos años, por lo que el Ministerio quiere aplicar esa armonización tanto en este impuesto como en Sucesiones y Donaciones. La segunda figura también goza de importantes bonificaciones en la Comunidad de Madrid,

### **DATOS**

# 15%

TIPO MÍNIMO. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley que transpone al marco legal nacional la directiva europea relativa a garantizar un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales.

# **750**

MILLONES. La medida se aplicará sobre compañías que presenten una cifra de negocio superior a los 750 millones de euros.

# 3.500

MILLONES. El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calcula que ese tipo mínimo del 15% para multinacionales españolas recaudará algo más de 3.500 millones anuales.

# **20**%

SUBIDA. Gestha apunta asimismo que la aprobación del tipo del 15% en Sociedades «deja margen de maniobra para que en un futuro se aborde el aumento de la tributación al 20%».



La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EUROPA PRESS

Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cantabria o La Rioja, regiones todas ellas gobernadas por el PP.

El proceso de armonización pasaría por establecer horquillas y mínimos, esto es, que el Gobierno fija un suelo desde el que se empiezan a aplicar los impuestos, y a partir de ahí dejar a las comunidades que decidan. Pero lo que no pasaría en ningún caso es que las regiones pudiesen bonificar totalmente el impuesto, lo que redunda en una menor libertad fiscal.

Esto es lo que han denunciado en numerosas ocasiones las comunidades gobernadas por el PP con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza. Han tachado las medidas, incluso, de ser contrarias a la Constitución, pero el Ejecutivo está decidido a seguir adelante con su armonización y los juzgados, en el caso del impuesto a los ricos y la armonización encubierta que suponía, han avalado sus actuaciones. O, al menos, no han

decretado que sean inconstitucionales.

«Se estaba produciendo un vaciamiento fiscal en la figura de Patrimonio. El efecto capitalidad de Madrid ejercía un elemento de espiral con el resto de comunidades autónomas que estaba provocando una caída de ingresos imprescindible pa-

### El Gobierno quiere hacerlo en el marco de la reforma de la financiación

Muchas regiones 'populares'tienen bonificaciones en Sucesiones ra fortalecer el Estado del bienestar», incidió ayer Montero en relación a esas bonificaciones regionales.

Antes de todo ello, la ministra había presentado la aprobación que el Gobierno hizo también ayer del tipo mínimo del 15% en Sociedades para las grandes empresas. La medida responde a una directiva europea, se aplicará sobre las compañías con una cifra de negocio superior a los 750 millones y busca evitar que las compañías desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación, «provocando con ello un perjuicio en los ingresos de los Estados miembro».

«Es un día, por tanto, para felicitarnos los que creemos sobre todo en la justicia fiscal como base para el desarrollo de la justicia social y el Estado del bienestar», incidió Montero, que explicó también que la medida iniciará ahora su trámite parlamentario donde espera que «pueda tener un amplio apoyo de los que pensamos que es necesario un sistema fiscal más justo».

# La banca se deja 6.300 millones de valor en la Bolsa

El sector lidera las caídas en el Ibex 35 con la vista puesta en la reunión del BCE

### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Jornada negra paralos bancos en bolsa. Las entidades españolas se tiñeron ayer de rojo en una sesión marcada por las caídas en todo el sector financiero europeo ante la incertidumbre previa a la reunión del Banco Central Europeo (BCE) del próximo jueves, en la que se espera una bajada de tipos. Con este escenario, los principales bancos del Ibex 35 se desplomaron dejando por el camino 6.307 millones de euros de su capitalización conjunta en el día.

Todos los ojos están puestos estos

días en Fráncfort, donde se espera que el Eurobanco rebaje el precio del dinero y, sobre todo, ofrezca algunas indicaciones de sus pasos en los próximos meses. La reunión del jueves condicionó ayer las cotizaciones de todo el sector europeo, que también encajó retrocesos. En España, además, los focos apuntaban hacia México. «El cambio de gobierno en el país, que pese a seguir una línea continuista del anterior podrá realizar reformas sin ayuda de la oposición, no ha convencido al mercado y la bolsa de valores mexicana junto con su di-

visa acumulan dos días de caídas, afectando también a BBVA y Santander», señala Javier Cabrera, analista de XTB. Desde el equipo de análisis de la firma consideran que si finalmente se instaura un nuevo impuesto al sector en México, afectaría de manera importante a los dos bancos españoles más internacionales, BBVAy Santander. «Sobretodo a BBVA, que tiene un 56,5% de su beneficio neto proveniente del país», señalan.

Con ese telón de fondo, el sector bancario supuso ayer un lastre para el Ibex 35, que cerró el día con un descenso del 0,97%, hasta situarse en los 11.286 puntos. CaixaBank lideró las caídas en el selectivo, con una bajada del 5% en sus títulos que le restó 1.961 millones de euros de valor en bolsa. Bankinter cayó un 4,22%; Unicaja, un 3,7% y Banco Santander, un 2,3%. Sin embargo, BBVA y Banco Sabadell siguen siendo el principal objeto de interés por parte de los inversores, que siguieron ayer también muy de cerca la evolución de las cotizaciones de ambas entidades. No es casual, ya que la oferta de BBVA plantea un canje de acciones de 4,83 títu-

los de Sabadell por cada uno de BBVA y la trayectoria que dibujen uno y otro estos meses en el parqué determinará buena parte del éxito de la OPA.

Ayer, los títulos de BBVA retrocedieron un 3,2% y terminaron la sesión en 9,456 euros, frente a los 10,9 euros que marcaron el 29 de abril, fecha que se toma como referencia para el canje. Banco Sabadell, por su parte, cayó un 3,4% y sus acciones se situaron en 1,858 euros, frente al 1,7 euros del 29 de abril. Una y otra se dejaron ayer 1,798 millones de euros y 359 millones de euros de su valor bursátil, respectivamente.

A nivel práctico, estos cambios implican una reducción de la prima inicial del 30%, algo que suele ocurrir en una operación de OPA como la que implica a ambas entidades.

# ACTUALIDAD ECONÓMICA



De izda. a dcha., Caballero de la Sen (Aon); García San luis (KPMG); Manso (EL MUNDO); Cano (KPMG); Moscoso (IESE); Zweifel (Aon); Pascual (El Mundo) y Rambaud (IESE). E.M.

### XII FORO DEL CONSEJERO

# Buenaventura ve «raquíticas» las cifras de mujeres en la alta dirección

Juan José Cano, presidente de KPMG: «No hay crecimiento si no hay confianza»

### CLARA ROJAS MADRID

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, definió ayer como «raquíticas» las cifras de mujeres en puestos de alta dirección de las empresas cotizadas, antes de urgir a actuar ante la «insuficiente velocidad» en este campo. Más concretamente, Buenaventura se refirió a la tasa del 23% de mujeres en cargos de alta dirección que se alcanzó en 2023. «El objetivo no está ni mucho menos logrado», insistió el economista. «Todos debemos reaccionar ante la situación si no queremos que los consejos (de administración) se conviertan en unas islas de diversidad en medio de estructuras de poder y de gobierno donde aún la paridad no aparece como alcanzable a corto plazo», manifestó. No obstante, el presidente de la CNMV sí valoró positivamente los avances conseguidos en las empresas del Ibex, donde la presencia

«La receta pasa por reducir burocracia en la UE», dijo Manso femenina en los consejos de administración ha alcanzado el 40%, por encima del mínimo exigido por la Unión Europea (33%).

La intervención de Buenaventura, mediante un vídeo grabado, tuvo lugar durante la XII edición del Foro del Consejero que se celebró ayer en la sede del IESE Business School de Madrid, moderado por distintos portavoces de la empresa KPMG. La sostenibilidad destacó como una de las grandes preocupaciones de los consejos de las empresas auditoras. En relación a este aspecto, el presidente de la CNMV aprovechó para resaltar el «gran esfuerzo internacional» por

desarrollar nuevos estándares de auditoría en materia de sostenibilidad. Según informó, desde la CNMV están pendientes de la transposición nacional de la directiva europea CSRD, que permitirá unificar y homogeneizar el marco de la información corporativa sobre sostenibilidad al que están sujetos los emisores españoles. Buenaventura llamó la atención en el proceso de verificación de la información (assurance): «Si la información no es verificada por un tercero independiente de la compañía», explicó, «esa información no va a ser creíble, y si no es creíble, no va a generar la confianza en los inversores

Juan José Cano, presidente de KPMG, participó en el debate sobre la relevancia de los presidentes en las decisiones de los consejos de administración y abundó en el discurso de Buenaventura para destacar la importancia de la credibilidad en el contexto económico y empresarial durante su discurso en la apertura del Foro: «No puede haber crecimiento si no hay confianza».

Junto a Cano, Joaquín Manso, director de EL MUNDO, fue uno de los protagonistas del acto de apertura del Foro. En su discurso, Manso recordó las últimas ediciones del evento, que coincidieron con procesos electorales. Aprovechando esta casualidad, hizo referencia a la próxima cita electoral de este domingo y las reformas pendientes: «La receta pasará por reducir la burocracia que afecta al desarrollo económico».

Durante el Foro se trataron varios de los temas que ocupan la agenda de los consejos, como la introducción de la IA generativa en las estrategias de las empresas, el papel de las comisiones de auditoría, o el impacto que genera la aplicación de la CSRD.

# BBVA solicita autorización al BCE para lanzar su OPA por Banco Sabadell

Completa todas las peticiones para llevar a cabo la operación

### MARÍA HERNÁNDEZ MADRID

Todas las solicitudes de la OPA de BBVA para hacerse con Banco Sabadell están ya en marcha. La entidad presidida por Carlos Torres pidió autorización ayer al Banco Central Europeo (BCE) y a las autoridades competentes en Reino Unido, Francia y Marruecos para llevar a cabo la operación, según confirman fuentes conocedoras del movimiento a ELMUNDO. De esta forma, el banco ha completado ya todas las peticiones necesarias para lanzar la oferta pública de adquisición tras dirigirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en las últimas semanas.

El BCE, que será el primero en pronunciarse, revisará la solvencia y sostenibilidad del modelo de negocio del banco fusionado. Una vez se pronuncie, o no se oponga a la OPA, la CNMV ya podría aprobar la operación y permitir a BBVA que abra el periodo de aceptación, que podría extenderse de 15 a 70 días. BBVA estimaba en mayo, cuando anunció la

### 'COCO' CON DEMANDA

**750 MILLONES.** BBVA cerró ayer la emisión de un bono contigentemente convertible ('CoCo') por un volumen de 750 millones de euros.

**3.500**DEMANDA. La demanda llegó a alcanzar los 3.500 millones de euros, según fuentes del mercado.

OPA, que todo el proceso hasta obtener todas las autorizaciones llevaría entre seis y ocho meses y que la CNMC tardía entre cinco y seis meses en pronunciarse. Sin embargo, ese periodo podría ser más amplio si el organismo presidido por Cani Fernández decide elevar el análisis de la competencia a una segunda fase, que permitiría las alegaciones de terceras partes interesadas. Este paso permitiría introducir condiciones más exigentes para que se lleve a cabo la fusión de ambas entidades, si la CNMC así lo considera, con el fin de proteger la competencia en los ámbitos de actuación del banco re-

# ACTUALIDAD ECONÓMICA

### **BOLSA** CAIXABANK Último cierre: 5,03 euros ▼ -5.02% 09:00 13:00 15:00 17:00 MAYORES SUBIDAS DEL IBEX % MAYORES BAJADAS DEL IBEX % **TIPOS OFICIALES** CaixaBank Telefónica +2,11 España Enagás +1,18 Bankinter Alemania 4,50 +1,01 Unicaja Banco Zona euro 4,50 B. Sabadel 5,25 Endesa Reino Unid +0,97 BBVA EE.UU. ROVI +0,90 Amadeu Grifols Japón B. Santande ArcelorMittal +0,40

| IBEX 35         |                      |                             |       |                |         |                                    |        |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------|----------------|---------|------------------------------------|--------|
| ТÍТИLО          | ÚLTIMA<br>Cotización | VARIACIÓN DIARIA<br>EUROS % |       | AYER MIN. MÁX. |         | VARIACIÓN AÑO %<br>ANTERIOR ACTUAL |        |
| Acciona         | 119,800              | -0,800                      | -0,66 | 118,900        | 120,800 | -20,09                             | -10,13 |
| Acciona Ener    | 21,960               | 0,080                       | 0,37  | 21,740         | 22,100  | -20,58                             | -21,79 |
| Acerinox        | 10,020               | -0,100                      | -0,99 | 9,865          | 10,120  | 26,28                              | -5,96  |
| ACS             | 41,000               | -0,660                      | -1,58 | 40,920         | 41,680  | 62,09                              | 2,09   |
| Aena            | 180,800              | -1,300                      | -0,71 | 178,500        | 181,500 | 50,73                              | 10,18  |
| Amadeus         | 66,180               | 0,420                       | 0,64  | 65,300         | 66,480  | 36,09                              | 2,00   |
| ArcelorMittal   | 23,810               | -0,530                      | -2,18 | 23,810         | 24,400  | 6,83                               | -7,23  |
| B. Sabadell     | 1,858                | -0,066                      | -3,43 | 1,823          | 1,926   | 32,59                              | 66,94  |
| B. Santander    | 4,741                | -0,111                      | -2,28 | 4,694          | 4,870   | 43,52                              | 25,43  |
| Bankinter       | 7,814                | -0,344                      | -4,22 | 7,814          | 8,176   | 1,72                               | 34,82  |
| BBVA            | 9,456                | -0,312                      | -3,19 | 9,290          | 9,764   | 62,22                              | 14,95  |
| CaixaBank       | 5,028                | -0,266                      | -5,02 | 5,006          | 5,294   | 17,92                              | 34,94  |
| Cellnex Telecom | 34,340               | -0,080                      | -0,23 | 34,030         | 34,580  | 15,50                              | -3,70  |
| Colonial        | 6,330                | 0,025                       | 0,40  | 6,230          | 6,330   | 14,03                              | -3,36  |
| Enagás          | 14,540               | 0,170                       | 1,18  | 14,320         | 14,570  | 8,95                               | -4,75  |
| Endesa          | 18,700               | 0,180                       | 0,97  | 18,510         | 18,810  | 16,05                              | 1,30   |
| Ferrovial Se    | 36,500               | 0,140                       | 0,39  | 36,140         | 36,700  | 14,12                              | 10,54  |
| Fluidra         | 22,420               | 0,020                       | 0,09  | 22,300         | 22,620  | 34,91                              | 18,94  |

| TÍTULO            | ÚLTIMA     | VARIACIÓN DIARIA |       | AYER   |        | VARIACIÓN AÑO % |        |
|-------------------|------------|------------------|-------|--------|--------|-----------------|--------|
|                   | COTIZACIÓN | EUROS            | %     | MIN.   | MÁX.   | ANTERIOR        | ACTUAL |
| Grifols           | 9,386      | -0,226           | -2,35 | 9,370  | 9,666  | 43,50           | -39,27 |
| IAG               | 2,056      | -0,001           | -0,05 | 2,031  | 2,074  | 28,08           | 15,44  |
| Iberdrola         | 12,310     | 0,060            | 0,49  | 12,180 | 12,435 | 15,38           | 3,71   |
| Inditex           | 43,930     | -0,070           | -0,16 | 43,500 | 44,530 | 67,59           | 11,41  |
| Indra             | 21,380     | -0,220           | -1,02 | 21,100 | 21,600 | 34,32           | 52,71  |
| Logista           | 26,340     | -0,100           | -0,38 | 26,280 | 26,620 | 15,61           | 7,60   |
| Mapfre            | 2,188      | -0,030           | -1,35 | 2,188  | 2,220  | 20,23           | 12,61  |
| Meliá Hotels Int. | 8,070      | 0,020            | 0,25  | 7,860  | 8,120  | 30,19           | 35,40  |
| Merlin Properties | 11,220     | 0,020            | 0,18  | 11,120 | 11,270 | 23,66           | 11,53  |
| Naturgy           | 24,700     | -0,100           | -0,40 | 24,620 | 24,860 | 17,57           | -8,52  |
| Redeia            | 16,940     | 0,170            | 1,01  | 16,810 | 16,990 | -0,68           | 13,62  |
| Repsol            | 14,570     | -0,255           | -1,72 | 14,440 | 14,765 | -2,69           | 8,33   |
| ROVI              | 89,550     | 0,800            | 0,90  | 87,850 | 90,400 | 72,15           | 48,75  |
| Sacyr             | 3,442      | -0,050           | -1,43 | 3,438  | 3,496  | 28,54           | 10,11  |
| Solaria           | 12,100     | -0,120           | -0,98 | 12,010 | 12,320 | 8,70            | -34,98 |
| Telefónica        | 4,455      | 0,092            | 2,11  | 4,362  | 4,458  | 12,86           | 26,06  |
| Unicaja Banco     | 1,282      | -0,049           | -3,68 | 1,260  | 1,329  | -5,39           | 44,04  |

# OHLA lanza la venta de activos para refinanciars

Vende su hospital en Canadá a KKR y prepara amortizar bonos antes de 2025

### CÉSAR URRUTIA MADRID

OHLA ha llegado a un acuerdo para vender su participación del 25% en el Centro Hospitalario de la Universidad de Montreal (CHUM) por 55 millones de euros al fondo de capital riesgo KKR. La operación es la primera de una serie de desinversiones en activos no estratégicos a las que la familia Amodio, que controla el grupo de construcción y servicios, se ha comprometido para estabilizar la situa-

### ASTURGESMETAL, S.L. ANUNCIO DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "Ley de Sociedades de Capital"), se le convoca a la celebración de Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar el próximo día 20 de julio de 2024, a las 9:30 horas, en primera atoria y a las 10:00, en segunda c os casos, en la calle del Rosal N 22-24 1º B de Oviedo, Bufete Díaz Castañeda, co

- el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con relación al siguiente orden del día: 1. Aumento del capital social de la compañía por compensación de créditos.
- 2. Modificación del Art. 5 de los Estatutos Socia-
- les, relativo al capital social.

  Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados

Dando cumplimiento a lo prevenido en los Artícu-los 287 y 301 del TRLSC, se hace contar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar

en el domicilio social el texto íntegro de la modifi cación propuesta y del informe sobre la misma de órgano de administración y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. La presente convocatoria se enviará por correc

certificado con acuse de recibo a los socios en e domicilio que conste en el Libro de Socios y, así mismo, se publicará en el BORME y en un periódico, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital

En Oviedo, a 28 de Mayo de 2024. Administrador único. Francisco Javier Álvarez Arrieta.

ción financiera de la compañía.

Fuentes próximas a la operación confirmaron a última hora de ayer el acuerdo, que está pendiente de ser aprobado por las autoridades canadienses y será ejecutado en el último trimestre del año. El importe de la operación se destinará a la amortización de bonos de la compañía, cuyo importe total asciende a 430 millones de euros con vencimientos en marzo de 2025, un 50%, y marzo de 2026 el importe restante.

A la venta acordada, OHLA debería sumar la desinversión en Ingesan, filial de cabecera de su división de Servicios, y la joya de la corona, el 50%

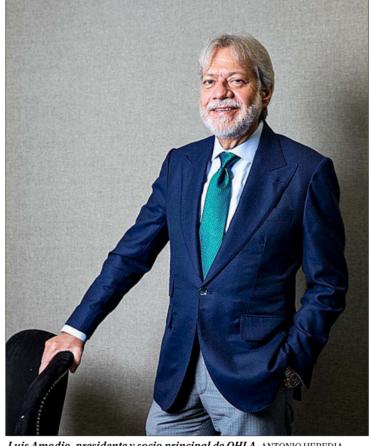

Luis Amodio, presidente y socio principal de OHLA. ANTONIO HEREDIA

de Centro Canalejas en Madrid, inmueble localizado en el centro de la capital que incluye entre otros activos la explotación hotelera del Four Seasons, el emblema del turismo de lujo en Madrid.

En el periodo 2020-2023 la compañía ha pasado de un apalancamiento (deuda financiera bruta/ebitda) de 11,1 a 3,8, pero no es suficiente y tanto los bonistas como los bancos acreedores o los accionistas exigen operaciones contrastadas para devolver credibilidad al que fue uno de los grandes grupos constructores españoles, de manos de la familia Villar Mir hasta que en 2018 las dudas sobre la salud financiera del grupo y su implicación en distintos escándalos hundieron el valor de la empresa.

La entrada de la familia mexicana Amodio rescató un grupo que este año tiene previsto cerrar el ejercicio con unas ventas de 3.800 millones de euros, un ebitda de 145 millones y una contratación de 4.100 millones, incluyendo a su división de servicios pero con cuentas por saldar en el mercado de capitales. Los gestores de la compañía cuentan con que estas desinversiones aporten fondos suficientes para para continuar con su desapalancamiento financiero.

# El dueño de Baleària llega al 5,4% en Prisa

Adolfo Utor y los empresarios socialistas de Global Alconaba suben posiciones

# JOSÉ M. RODRÍGUEZ SILVA

La ampliación de capital de Prisa está provocando los primeros movimientos de su accionariado. El dueño de la naviera Baleària, Adolfo Utor, afloró una participación del 5,4% del grupo empresarial dueño de El País y Cadena Ser, que se une a la conversión de casi medio millón de euros en acciones de Global Alconaba, el grupo de empresarios socialistas liderado por Andrés Varela Entrecanales.

El grupo español completó en abril una nueva emisión de bonos convertibles de 100 millones de euros para reducir la deuda que rendía mayores

intereses en un movimiento en que tenían preferencia sus accionistas, pero que se cerró con sobredemanda.

Fruto de la conversión de los derechos que se compran en esta emisión de bonos, Utor superó ayer el 5% del capital de Prisa que le obliga a declarar la integridad de su participación, valorada a precios de mercado en unos 22 millones de euros.

Por su parte, el grupo de empresas Global Alconaba recibió 1,3 millones de acciones que sumar al paquete del 7% que adquirieron hace dos años a

En el caso de Utor, el directivo de Balèaria contaba con alrededor de un 3% ya antes de la emisión. Según ha trasladado a la prensa local valenciana, el empresario ve su participación en la compañía a largo plazo y no tiene intenciones de reclamar un puesto en el Consejo de Administración

El empresario ha visto incrementarse su fortuna en los últimos años gracias al buen rumbo de Baleària tras la pandemia, donde perdió el 50% de sus pasajeros, momento que aprovechó para adquirir a la familia Matutes la parte de la empresa que no controlaba.

La compañía ganó 40 millones de euros en 2023 y siguió invirtiendo en la expansión de sus líneas de ferry, especialmente con rutas con el norte de África. En el pasado ejercicio, sus embarcaciones superaron los cinco millones de pasajeros.

Utor nació en Alhucemas (Marruecos) en 1961, pero pronto se mudó a Denia desde donde forjó su carrera. El directivo militó en el PSPV (Partido Socialista del País Valenciano). Varios altos cargos del partido en Valencia han pasado por la empresa, como la transición de la periodista Lydia del Canto de esta empresa a directora de gabinete de la ministra de Ciencia y líder del PSOE valenciano, Diana Morant.

# **DEPORTES**



Kylian Mbappé, ayer, en la comparecencia ante los medios que ofreció en Longeville-Metz, donde hoy Francia juega ante Luxemburgo. FRANCK FIFE / EFE

# «Luis Enrique me salvó»

# FÚTBOL. Mbappé critica al Paris Saint Germain en su primera rueda de prensa tras fichar por el Real Madrid

RAQUEL VILLAÉCIJA PARÍS CORRESPONSAL

Kylian Mbappé dice que se siente «liberado y aliviado» tras el anuncio de su fichaje por el Real Madrid, hecho público el pasado lunes. El francés, que se expresó ayer por primera vez tras oficializarse su nuevo club, se ha defendido de los que critican que ha hecho una temporada floja y ha dicho que Luis Enrique, su entrenador en el PSG, y Luis Campos, director deportivo, le salvarono durante ese periodo, cuando ya se sabía que iba a dejar el club. «Sin ellos no habría pisado el terreno de juego, por eso mi ambición este año era diferente», manifestó, directo.

El Real Madrid hizo oficial el fichaje de Mbappé, sobre el que se rumoreaba desde hace tiempo, y el jugador dice adiós a su etapa francesa tras siete años en el PSG. En este equipo no ha logrado ganar una Champions ni hacerse con el Balón de Oro, dos de sus ambiciones, que espera alcanzar en su nuevo destino.

«Es un placer inmenso, un sueño hecho realidad. Estoy muy orgulloso de poder llegar a este club donde siempre soñé estar. Llego con mucha humildad», dijo al comienzo de una rueda de prensa junto con el seleccionador nacional, Didier Deschamps, en la víspera del amistoso de preparación para la Eurocopa que Francia juega hoy ante Luxemburgo.

Mbappé habló sobre su etapa en el PSG, de esta última temporada, que ha sido complicada para él, pues

## «Hay cosas que me hicieron infeliz, pero era un líder. Y no se sigue a quien arrastra su tristeza»

ya se sabía que iba a marcharse. Decidió no renovar con el equipo parisino un año más. Intentaron retenerlo, incluso medió el presidente Emmanuel Macron, pero sin éxito. «No pue-

do decir que he sido infeliz en el PSG, aunque hay cosas que me hicieron infeliz, pero que no puedes mostrar porque yo era un líder y tú no sigues a alguien que arrastra su tristeza», aseguró. «Pensé que no jugaría. Desde el momento en que pisé el campo, creo que ha sido una temporada exitosa. Estoy más orgulloso de ella cuando sé todo lo que tuve que pasar para jugar. E incluso en términos de rendimiento, aunque está por debajo de mis estándares, creo que es la mejor de mi carrera», señaló.

La marcha de Mbappé ha sido casi un asunto de Estado. El francés renunció a renovar un año más con el PSG y a raíz de ahí se desataron todos los rumores, y sobre todo el malestar dentro del club parisino.

«Me lo dijeron a la cara, me hablaron violentamente, así que estaba convencido de que no iba a jugar. Me salvaron Luis Enrique y Luis Campos. Sin ellos no habría vuelto a poner un pie en el césped. Por eso mi ambición ese año era otra. Era inferior a mis estándares, pero jugar, repetir partidos y ganar trofeos era mi

mayor orgullo». Mbappé no está en la lista previa de convocados para los Juegos Olímpicos que se celebran en París del 26 de julio al 11 de agosto. Emmanuel Macron quería que así fuera, pero el pulso lo ha ganado Florentino Pérez, quien no quiere exponer a su nuevo jugador en dos competiciones casi seguidas. Síjugará la Eurocopa con la selección francesa. Sobre esto, comentó: «Siempre

# Algunos medios franceses critican su juego a lo largo de la pasada temporada

quise brillar con les *bleus*. He intentado hacerlo lo mejor posible, no tendré más ganas y no tendré menos a partir de ahora porque ya estaba al máximo. Siempre he tenido este orgullo, esta ambición de darlo todo y dejar una huella en el fútbol francés». Que todo el mundo supiera que Kylian Mbappé iba a dejar París, probablemente para irse al Real Madrid, no ha evitado que, cuando se ha hecho oficial, la noticia haya generado cierto resquemor, una notable decepción, en París.

Como analiza France Info, las idas y venidas, los rumores sobre su marcha, «la omnipresencia de sus noticias ha tendido a exasperar, mientras que su juego falto de explosividad ha alimentado las críticas en Francia». También se suma a las críticas uno de los grandes rotativos del país. «En su apogeo, Mbappé no está realmente en su mejor momento», puede leerse en Le Monde, que considera a que ha sido «menos aéreo, menos devastador que hace unos meses». L'Équipe dedica la primera página a un Mbappé niño, vestido con una sudadera del Real Madrid, y titula: «¡Hala Mbappé!». Al futbolista «se le abren nuevas perspectivas para soñar más alto», apunta el prestigioso diario deportivo.

# **DEPORTES**



Antoine Griezmann y Kylian Mbappé miran el móvil en un viaje con la selección francesa. EFE

# El efecto Mbappé dispara la Liga

**FÚTBOL.** La llegada del francés hará más ricos a todos, al aumentar la cotización del torneo, sus derechos y las taquillas

# LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN MADRID

El lunes a las 19,28 horas, el Madrid anunciaba el fichaje de Kylian Mbappé. El madridismo abrazaba su llegada haciendo crecer sus seguidores en más de dos millones en apenas tres horas. Esa es una pequeña muestra del impacto que esta estrella genera a su paso. El club blanco tiene a su duodécimo *galáctico* y LaLiga recupera un reclamo mundial para su competición. «A día de hoy no hay otro jugador en España que pueda hacerle frente», sentencia Jorge Troncoso, director del Máster en Marketing Deportivo de la UNIR.

Uno de los socios de LaLiga, el fondo CVC, reconoce que la captación de grandes jugadores es uno de los motores económicos para las competiciones. «Las estrellas generan interés en los torneos y ayudan a LaLiga a mantener el interés de los aficionados a través de su rendimiento en el campo y de su presencia en redes sociales», recoge el texto del documento del acuerdo con la competición, según *Cinco Días*.

Sin duda, Mbappé es uno de esos sujetos que generan interés en la competición en la que jueguen. «Es una industria de entretenimiento y se trata de una conquista de horas de consumo, porque a más audiencia más ingresos, y el efecto Mbappé es demoledor», explica Diego Ballesta, Ma-

naging Director Spain Partner en You First, una de las mayores agencias deportivas de España.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, valoraba antes de la oficialidad del fichaje: «Por supuesto, la llegada de Mbappé es una ventaja para nosotros y para seguir creciendo. Pero si los jugadores colaboran y ayudan, no son la única clave para el éxito de un campeonato, como suelen pensar los aficionados o los medios de comunicación. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, pasó a la Serie A y el Campeonato no explotó. El Paris Saint-Germain tenía a Messi, Neymar y Mbappé, y la Ligue 1 tampoco tuvo un gran éxito durante su etapa. Seguimos y seguiremos progresando».

Lo cierto es que la salida de Mbappé no ha facilitado que los derechos televisivos de la Ligue 1 puedan venderse con facilidad. De hecho, aunque no sea causa-efecto, la competición francesa sigue sin operador para la próxima temporada y hoy se producirá una reunión de urgencia para abordar esa situación. Aunque gran parte de la dificultad del acuerdo también puede deberse al incremento de un 40% que pretendía la competición para el periodo 2024/29. «Se habla de que la Ligue 1 no tiene comprador. Claro, ese es el efecto de sacar a una pieza fundamental y que genera esa atracción porque la

gente quiere ver a Mbappé y es que las personas se asocian a un club pero se personalizan con un jugador», razona Troncoso.

LaLiga ya afrontó un reto similar, como apuntaba Tebas, cuando se marcharon Cristiano Ronaldo y Messi, un dúo que lideró el fútbol durante una década. No obstante, la competición sí consiguió vender sus derechos entre 2021/22 y 2026/27 por 4.950 millones de euros a Movistar y Dazn. Un 1% más que en el anterior periodo, aunque en esta ocasión la franja de venta se alargó a un lustro para generar «mayor estabilidad a medio plazo».

Precisamente, Telefónica contaba con 3,59 millones de clientes en 2015, año en que se hicieron por primera vez con los derechos de la competición. Durante el periodo de coincidencia de ambos cracks, la operadora ganó casi 340.000 clientes. En 2019, seis meses después de la marcha de Ronaldo del Real Madrid, la plataforma se encontraba en máximos con más de cuatro millones de abonados. A finales de 2023, los clientes habían caído en casi 600.000 hasta los 3,4. «En los últimos años, con la marcha de Cristiano y Messi, La-Liga ha ido perdiendo generación de ingresos, interés, globalidad y referentes», apunta Ballesta. Ahora, con Mbappé, los recupera.

# Y a todo esto, hoy juega España

**FÚTBOL.** De la Fuente, renovado hasta 2026, quiere ver a Pedri contra Andorra

# Unai Simón Le Normand Cubarsí Navas Cucurella Zubimendi Pedri Lamine Fabián Nico Morata Vieria Berto Cervós Rebés Dacu Marc Vales lan Txus Max Llovera Christian Iker

Estadio: Nuevo Vivero. Árbitro: Gustavo Correia (POR). Hoy: 21.30 h. La 1.

### E. J. CASTELAO

«Nosotros aquí tranquilitos». Eso dicen muchos de quienes conviven estos días en Las Rozas con los jugadores de la selección española. Porque, mientras se van apagando los ruidos de la Champions y del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, poco a poco se va abriendo paso, asomando la cabeza como hacía el Mono Burgos en el famoso anuncio, la selección es-

pañola, que lleva concentrada desde el pasado sábado y que hoy (sí, hoy) disputa el primero de sus dos únicos amistosos antes de debutar el sábado 15 en la Eurocopa contra Croacia. El rival esta noche es Andorra, una selección tremendamente débil que servirá apenas para un entrenamiento algo más intenso.

El objetivo prioritario de Luis de la Fuente, que ayer renovó como seleccionador hasta el Mundial de EEUU de 2026, en Badajoz es ver cómo está Pedri. El centrocampista todavía no ha debutado con el

actual seleccionador, atrapado como ha estado en una espiral de lesiones desde el Mundial de Qatar. «En Pedri veo cada día el gran futbolista que es. Igual que en los delanteros se habla de rachas, se producen igual en el rendimiento de un futbolista, pero tiene tanto talento que un día va a aparecer. La llamada de Pedri es el sentir general, no se pone en duda el talento que atesora. Necesita encontrarse con Pedri y está en ese camino. Con Pedri no tengo ninguna duda, depende de que esté con confianza y seguridad para soltar todo el potencial que tiene».

Eso fue lo que dijo De la Fuente el día que ofreció la lista de convocados. Pedri es titular para él, pero necesitaba testarlo estos días. Las impresiones en estos primeros entrenamientos han sido buenas, y esta noche será el momento de verle en competición. «Estoy contento con Pedri y con todos. Los entrenamientos están siendo muy buenos», contaba ayer el propio seleccionador que, conviene recordarlo, debe descartar a tres futbolistas de los 29 que llamó, y a los que se incorporarán en breve los madridistas Nacho, Joselu y Carvajal que completan la citación.

Tampoco podrán jugar esta noche Rodrigo y Dani Olmo, que ni siquiera han viajado hasta Badajoz y se han quedado en la Ciudad del Fútbol haciendo un trabajo específico. Dos de los titulares indiscutibles en el debut de la Eurocopa. Al margen de Pedri, será el momento de ver también a Morata. El capitán ha llegado a la concentración un un gol en cuatro meses como mejor carta de presentación, y



 $\it Pedri, en el entrenamiento de ayer. R. J. / EFE$ 

en la residencia, todos se afanan en levantarle el ánimo porque, para el entrenador, él sigue siendo la primera opción como delantero centro. «Estoy bien, tranquilo, con muchas ganas», dice el madrileño, que también debe resolver su futuro en las próximas semanas. Un futuro cada vez más alejado del Atlético de Madrid.

# **DEPORTES**

# El refugio de Jonas

**CICLISMO.** Vingegaard sorprende con su rápida recuperación y ya prepara el Tour en la estación alpina de Tignes

### PABLO DE LA CALLE

Sonriente, junto a la nieve, con guantes, chubasquero y perneras, dispuesto a lanzarse por las rampas de la estación alpina de Tignes. Una imagen que el equipo Visma publica para el deleite de los seguidores del renacido bicampeón del Tour. Jonas Vingegaard acelera en su preparación para la ronda francesa ante el asombro de técnicos, compañeros y adversarios.

«Nunca he visto nada igual. Tiene una genética privilegiada», ha recalcado Tim Heemskerk, entrenador de confianza del danés. La evolución del ciclista tras la tremenda caída del 4 de abril en la Vuelta al País Vasco ha roto todos los pronósticos. El escalador, que permaneció 12 días en el hospital de Txagorritxu de Vitoria por un neumotórax y las fracturas de clavícula derecha y de varias de costillas, ya ha comenzado su preparación en altitud para alcanzar el pico de forma adecuado para afrontar el Tour.

La dirección del equipo Visma aún no se atreve a confirmar si el danés acudirá a la ronda francesa, pero vista su extraordinaria recuperación, todo apunta a que será seleccionado para la carrera que arranca el próximo día 29 en Florencia. Otra cosa es que llegue en plenitud de condiciones, una incertidumbre que también se adueñó el pasado año de Tadej Pogacar, tras fracturarse una mano izquierda por una caída en la Lieja-Bastoña-Lieja.

Vingegaard, tras abandonar el hospital de Vitoria se marchó a su domicilio en Dinamarca, donde retomó el contacto con la bicicleta. A mediados de mayo se trasladó la Mallorca y estuvo entrenándose, con buenas sensaciones, por la zona de Sóller. El 28 de mayo llegó a Tignes, un lugar que le encanta y conoce bien desde hace varios, donde permanece concentrado y espera la llegada de sus compañeros para preparar el Tour. El lunes se incorporaron Wout Van Aert, que ve-



Jonas Vingegaard, en la estación de Tignes. TEAM VISMA

nía de participar en la Vuelta a Noruega y que antes también estuvo convaleciente por una caída en Flandes, y Christophe Laporte, que se retiró del Giro de Italia por enfermedad. La próxima semana llegarán los que están participando en el Criterium Dauphiné, entre etros, Sepp Kuss, Mateo Jorgenson, Steven Kruijswijk y Dylan Van Baarle.

«Espero estar en la salida del Tour de Francia y haré todo lo que pueda para llegar en la mejor forma posible», ha dicho el danés, cuya hoja de ruta hasta la salida de la ronda francesa incluye entrenamientos por las montañas cercanas a Tignes (es-

## Fortalece los hombros, se entrena en altitud y sigue una dieta para llegar al peso ideal

tación que está a unos 2.00 metros de altitud), fortalecimiento de hombros con ejercicios de pesas y fisioterapia y alcanzar su peso ideal con una dieta controlada. Su intención es no disputar carreras antes del Tour de Francia. Idéntico plan tiene Tadej Pogacar, que tras arrasar en el Giro, se ha concentrado en Isola 2000, otra estación alpina, que se encuentra a unos 400 kilómetros de Tignes. Los dos portentos, tan iguales, tan distintos, siempre rentándose desde la distancia.



# **DEPORTES**



 $\textit{Carlos Alcaraz, ayer, durante su partido de cuartos de final de Roland Garros ante Stefanos \textit{Tsitsipas}. \textit{YOAN VALAT/EFE} \textit{Alcaraz, ayer, durante su partido de cuartos de final de Roland Garros ante Stefanos \textit{Tsitsipas}.} \textit{YOAN VALAT/EFE} \textit{Alcaraz, ayer, durante su partido de cuartos de final de Roland Garros ante Stefanos \textit{Tsitsipas}.} \textit{YOAN VALAT/EFE} \textit{Alcaraz, ayer, durante su partido de cuartos de final de Roland Garros ante Stefanos \textit{Tsitsipas}.} \textit{YOAN VALAT/EFE} \textit{Alcaraz, ayer, durante su partido de cuartos de final de Roland Garros ante Stefanos \textit{Tsitsipas}.} \textit{YOAN VALAT/EFE} \textit{Alcaraz, ayer, durante su partido de cuartos de final de Roland Garros ante Stefanos \textit{Tsitsipas}.} \textit{YOAN VALAT/EFE} \textit{Alcaraz, ayer, ayer,$ 

# **Otro vuelo**

TENIS. Carlos Alcaraz vuelve a tumbar a Tsitsipas, en un soberbio ejercicio de maestría y concentración en Roland Garros / Se medirá en semifinales con Sinner, nuevo número 1

### JAVIER SÁNCHEZ PARÍS

ENVIADO ESPECIAL

Una sonrisa debe aparecer en el rostro de Carlos Alcaraz cuando se sortea el cuadro de un torneo, sea el que sea, sobre la superficie que sea, haya techo o se vea el cielo, y en su camino puede leer el nombre de un rival concreto: Stefanos Tsitsipas. El resto de estrellas de la ATP le han derrotado en alguna ocasión, saben cómo responderle -o al menos cómo intentarlo-, pero el griego no tiene ni la más mínima idea. En seis ocasiones se han enfrentado, en seis ocasiones no ha habido discusión. No sólo es que Alcaraz haya ganado siempre; Tsitsipas sólo le ha robado tres sets de 21.

Ayer, en el último episodio de tan descompensada rivalidad, el español le venció en cuartos de final de Roland Garros por 6-3, 7-6(3) y 6-4 y se clasificó para las semifinales del viernes, donde le espera Jannik Sinner. El italiano, nuevo número 1 del ranking mundial, será el primer rival a la altura de Alcaraz, que vue-

la sobre la arcilla de París rumbo a un posible título, un muy posible título.

Porque desde el año pasado en Wimbledon no se veía un Alcaraz tan agresivo, tan dominador, tan concentrado. Partido a partido ha ido afinando su tenis de manera evidente. Si empezó con miedo a golpear con su derecha, ahora noquea en cuanto puede. Si empezó afinando su nuevo saque, ahora todos van den-

tro, con un 74% de primeros. Si empezó con algunos despistes, ahora está sumergido en el juego, ni un punto concede. Si empezó perdonando muchas opciones de *break* a su favor, ahora es letal. Y así todo.

«¡Stefanos, Stefanosı», gritaba una y otra vez el público francés y no era para alentar la victoria de Tsitsipas, era simplemente para que hubiera partido. El griego había saltado a la pista con la intención de recortar los intercambios, de ser muy ofensivo, de evitar que Alcaraz le dominara con su derecha sobre su revés, y su planteamiento no funcionaba. Su carácter, luchador como pocos, era la esperanza de los aficionados. Y en algún momento esos ánimos funcionaron. A mediados del segundo set Tsitsipas aprovechó sus primeras bolas de *break* contra Alcaraz para rom-

# DJOKOVIC Se retira por una lesión

Cojo, roto, destrozado.
Así sobrevivió Novak
Djokovic anteayer en
octavos de final de
Roland Garros ante
Francisco Cerúndolo y
lo extraño fue lo que
pasó después: se
rehizo, voló y venció en
cinco sets para

clasificarse para cuartos. Al acabar, el serbio explicó que un ibuprofeno le había salvado, pero ayer la lesión ya era intratable. En cuanto visitó a un médico, estaba decidido: no más tenis durante unas semanas. Ahora la duda es si llegará a Wimbledon y, sobre todo, si disputará los Juegos, el único título que le falta.

«Por culpa de un desgarro de menisco en su rodilla derecha, Djokovic debe abandonar el torneo», informó la organización, que se quedará sin uno de los partidos de cuartos de final. El serbio iba a enfrentarse a Casper Ruud, finalista en los dos últimos años. Peores serán las consecuencias para el

mismo Djokovic. Al retirarse cedió su trono como vigente campeón de Roland Garros y, a la vez, el número uno del ranking ATP. Haga lo que haga en lo que queda de torneo, el próximo lunes Jannik Sinner se convertirá en el vigésimo noveno líder de la historia, el primer italiano, y empezará un reinado que apunta a largo.

perle el servicio, devolver la igualdad al marcador, forzar el *tie-break* y soñar con un partido largo. Pero Alcaraz también controló esa muerte súbita. Entre quejas a la jueza de silla porque el español gritaba demasiado, Tsitsipas se hundía.

En la previa el griego recordaba aquella tarde en la que Rafael Nadal le descubrió el miedo. Fue en la Laver Cup de 2019 y Alcaraz sólo tenía 16 años, y todavía no había jugado un partido en ATP, y tenía un cuer-

Ha ganado al griego los seis partidos que han disputado y 18 de los 21 sets

Tsitsipas fue más agresivo y no le funcionó, luego peleó hasta forzar un 'tie-break'

po todavía por hacer. Pero Nadal le avisó: «Será muy bueno». Y Tsitsipas supo en aquel mismo instante que tenía un problema. «Pensé que Nadal seguramente tenía razón y que ese chaval sería uno de mis grandes rivales en el futuro. Mi predicción resultó ser correcta», comentaba entre la broma y el disgusto. Entre sus armas para derrotar a Alcaraz por primera vez en su vida estaban los precedentes. El griego pensaba que, con un balance tan desequilibrado entre ambos, asumidos los papeles de dominador y dominado, el español podía saltar a la Philippe Chatrier con un exceso de confianza.

Su plan era lógico: arrebatarle el primer set con un juego muy directo y luego luchar, agarrar la victoria con las uñas y los dientes. Pero ocurrió todo lo contrario. En sus cuatro partidos anteriores en París, Alcaraz había empezado dormido y había entregado su primer saque al rival. De inicio, *break*. Pero esta vez pasó lo contrario. El número tres del mundo no sólo le arrebató a Tsitsipas su juego, también se llevó el suyo propio y, además, lo hizo en blanco.

Su progresión en Roland Garros le permitirá ahora llegar a semifinales muy fresco, más teniendo en cuenta que contará con dos días de descanso hasta medirse con Sinner. El peor encuentro, ante el holandés Jesper de Jong, la única vez que cedió un set, se fue más allá de las tres horas: el resto han durado poco. Si ante un rival tan peleón como Tsitsipas venció en sólo dos horas y 15 minutos de juego, el cómputo total sólo puede ser muy favorable. En total suma 12 horas. Con esa ligera mochila, después de tumbar otra vez a su rival preferido, está preparado para enfrentarse al nuevo número 1, Jannik Sinner, el adversario más complicado posible.

# PAPEL EN PORTADA

Por **Luis Alemany** (Madrid). Fotografía de **Heiko Laschitzk** 

uede que, con el tiempo, el mundo vea en Bruce LaBruce a una mezcla de Caravaggio, Michel Foucault y Pasolini, todo en uno, a un personaje único, empeñado en aterrorizar intelectualmente al mundo. Sin embargo, LaBruce se retrata a sí mismo en los artículos de *Contra la cultura*, su nuevo libro en español (Cántico), como un pornógrafo sin presupuesto y desesperado; como un artista aturdido por las resacas; y como un crítico de cine empeñado en encontrar la belleza en películas obviamente imperfectas: *La música del corazón* de Wes Craven, *Eduardo II* de Dereck Jarman, *El Grinch* de Ron Howard...

Contra la cultura es un conjunto de textos tan escandalosos que solo pueden venir de otra época, del lejano cambio de siglo. Por ejemplo: se dice de las actrices Sissy Spacek y Karen Black que sus «rostros poco ortodoxos nos hacían pensar automática y exclusivamente en sexo oral». Se escribe sobre peleas en bares, sobre drogas y sobre erecciones que duraron horas gracias a las drogas. La voz narradora es ácida y risible, un poco desafiante pero nítida. Sin embargo, sus textos se leen como una evocación melancólica, como una invitación al café de la juventud perdida de Guy Debord.

«Cuando era niño escribía diarios; lo hice entre los 16 y los 28 años y guardo los cuadernos aunque me dan mucho miedo como para leerlos», explica Labruce (Southampton, Canadá, 1964). «Digamos que escribir en prensa fue como una manera de continuar con esos diarios. Conservé el mismo enfoque, muy personal, muy sin filtros. Durante mucho tiempo, la frontera entre lo que escribía para mí y lo que escribía para ser publicado se volvió muy confusa. La nostalgia me viene al pensar en esa manera de escribir tan romántica, un poco enfermiza, porque ahora todo el mundo es muy autoconsciente de todo lo que dice, todo el mundo se esfuerza por decir lo correcto, por no poner nada que nadie vaya a utilizar en tu contra. Escribía sobre asuntos bastante locos, sobre muchas extravagancias, sobre encuentros sexuales extremos... Pero, para mí, siempre había una parte de romanticismo».

El periodismo apareció en su vida cuando se estaba desenganchando del mundo académico, que le había desilusionado. «Decidí que iba a ser un artista, quizá un cineasta», explica. «Esa era mi prioridad y escribir era un medio. Aún escribo críticas de cine y, a veces, algunos textos más frívolos. En cambio, del pensamiento teórico me aparté para siempre. Lo sentía muy desconectado de la vida»

Contra la cultura es valiosa para explicar el sonido de su época por contraste con el tono de 2024. Ser un artista gay, hacia el año 2000 no consistía en irse a vivir al campo, en convivir en fraternidad con una comunidad de poetas y en hacerse una casa con las manos.... Ser gay consistía en ser estridente, en vivir al borde del caos y en expresarse a través de la ironía. «La ironía era el ruido blanco de los 90», recuerda LaBruce. «El ruido blanco ideológico, así lo llamaba. Lo anegaba todo hasta el punto de que aprendimos a ser precavidos porque todo podía ser ridiculizada. Llegó a ser una forma de malestar social y lo digo yo, que sé que mi tono

# "Tenemos una extrema izquierda que tiende al estalinismo en su control de la cultura y el deseo de las personas"

vital siempre fue la ironía. Soy un gay de la vieja escuela de antes de la liberación gay. La ironía era nuestra arma y nuestra armadura, desarrollamos un ingenio agudo, un idioma cáustico con el que respondíamos a la violencia homófoba. Ahora, hay otra generación que ha vivido la homosexualidad después de la liberación. El miedo al sida, por ejemplo, no es significativo en su vida. En los 80, el miedo al sida era terrible. El humor

negro también era una manera de enfrentarnos a ese miedo,a la tragedia».

«Sé que hay demasiada ironía en el mundo pero a veces la echo de menos», continúa. «Hoy, el afán es presentarse desde una actitud de bondad y de pureza moral... Nosotros estábamos más dispuestos a buscar en nuestros lados oscuros. Eso se expresaba en el sexo, claro, que siempre ha sido el motor de la cultura gay. La gente experimentaba con situaciones extremas, a veces al borde de lo delictivo. Nos encontrábamos en parques, en baños públicos y en lugares sórdidos porque era una manera de rebeldía. Había ritos muy ingeniosos para poder hacer lo que estaba prohibido. Y, a la vez, era una manera de mirar a los ojos de lo que de verdad somos y, a partir de ahí, intentar construir una ética, en vez de pregonar un moralismo ingenuo. Las nuevas generaciones gays parecen menos interesadas por el sexo, no es esa sed insaciable que ponía todo en marcha... Bueno, creo que nuestra actitud era más oscura pero también más natural»

P. Ahora, hay una idea que sale siempre cuando tienes hijos: hay que impedir que los niños accedan a la pornografía porque el crío que ve pornografía con 12 años odiará el sexo con 23. R. Esa idea siempre ha estado por ahí rondando. Se supone que la pornografía arruina la sexualidad de las personas porque las expone a imágenes irreales que destruyen su autoestima. Pero la pornografía ha cambiado mucho, ya no es sólo la industria del porno. Hay porno alternativo, hay porno que explora en la sexualidad de las personas de una manera perfectamente sana y hay porno que es, sobre todo, una

hay porno que es, sobre todo, una expresión artística. No tengo dudas de que un pornógrafo es un artista, aunque sea un mal artista. Y creo que el hecho de que tanta gente exprese su sexualidad es algo indiscutiblemente liberador. Hasta la industria del porno, con sus clichés, explora en el inconsciente colectivo, en las fronteras de lo

inaceptable, transgrede las normas de clase, raza y género... La pornografía nos enseña a perder la vergüenza

respecto a nuestras fantasías. Antes hablábamos de los gays de la *generación Z*. Parece que su sexualidad tiene que ser perfectamente coherente con su visión política. Me parece una actitud aburrida. En el sexo hay que enfrentarse al deseo de dominar y de ser dominado, de

ser a veces un poco fascista. La pornografía nos permite afrontar esas partes oscuras.

Bruce LaBruce fue noticia en España hace 12 años porque una fotografía suya expuesta en Madrid, una *pieta* en la que Alaska hizo de María y Mario Vaquerizo fue Jesús, provocó manifestaciones en su contra. Sin embargo, en este libro se narra la sorpresa al descubrir, en torno al año 2000, la censura de aquellos que eran sus aliados: feministas, gente de izquierdas...

«Hubo un momento en el que la izquierda empezó a regular el lenguaje y la sexualidad de una manera casi estalinista. Hoy tenemos una nueva ultraderecha que gana poder y que se pone al borde del fascismo por todo el mundo: y



Una de las fotografías del canadiense Bruce LaBruce incluidas en 'Contra la cultura'. demasiado fácil. Pero tenemos un sistema sanitario universal y leyes contra las armas y ese tipo de cosas que hacen la vida mejor. No es fácil estár incómodo con todo eso».

LaBruce habla desde su casa de Toronto. A su espalda, una pared aparece adornada con el cartel de *Boom*, una película de Joseph Losey con Liz Taylor y Richard Burton, olvidada por todos y anotada en los registros como un fracaso comercial y de crítica... En realidad, nunguno de los filmes sobre los que escribe LaBruce en *Contra la cultura* va a entrar en ninguna lista del tipo «50 grandes obras maestras del cine».

«Algo he escrito sobre obras maestras en otros sitios», contesta. «Eva al desnudo y El crepúsculo de los dioses son películas que me encantan. Pero en este libro están los artículos de una columna que se llamaba La Academia de lo Infravalorado y eso lo explica todo. Aquí está un tipo de cine hecho contra las convenciones narrativas. Mi periodo favorito en la historia del cine va de los años 60 hasta 1980. El Nuevo Hollywood, las nuevas olas, en Europa, Fassbinder, Pasolini... Teorema, de Pasolini. Hay gente que ve en ella una de las mejores películas de la historia y gente que sólo ve pornografía y depravación». P. Hace poco vi Belle de Jour y pensé que menos mal que es una película de 1972, porque si fuese actual no sabríamos qué pensar. R. Buñuel es la otra gran figura a la que considero junto a Pasolini. Pero Pasolini tiene algo contradictorio que me fascina un poco más: esa capacidad de ser ateo, marxista y católico... Hacía suyas sus contradicciones, igual que William Blake.

Hay un asunto más por el que merece la pena preguntar: LaBruce escribe mucho en su libro sobre árabes y judíos. En algunos artículos se refiere a su novio musulmán y celebra la secreta tensión homoerótica que, en su opinión, atraviesa la cultura islámica. En otros, se zafa de las críticas que recibe de algunos comisarios israelís por usar imaginería nazi en sus películas. Así que si ahora quiere decir algo respecto a la guerra de Gaza, adelante.

La contradicción es muy impor-

película si sus ambigüedades

tante. Puedo reconocer una buena

morales me hacen sentir incómodo.

«Estuve en Israel hace 10 años, más o menos, presenté algunas películas en la Filmoteca de Jerusalén donde me acogió su directora, una mujer maravillosa, una israelí de 80 años que luchaba cada día por mostrar el cine palestino junto al de su país. Siento toda la simpatía por gente así, pero siempre he dicho que la ocupación de los territorios palestinos es una forma de genocidio y todos tenemos acceso a evidencias que lo demuestran. El futuro será la convivencia de dos estados, pero es imposible si el genocidio no termina antes».

que tiende al estalinismo en su deseo de controlar la cultura, el lenguaje y el deseo de las personas. En la película de la que escribo en este libro, Raspberry Reich, fui igual de criticado desde los dos lados. Aquella era una película que parodiaba el radical chic de izquierdas, el extremismo vacío de significado, el discurso revolucionario como pose, como moda. Además, siempre he tenido problemas con la estrategia de la izquierda de la asimilación que, en el caso de la cultura gay, consistió en desvincularla de todo lo que tenía de radical, de hacerla aceptable para el mainstream, para la iglesia, para el ejército, para el matrimonio... Y, entonces, de empezar a amoldarla a una

tenemos una extrema izquierda

¿Le gusta vivir en un paraíso socialdemócrata como Canadá? «Sí. Bueno, Canadá es, a veces, un poco *estado-niñera*, a veces, es todo

visión más conservadora».

# **CULTURA** PAPEL

# ALONDRA DE LA PARRA "DESDE EL PRIMER DÍA EN QUE ME SUBÍ A UN PODIO HE SUFRIDO PRESIONES. AL FINAL TE ACOSTUMBRAS"

Música. La directora mexicana presenta su primera temporada como titular de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, con la que pretende explorar nuevos repertorios y estrechar lazos con Latinoamérica

Por Benjamín G. Rosado (Madrid). Foto Javi Martínez

ace un año, el nombre de Alondra de la Parra (Nueva York, 1980) sonó en las quinielas de la Orquesta y Coro Nacionales de España para sustituir al maestro David Afkham. Desde entonces, la directora de orquesta mexicana ha combatido con silencio y buen humor los muchos ataques (algunos furibundos) que recibió a cuenta de aquella candidatura bajo el rumor de las filtraciones y el malestar de algunos músicos de la formación por la falta de transparencia del proceso de selección. No menos sorprendente, y también polémica, resultó su posterior designación, el pasado mes de enero, como titular de la vecina Orquesta de la Comunidad de Madrid (ORCAM), a la que no había dirigido nunca pero cuya inmediata sintonía con los músicos (a puerta cerrada) ha justificado la apuesta de la institución por una de las batutas más pujantes y solicitadas del momento. «No ha sido fácil, pero el esfuerzo para la consecución de este sueño ha merecido la pena», contaba la directora a EL MUNDO tras la presentación, ayer, de la programación de su primera temporada al frente de la ORCAM, con la que se ha propuesto «crear experiencias musicales que trasciendan lo ordinario, explorar nuevos reper torios y cultivar un espíritu de comunidad». La inaugurará ella misma el 24 de septiembre con un programa de música española antes de su debut en el foso del teatro de la calle Jovellanos con La del manojo de rosas de Sorozábal. «Me hace mucha ilusión, pues será mi primera zarzuela». P. ¿Qué les diría a quienes piensan que la ORCAM era su plan B? R. No les diría nada. Yo estoy aquí para celebrar la excelencia del

proyecto cultural de una institución de referencia con casi 40 años de historia. Me siento muy orgullosa de que hayan confiado en mí para liderar esta nueva etapa.

P. ¿Con qué ánimo llega a Madrid?

R. Llevo los últimos 20 años de mi vida brincando de un lugar a otro, de avión en avión, tratando de encontrar espacios de calma y de silencio para desarrollar mi carrera musical. Ha sido una batalla constante contra el entorno. La titularidad de la ORCAM me permitirá volcar todas mis energías en un

proyecto, pero al mismo tiempo recuperar mi espacio. P. ¿Qué objetivos, más concretos, se ha marcado? R. Lo primero es conocernos. Escucharnos y poner en común ideas y propuestas. Este curso iniciaremos dos ciclos, uno dedicado a Brahms y otro Mahler, que estoy segura darán sus frutos. Quiero programar más música latinoamericana, promover el repertorio español, encargar obras, salir de gira, viajar con los músicos a mí país... Tengo un carácter inquieto que encaja muy bien con el perfil multifacético de estos músicos, que tocan en el Auditorio Nacional y en el Teatro de la Zarzuela. P. ¿Está preparada para su debut en el género patrio? R. Siempre he sentido atracción por la música escénica, pues vengo de una familia de contadores de historias. Tengo un padre escritor, una tía y un hermano actores, y mi abuela [Yolanda Vargas] fue una autora

muy conocida de historietas que bien podrían haber sido zarzuelas. Además, hace muchos años colaboré con Plácido Domingo en un concierto de zarzuelas. P. Hasta qué punto la Orquesta

P. ¿Hasta qué punto la Orquesta Imposible y la Filarmónica de las

Américas que fundó han desterrado ciertos prejuicios (mujer, latina, joven...) y corregido injusticias?

R. La música es una herramienta poderosa, pues no pregunta ni pide permiso. Simplemente está, te sacude y te remueve por dentro. Para mí es la llave del alma y un motor de grandes cambios sociales.

P. ¿En qué repertorio se siente más segura y cuál le gustaría trabajar más?

R. Es evidente que tengo más experiencia en el terreno sinfónico que en el operístico, que espero poder desarrollar aquí, pero para serle completamente sincera ya no me obsesiono con abarcar el repertorio más amplio posible. Prefiero volver sobre obras que he dirigido diez veces y ser capaz de profundizar un poco más, de encontrar un sonido diferente.

P. ¿Tiene algún título apalabrado con el Teatro Real? R. La verdad es que no, pero sería un honor que contaran conmigo. Me encantaría.

P. En septiembre se mudó con sus dos hijos a Madrid. ¿Qué es lo que más le gusta de esta ciudad? R. Que es un punto de encuentro para todo tipo de culturas y sensibilidades, una comunidad amable, abierta y divertida con una gran vitalidad y una oferta artística en permanente ebullición. Tan rápido me he adaptado que ¡ya he comprado camisetas del Real Madrid para mis hijos! P. Y, sin embargo, se ha propuesto combatir «la prisa y el ruido que a veces nos imponen las ciudades». ¿Es compatible?

R. Pienso que sí. Hemos llegado a un punto de hartazgo en el que debemos reaprender a utilizar las nuevas tecnologías a nuestro favor. Si no se gestiona bien, la inteligen-

# "La música es una herramienta muy poderosa, pues no pide permiso para sacudirte y removerte por dentro"

cia artificial puede ir contra natura, pues elimina todo lo humano que hay en las artes.

P. ¿Cómo valora el resultado de las elecciones en México?

R. Es una excelente noticia que una mujer haya ganado las elecciones de mi país. Ahora toca arrimar el hombro para que se puedan cambiar las cosas. Erradicar, de una vez por todas, la inseguridad, la corrupción y la violencia. P. En su día se habló de una campaña de desprestigio contra usted. ¿Cree que se la ha juzgado con más dureza por ser mujer? R. Buena pregunta. Digamos que desde el primer día en que me subí a un podio he tenido que soportar todo tipo de prejuicios y presiones. Al final te acostumbras



# PAPEL SALUD

# ASÍ ESPERA MANUEL TORREIGLESIAS UN RIÑÓN: "LA DIÁLISIS ES UN COÑAZO"

Trasplantes. Desde el Hospital 12 de Octubre, el mítico presentador de 'Saber Vivir' resta importancia a la edad. "Hoy la sociedad es más longeva", asegura el coordinador de trasplantes Mario Chico

Por Pilar Pérez Fotografía Sergio Enríquez Nistal

iene 83 años y desde hace tres años espera un sustituto para unos riñones que fallan. La edad no es para él una barrera. «Mi nefrólogo me preguntó que para qué quería ponerme a esperar un trasplante para lo que iba a vivir, ¿nueve años más?», cuenta Manuel Torreiglesias, decidido a esperar un órgano que supla las más de tres horas y media que dedica tres días a la semana a la diálisis. El mítico periodista del espacio televisivo Saber Vivir no cree que haya una barrera en cuanto a la idoneidad o no ante un trasplante.

«Debemos de empezar a hablar de donantes de edad avanzada, no solo para los candidatos de esa franja de edad, sino para todos», explica Mario Chico Fernández, coordinador de Trasplantes en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. «En la sociedad actual, cada vez más longeva, debemos buscar fórmulas que den salud y calidad a todos los pacientes», subraya. Hoy es el día nacional del Donante de órganos y Tejidos y resulta clave «hacer consciente a todos de la necesidad de que haya más donantes», apunta María Orejana, enfermera coordinadora de Trasplantes del centro madrileño.

Sergio Cobos de 43 años da gracias a quien decidiera hace casi 14 años que los órganos de su familiar tuvieran una nueva vida. «Tuve suerte», dice. A pesar de un primer intento en el que el riñón candidato se frustró, «se dio otra segunda oportunidad». Por eso «hoy vivo para los demás, porque es una forma de agradecer que estoy». Sergio mantiene un gran

que tampoco es para tanto la intervención y Torreiglesias contesta: «Si hay esta posibilidad, ¿por qué no?». Y espeta: «La diálisis es un coñazo».

Chico apunta que «es cierto», pero recuerda que «la diálisis, al menos, es una opción que tienen los pacientes que esperan un riñón, porque el resto (pulmón, hígado o corazón) tienen el tiempo limitado. Su espera

tiene un final distinto». En sus ojos bien se refleja la dureza de que hay otros que corren peor suerte. A esa situación se enfrenta la enfermera. Ella conoce bien la situación porque antes de acabar en la coordinación de trasplantes a tiempo completo trabajaba en la UCI. «Aquí veíamos [es cuidadosa al contarlo] a personas que en su estado podían ser candidatos para convertirse en donantes», apunta Orejana.

Si bien ambos profesionales sanitarios acuerdan que hay una mayor sensibilización sobre la donación de órganos, «hay mucho que no se cuenta y que se da en ese momento en el que hablamos con la familia. Y no es un momento cualquiera, sino uno durísimo», argumenta Chico. Él y Orejana forma parte de esa red invisible que «se teje para conseguir que un órgano llegue a su receptor».

«Aquí no hay ninguna lotería, sino un gran trabajo de ajuste de idoneidades de los que donan con los reciben», subraya Chico. «Falta educación en salud», apunta Manuel, que no ha perdido la facultad comunicativa y que achaca esto a la «falta de recursos y la la que dejó», lamenta Torreiglesias. Para muchos, junto a Bartolomé Beltrán y Ramón Sánchez-Ocaña forma parte de los impulsores en la información sanitaria. «Antes había más espacios que te enseñaban a comer, pero bien. A tener

"Mi nefrólogo me preguntó que para qué quería esperar un trasplante para lo que iba a vivir... ¿Nueve años más?", afirma

"Falta educación en salud. Las políticas sanitarias solo se centran en lo asistencial y no en prevención", insiste Manuel

> una alimentación saludable, que es uno de los pilares, a la realidad del impacto del ejercicio y también del sueño», reclama Manuel.

En su discurso no solo carga contra los medios, también hay hueco para las políticas de las consejerías de salud y el ministerio. «Solo se centran en la parte asistencial, no hacen hincapié en la preventiva. Y esta es una parte

importante si quieres evitar la enfermedad responsable de la primera».

Torreiglesias también subraya que «si me trasplantan se ahorran costes». Chico asiente. «Lo cierto es que sí, son menos costes en el tratamiento, también se dota de una mayor calidad de vida al paciente. Y si se realiza en un adulto [señalando a Sergio] se trata de devolver una persona al mercado laboral y es de nuevo productiva».

España busca un nuevo récord en trasplantes y superar en 2024 los 2.346 donantes fallecidos y los 435 donantes vivos de 2023, que suponen un aumento del 7% y del 24% con

respecto al año anterior. Chico y Orejana ponen el énfasis en esa labor que se lleva a cabo en el sistema sanitario para que los números positivos que colocan a nuestro país como modelo en trasplantes sea más que eso. «Al final es un trabajo del sistema sanitario público, complejo [lo dice mientras reconoce que vive junto a un busca desde hace unos años], pero que con esfuerzo y coordinación es capaz de sacar adelante».



vínculo con asociaciones de pacientes, ha conseguido que el Vaticano nombre patrona del trasplantado a la Virgen de la Paloma y «he cuidado mucho del órgano y me ha servido para ser deportista profesional».

Mientras Manuel piensa en poder optar a un trasplante, sus compañeros de viaje en la ambulancia que le lleva desde su casa a la Fundación Jiménez Díaz «no quieren hablar del tema, ellos prefieren la diálisis». Cobos le dice apuesta de espacios divulgativos en salud en los medios». Bien sabe de lo que habla quien durante más de una década dirigió y presentó *Saber vivir,* un espacio televisivo que «sirvió para que una generación de abuelas educara a sus nietos. No sólo explicábamos las cosas, sino que las hacíamos prácticas», recuerda.

En aquellos momentos, «mientras estaba en lo más alto de mi carrera me tuvieron que poner un *stent* por un problema cardiovascular». No da más detalles, porque su vida privada la mantiene bien hermética, pero ha sido el problema más grave que ha tenido de salud hasta que empezaron a fallar sus riñones. Eso ocurrió hace tres años cuando el SARS-CoV-2, el Covid, pasó por su organismo. «Fue la *pequeña* secue-

Manuel Torreiglesias junto al paciente ya trasplantado Sergio Cobos.

# **MEDIO AMBIENTE** PAPEL



SEO/BIRDLIFE

# LA GARZA QUE 'MUGE' YA NO QUIERE VENIR A ESPAÑA: "SI LAS LAGUNAS ESTÁN SECAS, SE VAN"

Ave de 2024. El avetoro está sufriendo las consecuencias de la degradación de los humedales, la sequía y el cambio climático

Por Miriam Leva González (Toledo)

omo cada primavera, el avetoro viene volando desde el sur del Sáhara para reproducirse en España. Los humedales de la Península Ibérica son el destino predilecto para esta esquiva y rechoncha garza. Allí encuentra su escondite perfecto entre los carrizales, donde los machos en vez de piar *mugen* para atraer a las hembras.

La mayor concentración de su población en la Península Ibérica se encuentra primero en Doñana, y después en la Laguna de El Taray, dentro de la conocida como la Mancha Húmeda de Castilla LaMancha. Son los dos destinos peninsulares preferidos del avetoro para migrar en época de reproducción. Dos humedales que tienen una gran diversidad y que son hábitat también de muchos otros parientes alados. En una mañana primaveral, se pueden observar en El Taray hasta 28 especies diferentes de aves. Pero se necesita algo más que suerte para ver al escurridizo avetoro.

Los carrizales camuflan a esta garza e impiden el acceso u observación de los nidos. Es su particular canto, similar a un mugido –de ahí su nombre–, el que normalmente delata su presencia. «El sonido del avetoro es muy especial, suena como si soplaras dentro de una botella de vino vacía», señala Blas Molina, ornitólogo y técnico del Área de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife.

El problema que ahora preocupa a los expertos es que en unos años llegue a ser imposible poder escuchar este particular canto. La población de avetoros en la Península Ibérica está en descenso. «Si cuando llegan se encuentran las lagunas secas, se marcharán para reproducirse a otro lugar», asegura Molina. Se cree que esta garza está eligiendo otros destinos europeos para nidificar, pero su comportamiento y movimientos siguen envueltos de cierto misterio.

La degradación de los humedales, agravada por el cambio climático y la sequía, no solo está acabando con los tradicionales destinos primaverales en la Península del ave que *muge*. «También está dificultado la propia actividad reproductora, lo que conlleva que se geste menos población nueva que pueda sustituir a la inicial», continúa el experto.

Por su crítica situación y el desconocimiento que lo envuelve, el avetoro ha sido elegido Ave del Año 2024 por SEO/BirdLife. Cada año, la organización conservacionista somete a votación distintas aves que estén bajo la amenaza de extinción con el objetivo de visibilizar su situación.

El Taray y Doñana son dos destinos por cuyo futuro temen los expertos, ya que «los carrizales inundados cada vez son más escasos», como señala Molina. Las variaciones de la presencia y cantidad de las aves les aportan mucha información sobre el cambio climático, el aumento de la temperatura o la mala gestión de las aguas. En este caso, la reducción general de garzas en la Península refleja la sequía, la

degradación de los humedales y la sobreexplotación de las aguas subterráneas. En el último censo de 2020/21 realizado por SEO/BirdLife solo se registraron 18 territorios de avetoros. La dificultad de ver esta especie no permite hablar de números. Por ello, los científicos prefieren referirse a «territorios» donde crían, que podrían equivaler a parejas, es decir, un macho y una hembra.

«Las marismas de Doñana, núcleo principal de reproducción del avetoro, están en un estado muy precario. Veremos en los próximos años qué ocurre con esta especie», apunta el ornitólogo de SEO/BirdLife, quien teme que la sobreexplotación de los acuíferos provoque que la Laguna de El Taray siga el mismo camino que Doñana y afecte a la ya escasa llegada de estas aves. «Necesitamos una agricultura que sea respetuosa con el medio ambiente. No intensiva y exigente con el agua como se está fomentando en Castilla La-Mancha», continúa. De

momento, en la Laguna de El Taray, «este año solo se ha confirmado la presencia de dos machos», confirma Luis Frechilla, uno de los directores del Proyecto Hides –escondites- de El Taray.

### **FUTURO**

Para poder proteger a la especie, es fundamental mejorar el conocimiento que se tiene sobre ella. Pero el avetoro no es sociable. Además, gracias a su plumaje, es casi imposible de ver entre los carrizales. Por ello, los ornitólogos están apostando por nuevos métodos de

censo y rastreo. Colocar «mochilitas» con GPS que los acompañen en sus viajes, o grabadoras escondidas entre los carrizales que, con la ayuda de la inteligencia artificial, permitan enumerar con exactitud el número de avetoros que han llegado a un territorio. «Identificar cuántos hay, aunque no podamos verlos», señala Molina.

Estos nuevos métodos serán fundamentales para conocer la situación real del Ave del Año 2024. «El avetoro es la más enigmática de todo El Taray, porque normalmente no la ves. Sin embargo, cuando cantan, su *mugido* es el sonido dominante de toda la laguna», asegura Frechilla.

Este lugar, cada vez más frecuentado por el público extranjero, se ha convertido en un lugar perfecto para aquellos fotógrafos que busquen un *hide* donde poder fotografiar de cerca las aves. El bigotudo, el águila imperial o la carraca son algunas de las especies más cotizadas para fotografiar, pero pocos han logrado retratar al avetoro.

«Vengo a fotografiar pájaros para quitarme el estrés de trabajar en urgencias. He visto al avetoro, pero nunca he podido fotografiarlo. El mimetismo con los carrizales es tan grande que lo he tenido a ocho metros y no me he dado cuenta

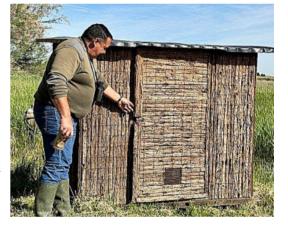

### "Las marismas de Doñana están en un estado muy precario para reproducirse"

hasta que se ha movido», cuenta Ignacio Moreno, médico de urgencias en el gobierno de Navarra y fotógrafo aficionado, mientras espera no sólo poder conseguir una buena toma de la garza que *muge*, sino que los hábitats españoles le permitan repetirla cada año.



Arriba un avetoro, y abajo un 'hide' usado por los fotógrafos para inmortalizarlo. SEO/BIRDLIFE

# PAPEL CULTURA



JAVI MARTÍNEZ

# LA MUJER QUE 'FOTOGRAFÍA' EL IDIOMA ESPAÑOL CADA DÍA DESDE 1970

Lengua. El 'Diccionario del Español Actual', una obra insólita hecha para describir el uso real de la lengua, llega a internet como un homenaje al ingenio de sus hablantes

Por Luis Alemany (Madrid)

nas líneas de *Funes el memorioso*, de Jorge Luis Borges: «Ireneo [Funes] empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por la *Naturalis historia*: Ciro, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos; Mitrídates Eupator, que administraba la justicia en los veintidós idiomas de su imperio; Simónides, inventor de la mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran».

La lingüista Olimpia Andrés ha debido de desarrollar con los años una inteligencia borgiana que le permite hoy identificar los usos de las frases y las palabras con las que se encuentra en los periódicos y en los libros, reconocerlos como nuevos o, al menos, como anormales y, en ese caso, cotejarlos con otros textos que guarda en su memoria. Si, por ejemplo, Andrés lee *Los vencejos* de Aramburu y se encuentra que aparece la palabra «usufructo» pero no con el significado de un contrato mecantil sino como una relación amorosa ni comprometedora ni efímera, su cabeza se pone en marcha para recordar dónde más ha podido leer ese uso metafórico.

¿Por qué es importante esa asociación? Porque cada vez que Andrés da con dos textos (literarios, científicos o periodísticos) de autores diferentes que emplean un uso no convencional, este entrar en el *Diccionario del Español Actual (DEA)*, la obra más sorprendente de todas las que describen el idioma español y ya accesible. El *DEA* ha estrenado su edición en internet gracias a la Fundación BBVA.

El *Diccionario del Español Actual* nació como proyecto en 1970 con el propósito de dar una foto fija del uso del idioma español en el periodo que fue de 1955 a 1975. Si os españoles de 1970 llamaban «arriba España» a los moños altos, alguien debía recogerlo así.

«En 1970 yo iba a solicitar una plaza de lectora en Francia. Se lo comenté a Rafael Lapesa, que había sido mi gran profesor y me dijo que no perdiera el tiempo, que me fuese con él a trabajar en el *Diccionario Histórico de la Lengua*. Entré como becaria el 4 de octubre y alí conocí a Manuel Seco, que me habló del *DEA*, que en parte es lo contrario del Diccionario Histórico. Me tentó varias veces y al final acepté. Y aún hoy le dedico todo mi tiempo, hasta que se me seca el cerebro después de seis horas seguidas de trabajo».

El DEA es ese diccionario en el que el verbo secar tiene una acepción como «Anular la eficacia del juego». Tuvo una primera edición en 1999 y dos ampliaciones hasta 2011, además de una derivada llamada Diccionario de Fraseología. Manuel Seco apareció siempre como director de la obra; Olimpia Andrés y su compañero Gabino Ramos fueron los coautores. Andrés también se acuerda del trabajo ingente de Carlos Domínguez y María Teresa de Unamuno. Después, Seco se murió, Ramós llegó a una edad en la que su prioridad debe de ser su alud, y Olimpia Andrés se quedó sola con la tarea de mantener vivo el Diccionario, y de digitalizar su método sin renunciar a la inteligencia analógica como guía de trabajo. Un diccionario no es un robot, explica.

Y todo, en un pisito de Ciudad Lineal, en Madrid, cuya biblioteca es significativa: hay diccionarios jurídicos en catalán, estudios sobre la brujería en Canarias, celtiberias de Carandell, novelas de Ferlosio, de Laforet, de Matilde Asensi, un libro de Lorenzo Caprile sobre

### "No soy una coleccionista de rarezas, de sellos inencontrables. El lenguaje que aparece en el DEA está vivo"

bodas... Al ver la colección, se entiende que el oficio de lexicógrafo está basado en un trabajo muy metódico hasta el límite pero que su conocimiento se derrama por la realidad con alegría. «Lo que no soy es una coleccionista de rarezas, de sellos inencontrables. El lenguaje que aparece en el *DEA* está vivo», explica.

Una metáfora más para acabar: «Hay artículos del *DEA* que son como una catedral por su complejidad».

### **JUSTICIA**

### IMANOL ARIAS PACTA CON LA FISCALÍA PARA ELUDIR LA PRISIÓN POR FRAUDE FISCAL

Por **Manuel Marraco** (Madrid)

manol Arias alcanzó ayer un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción para eludir el ingreso en prisión por el *caso Nummaria*, centrado en el fraude fiscal de los ingresos provenientes de su papel en la serie *Cuéntame cómo pasó*. Ayer comenzó el juicio en la Audiencia Nacional, que previsiblemente concluirá en septiembre.

Según fuentes jurídicas, la conformidad alcanzada con el fiscal y la Abogacía del Estado –que representa a Hacienda– supone que el actor reconoce la comisión de cinco delitos fiscales (2010 a 2014) y se retira la acusación por otros dos (2009 y 2015). Además, se reduce la pena por cada uno de ellos de manera que pueda suspenderse el cumplimiento efectivo del tiempo de prisión. La petición inicial de la Fiscalía sumaba 27 años de cárcel por un fraude de 2,7 millones.

El acuerdo incluye la retirada de la acusación contra Ana Isabel Arias, hermana del actor. Este punto fue expuesto por el fiscal en su primera intervención, lo que supuso que el tribunal comunicara a la hasta ayer acusada que podía abandonar el juicio y que en la sentencia se le

comunicaría la absolución.

Imanol Arias,

banquillo de

los acusados,

Audiencia

Nacional en

de Henares

(Madrid).

FERNANDO

San Fernando

ALVARADO / EFE

en la sede de la

ayer en el

El pacto incluye el pago de la deuda tributaria reclamada, que ya ha sido abonada con los intereses correspondientes.

En el banquillo se sienta otra treintena de personas. Entre ellas, la pareja de Arias en la serie, Ana Duato, que a diferencia del actor niega los delitos cometidos y no ha pactado con la Fiscalía. Se enfrenta a una petición total de 32 años de prisión por defraudar 1,9 millones en siete delitos fiscales. El marido de la actriz también está entre los acusados

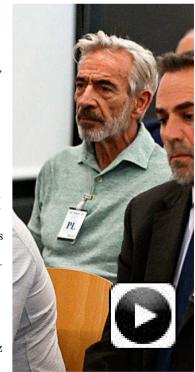

El juez que instruyó el caso, Ismael Moreno, cerró la investigación sosteniendo que el despacho Nummaria creó una estructura de sociedades, cuyos responsables están en el banquillo, «cuya única finalidad era la de evitar la tributación de los ingresos generados por su actividad profesional y mantener oculto el patrimonio acumulado de los beneficios que ésta les generó».

El escrito de acusación del Ministerio Público se dirige también contra cuatro entidades como responsables civiles y coloca en el centro de la trama para evadir impuestos al propietario del despacho Fernando Peña.

Al cerebro de la trama, Fernando Peña, se le atribuye un fraude de 15,7 millones de euros y 68 delitos por los que suma una petición de casi 300 años de prisión. Los delitos son organización criminal, estafa procesal, falsedad de documento mercantil, insolvencias y decenas de fraudes a la Hacienda Pública.

# **CULTURA** PAPEL

# NATALIA LITVINOVA, LA CRUDEZA DE CRECER Y DEJAR ATRÁS EL HOGAR

Literatura. La novelista y poeta bielorrusa ganó el II Premio Lumen de Novela por su obra 'Luciérnaga', que recupera la historia de su familia y retrata con ternura la dureza del adiós

Por Silvia Lorenzo (Madrid)

atalia Litvinova se alzó ayer con el II Premio Lumen de Novela por su obra *Luciérnaga*. El jurado del certamen premió a la novelista bielorrusa por su «voz deslumbrante y conmovedora», vertida en una novela en la que «laten la poesía y el cuento».

Litvinova (Bielorrusia, 1986) es una poeta y editora afincada en Argentina desde 1996. Desde allí, por medio de una videollamada, confesó estar «anonadada» ante el resultado del fallo. Para ella «España es una casa», por lo que el premio tiene especial «importancia».

Luciérnaga es la primera novela de la escritora bielorrusa, que hasta ahora había destacado en el género de la poesía, con varios libros como La

nostalgia es un sello ardiente (2020) o Soñka, manos de oro (2022), entre otros. La primera novela de Natalia Litvinova es una historia de guerra y exilio, una historia de mujeres y vínculos familiares que explora con luz la vida «de los niños que se quedan atrapados en el tiempo», mencionó el jurado, formado por las escritoras Ángeles González-Sinde, Luna Miguel y Clara Obligado; la directora de la librería Rafael Alberti de Madrid, Lola Larumbe, y la editora María Fasce. En el fallo, destacaron la obra por su «voz deslumbrante» y la «sencillez» de su prosa, que es a su vez una «difícil cualidad».

La autora bielorrusa «quería que fuese un cobijo sentimental», explicó, para hablar de una historia que ella agarró con las yemas de los dedos desde una edad temprana, de la que siempre quiso saber más. Tiene una mirada retrospectiva que observa el reflejo del pasado y teje con una expresión empapada de lírica, propia de la poesía que trabaja Litvinova, el hilo que conduce al lector desde la infancia de una niña hasta su edad adulta.

Litvinova presentó la obra al concurso titulada como *La niña de los brazos de acero* y aseguró que la terminó «días antes de enviarla al concurso». Es una obra con dos caras que presenta dos realidades diferentes; una se diluye en la otra. Por un lado, refleja la realidad de las repúblicas socialistas soviéticas; la cara B es la vida en Occidente.

Los personajes de *Luciérnaga* deben mirar a los ojos de la guerra, dejar atrás Bielorrusia, «el país que se rompe como telón de fondo», y ejercer con luminosidad «la resistencia de las mujeres» que enfrentan una época oscura.

«Llevo con esta novela en la cabeza desde hace diez años», comunicó la autora. «Nace de la necesidad de leer un cuaderno de mi madre», añadió mientras



Fotografía de la autora bielorrusa Natalia Litvinova. LUMEN explicaba su querencia por conocer las historias de su familia, también emigrantes como los personajes de su novela. *Luciérnaga* es, en realidad, un espejo en el que se mira la novelista: «En mi familia hay mucha gente silenciada, personas que creían que su historia no importaba. Pero no era sólo la experiencia de ellos, era de muchos más. Esta era mi manera de representar a muchos y a muchas», explicó Litvinova.

El jurado valoró, además, la delicadeza de la voz de la escritora. La autora aseguró encontrarla «mirando el mar de La Coruña» durante una visita a la capital gallega cuando atravesaba un periodo complicado. Explorar la memoria y el pasado a través de esta novela le permitió «adentrarse en un mar más profundo». Para ello, Litvinova comentó que trabajó «la idea del fragmento» como vehículo de expresión.

Asimismo, el jurado mencionó que la historia narrada en

Luciérnaga está «contada con cuidado, con mucho mimo». Por su parte, y como guinda a la intervención del panel, la editora y miembro del jurado María Fasce aseguró que la novela de Litvinova le «recordó a las historias de su infancia».

El II Premio Lumen de Novela está dotado con 30.000 euros y la publicación en todo el territorio de habla hispana. En esta edición se recibieron 549 manuscritos procedentes de distintos países. El galardón, cuyo objetivo es fomentar y promocionar la literatura femenina en español, es el heredero del premio que se organizó entre 1994 y 1999 por la editora Esther Tusquets.

# Suscribete a EL MUNDO en papel y digital POR 18€/mes



Todos los días

Acceso a todo el contenido web y app con **EL⊕MUNDO PREMIUM** 



Fin de semana

La edición impresa de El Mundo y Actualidad Económica donde quieras

# Suscribete llamando al 910318023

Suscripción mensual a El Mundo Premium y a la edición impresa del diario El mundo los sábados y Domingo por 18€ al mes. La suscripción se renovará automáticamente por periodos sucesivos de un mes al precio de la tarifa vigente. Recogida del periódico en un punto de venta o a domicilio. Promoción válida hasta el 19.06.2024.





## **TIEMPO**

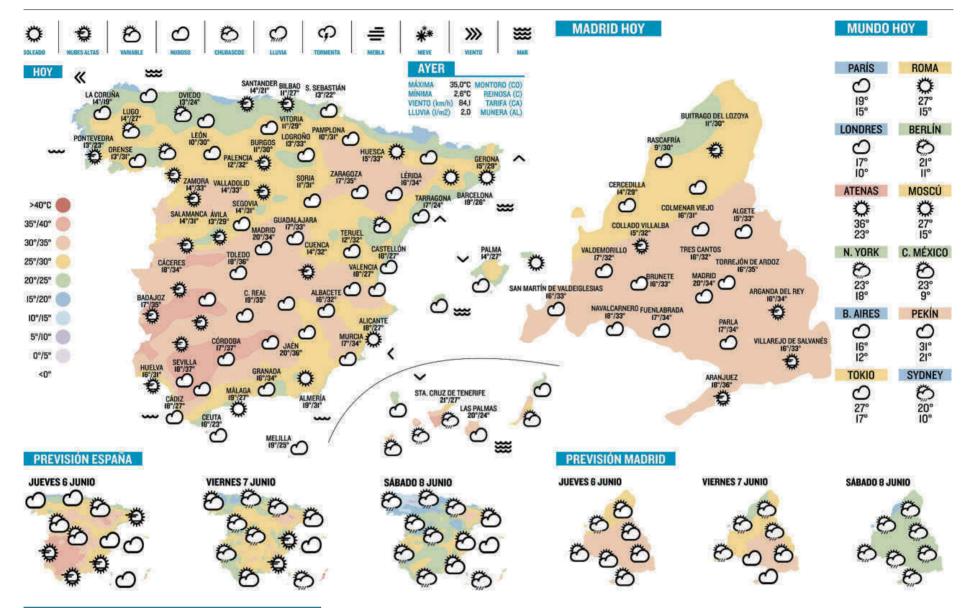

### SORTEOS

### **BONOLOTO**

Combinación ganadora del martes: II-I3-25-32-40-4I (C2, R 6)

| Categoría | Acertantes | Euros     |
|-----------|------------|-----------|
| 6         | 0          | вот       |
| 5 + C     | 5          | 25.895,60 |
| 5         | 91         | 711,42    |
| 4         | 3.931      | 24,70     |
| 3         | 72.651     | 4,00      |
| Reintegro | 415.888    | 0,50      |
|           |            |           |

Combinación ganadora del lunes:

### 19-27-31-43-47-48 (C22, R 5)

| Categoría | Acertantes | Euros      |
|-----------|------------|------------|
| 6         | 3          | 114.078,19 |
| 5 + C     | 0          | 0,00       |
| 5         | 52         | 3.589,87   |
| 4         | 3.385      | 27,75      |
| 3         | 64.889     | 4,00       |
| Reintegro | 392.224    | 0,50       |

### **SUPER ONCE**

Combinación ganadora del martes: lº Sorteo: 04-14-16-24-36-38-42-44-48-56-57-59-61-65-66-67-73-76-81-82 2º Sorteo: 01-03-07-10-13-19-27-29-36-37-41-44-53-54-55-57-58-67-71-74

3º Sorteo: 02-04-05-08-12-16-24-28;-29-31-39-51-52-55-63-64-66-69-77-85 4º Sorteo: 04-08-12-13-20-21-26-27-31-32-37-43-50-52-56-59-75-78-80-81 5° Sorteo: 05-08-14-15-18-19-20-21-35-42-44-60-63-65-68-69-70-73-77-78

TRIPLEX DE LA ONCE

### **CUPÓN DE LA ONCE**

### 52478

La Paga: 007

El premio de este sorteo es de 35.000 euros a las cinco cifras del cupón y 500.000 euros al número más la serie. 250 euros a las cuatro primeras cifras o cuatro últimas; 25 euros a las tres primeras o tres últimas y 6 euros a las dos pri-meras o dos últimas. Reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado

### **EURO JACKPOT** Combinación ganadora del martes:

01-03-24-43-49 (soles: 2, 4)

### **EUROMILLONES**

Combinación ganadora del martes: 6-7-9-14-43 (E 4, 3)

### EL MILLÓN CTR52354

| Acierto | Acertantes | Euros      |
|---------|------------|------------|
| 5 + 2   | 0          | EUROBOTE   |
| 5 + I   | 2          | 279.488,36 |
| 5 + 0   | 7          | 18.663,15  |
| 4 + 2   | 26         | 1.565,07   |
| 4 + 1   | 647        | 115,86     |
| 4 + 0   | 1.608      | 49,28      |
| 3 + 2   | 1.443      | 38,59      |
| 2 + 2   | 20.966     | 13,28      |
| 3 + 1   | 33.014     | 9,41       |
| 3 + 0   | 67.722     | 8,54       |
| 1+2     | 100.326    | 6,98       |
| 2 + 1   | 473.384    | 4,66       |
| 2 + 0   | 948 932    | 3.74       |

### SUSCRÍBETE A TODO EL MUNDO Todo por solo €/mes Suscribete en suscripcion.elmundo.es/ofertas o llama al 91 275 19 88

### CRUCIGRAMA

3 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8

### PASATIEMPOSWEB.COM

HORIZONTALES.- I. Cada una de las paletas curvas de la turbina que reciben el impulso del fluido. Atribuyo, imputo a alguien un hecho o dicho. 2. Mamífero de la familia del cerdo. Movimiento de la boca y del rostro que expresa felicidad, en plural. 3. Símbolo del sodio, al revés. Granos de la gramínea, empleados en la elaboración de bebidas y alimentos 4 Que ejerce coacción o resulta de ella Audio descrinción 5 Forma que, en dativo, designa a la persona a la que se dirige quien habla o escribe, en plural. Madriguera del topo. 6. Natural de Aragón. Memoria de sólo lectura. 7. Uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo. Dios de la agricultura en la mitología romana. 8. Alboroto

VERTICALES.- I. Interjección que denota complacencia. Maestro de la doctrina budista tibetana. 2. Soldado que pelea con lanza. 3. La primera vocal y la primera consonante del abecedario. Persona sin timidez. 4. Portaequipaje del coche. Unidad que mide la aceleración del Sistema

Cegesimal. 5. Nombrado, seleccionado. 6. Que no tiene cortado el pelo. 7. Mecanografíar. 8. Pronosticado, adivinado. 9. Tejido de lino o de algodón, más fino que la batista. Unidad de Tiempo. 10. Prefijo que significa 'igual'. Símbolo utilizado en matemáticas para representar el conjunto de los números racionales y de los números irracionales. II. Contrajeron matrimonio. 12. Forma átona de vosotros. Ponemos en las manos o al alcance.

rote, S. VERTICALES.- I. Ajá. Lama. 2. Lancero. 3. Ab. Osada. 4. Baca. Gal. 5. Electo. B. 6. Intonso. 7. A. Tipear. 8. Previsto. 9. Linón. Ut. 10. Iso. Erre. II. Casaron. IZ. SOLUCIONES: HORIZONTALES.- I. Alabe. Aplico. 2. Jabalí. Bisas. 3. An. Centenos. 4. Coactivo. Ad. 5. Les. Topinera. 6. Aragonés. Rom. 7. Moda. Saturno. 8. A. Albo-

### HORÓSCOPO

### SOY 7

### ARIES

(21 marzo - 20 abril) Debes aprender a controlar tus impul sos y a no ofuscarte cuando las cosas 10 esperas, ya que acabas haciendo daño a aquellos que quieres.



### TAURO

(21 abril - 20 mayo) No conviene que hagas esfuerzo alguno ya que tu cuerpo aún está sensible y tu sistema inmunológico algo débil. Reserva tiempo para descansar.



### **GÉMINIS**

(21 mayo - 21 ju Recibirás una llamada de alguien con quien hace mucho que no hablas, no ludes en responder y en quedar para

poneros al día, si así te lo pide.



### CÁNCER

(22 junio - 22 julio) Hoy tendrás la magnífica oportunidad de organizar mucho mejor un viaje gracias a la ayuda de una amigo que es bastante experto en el tema.



### LEO

(23 julio - 22 agosto)

Estos días más largos y calurosos invi-tan a salir por la tarde o noche a tomar algo, pero no olvides llevar algún abrigo por si acaba refrescando.



### VIRGO

(23 agosto - 21 septie Te has propuesto cambiar ciertos comitos que repites siempre, sin nbargo has visto que es más complicado de lo que tenías pensado.



### LIBRA

(22 septien nbre - 22 octubre) Tu pareia se mostrará más cariñosa cativa y es posible que desec tenerte más cerca y poder compartir contigo algunas confidencias.



# **ESCORPIO**

(23 octubre - 21 novi No te vendría mal repasar ciertos temas que tienes algo olvidados, ya que necesitarás tenerlos frescos y en la cabeza en los próximos días.



### SAGITARIO

(22 noviembre - 22 dicie Utiliza el conocimiento que atesoras nara llevar a cabo las tareas del día de hoy y no emplees la intuición como haces en muchas ocasiones.

## CAPRICORNIO

PASATIEMPOSWEB.COM

(23 diciembre - 21 enero)
Si hace tiempo que no haces mucho deporte, no quieras ahora darte un atracón y hacerlo todo de golpe, ya que tu cuerpo podría salir perjudicado.



**ACUARIO** Debes aprovechar más aquello que tú mismo te has ganado a base de trabajo, sobre todo en el terreno profesional,



# porque así conseguirás avanzar.

(22 febrero - 20 marzo)

Tras una mañana bastante compleia. la tarde se tornará todo lo contrario y tendrás tiempo para relajarte y pasar tiempo con la familia.

# TV PAPEL



# 'STAR WARS' VUELVE A LA GALAXIA EN 'THE ACOLYTE'

Disney+. Leslye Headland nos traslada a la inaudita época de la Alta República con una 'precuela de precuelas' que bebe de las artes marciales y subvierte la dinámica de poder de los Jedi y los Sith. "Es una mezcla entre 'Frozen' y 'Kill Bill'"

Por Charlotte Davies (Madrid)

a Fuerza es una cuestión de equilibrio: no hay luz sin oscuridad, no hay bien sin mal y no hay Jedi sin Sith. O al menos así entiende Leslye Headland el universo de Star Wars. Atrás quedan los tintes de egoísmo con los que George Lucas interpretaba el lado oscuro como fuente de desequilibrio. El verdadero dominio de la Fuerza se consigue logrando la armonía entre estos poderes opuestos, y sólo entonces puede protegernos. Y es esta reinterpretación del equilibrio, donde no todo es blanco y negro, la que explora la directora y productora estadounidense en la nueva serie original The Acolyte, que se estrena hoy en Disney+.

Lejos de recientes ficciones como Andor o The Mandalorian, Headland se aparta de la ortodoxia galáctica que todos conocemos al proponer una historia ambientada en una época inédita en el canon de la saga: la era de la Alta República. Cronológicamente, *The Acolyte* se sitúa un siglo antes del nacimiento de Anakin Skywalker, cuando la República Galáctica estaba en su momento álgido. Es, en efecto, la precuela de las precuelas, una época dorada en la que la Orden Jedi se ha erigido como guardiana de la paz, mientras que los Sith han desaparecido de la vida pública. O eso creen...

Porque en esta era próspera y aparentemente pacífica, alguien está asesinando a los Jedi. Y será el respetado Maestro Sol (Lee Jungjae) quien tendrá que enfrentarse a su pasado para intentar averiguar quién está detrás de esta ola de crímenes. Una misión que le obligará a reencontrarse con una peligrosa guerrera de su pasado, su antigua padawan Mae (Amandla Stenberg), como reza la sinopsis.

Pero, ojo, Mae no era su padawan. Lo era su gemela, Osha. Y el descubrimiento de su condición de hermanas idénticas, que se desvela en el primero de los ocho episodios, introduce en la trama un juego de verdades y mentiras que nos llevará a explorar los rincones más tenebrosos del alma humana, que explotan el dominio de la Fuerza para obrar el mal.

«Es una mezcla entre Frozen y Kill Bill», resume Leslye Headland en conversación con Papel. Esa es la frase con la que también vendió el proyecto a Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, la productora de la serie. De eso hace ya cuatro años. «¿Por qué Frozen?», prosigue la showrunner. «The Acolyte es un misterio de asesinato que se transforma en un drama familiar sobre el conflicto entre lo que se espera de ti frente a tus sueños. Así que, si ves especialmente los cuatro primeros capítulos, entenderás que la historia trata de dos gemelas que se encuentran en polos opuestos de ideologías o sistemas de poder y que están enfrentadas entre sí».

Las vidas de Mae y Osha toman rumbos opuestos tras un evento traumático en su infancia, lo que lleva «a una a pensar que la otra es del lado oscuro, mientras que la otra cree que los Jedi le han lavado el cerebro a la primera». Pero en el transcurso de la ficción, de forma parecida a Anna y Elsa en Frozen, «las hermanas aprenden a defender su propia autenticidad y su propio poder sin tener que alinearse con las expectativas que tienen la una de la otra, liberándose así de lo que les enseñaron de pequeñas».

A diferencia de otros spin-offs, The Acolyte narrará la primera historia de la Guerra de las Galaxias sin una guerra de por medio. Pero eso no significa que no vaya a haber acción, sino que las escenas de combate serán más íntimas: de ahí el guiño a Kill Bill. «Como en cualquier historia de Star Wars, hay muchos duelos de sables láser», detalla Headland, «pero en esta serie hemos incorporado muchas secuencias con artes marciales», en un estilo que se ha bautizado como

force-fu, que combina el combate cuerpo a cuerpo con la Fuerza y que llega de la mano de la Maestra Indara (Carrie-Anne Moss).

«Cuando me dijeron que iba a enfrentarme a Trinity de *The Matrix*, me quedé sin palabras», recuerda Stenberg, que protagoniza un trepidante duelo con la actriz canadiense en los primeros minutos de la serie. «Aprendí mucho sólo con observarla, y fue ella quien me animó a confiar en el trabajo de caracterización que había hecho con los personajes», revela. Sin embargo, Moss no es la única persona de la que la joven se deshace en elogios: «Lee Jung-jae ha impregado al personaje de Sol de tal calidez y emoción que hace que la relación que tiene con las gemelas sea mucho más desgarradora de lo que jamás hubiera imaginado».

El fichaje del intérprete de *El juego del calamar* era sólo uno de los muchos que Headland se esforzó por conseguir. «Siempre que me imaginaba cómo quería que fuera Sol, era JJ. Pero nunca pensé que habría un mundo en el que él participaría en la serie», cuenta. Y es que Lee no hablaba inglés antes de rodar *The Acolyte*, lo que suponía un reto adicional para todos.

«Fue mucho más difícil de lo que esperaba, ya que el trabajo de un actor es ser capaz de transmitir emociones con la mayor precisión posible y, para ello, la pronunciación y la entonación son sumamente importantes», explica el actor coreano. Lee Jung-jae, Dafne Keen y Charlie Barnett encarnan a los Jedi en 'The Acolyte', la nueva serie original de 'Star Wars'. DISNEY+

### Cronológicamente, la ficción se sitúa un siglo antes de 'La amenaza fantasma' y del nacimiento de Anakin Skywalker

### "Leslye tiene una mente brillante y su perspectiva de este universo es valiente y audaz, así que no dudé en aceptar"

No tuvo que hacer absolutamente nada para convencer a Dafne Keen de que participara. «Leslye tiene una mente brillante y su perspectiva de *Star Wars* es valiente y audaz, así que en cuanto me llamó supe que quería participar», admite la actriz hispano-británica, cuyo personaje Jecki Lon es una joven padawan de origen alienígena y que tiene cierto parecido a David Bowie.

La conclusión de la historia está ya escrita: el comienzo de *La amenaza fantasma*. Pero lo que suceda para llegar a ese punto queda totalmente en manos de Headland. «Estamos ante una inversión de poder de los Jedi como institución dominante y los Sith como un submundo misterioso», explica Stenberg. «Pero la cuestión aquí es, ¿cuál fue la semilla que se plantó que permitió que se formaran las raíces de esta dictadura?».

# **TELEVISIÓN**

### GENERALISTAS

8.00 La hora de La L 10.40 Mañaneros. 14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo. 16.30 Salón de té La Moder-

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

19.30 El cazador. 20.30 Aquí la Tierra. 21.00 Telediario 2.

21.20 Amistoso internacio-nal. «España-Andorra». En

23.20 Cine. «Bienvenidos al sur». Italia. 2010. 102 min. **Director: Luca Miniero** Cine. «Club de

2.20 La noche en 24 horas.

### Antena 3

8.55 Espejo público. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 13 45 La ruleta de la suerte

Antena 3 Noticias I. 15.30 Deportes. 15 35

El tiempo. Sueños de libertad. 17.00 Pecado original. 18.00 Y ahora Sonsoles.

20.00 Pasapalabra. 21.00 Antena 3 Noticias 2

21.35 El tiempo. 21.45 El hormiguero 3.0. Invitada: Cristina Pedroche, presentadora de televisión. 22.45 EI 1%.

0.40 El círculo de los

The Game Show. 3.15 Jokerbet: ¡damos

### Telecinco

La mirada crítica. 10.30 Vamos a ver. 15.00 Informativos Telecinco. Presentado por Isabel Jiménez y Ángeles Blanco 15.30 ElDesmarque Te-

15.50 Así es la vida. 17.00 TardeAR.

Reacción en cadena. 21.00 Informativos Telecinco. Presentado por

Carlos Franganillo. 21.35 EIDesmarque Telecinco. 21.45 El tiempo.

21.50 Supervivientes: Última hora. Presentado por Laura Madrueño. 22.50 El marqués

La verdad de Los

Previo Aruser@s

### VEO DMax

Aventura en pelotas. 12.13 Los secretos de la

jungla **12.58** Alienígenas. 14.38 Expedición al pasado 16.18 La fiebre del oro. Incluye «Trucos» y «Combatir el hierro con el hierro». 17.58 Cazadores de gemas.

Emisión de dos enisodios 19.38 Chapa y pintura. Incluve «Elige un color» v «Salida en ante azul». 21.30 ¿Cómo lo hacen?

Emisión de dos episodios. 22.30 Robos históricos con Pierce Brosnan. «El Museo de Historia Natural» 23.27 Fugas históricas

con Morgan Freeman, «La conquista del muro». **0.24** Bases secretas nazis.

2.11 Monstruos de río.

### Movistar Plus+

Inside Guggenheim 7.55 8.51 El ascenso de los

11.32 Bishal. 13 24 La Resistencia 14.45 La creación de

15.40 Cine. «Star Trek» 17.38 Generación Matrix 18.36 Bojan, más allá de la

19.33 Ilustres ignorantes. 20.02 El consultorio de

20.30 InfoDeportePlus+. 21.00 Informe Plus+. 22.00 Cine. «Vermin: la

plaga». Francia, 2023, INA min. Director: Sébastien Vanicek.

23.42 La Resistencia La revolución del sueño

### Telemadrid

6.45 Deportes. 6.50 7.00 El tiempo. Buenos días, Madrid.

11 20 120 minutes 14.00 Telenotici 14.55 Deportes.

**15.20** El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa. «Secuestrada». EEUU. 1993.

Director: George Sluizer. 17.20 Madrid directo. 19.00 San Isidro desde Las

Ventas. 21.15 Telenoticias.

21.35 Deportes. 21.40 El tiempo. 21.45 Juntos.

22.30 Cine. «Asalto al tren

del dinero». 0.20 Atrápame si puedes

Celebrity.

1.50 Enamorados de Madrid

TV3

8.00 Els matins. Tot es mou. Telenotícies co-

Telenotícies migdia.

14.30 Telenotí 15.35 Cuines.

16.10 Com si fos ahir. 16.45 El Paradís de les

**17.35** Planta baixa.

19.15 Atrapa'm si pots.

20.15 Està passant. 21.00 Telenotícies vespre 21.55 Valor afegit.

22.10 El tros. «Amb la merda

23.35 Al cotxe. «David Bagés: A Catalunya se'm continua veient com el dolent».

0.00 Més 324.

Notícies 3/24. Rumba a l'estudi. Folc a l'estudi.

### La 2

9.55 La aventura del saber. 10.55 Documenta2.

11.50 Culturas 2 12.25 Mañanas de cine.

«Ambición maldita»

13.50 Rico rico. 14.50 Las rutas Capone

15.45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documen

18.55 El Paraíso de las

20.15 ¡Cómo nos reímos!

Xpress. 20.30 Diario de un nómada 21.30 Cifras y letras. 22.00 Documaster. «Planeta

23.35 En portada Conciertos de

### Cuatro

7.00 Love Shopping TV Cuatro

;Toma salami! Alerta Cobra. 7.30 11.30 En boca de todos. Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque 15.10 El tiempo.

Todo es mentira. 15.30 Tiempo al tiempo Noticias Cuatro. 18 30 20.40 EIDesmarque

21.05 First Dates Otro enfoque. «Tops»

0.20 Calleieros, Incluve «Casas de lujo» y «5 estrel-The Game Show. 2.20 En el punto de mira. Puro Cuatro.

### La Sexta

6.30 Remescar, cosmética al instante.

Aruser@s. 11.00 Al rojo vivo. 14.30 La Sexta noticias la edición. **15.15** Jugones.

7 00

15.30 La Sexta meteo 15.45 Zapeando. 17.15 Más vale tarde.

20.00 La Sexta noticias 2ª

21.00 La Sexta Clave. 21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta denortes.

21.30 El intermedio. 22.30 El taquillazo. «Alcanzando tu sueño» FFIIII R II 2018. 93 min. Director: Max Minghella.

0.45 Cine. «El legado

absoluto».

### TRECE

8.00 La tienda de Galería del Coleccionista.

10 45 Audiencia general 11.00 Santa misa. Palabra 11.40 Adoración eucarística.

12.00 Ángelus. 12.05 Ecclesia al día.

Trece noticias 14:30. 14.45 El tiempo en Trece. 14.50 Sesión doble, «Scar

amouche». 16.50 Sesión doble. «El

ladrón del rey». 18.30 Western. «Tierra salvaje». EEUU. 1969. 97 min. Director: Vincent McEveety. 20.30 Trece noticias 20:30.

21.05 Trece al día. El tiempo en Trece. 22.00 El cascabel. 0.30 El Partidazo de Cone

### TEN

6.45 Mujeres ricas de

9.25 Killer 10.20 Venganza: millonarios

11 20 Killer 12.20 Caso cerrado

20.00 Caso cerrado. 22.55 Mujeres asesinas. Emisión de cuatro episodios. Muchas muieres casadas con hombres de éxito profe-sional pierden su estabilidad económica cuando la pareja se ve involucrada en asuntos turbios. Esta serie documen-

tal se hace eco de algunas historias que han acabado mal nara dichas muieres La tienda de Galería del Coleccionista.

3.25 Killer. Emisión de tres

### ETB 2

Boulevard. Monk. «El Sr. Monk y Sharona» y «El Sr. Monk y el

11.15 Vascos por el mundo.

«Lo mejor de Shanghái». 11.30 En Jake.

13.55 Atrápame si puedes. 14.58 Teleberri. Invitada: Idoia Mendia, del PSOE. 15.50 Teleberri kirolak.

16.10 Eguraldia. 16.35 Esto no es normal 17.40 Quédate. 20.05 A bocados. «Guiso de

coneio de Sam con pan de lembas». **21.00** Teleberri.

21 40 Teleberri kirolak Eguraldia.

ultratrail. «Canfranc».

# 22.30 El conquis. 0.55 Chiloé, una aventura

### Canal Sur

Buenos días. Despierta Andalucía. 8.00 9 55 12.50 Hoy en día, mesa de

análisis. 14.15 Informativos locales 14.30 Canal Sur noticias I. Presentado por Juan Carlos

15.25 La tarde. Aguí y ahora.

18.00 Andalucía directo. Cómetelo. 20.30 Canal Sur noticias 2.

Presentado por Miguel Ángel 21 00 Informativos locales 21.45 Atrápame si puedes. 22.40 De tal astilla, tal palo.

Presentado por Ana Hinest 1.35 Cine. «Camarón: Flamenco y revolución».
4.10 Canal Sur música.

# PARA NO PERDERSE

Radio 3.

### 21.20 / La I España se mide a Andorra en un partido amistoso

La selección española de fútbol afronta hoy el primero de los dos partidos de preparación para la Eurocopa. Unos compromisos en los que los hombres de Luis de la Fuente tratarán de afinar todos los conceptos necesarios para llegar al mayor torneo europeo a

un buen nivel. El encuentro de hoy



Luis de la Fuente.

se jugará en el Estado Nuevo Vivero de Badajoz y el rival será Andorra. Al tratar de un oponente inferior, el técnico aprovechará este partido para hacer la mayor cantidad de pruebas posibles en la alineación.

Las selecciones absolutas de España y Andorra sólo se han enfrentado una vez en la historia: el 5 de junio de 2004, con victoria española por 4-0. Por otra parte, Badajoz es un sitio en el que España siempre ha rendido bien: de los tres partidos que ha jugado en la ciudad extremeña,

siempre ha ganado. sulte la programación co

### 22.30 / laSexta Noche de cine con 'Alcanzando

tu sueño' Elle Fanning protagoniza este largometraje pop en el que interpreta música de Robyn, Ellie Goulding y Annie Lennox, entre otros. Violet es una introvertida adolescente que vive en la Isla de Wight y que sueña con convertirse en una estrella del pop para poder así ale-

jarse de tu triste pano-

oleta de 127 canales en



Escena de la película.

rama familiar. Con la ayuda de un mentor, se inscribe en un concurso de canto que pondrá a prueba su integridad, talento y ambición.

www.elmundo.es/television

### A PUNT

10.05 Bon dia, bonica. 10.35 Negocis de familia. 11.05 Ciutats desaparegudes. «L'Eliana-Alcoi i ermites de la Comunitat

11.40 Els mosqueters. 12.35 Espai de propaganda

electoral. 12.40 Animalades un món bestial. «Integració animal»

13.20 La via verda.14.00 À Punt Notícies. Migdia. 15.25 Atrapa'm si pots.

16.30 Alta tensió. Som de casa. 20 00 Tres de casa. 21.00 À Punt Notícies. Nit. 22.00 Valencians al món Valencians al món. In-

cluye «Eslovènia», «Senegal» y «Dublín». 1.20 À Punt Notícies. Nit.

IB3 TELEVISIÓN

Téntol. 6.50 Balears des de l'aire

Píndoles Cuina amb 6.55 Santi Taura.
7.00 Cinc dies.

8.10 Tothom en forma 8 35 IB3 Notícies matí. 10.05 Al dia.

11.58 Ara anam 13.58 IB3 Notícies migdia.

15.15 El temps migdia 15 30 Cuina amh Santi Taura. «Fessols d'ull negre

amb verdures d'hivern»

15.55 Agafa'm si pots! 16.55 Cinc dies. 20 30 IB3 Notícies vesore

21.30 El temps vespre. 21.40 Jo en sé + que tu. 22.25 Fred i calent. 1.35 IB3 Notícies vesp 2.15 El temps vespre.

### **SUDOKU**

# FÁCIL 05-06-2024

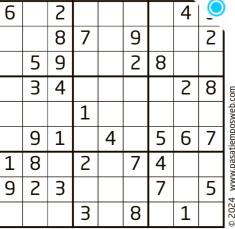

### **DIFÍCIL 05-06-2024**

|   |   | <br> | - |   |   |   |   |                        |
|---|---|------|---|---|---|---|---|------------------------|
| 7 | 4 |      |   | 2 | 9 |   | 8 |                        |
| 6 |   |      |   |   | 7 |   | 8 |                        |
|   | 9 |      | 6 |   |   |   |   |                        |
|   | 6 |      | 5 |   |   | 2 |   | сош                    |
| 1 |   |      | 4 |   |   |   |   | sweb.                  |
|   |   |      |   |   | 1 |   | 5 | www.pasatiemposweb.com |
|   | 5 | 6    |   |   | 8 |   | 2 | w.pasa                 |
|   |   | 3    |   |   |   | 1 |   |                        |
|   | 3 | 4    |   |   | 6 |   |   | © 2024                 |

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas y columnas) rellenando las celdas vacías con números del f 1 al f 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, ni en cada columna, ni en cada cuadrado

### SOLUCIÓN FÁCIL 04-06-2024

**CÓMO SE IUEGA AL SUDOKU** 

| ſ | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 9 |
|   | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| ſ | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 |
|   | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 |
|   | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| ſ | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 |
|   | 8 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 |
|   | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 |

### SOLUCIÓN DIFÍCIL 04-06-2024 4 9 5 8 3 6 2 7 1

6 1 4 7 5 8 9 3 7 1 9 2 4 6 3 1 2 7 5 9 6 4 8 5 9 6 8 4 1 3 2 4 8 2 1 3 9 5 7 9 8 3 5 6 1 7 2 4 5 7 4 9 2 8 3 1 6 1 2 6 3 4 7 5 8 9



MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. Madrid. Tel.: 91 443 50 00. © Unidad Editorial Información General, Madrid 2024. Todos los derechos

reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte-reproducida, distribuida, comunicada públicamente, utilizada o registrada





### PATIO GLOBAL FERNANDO CARRO

QUIÉN. El mánager del Bayer Leverkusen, ganador de la Bundesliga por primera vez este año, llegó al club alemán en 2018 procedente del gigante de los medios Bertelsmann, donde había trabajado 25 años. **QUÉ.** Es el responsable del fichaje como entrenador de Xabi Alonso y el que ha convertido al equipo en una entidad rentable y cohesionada. De carácter campechano, no le tiembla el pulso en tomar decisiones traumáticas

# El mánager español que es el 'pontifex maximus' del flamante Bayer Leverkusen

Todos en el mundo del fútbol saben que el Bayer Leverkusen ha ganado por primera vez la Bundesliga de la mano de Xabi Alonso. Menos conocido es que la eminencia gris del club, el directivo que ha convertido al equipo en lo que ahora es, estructurado, rentable y cohesionado, es otro español, Fernando Carro.

Para la prensa alemana Carro es el mánager del momento, un ejecutivo atípico en el mundo del fútbol, aunque llegado de un empresa grande. Fue CEO en España del gigante Bertelsmann, responsable de una división con 70.000 empleados y una facturación de 4.000 millones de euros. Eso es más de lo que generan



todos los clubes de la Bundes-Para la Cámara Oficial de

Comercio Española en Alemania, que acaba de otorgarle su premio anual, Carro es un constructor de puentes en las relaciones entre España y Alemania. Es un «pontifex maximus», destacó el presidente de la entidad, Juan José de Vi-

cente, al entregarle una placa que llegó con casi seis meses de retraso porque el Bayer Leverkusen empezó a ganar todos los partidos y no había fecha disponible.

El desembarco de Carro en el Bayer Leverkusen fue para ambos un golpe de suerte. Carro dejó Bertelsmann en el verano de 2017 tras un cuarto de siglo de brillante carrera. Estaba llamado a convertirse en el CEO, pero Thomas Rabe, el actual responsable de Bertelsmann, se le adelantó y su contrato fue rescindido de un día para otro. Tras una breve fase como asesor de inversiones, un cazatalentos le encontró para hacerle cumplir su verdadero sueño: la gestión deportiva. El

Fernando Carro celebra la victoria en la Bundesliga del Bayer Leverkusen. ING TANG / GETTY

acuerdo con el Bayer Leverkusen llegó enseguida, en 2018. Cumplía a la perfección los requisitos y su pasión es el deporte. Cuenta su esposa que Carro no se pierde ninguna retransmisión ni de tenis

Ofrece cada

semana un

almuerzo a los

empleados del

Apasionado del

capaz de ver a

la vez partidos

de tenis, fútbol

club para que

socialicen

deporte, es

ni de fútbol ni de baloncesto. Las ve de forma simultánea en varias pantallas, sin perder comba.

Carro presta la misma atención al club y a sus cerca de 450 trabajadores. Cuentan sus asesores que al jefe no se le escapa una. Recorre el estadio ncontelegiani

y las oficinas, habla con la misma cercanía con directivos, secretarias y personal de la limpieza. Sabe sus nombres y sus historias. Una vez a la semana, Carro ofrece a los empleados un almuerzo para que socialicen y si el club tiene algo que anunciar, el departamento de prensa del club ya sabe que tiene que informar 15 minutos antes de ello al conjunto de la plantilla.

y baloncesto Si los empleados en Bertelsmann hablan ma ravillas del carácter desenfadado de Carro, en el Bayer Leverkusen le adoran porque les ha encumbrado en la Bundesliga. Pero que nadie se deje engañar por ese carácter campechano. Carro también puede ser duro y lo demostró en el Leverkusen nada más llegar. Sustituyó al director deportivo, que había ido ascendiendo poco a poco, sin mucho ruido. Él subió al relativamente inexperto Simon Rolfes al puesto clave para todos los traspasos de jugadores. Carro dice hoy que esa fue la decisión más importante en el camino hacia el campeonato. Las cosas fueron parecidas en otoño de 2022, cuando el entonces entrenador fue destituido debido a la falta de éxito. Y fue Carro quien apostó por Xabi Alonso siendo éste un desconocido como entrenador. A Xabi se lo rifan tras sus logros esta temporada, pero ha decidido quedarse. Carro cree que la razón es porque el club le ofrece un engranaje en el que todo funciona.



## Majestic: no hay pacto

Durante las campañas electorales, los partidos enredan con las frases de sus adversarios para hacerles decir lo que no han dicho. Según lo que se ha publicado, Feijóo no descarta presentar una moción de censura contra Sánchez con el apoyo de Junts. Lo que le ha preguntado Susanna Griso a Feijóo: «¿Es ciencia ficción que si el PP obtiene una victoria muy rotunda en las elecciones europeas se plantee presentar una moción de censura y Junts pueda votar a favor?». Feijóo, sin descartar que esto sea una posibilidad, ha añadido que para eso hay que tener el contexto adecuado, que es un eufemismo para rechazar la posibilidad. Pero se ha armado la cacería en las redes y en el debate electoral. Vox exige garantías a Feijóo de que Junts no pedirá nada por la moción de censura y el PP asegura que el camino elegido no es ese, sino elecciones generales, porque la amnistía es inaplicable.

Cualquier explicación es inútil, triunfa la versión de la moción de censura y le dicen de todo a Feijóo. Que está desnortado y desesperado, que quiere pactar con Junts para formar gobierno con Abascal. Que se vuelva a Galicia y que no haga lo mismo que Sánchez.

Pero el señor Feijóo sabe que ya es tarde para volver al hotel Majestic a engañar y ser engañado. A los dos grandes partidos les gustaba tanto pactar con Pujol que le hicieron español del año. CiU ya ha desparecido y no pueden seguir el método del florentino para ser esclavos de sus necesidades del momento, como hicieron cuando Convergència era el partido nacional de Cataluña. Se fundó en 1974 en el monasterio de Monserrat. Luego se cambió de nombre y pasó del catalanismo al independentismo, donde siempre había estado; ahora es más republicano e independentista que sus competidores. Los dos partidos separatistas lograron el eclipse total de España, que duró unos minutos. Pujol era el padre de la patria e invocaba el no nos moverán ante lo que él considera la clara voluntad de destrucción de los derechos de Cataluña. Convirtió el atac a la llengua en un apartheid del castellano. Siguió el consejo de Carlos III para tratar a los catalanes y se lo apropió para engañar a los políticos españoles: «Las leyes en Cataluña: con esmero y sin que se note el empeño».

Decía que el catalanismo no debería ser antiespañol mientras practicaba la corrupción patriótica y construía los cimientos de la independencia.





Dhul

te invita a la exclusiva degustación de su nueva TARTA DE QUESO al baño María, donde podrás vivir una experiencia única, pensada para los amantes de la cocina sofisticada y el lujo Gourmet en casa.

RESTAURANTE LA SANTA

Entra en club.elmundo.es y ¡participa!







∦ HUBLOT

BIENVENIDO A MADRID

**POLÉMICA.** El plan de movilidad para el festival musical Mad Cool, que se celebrará dentro de un mes, vuelve a avivar la disputa entre el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno central: «Queremos que la Delegación se manifieste» / PÁGINA 5

# GRAN MADRID

EL MUNDO MIÉRCOLES 5 DE JUNIO DE 2024



SUCESOS EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS ESTABA INVESTIGADO COMO 'GUARDÉS' DEL CLAN OUTLAW

# Trágico final del hermano de Villacís

Tras una trayectoria vinculada a los grupos ultras y al tráfico de drogas, muere a tiros en la carretera de El Pardo en un choque entre narcos. Una de sus atacantes es detenida más tarde en Plaza Elíptica. POR LUIS F. DURÁN / P. HERRÁIZ / D. J. OLLERO

EL MUNDO. Miércoles, 5 de junio 2024

# **GRAN MADRID**

**SUCESOS** ASESINATO **ENEL PARDO** 

# Cita mortal: «Borja había quedado con ellos»

### DANIEL J. OLLERO/L. F. DURÁN/ D. SOMOLINOS MADRID

Borja Villacís, de 41 años y hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, se citó ayer por la mañana con unos antiguos colegas dedicados al narcotráfico. Un clan familiar, fichado por las autoridades en la localidad toledana de Bargas, pero que actualmente tenía su centro de operaciones en Carabanchel. Borja Villacís acudió al encuentro con un coche Citroën alquilado y acompañado de dos amigos en otro coche azul. Tras verse las caras, los toledanos, que acudieron a la cita en un BMW X2 de color gris, abandonaron el lugar de la reunión. Entonces, el hermano de la vicealcaldesa y su acompañante los persiguieron a bordo de su Citroën C3 blanco, dándoles alcance a la altura del kilómetro 6 en la carretera M-612 de Fuencarral-El Pardo.

De acuerdo con la versión policial, tras la primera embestida del Citroën al BMW, se apeó del coche su conductor, Borja Villacís. En ese momento, los dos jóvenes que estaban del otro vehículo se bajaron del mismo armados con un fusil y una escopeta y acribillaron al hermano de Begoña Villacís a corta distancia, alcanzándole con proyectiles de distinto calibre en la cara y en el torso. Este último le amputó parcialmente un brazo.

Uno de los hombres que acompañaba a Villacís también resultó herido de bala en el tiroteo. No obstante, a la llegada de los servicios de emergencias ya había sido trasladado en el coche azul a la Fundación Jiménez

### El hermano de Villacís fue acribillado a tiros por dos personas

### Se trata de criminales vinculados al narcotráfico

Díaz. Allí fue ingresado en estado grave con heridas por arma de fuego, han confirmado fuentes policiales.

En el homicidio, según las primeras pesquisas que baraja el Grupo V de Homicidios de la Policía Nacional, se empleó munición del calibre

### LOS MOVIMIENTOS DE LOS SOSPECHOSOS DEL ASESINATO





a. Lugar en el que aparca el coche para el cambio de matrículas

**b.** Muro de hormigón tras el que arrojan la matrícula

c. Tras cambiar la matrícula el hombre corre hacia los árboles donde se encuentra con otro varón

d. La mujer se aleja del lugar conduciendo en solitario y más tarde la detienen en Carabanchel

FUENTE: Elaboración propia

7,62 –de gran potencia, utilizada en armas de guerra y para la caza mayor-, así como postas de escopeta del calibre 12, que habitualmente se usan para la caza de animales como ciervos o jabalíes. Los agentes están interrogando a los amigos de Borja Villacís y están analizando los últimos mensajes de

> motivo del encuentro. De acuerdo con las investigaciones policiales, Borja Villacís -que se encontraba a la espera de juicio por delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales-conocía a sus asesinos des-

de hace muchos años, entre los que presuntamente se encontraba la mujer de 52 años detenida al filo de las 14:00 horas en un lavadero de una gasolinera Shell situada en el número 168 de la calle Santa María de la Cabeza, junto a la Plaza Elíptica en Madrid.

su teléfono móvil para averiguar el

En sus primeras declaraciones a los agentes, la señora manifestó que había sido secuestrada por desconocidos. Una versión que fue rápidamente descartada por los investigadores debido a sus «numerosos antecedentes» y a su relación con el narcotráfico.

La parada en la gasolinera que propició su captura se debió a que el BMW de alquiler que conducía la detenida tenía el lateral destrozado y había hecho saltar los airbags. Unos daños que, presumiblemente, se pro-

### La única detenida por el homicidio es la conductora del BMW X2

### La Policía peina el norte de Madrid en busca de los pistoleros

dujeron como consecuencia de la colisión de este turismo con el Citroën en el que viajaba Borja Villacís, que fue encontrado con las lunas rotas y orificios de bala de distinto calibre.

Además, una hora antes, la misma mujer fue grabada en el arcén situado frente al número 24 de la carretera de Fuencarral a Alcobendas. Unos empleados de unas oficinas capturaron la escena con sus teléfonos móviles, donde se ve a la detenida, acompañada por un hombre vestido de negro, cambiando las matrículas del BMW de color gris que conducían por otras. Uno de ellos saltó un murete y escondió las placas viejas junto a un árbol. Luego sacó una bolsa -donde llevaban las armas- y las depositó en ese descampado, donde también se ve posteriormente a un tercer compinche, un hombre vestido como el otro de negro. La mujer, en cambio, lucía un vestido muy llamativo de flores. A continuación, la sospechosa se marchó del lugar al volante del vehículo, mientras que los otros dos individuos huyeron a la carrera por ese descampado que conecta con la M-40. Los agentes también se trasladaron al descampado y lo examinaron minuciosamente, hallando las matrículas cambiadas del BMW y las armas de fuego utilizadas en un cajón de madera tras unos montícu-

los de escombros, entre ellas el fusil de asalto del calibre 7,62 milímetros.

Tras el hallazgo, la veintena de agentes que estaban en el lugar se marcharon, aunque una hora después-sobre las 16:00 horas-regresaron.

Los policías peinaron el descampado ante la sospecha de que alguno de los supuestos agresores se hubiera escondido por los alrededores. En el dispositivo de búsqueda participaron agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), además de medios aéreos y la Caballería.



La mujer detenida, ayer, en la Jefatura de Policía. EL MUNDO

Carretera. Es el nombre de la vía aue une Fuencarral y El Pardo, en cuyo kilómetro 6 se produjo el tiroteo.

**EL MUNDO.** Miércoles, 5 de junio 2024

# **GRAN MADRID**



El fallecido, Borja Villacís, con dos amigos, en una foto antigua. EL MUNDO

PERFIL A SUS 41 AÑOS, VILLACÍS ARRASTRABA UN EXTENSO HISTORIAL DELICTIVO

# De chico de un barrio acomodado a custodiar un alijo de cocaína

Pasó meses encerrado en un piso como 'guardés' de la droga del grupo radical de los Outlaw

### PABLO HERRAIZ MADRID

La vida de Borja Villacís es una aparente paradoja, con un final trágico y, probablemente, temido desde hacía tiempo. ¿Cómo se pasa de pertenecer a una familia acomodada del barrio madrileño de Chamberí, con todo al alcance de la mano, a habitar entre narcotraficantes, profesión que nace de gentes desesperadas? ¿Cómo se acaba siendo el guardés de un gran alijo de cocaína?

Su historia fue conflictiva ya desde sus años de juventud –en el momento de su asesinato tenía 41 años, unos pocos menos que su hermana Begoña–, cuando se juntó con los Ultras Sur. Perteneció un tiempo a los grupos radicales de extrema derecha vinculados al Real Madrid, y más tarde se unió a una escisión de estos: los Outlaw. Ese grupo se desgajó de los skinheads tradicionales hace ya años bajo el mandato de un líder claro, conocido como el *Niño Skin*.

«Los Outlaw estaban totalmente desorganizados, no han sido nunca una entidad estable», según resumen los expertos de la Policía Nacional en grupos vinculados a la violencia en el deporte. La Brigada



de Información de Madrid los conocía bien. Observaron durante años cómo se dedicaban como principal afición a buscar peleas, a recorrer parques y calles armando gresca, pero con un desorden natural. Tan pronto crecían y se expandían como encogían hasta llegar al borde de la desaparición. Lucían camisetas con el nombre de su banda y un logo parecido a un engranaje, quizá en referencia a los utilizados por otras organizaciones neonazis, como los Hammer Skins. Además, frecuentaban los gimnasios del barrio de Canillejas, que pertenece al distrito de San Blas, en el este de la capital.

Pero no iban a Canillejas porque fueran de allí, sino porque en la zona abundan los gimnasios de artes marciales mixtas, boxeo y otros deportes de contacto, donde estos grupos siempre encuentran una manera de practicar lo que después hacen a otros por las calles. No es el espíritu de un combate noble el que les atrae, sino la sed de cazar a una víctima desprevenida, a la que atacar a ser posible en grupo. En una de aquellas veces, encontró Borja Villacís sus primeros antecedentes policiales. Sus acompañantes en aquel grupo de los Outlaw terminaron por frecuentar caminos todavía más oscuros, y él les siguió.

Quizá no fuera un líder en la banda, pero era cercano a ellos; un amigo de toda la vida, alguien en quien se podía confiar. Dos de sus amigos, el mencionado *Niño Skin* y otro llamado Juan Manuel Bajo, empezaron a traficar con drogas. Si era para financiar actividades de los Outlaw o simplemente porque era dinero fácil, sólo lo saben ellos.

Las cantidades fueron cada vez mayores, llegadas desde Sudamé-

### La Guardia Civil captó mensajes encriptados de él con sus jefes

rica a través de bandas colombianas. Después, ellos se lo vendían a otros grupos, pero siempre al por mayor: eran compras grandes y ventas grandes, donde quizá hay menos margen de beneficio, pero es el juego de los más ambiciosos, pue, los pequeños son los que se dedican al menudeo.

En esa organización, según se dirime de la investigación que durante tres años llevó a cabo la Guardia Civil con la Audiencia Nacional, Borja Villacís tenía un papel muy claro, quizá no decisivo pero solo reservado a las personas de máxima confianza de los jefes: ser el guardés. Es decir, se encargaba de vigilar la guardería, que es como llaman los traficantes al piso donde se esconde su alijo principal, del que van sacando determinadas cantidades para vender y que de vez en cuando reponen.

Así, los investigadores observaron que Borja pasó varios meses en un piso, en la zona de Majadahonda-Las Rozas, sin apenas salir a la calle en todo ese tiempo, porque la guardería no puede quedar sola.

Y en este caso su papel queda claro gracias a las intevenciones de EncroChat, el sistema de comunicaciones encriptadas del submundo que ya ha dado pie a cientos de investigaciones sobre crimen organizado en media Europa.

En lo que a él se refiere, las conversaciones eran simples: «Baja», «sube», «llegamos» y cosas por el estilo, según explican a este periódico expertos en esa investigación, que

El coche alquilado por Villacís, con un balazo. A. HEREDIA terminó con más de 30 detenidos y cuatro organizaciones desmanteladas, entre las que estaban los Outlaw.

En esa operación, que se llamó *Águila-Frozen,* Borja apenas salió del piso en aquellos meses: a veces bajaba maletas

al garaje para entregarlas, o recogerlas, siempre bajo la sospecha por parte de los investigadores de tener grandes cantidades de cocaína, entre 30 y 40 kilos. Poco después, la banda se supo investigada y cambió de *guardería* y de *guardés*. Y así varias veces. Las detenciones de primavera de 2021, no obstante, no frenaron la carrera delictiva del fallecido. Lo hicieron unas balas del 7.62, en un lugar solitario.

# **GRAN MADRID**

**SIMULACRO** 

### Ataque terrorista en la Caja Mágica: «Estamos preparados»

### SARA CUBERO MADRID

Los efectivos de las unidades especiales de la Policía Municipal de Madrid, así como sanitarios de SAMUR-Protección Civil, protagonizaron ayer un simulacro formativo en el que se imitaba un ataque terrorista en uno de los edificios de la Caja Mágica de Madrid, al que asistieron la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, y la concejala del distrito de Usera, Sonia Cea, acompañadas por los mandos y responsables municipales de Seguridad y Emergencias.

En esta actividad en la que se emuló un supuesto ataque participaron más de 75 efectivos de los servicios de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, con equipos de Comisaría Central de Seguridad, de la Comisaría de Protección Ciudadana Nocturna, de la Sección de Apoyo Aéreo (drones) y de SAMUR-PC.

«Estamos aquí para hacer un simulacro de intervención con dos personas armadas, que puedan entrar y empezar a agredir a gente. La Policía Municipal está preparada para este tipo de eventos y lo entrenamos habitualmente. Además, conlleva la coordinación con otros cuerpos, en este caso con SAMUR, con los que trabajamos de manera conjunta para entrar a una zona de peligro y atender y evacuar a los heridos lo ante posible», dijo Alejandro San Ruiz, inspector de la Unidad Central de Seguridad, tras las maniobras.

Este simulacro forma parte del Plan de Formación 2024 de la Policía Municipal de Madrid, en colaboración con el servicio municipal de atención sanitaria de Emergencias. «Son extraordinariamente importantes para que los operativos de ambos cuerpos sepan cómo actuar: unos protegiendo a los sanitarios y otros entrando en el momento adecuado para salvar el máximo número de vidas posibles», dijo por su parte Inma Sanz. Operarios del SAMUR-Protección Civil participaron el año pasado en medio centenar de simulacros, mientras que la Policía Municipal realizó ejercicios sobre explosiones, accidentes, desapariciones o infraestructuras claves.













Policías y sanitarios, ayer en las maniobras, en las que estuvo presente Inma Sanz, delegada de Seguridad. AYUNTAMIENTO



**EL MUNDO.** Miércoles, 5 de junio 2024

# **GRAN MADRID**



Cola de gente en el festival Mad Cool del año pasado, ubicado en el recinto Iberdola Music, en el distrito de Villaverde. JAVIER BARBANCHO

POLÉMICA SE CELEBRA DEL 10 AL 13 DE JULIO

# Disputa entre Cibeles y Moncloa por Mad Cool

El Ayuntamiento no concederá la licencia hasta que la Delegación dé el visto bueno

### CARLOS GUISASOLA ANA DEL BARRIO MADRID

El caos de movilidad que se vivió hace un año a la salida del Mad Cool dejó cicatrices. Un puñado de ellas en el Ayuntamiento de Madrid, que en aquellos días de julio estrenaba la mayoría absoluta lograda en las elecciones del 28 de mayo.

Ayer, el asunto sirvió para atizar un poco más el fuego entre Cibeles y Moncloa. Entre el Consistorio y la Delegación del Gobierno, que encabeza Francisco Martín. Lo hacía Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, durante la visita a un vivero de Casa de Campo. «Todavía no hay licencia para que se pueda celebrar ese concierto, ya que estamos a la espera de que el promotor nos acredite el plan de movilidad que ha sido requerido para que cuente con el beneplácito de la Delegación del Gobierno», detallaba el concejal, responsable de una de las tres patas que afecta a ese megaconcierto junto a la M-45. Al tratarse de una autovía, la actuación compete a la Guardia Civil y, por tanto, a la Delegación del Gobierno. Porque, según aseguró ayer Carabante, el plan cuenta con el visto bueno de la Comunidad de Madrid, encargada de reforzar el transporte público, y del Ayuntamiento, responsable del despliegue de la Policía Municipal. «Tenemos que contar con la Delegación, que tiene un papel importante, y estamos a la espera de que se manifieste de manera favorable. El plan es viable», insistía.

Las quejas sobre los accesos y las salidas al Mad Cool del año pasado marcaron la celebración del festival, que estrenaba nuevo recinto al trasladarse desde Ifema a Villaverde. Por

6.763

Empleos. El festival creó este

Empleos. El festival creo este número de trabajos de duración mensual en la hostelería, el comercio y el transporte eso, desde el Ayuntamiento buscaban ayer un consenso que equilibrara las responsabilidades. «Todas las administraciones con competencias en este asunto tienen que poner de su parte. Queremos que la Delegación se manifieste», añadía una tercera vez Carabante, que concluía: «Vamos a poner todos los mecanismos para que se cumpla la normativa en cuanto a los planes de movilidad y en cuanto al respeto de los niveles acústicos».

Sin embargo, desde la Delegación del Gobierno emitieron ayer un comunicado en el que aseguran que entre sus competencias no está la de validar ni autorizar ningún plan de movilidad y que el responsable de otorgar la licencia es únicamente el Ayuntamiento. Según informaron, el delegado del Gobierno lleva meses intentando reunirse con el alcal-

intentando reunirse con el alcalde para abordar la situación del recinto de Mad Cool y los cambios promovidos por el Consistorio para mejorar la movilidad, pero no ha recibido respuesta. Por tanto, el delegado Francisco Martín ha pedido a Almeida que rectifique las declaraciones de Carabante por señalar que la licencia de Mad Cool está condicionada a una decisión de la Delegación del Gobierno.

Mientras tanto, los organizadores del festival han introducido mejoras en el plan de movilidad para evitar el caos en los accesos y las largas colas del año pasado para poder salir del po-

lígono Marconi. Una de las medidas más importantes que han tomado los promotores ha sido la de reducir el aforo de 70.000 a 58.000 personas, con lo que habrá 12.000 visitantes menos en el evento, que se celebra del 10 al 13 de julio. Además, el estadio contará con tres entradas distintas, en lu-

### IMPACTO DE 46 MILLONES

El Festival Mad Cool generó un impacto económico de más de 46 millones de euros en la Comunidad de Madrid por parte de los más de 200.000 asistentes, según un informe de la consultora Metyis presentado ayer. El evento recibe 900.000 euros de subvención de la Comunidad, mientras que la del Ayuntamiento ha bajado del millón a los 200.000 euros. Los promotores

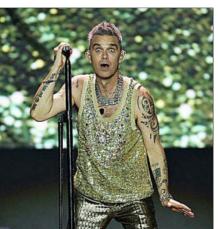

El cantante Robbie Williams, en 2023. EFE

alegan que sería inviable realizar una cita de estas características sin ayudas públicas y que, por cada euro patrocinado por el Gobierno regional, se generaron 51 euros de impacto económico.

gar de una, como sucedió el año pasado, y más de 70 carriles para entrar, en lugar de los 52 de 2023. También se ha reforzado el equipo de seguridad –que ha pasado de 890 a 1.000 miembros– y se ha creado un equipo externo de vigilantes con el fin de controlar mejor el flujo de visitantes, según informaron los promotores en un desayuno con la prensa.

El transporte público se va a mejorar en esta edición, que por primera vez contará con tren de cercanías cada 10 minutos hasta las 4 de la madrugada. Para llegar al Mad Cool se podrá acceder a través de las paradas de Villaverde Alto y de San Cristóbal y para volver en tren se hará desde la parada de Villaverde Alto. El Metro también funcionará cada 10 minutos y habrá lanzaderas a la ciudad

cada poco tiempo, pero la parada se colocará en otra ubicación distinta para molestar menos a los vecinos. Los promotores están intentando colocar lanzaderas desde Getafe para evitar que el público pase andando por debajo de la M-45. Para minimizar el impacto acústico se han reducido los escenarios de ocho a seis y se ha cambiado la orientación de dos de ellos para sortear que el sonido vaya hacia las casas,

El director de Mad Cool, Javier Arnaiz, declaró ayer que entienden las quejas de los residentes y que están trabajando para rebajar las incomodidades, pero añadió que ellos no eligieron el

recinto y que hubiesen preferido quedarse en Ifema. «Hacer un festival es muy difícil porque cada vez hay más competencia. Madrid es una ciudad que está de moda y hay que aprovechar el tirón. El turismo de festivales mueve muchísimo y genera mucho valor para la ciudad», concluyó.

# **GRAN MADRID**

SAN ISIDRO VIGÉSIMA SEGUNDA CORRIDA

# Castaño pone la raza que le faltó a Escolar

El salmantino cosecha una actuación de absoluta generosidad con una corrida decepcionante; gran tercio de varas de Sandoval

### ZABALA DE LA SERNA MADRID

«Nitroglicerina, TNT, una bomba, ya verás estos toros el miedo que siembran, de no parar en la localidad». Todos los baticinios y pronósticos con los que traté de motivar a mi ahijado Javier Meyer los machacó la desrazada corrida de José Escolar, en las antípodas de lo suyo, la emotividad, la fiereza, lo malo a cañón. Le recordé también a Javier buen recuerdo en el último San Isidro de aquel Cartelero que anunciaba un cortijo en su bravura. Pero ese no saltó ni de lejos.

La cosa es que en la primera parte de la corrida todavía el padrino podría, mal que bien, salvarse del rídiculo mayúsculo en el que fue sumido por su otra mitad. En ella salió uno descaradamente complicado pero en morucho. Damián Castaño puso la casta, la entrega, inasequible al desaliento sobre su izquierda, que buscaba una y otra vez el pitón contrario y los naturales imposibles, trazados sobre el mérito de hacérselo a aquella prenda. Y cosechó la última ovación de una tarde mortecina, de sordo esfuerzo abajo.

Castaño fue este martes la generosidad absoluta. Ya lo había sido con la exhibición de Cortinero I en el caballo. Sobre la montura estaba Alberto Sandoval, que protagonizó la más espectacular suerte de varas de toda la feria: el tercer puyazo con el toro tan en largo fue magistral. La preparación, la ejecución, esa precisión. El escolar acusó luego el gasto en el peto y apenas duró dos series de derechazos, bien rematadas con pases de pecho a la hombrera contraria. Castaño se tiró a matar como si no hubiera mañana y salió prendido de mala pero incruenta manera. Esa entrega total le valió otra ovación de reconocimiento.

Fue bonito ver cómo los alumnos



Damián Castaño, entre los pitones al entrar a matar o morir. EFE

de la Escuela de Tauromaquia de Madrid acudieron al patio de cuadrillas a desearle suerte Fernando Robleño, su maestro y director. Ocurrió que salió un toro de José Escolar, muy serio (veleto), bajo y recortado y muy definido en su humillación desde que apareció. Iba a escribir fácil, pero fácil no hay nada en el toreo. Quizá sí comparándolo con las condiciones bélicas habituales de los escolares. Sin ir más lejos el que hirió a Robleño en Pamplona, un tigre de Bengala. Éste respondió con una nobleza cierta-especialmente por el pitón derecho-, un soltarse del muletazo sin voracidad. A la postre sería el mejor. FR se relajó en una primera serie de derechazos. Pero a ese mismo relajo

## ESCOLAR / Robleño, D. Castaño

LAS VENTAS Martes, 4 dejunio de 2024. Vigésima segunda de feria. Unos 17.000 espectadores. Toros de José Escolar, serios por delante, dispares hechuras, desrazados.

ROBLEÑO, DE VERDE PISTACHO, Pinchazo, estocada delantera y nueve descabellos. Dos avisos (palmas): dos medias estocadas (silencio).

CASTAÑO, DE MALVA Y ORO, Estocada atravesada (saludos); estocada caída y descabello (saludos).

GÓMEZ DEL PILAR, DE GRIS PERLA Y ORO. Estocada caída. Aviso (saludos); estocada y descabello (silencio).

estético el toro le ganaba la acción cuando el gazapeo fue ganando terreno. Cuando el veterano maestro al final de faena tomó la iniciativa, cambiaron las tornas, cuando en las tres últimas tandas sintió el toro más en la mano. Puede que ya fuera tarde, que sintiera que algo se escapaba y, para suplirlo, alargase por demás. Sonó un aviso antes de perfilarse. Un pinchazo, una estocada delantera, otro aviso y nueve descabellos. Careció de poder un cuarto voluminoso, un buey de contada humillación y ser improductivo. No hubo ni causa ni caso ahora.

Fue el tercero el de menos remate de la corrida cuatreña, dispar de hechu-

ras, armado como toda pero muy sacudido de carnes. Si es de otro encaste le cantan la Traviata. Pero la tarde fue la más pacífica en los tendidos de toda la feria. Embestía el toro dormido y Gómez del Pilar cosió esa dormidera en un par de tandas de notable trazo. Un cambio de mano de buen dibujo dio paso a la izquierda. Pero desde ahí se vino muy a menos y aunque Del Pilar se cruzó y pasó el pitón no volvió la brillantez inicial en trabajosa labor. Otro aviso antes de matar, otra ovación tras hacerlo. De haber embestido algo el mastodóntico sexto, Apis en cárdeno, hubiera sido un milagro.

«TNT, ¿verdad?», se despidió Javier de su desautorizado padrino.



### UNIDAD EDITORIAL EDICIONES LOCALES, S.L.

### CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de la mercantil "Iloidad Editorial Ediciones Locales. S. I." (la "Sociedad") para su

'onvocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de la mercantil "Unidad Editorial Ediciones Locales, S.L." (la "Sociedad") para si celebración en el domicilio social sito en la avenida de San Luis 25 de Madrid, 28033, el próximo día 27 de junio a las 13:45 horas, con el fin di Jeliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día:

### JUNTA ORDINARIA nen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, corres

probación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023. aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de 4-303. Examen y aprobación, en Examen y aprobación, e diciembre de 2023. Examen y aprobación, en Delegación de facultades Ruegos y preguntas.

ación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

### JUNTA EXTRAORDINARIA

Modificación de la estructura del órgano de administra ción de la Sociedad. Nombramiento de administradores solidarios

Segundo. - Delegación de facultades.
Tercero. - Ruegos y preguntas.

1. Derecho de información y consulta,

1.1 De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria asiste a cualquier socio para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales individuales y consolidadas que serár sometidas a la aprobación de la junta por la presente convocada, así como los informes de gestión, los informes del auditor de cuentas v estado

1.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los socios podrán solicitar del consejo de administración, por escrito, las informaciones o actaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Todas estas solicitudes de información podrán realizarse mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la dirección

Unidad Editorial Ediciones Locales, S.L.

rección: Avenida de San Luis, número 25, 28033, Madrid

Derecho de asistencia

Conforme a la Ley y los estatutos sociales, los socios podrán hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque esta no La representación, que habrá de conferirse con carácter especial para cada junta, deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a

La representacion, que habra de conterirse con caracter especial para cada junta, debera conterirse por escrito o por medios de comunicacion a distancia que cumpian los requisitos legalmente previstos para el ejercicio del derecho a voto a distancia. Los documentos en los que consten las representaciones para la junta general de socios deberán incluir al menos las siguientes menciones; (i) la fecha de celebración de la junta general de socios y el orden del día; (ii) la identidad del representado y del representante; (iii) el número de participaciones de las que es titular el socio que otorgue la representación; y (iv) las instrucciones sobre el sentido del voto del socio que otorga la representación en cada uno de los puntos del orden del día. De no incluirse instrucciones expresas, el representante votará a favor de las propuestas de acuerdos formuladas por el administrador único sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

La representación es siempre revocable. La asistencia personal a la junta general del socio representado tendrá valor de revocación de la representación notranda

representación otorgada.
4. Complemento de la convocatoria

De conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda requerir la asistencia de un notario a efectos de

Madrid 28 de mayo de 2024.- El administrador único, D. Marco Pompi

# **GRAN MADRID**

GASTRO SE HIZO CON LA ESTRELLA MICHELIN EL PASADO NOVIEMBRE

# Madrid, la asignatura pendiente de Berasategui: deja El Club Allard

Un año después de haberse hecho cargo del emblemático restaurante, el chef vasco se desvincula del proyecto, al igual que su discípulo, José María Goñi, hasta ahora al frente de las cocinas

### MARÍA CANALES MADRID

Ha pasado poco más de un año desde que en abril de 2023 un emocionado Martín Berasategui se hiciese cargo de El Club Allard. Era su vuelta a la capital después de varios años de intentos fallidos, y el mismo chef compartía en una entrevista a este periódico el privilegio que suponía que los dueños del emblemático restaurante, situado en un edificio histórico frente a la Plaza de España, hubieran contado con él. Para el ambicioso proyecto se trajo de Lasarte a un equipo muy joven de unas diez personas, que puso bajo la dirección de uno de sus discípulos, José María Goñi, el joven chef donostiarra con quien consiguió la estrella Michelin el pasado mes de noviembre.

Hace unas semanas, Goñi anunciaba por sorpresa que daba por cerrada su etapa en Madrid y dejaba el establecimiento para «buscar nuevos retos». Ayer, fue su maestro, el propio Berasategui, con 12 estrellas Michelin, quien ponía fin a las relaciones comerciales con El

### Martín trajo desde Lasarte a un equipo de 10 cocineros

### El madrileño Juan Rodero, de 25 años, será el nuevo chef

Club Allard, de «mutuo acuerdo y de forma amistosa», tras alcanzar la excelencia culinaria para dicho restaurante en el último año.

Antes de tomar esta decisión, la sección de gastronomía de este periódico, Metrópoli, entrevistó a José Mari Goñi para repasar su trayectoria y sus últimos meses al frente del restaurante madrileño. El joven chef, formado en el Basque Culinary Center, en Martín Berasategui Lasarte y luego en Oria, en Barcelona, contaba cómo había sido el reencuentro con su maestro, cómo le «fue imposible rechazar su propuesta al frente de El Club Allard» y también lo difíciles que fueron los inicios. «Levantar la marca costó mucho y, al principio, cuando cogimos el restaurante, la gente se creía que era un volantazo más de El Club Allard. Tuvimos poco tiempo para reabrir, renovar, adecentar la cocina y for-

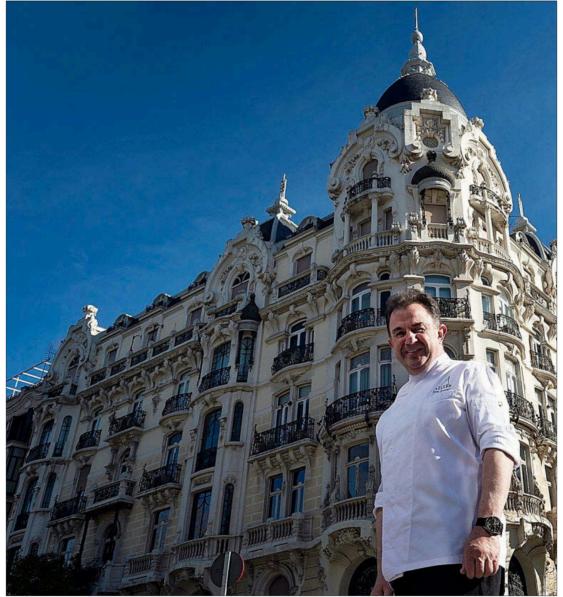

Martín Berasategui posa frente a El Club Allard tras hacerse cargo del restaurante. FOTOS: FRAN PERICAS

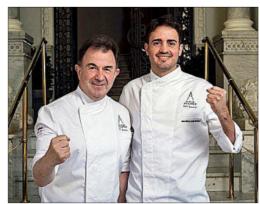

Berasategui con su discípulo José Maria Goñi.

mar al equipo con un curso intensivo», contaba entonces Goñi.

Martín lo eligió para que diera una vuelta al emblemático comedor madrileño. Y vaya si lo hizo. Con una cuidada propuesta basada en las cocinas vasca y española, y con inspiración de culturas y sabores de todo el mundo, consiguió seis meses después de ponerse tras los fogones y, a pesar de las dificultades, que el establecimiento fuera reconocido con una estrella Michelin.

Goñiaseguraba entonces que estaba contento con el trabajo, pese a que tenía limitaciones. «Al final, la parte creati-

va va en relación a tus necesidades; por ejemplo, tú no puedes hacer aquí cosas que tu realidad no te permite, y te tienes que adecuar. Tengo a los mejores proveedores del mundo, pero estoy limitado en otras cosas. Esto es como la Fórmula 1, si tienes un piloto muy bueno, un equipo estupendo y la marca es buena, como es el caso aquí, pero resulta que el coche tiene buen chasis pero está viejo, por mucho que quieras, corre pero no es el más rápido». Tras su etapa en el Club Allard, Goñi agradece «todo el apoyo, la confianza y el cariño que me ha dado Martín Berasategui, estoy orgulloso de haber compartido con él eléxito y de que me haya dado la oportunidad de poder volar», asegura el chef a *Metrópoli*.

En su nueva etapa, el restaurante sigue apostando por el talento joven con el nombramiento de Juan Rodero como nuevo chef. El madrileño de 25 años, que en un principio trabajó con Goñi en el restaurante, aunque luego se fue, es todo un autodidacta y conoce bien la filosofía culinaria de El Club Allard, donde ya formó parte del equipo de cocina.

### **MATADERO**

### Día Europeo de la Música con conciertos gratuitos y documentales

### R. DÍAZ MADRID

El Día Europeo de la Música (21 de junio) reinará un año más en Matadero Madrid, en una cita multitudinaria ya clásica, que reunirá lo último del rock, el pop y la música electrónica durante tres jornadas de conciertos gratuitos, del 21 al 23 de este mes. Además, se redondearán desde tres días antes con una selección de documentales sobre música, proyectada en la Cineteca Madrid.

Cala Vento, Cometa, Erika de Casier, Hens, Horse Meat Disco, John Talabot, Karne Kulture y Toccororo serán las bandas protagonistas de este Festival DEMM 24, que actuarán en el espacio al aire libre de plaza Matadero durante los dos primeros días, en un derroche de potencia, vibración y baile. Arrancará con el rock enérgico de los catalanes Cala Vento, laureados el pasado abril con el Premio ONErpm al Álbum del año y con el Premio MIN al Mejor Álbum Rock 2024 por su *Casa linda*.

La apuesta por las tendencias y promesas musicales recientes, impulsada desde 2009 por este espacio del Ayuntamiento de Madrid y, en esta edición, con el patrocinio de Heineken, incluirá también al público familiar, con los matinales de acceso libre a cargo de Alondra Bentley y de Therematic (Javier Díez-Ena), que sonarán en la Nave 16.

En paralelo, se exhibirá un ciclo de seis documentales en la Sala Azcona, que retratan los procesos creativos de artistas musicales como el compositor japonés Ryūichi Sakamoto y el trovador italiano Lucio Dalla, así como de leyendas patrias y mundiales, de la talla de Oasis, Sparks y Lagartija Nick. Un re-



*El grupo catalán Cala Vento.* A.M.

paso a la electrónica andaluza de los años 90, a partir del movimiento masivo tan singular que fue el breakbeat, completa la programación fílmica del festival.

# GRAN MADRI

**ENTRE GATAS** Y GATOS

Jimmy Millán (Jaén, 1985), madrileño de adopción desde hace seis años, se decantó en su juventud por estudiar Filología Inglesa, aunque pronto se arrepintió, pues le pareció cero atractiva: «Estuve un año, y no iba a clase». Terminó por hacer Gestión y Administración Pública, aunque tampoco lo tenía muy claro: «Mi familia me recomendó optar por esa carrera ya que tenía más salidas». Así que, mientras sacaba adelante aquello, señala, «alimentaba mi parte creativa haciendo collages, lo que me permitía combinar mis grandes pasiones, que son la fotografía, el diseño o la música»

Desde pequeño Millán tuvo talento para el dibujo. Siempre dejaba varios en las hojas de los apuntes, retratando los viajes que soñaba con hacer, prendas que le gustaría tener o formas arquitectónicas que le llamaban la atención. Recuerda que le enseñaba a sus padres los collages

que hacía y les decía: «Si esto lo viera alguien, me contrataba seguro». Convencido de que su futuro tiraría al final por el arte, al terminar los estudios comenzó a hacer sus propias versiones de retratos de gente conocida, como Mandela o The Beatles, por hobby. Dibujos que al principio solo compraban sus amigos pero que llegó a comercializar hasta en El Corte Inglés. «Vendí toda la obra menos una», asegura el ar-

Al poco tiempo, se mudó a Granada, donde entró en contacto con mucha gente del mundo creativo que le ayudó a darse a conocer. «Una amiga me ofreció trabajar con ella en imagen de restaurantes y tuve la suerte que varios de ellos metieran mis collages a modo de decoración, lo que me dio mucha repercusión», asegura. Sin esperarlo, una galería de Londres le contactó y organizó una pequeña exposición con su obra. Después hubo otra en Barcelona. Así, decidió venir a



Jimmy Millán, rodeado de algunas de sus obras, en su estudio de Vallecas. E. M

**JIMMY MILLÁN** Este artista plástico triunfa dentro y fuera de nuestras fronteras con su obra, caracterizada por rostros de escasos trazos

# El 'rey de las caras': de exponer en Corea a la casa de Rudy Fernández

### **ESTEFANÍA RUILOPE** MADRID

Madrid a probar suerte, porque «tenía claro que era la ciudad donde quería estar e intentar vender mi arte», expresa. «Comencé haciendo colaboraciones con varias revistas de moda y eso me introdujo en el fascinante mundo de la pintura», añade.

Hoy, Millán es conocido por sus famosas obras de rostros, algo que parece sencillo pero

que requiere de un largo proceso de trazos pensados y meditados. «Cada uno está medido y equilibrado», añade. Cada cara está silueteada y pintada a mano, y las piezas están como en un puzle. Trabajo sobre cartones y luego dibujo», explica.

Empezó vendiendo cuadros por 10 euros y ahora no bajan de 800 (el más caro lo ha vendido por 7.000). Entre sus clientes más conocidos se halla el jugador de baloncesto Rudy Fernández.

Este año ha hecho varias exposiciones, como la del Palacio de Santa Bárbara -con una sala que replica su estudio de Vallecas- o la del espacio Opn. También una en Corea, donde «me pidieron 14 obras de golpe». «En un fin de semana se vendieron 13», añade antes de contar que este mismo país ya está preparando otra.

El color morado y él no son grandes amigos, reconoce, pero en cambio los naranjas y amarillos

han ganado posiciones en su pintura en los últimos tiempos. «Te diré que las obras en estos colores se venden al instante. No sé la razón».

Saca a la venta todas las creaciones que no son por encargo y, sin saber bien por qué, hay una que no se ha vendido nunca, pero le tiene tanto cariño que la guarda en su casa. «Se llama Mediterráneo, y son trazos en azul y amarillo. He vendido de ese estilo un montón, pero ésta, por alguna razón, tenía que quedarse conmigo. Cuando la gente viene a casa la quiere, pero ya no se vende».

En su estudio de Vallecas tiene un desorden ordenado, porque sabe perfectamente donde están todas las obras. «Tengo una en caballete, dos en las mesas, tres en el suelo. He llegado a pintar 8 o 10 a la vez», dice el artista que también es un reconocido maniático de las luces: «Doy mucha importancia al grado y a la calidad. Tiendo más a una luz cálida e indirecta. En casa, siempre luces bajas y muchas velas».

ADN. TIENE UN PLAZO DE DOS MESES PARA LAS ENTREGAS ● SU ESTUDIO DE VALLECAS SE PUEDE VISITAR CON CITA PREVIA ● SE INSPIRA EN EL CINE Y LOS DOCUMENTALES



**INDIANO** EN CHAMBERÍ **VICTOR DE LA SERNA** 

## Cuando sólo el Gobierno puede hacer parkings

Ya sabemos qué hace falta para construir un aparcamiento subterráneo en Madrid sin problemas jurídicos ni protestas vecinales: que lo construya un ministerio sobre un terreno de 15.000 metros cuadrados comprado por sus antiguos responsables hace

40 años y que desde entonces permanecía vacío -baldío y triste, se puede decir- en un emplazamiento de lujo justo al lado de la plaza de Castilla. Como se ha informado en estas páginas, el Ministerio de Hacienda se apresta a construir allí una enorme mole de oficinas, de 14 pisos, y bajo ella un aparcamiento de 1.200 plazas, todas para funcionarios y trabajadores del complejo, ninguna para el vecindario.

La noticia contrasta con lo sucedido por los últimos intentos del Ayuntamiento de construir aparcamientos que aliviasen el tráfico y la falta prácticamente absoluta de plazas de estacionamiento en superficie: la justicia ha parado o al menos frenado, no sólo el proyectado en el inicio, junto al Estadio Bernabéu, de la misma calle del Padre Damián donde va a construirse el de

Hacienda, con unas 600 plazas, y hace más tiempo el de la Castellana, también cerca del estadio, que iba a tener 1.200. Entre los dos, tendrían una tercera parte de espacios para los vecinos por un alquiler máximo de 100 euros al mes. No es la primera desven tura municipal en las iniciativas de este tipo: también los vecinos se alzaron contra el proyectado hace cuatro años en Menéndez Pelayo y lo detuvieron, proclamando, como en los últimos casos, que se iba a organizar un caos peor del ya existente.

No intenta este indiano quitar todas las razones a los movimientos vecinales que están paralizando la extensión de la superficie aparcable en esta congestionada ciudad. Pero no hay más remedio que recordar que las obras, éstas sí larguísimas y pesadas de soportar, que promovió

Alberto Ruiz-Gallardón en la calle de Serrano, con dos kilométricos aparcamientos muy mayoritariamente dedicados a los vecinos, no sólo solucionaron muchos problemas en un barrio como el de Salamanca con pocos garajes, sino que salvaron y promovieron el liderazgo comercial de Serrano, uno de los pulmones económicos de una ciudad hoy boyante.

Las obras de cualquier tipo siempre causan incomodidades transitorias. Pero siguen sin convencernos las afirmaciones sobre el caos circulatorio que entrañan aparcamientos nuevos. Retirar coches de la calle nos parece todo lo contrario: un alivio, una reducción de tráfico, golpes y ruidos. Es difícil convencer a las asociaciones de vecinos, pero a ver si se puede llegar a un punto de encuentro.

## **EL**MUNDO

# EL CORREO DE BURGOS 4 NO S



# El alza del precio de la vivienda eleva un 20% las ayudas directas de Cáritas

• «Es más difícil encontrar vivienda que trabajo» para las personas que atiende la ONG de la Iglesia • Las ayudas pasan de 716.000€ en 2022 a 855.000 en 2023, por la inflación y por el desmedido auge los alquileres, que «se han doblado o triplicado»

El encarecimiento de la vivienda es un hecho y sus consecuencias afectan en mayor medida a los colectivos más vulnerables, que requieren apoyos extraordinarios para encontrar un espacio digno en el que residir. Los datos cantan y Cáritas de Burgos ofrece algunos significativos en este sentido. Tanto es así que sus responsables han manifestado su especial «preocupación» por los efectos de una realidad que el año pasado elevaba en casi un 20% la cuantía total de las ayudas económicas directas distribuidas. El montante crecía de los 716.000 euros de 2022 a los 855.000 del ejercicio anterior, alimentado por la inflación y por el desmedido aumento de precio de los alquileres, mayor en proporción en

el caso de las habitaciones en piso compartido. «Se han doblado, incluso triplicado en algunos casos», lamentaba la coordinadora de Acción Social de Cáritas, María Gutiérrez.



### COMPROMISO CON LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO EN EL FORO DE LA UBU

Una nueva edición del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos se suma a las 22 ediciones anteriores que lo han convertido en «uno de los más amplios y participativos de todo el país», según aseguró el rector Manuel

# El paro baja más de un 4% pero sigue arraigado en el sector Servicios

Acaparó en mayo el 70% de los 13.646 parados registrados, tras un descenso de 621 personas

### El paro continúa descendiendo en

Burgos. Aún con todo, el sector servicios sigue siendo el nicho con mayor tasa de desempleo. No es un fenómeno que afecte únicamente a la provincia ni a Castilla y León en su conjunto. En cualquier caso, este sector acaparó el pasado mes de mayo al 70%

de los 13.646 parados registrados. En términos generales, el Servicio Público de Empleo Estatal revela una caída del paro del 4,35% respecto al mes de abril. Es decir, 621 personas que encontraron trabajo. La brecha de género sigue marcando la pauta, ya que el desempleo afectó en mayo a 5.439 hombres y 8.207 mujeres.

Pérez Mateos. La cita congrega a un centenar de empresas e instituciones, repartidas en 86 stands, que demandan perfiles variados a los candidatos para los 600 empleos que se calcula que se podrían ofertar.



### La limpieza de La Quinta se refuerza con más personal para la fiesta del día del Curpillos

El dispositivo de limpieza del parque de La Quinta con motivo de la jira del Curpillos se reforzará este año sobre todo con medios humanos con hasta 143 operarios que trabajarán en cuatro turnos, frente a los 120 que lo hicieron el pasado ejercicio. Además, se colocarán 200 contenedores. Pág. 4

Manso: «Cuando tenga algo que decir a los afectados por los aparcamientos en altura les llamaré»

### **PROVINCIA**



El IDJ sufraga 15 coordinadores deportivos para «dinamizar todo el año» a 41 pueblos

# **OPINIÓN**

NUNCA AHORRÉ lo suficiente para pagar las cien mil pesetas que costaba la enciclopedia Espasa con su mueble de madera y sus apéndices. Entonces, algunos creíamos que casi todo estaba en sus tomos de lomo negro. Y no era para tanto. Hoy la Wikipedia se lleva la palma. Y el clic. Y dicen que tampoco es para tanto. En sus páginas y pantallazos estuvo y está la cultura en toda su dimensión. Muchas veces me he preguntado qué es cultura. Cuántas culturas existen. De qué tratan y para qué sirven. Desde niño escuché que lo importante era tener una buena cultura general. Y desde que la razón entró en mis usos vitales, la cultura ha sido la coletilla permanente la gran piedra angular, el alimento del pueblo, la razón de existir de cualquier gestión social. Todo tiene relación con la cultura. Que sería de los políticos y de



**TIERRA ADENTRO JAVIER PÉREZ ANDRÉS** 

Cultura popular

sus políticas si careciesen de sus departamentos culturales. Pero lo de la cultura trasciende al estrato social. No solo es cuestión de eruditos y letrados. El padre Penagos a quien conocí en el seminario (mi primer Florilegio...), habría apuntado así: Quod natura non dat Salmantica non praestat. Lo

que natura no da, Salamanca no presta. Y vive Dios que mi cuaderno de bitácora está lleno de apuntes de sabios crecidos a extramuros de las grandes casas de cultura. En mi barrio había hombres cabales, en mi pueblo labradores filósofos, marinos valientes, pastores poetas. Hubo un tiempo que en el pueblo más olvidado del mapa, sin apenas bachilleres, vivieron unas gentes que construyeron una sociedad civil rural llena de cultura. Había pintores, músicos, actores, escritores, poetas.. y lo demostraban cada domingo, cada fiesta, cada estación del año, en cada acto social de cierto relieve. Posiblemente en ese espacio y tiempo de esa aldea soñada, hoy silencio y ruina, se cultivó la cultura con extraordinaria vitalidad. Prueba de ello es que aún hoy muchos mayorines nonagenarios despliegan en sus relatos y recuerdos el sabor de lo culto. Paisanos y paisanas que han hecho de la bondad y el buen juicio un modelo de actitud positiva hacia los demás. Esos son los hombres justos, cultos. Y esas mujeres, sabias contendoras de las artes nobles que en silencio tejieron sentadas a la puerta de la casa el manual de cultura que hemos leído y releído generaciones enteras. Hay quien denomina estos cuadernos de bitácora arcanos inmateriales. Mal asunto este de contar con alforjas tan grandes donde todo cabe cuando se trata de guardar y amontonar cultura. Deberíamos de establecer apartados de importancia vital. O sea, asuntos que por cuestión de raíces y herencias locales nos pertenecen. La llaman cultura popular. Hay una prueba del algodón que no falla nunca: más culto es quien más lee y es más sabio el que además camina.

# La realidad del vigor económico que dan los magníficos datos del empleo

LA BUENA MARCHA del empleo en Castilla y León, con récord histórico de ocupados, como en el conjunto del país es un síntoma inequívoco de una economía sana pesa a haber sido azotada por crisis sanitarias y bélicas. Los datos del paro siguen certificando el buen ritmo de la economía. De la economía real. La de los ciudadanos que primordialmente necesitan un puesto de trabajo con el que construir proyectos de vida. Y esa buena marcha de la economía se suele deber esencialmente a que la acción política no entorpece o entorpece menos, que es su función esencial, pero también gracias a la salud empresarial y su confianza en el contexto. La inflación y los precios de las hipotecas azotan a las clases menos pudientes. Pero el empleo es el recurso más infalible contra las desviaciones y las dolencias de la economía, esas que sí dependen en gran medida de la acción política, y donde la acción política suele mostrar sus debilidades. Es tiempo más que suficiente para que la autoridad monetaria europea baje los tipos. Ya lo tenía que haber hecho. Pero lo acometerá, seguramente con más timidez de la que los subió mañana, en vísperas de las anodinas elecciones europeas que han conseguido no interesar a casi nadie. La abstención dictará sentencia. Y lo hace ahora para tratar de evidenciar la utilidad de unos verdaderos y auténticos inútiles de la

economía, que siguen aplicando fórmulas de hace medio siglo a los problemas actuales. Y no han tenido más ocurrencia para frenar la inflación que acribillar subidas de tipos de las clases medias y bajas, subiéndoles las hipotecas de forma desmesurada.

Afortunadamente el apocalipsis de los agoreros sigue sin llegar al ámbito más social de la economía, que es el empleo. Y ese es el mejor síntoma, por mucho que se empeñe el consejero de Industria, Empleo y Comercio, Mariano Veganzones, en hacer piruetas de cifras e interpretaciones para atacar asuntos como la reforma laboral pronosticando que no es oro todo lo que reluce. De momento, reluce el empleo. Y vivimos de realidades, no de teorías. Mejor haría en acometer planes para salvar al comercio tradicional en nuestras calles, que es el sector que más sufre por la durísima competencia con las franquicias, internet y las grandes multinacionales. Algo más que soltar billetes a la patronal del comercio de Castilla y León que está dirigida por un verdadero incompetente, el soriano Adolfo Saiz, que tras hacer el ridículo con estridencias en la política municipal ahora se ha agarrado al chiringuito del departamento de Comercio de CEOE Castilla y Léon. El comercio más que nunca. Tampoco estaría mal que la consejería auditara esas subvenciones como hace con las de los sindicatos.

### **ABEL**



### **PAPAMOSCAS**

### Bruselas, sus políticos y billetes

CADA CINCO AÑOS se despliegan por las calles de nuestras ciudades y algún que otro pueblo unas señoras y unos señores que viven de la política a cuerpo de emperadores y emperatrices, con alojamiento itinerante en Bruselas. Allí se meten un billetada indecente por hacer cosas que muchas veces podían dejar sin hacer para alegría del vecino que quiere ser el alcalde, pero no tiene ni pajolera idea de quién es el eurodiputado. El eurodiputado es uno que se mete a razón de 240.000 euros al año, más vuelos a tutiplén y un hartazgo de prebendas indecentes. Sólo hay que mirar las cuentas corrientes de quienes llevan tiempo parasitando en el escaño de Bruselas. Cómo las tenían cuando llegaron y cómo han engordado con el paso del tiempo. Pues en buena medida esto es lo que conocemos por Europa y que llegada una pandemia no nos sirve ni para avisarnos de que viene un virus enfurecido. O cuando tenemos un forajido aquí es el país que se nutre de las instituciones europeas y su fábrica de burócratas el que le acoge en sangrado para que la Justicia nuestra no pueda meterle mano. La Europa de los chollos. Europa es una idea brillante que cada día perpetúa más su fracaso. La Europa que quieren los ciudadanos es la que resuelve su vida, no la que se pule nuestro IVA en instituciones inútiles y políticos vividores. La Europa de la eficacia, no la Europa de la burocracia y las decisiones insensatas que arruinan nuestra agricultura y favorecen la competencia desleal de países que producen y compiten desde el ejercicio de la esclavitud más atroz y se la suda el medio ambiente, el planeta y hasta la sanidad alimentaria. La Europa de la protección del medio ambiente y de las especies, no la que es un lobo para el hombre, y para el ganado. Escucharán a unos señores y señoras de las bondades de su Europa. Se refieren a las bondades de sus cuentas corrientes, no lo duden. Piensan en billetes; los suyos. ¡Vaya ganao!

### **EL CORREO DE BURGOS EL** BURGOS PUBLICACIONES S. A.

EDITORA: ADRIANA ULIBARRI

**GERENTE:** JOSÉ ANTONIO ARIAS

**DIRECTOR:** RICARDO GARCÍA URETA

REDACTOR JEFE:

**REDACCIÓN:** Marta Casado, Natalia Escribano Virginia Martín, Diego Santamaría Loreto Velázquez, Laura Briones

ADMINISTRACIÓN Y PUBLICIDAD:

PUBLICIDAD:

DISEÑO GRÁFICO:

MAQUETACIÓN:

DISTRIBUCIÓN: tegral / Beralán, S. L IMPRIME: nt Impresión.

Avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 28821 Coslada (Madrid) DEPÓSITO LEGAL: BU - 228 - 1999

# El alza del precio de la vivienda eleva un 20% las ayudas directas de Cáritas

• El total crecía de 716.000 euros en 2022 a 855.000 en 2023 • La organización diocesana atendió a 10.687 personas de 7.040 familias, cifra similar a la de 2022 • Un 34% solicitaban apoyo por primera vez

### L. BRIONES BURGOS

El encarecimiento de la vivienda es un hecho y sus consecuencias afectan en mayor medida a los colectivos más vulnerables, que requieren apoyos extraordinarios para encontrar un espacio digno en el que residir. Los datos cantan y la memoria anual de Cáritas Diocesana de Burgos ofrece algunos significativos en este sentido. Tanto es así que sus responsables han manifestado su especial «preocupación» por los efectos de una realidad que el año pasado elevaba en casi un 20% la cuantía total de las ayudas económicas directas distribuidas.

El montante crecía de los 716.000 euros de 2022 a los 855.000 del ejercicio anterior, alimentado por la inflación y por el desmedido aumento de precio de los alquileres, mayor en proporción en el caso concreto de las habitaciones en piso compartido. «Se han doblado, incluso triplicado en algunos casos», lamentaba la coordinadora de Acción Social de la organización, María Gutiérrez, para subrayar que, «en este momento, para las personas a las que acompañamos es más difícil encontrar vivienda que trabajo». Al respecto, la representante de la entidad instaba a las administraciones a implementar políticas que fomenten el alquiler social e impidan que se especule «con un bien tan básico como este»

El pago de la renta y los suministros (luz, gas, agua...) vinculados con el hogar son el segundo gran grupo del listado de destinos de las citadas ayudas económicas directas, liderado siempre por los bienes básicos para la subsistencia, tales como alimentación o medicamentos.

Era este uno de los mensajes destacados de la tradicional «rendición de cuentas» que cada año ejerce Cáritas con la difusión de su balance de actividad y económico. El de 2023 revela cierta estabilidad tras varios años de escalada de la demanda de apoyo, motivada primero por la pandemia y agravada posteriormente por la guerra en Ucrania, la crisis energética y la inflación. «Podemos decir que ha sido un ejercicio relativamente normal» en comparación con los anteriores, según consideró su director, Jorge Simón.

Las cifras lo respaldan, pues las 10.687 personas de 7.040 familias atendidas en la provincia-4.004 de ellas en la capital-suponen una variación mínima respecto a 2022, de apenas un1,5%. Sorprende, sin embargo, que el 34% de estos casos acudían a Cáritas por primera vez, hecho del que la organización diocesana hace una doble lectura. Y es que aunque se puede entender como una «rotación orenovación» de las familias que precisan apoyo,

«también tiene una interpretación positiva, ya que el hecho de que su incorporación no incremente el número total revela que hay otras familias que dejan de necesitar ese respaldo y, por tanto, supone que nuestra intervención es efectiva porque, junto con tras medidas como las ayudas públicas, saca a las personas de la pobreza», explicaba Gutiérrez.

Más allá del estatismo del dato total, el perfil de quienes lo integran sí que experimentaba cambios el año pasado. Se registraba un incremento de ciudadanos extracomunitarios, del 46% del total hasta un 59%, en gran medida provenientes de países hispanoamericanos, con Colombia y Venezuela como principales lugares de origen. «Para muchos de nuestros atendidos, además de las condiciones económicas, los motivos para dejar atrás

su país tienen que ver con la inseguridad y la falta de perspectivas de futuro», indicaba la coordinadora de Acción Social, para destacar que otra de las 'novedades' detectadas es el mayor nivel de estudios de los migrantes que recalan en sus servicios en busca de apoyo. «Si en 2022 había un 13% con Bachillerato o formación superior, en 2023 era un 18%. Recibimos a personas con mayor cualificación que acceden en mayor medida al empleo», añadía Gutiérrez.

Así, las 89.271 intervenciones llevadas a cabo por Cáritas Diocesana de Burgos el año pasado en sus diez programas en activo convierten a la entidad en voz más que autorizada para analizar las situaciones a las que se enfrentan los colectivos vulnerables.

La conclusión es demoledora: «La pobreza severa sigue estancada, pese

a la recuperación económica, y ni siquiera se han superado los niveles que dejó la crisis de 2008». Gutiérrez indicaba que casi la mitad de las personas atendidas no percibe dinero «ni por salarios, ni por prestaciones», por lo que el Ingreso Mínimo Vital «sigue sin alcanzar a todos los que lo necesitan».

### CONTRA LA CRISPACIÓN

No es mucho mejor la reflexión en torno al mercado laboral, pese a la evidente recuperación. «La precariedad se ceba con los parados de larga duración, los jóvenes menos cualificados y las mujeres con hijos a cargo, que son perfiles muy frecuentes en Cáritas», explicaba. Defiende así la organización el fomento del «empleo protegido» y una mayor vigilancia para prevenir y sancionar los casos de explotación.

La coordinadora de Acción Social culminó su intervención con una doble llamada. Por un lado, recordaba la importancia de los fondos públicos para cooperación internacional y exigía alcanzar el 0,7 de los presupuestos de las administraciones del que, por cierto, se alejaba este año el Ayuntamiento tras el recorte de esta partida impuesto por Vox. Gutiérrez señaló al respecto que Cáritas se posicionó en contra de tal decisión a través de la Coordinadora de ONG.

Además, reivindicó la creación de espacios de encuentro y diálogo sereno y constructivo, pues «la polarización y crispación » imperantes en la actualidad «nos perjudican a todos, pero todavía más a los más vulnerables». «Lo que debe mover a los responsables políticos es la búsqueda del bien común», apostilló.



El delegado de Cáritas Burgos, Mario Vivanco, junto a María Gutiérrez y Jorge Simón. SANTI OTERO

# Saturación en los servicios por «falta de medios» de las administraciones

El colapso del sistema de acogida aboca a los afectados a ocupar meses plazas del programa de personas sin hogar

### L.B. BURGOS

La «falta de medios» de las administraciones repercute en el funcionamiento de Cáritas hasta el punto de saturar algunos de sus programas. La coordinadora de Acción Social de la entidad diocesana, María Gutiérrez, señalaba ayer un par de ejemplos que evidencian este impacto y dificultan el desempeño de su labor en beneficio de los colectivos más desfavorecidos.

Así, lamentó la creciente conges-

tión del sistema de acogida a personas inmigrantes. «Trámites tan básicos e iniciales como solicitar una cita en Comisaría o Extranjería se prolongan durante semanas o meses y obligan a las personas afectadas a ocupar plazas en recursos como el de personas sin hogar», totalmente abarrotado, detallaba.

Otro síntoma del colapso que sufren los servicios públicos es el incremento que la partida destinada a adelantar ayudas. «Ha crecido un 29% en 2023, hasta los 554.909 euros», indicaba Gutiérrez, para señalar que esta eficaz forma de que los apoyos lleguen «a quien lo necesita cuando lo necesita» supone una importante carga de trabajo para la entidad y revela la escasa agilidad de las respuestas de la administración a las necesidades de la sociedad. «Está claro que el sistema está tensionado porque no se quiere dotar de los recursos necesarios para que no sea así», concluía.

### PERSONAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS

## 7.162

Acogida parroquial. Este programa concentra el mayor número de personas atendidas. Sus equipos ofrecen orientación y ayudas ajustadas a las necesidades.

### 1.018

Infancia. Los menores beneficiarios en este ámbito se distribuyen entre los cinco centros activos en la provincia.

### 146

Mayores. Este programa de acompañamiento se ponía en marcha hace tres años para luchar contra la soledad no deseada y ya se ha implantado en cinco localidades.

### 1.184

Sin hogar. Cuenta con recursos residenciales en Burgos, Aranda y Miranda. Registra un cambio de perfil, con más jóvenes en situación irregular que logran abandonar la exclusión tras recibir apoyo.

## 2.249

Empleo. Superaba el millar de inserciones laborales en 2023. Casi la mitad gracias a la agencia de colocación propia, referente en servicio doméstico.

# La limpieza del parque de La Quinta se refuerza con más medios humanos

La zona de emergencias se situará en Las Veguillas y se recomienda acudir en autobús

N. ESCRIBANO BURGOS El dispositivo de limpieza del parque de La Quinta con motivo de la jira del Curpillos se reforzará este año sobre todo con medios humanos con hasta 143 operarios que trabajarán en cuatro turnos, frente a los 120 que lo hicieron el pasado ejercicio.

Sin embargo, en cuanto a maquinaria se usará la misma y se advierte que su acceso es más complicado por la orografía de esta zona, pero está previsto que puedan entrar camiones de tamaño mediano para vaciar, a las 16.00 y a las 19.00 horas, los cerca de 200 contenedores que se ubicarán. En concreto, se dispondrá por toda la campa de un centenar de cubos, 20 contenedores de envases, 13 de vidrio, 10 cajas multifracción de resto y 35 contenedores de fracción de resto.

La Concejalía de Medio Ambiente y la empresa Urbaser, han acordado este plan de trabajo que comienza en los días previos a la fiesta de El Parral, con la ubicación de los contenedores, y con el baldeo del parque con la colaboración también de vehículos de Bomberos para regar los caminos y, así, prevenir la aparición de polvo y pelusas. Sin duda, las horas de mayor trabajo se concentrarán por la tarde y la noche del 7 de junio, así como todo el día 8 para devolver a la normalidad este zona de alto valor medio ambiental después de la fiesta, que moviliza a miles de personas.

Los concejales de Medio Ambiente y de Festejos, Carlos Niño y Carolina Álvarez, que han presentado los pormenores de la fiesta del Curpillos, que se celebra este viernes 7 de junio, han solicitado la



Trabajos de instalación eléctrica para la fiesta del Parral en La Quinta. T. A.

máxima colaboración ciudadana en materia de limpieza y han pedido a todos los que participen que hagan uso de los contenedores tanto los ubicados en el parque como en la zona trasera de las peñas. Ambos han recordado la prohibición de meter vidrio en la zona y se han mostrado, especialmente preocupados, porque puedan quedar en La Quinta pequeños restos de vidrio rotos que pudieran hacer efecto lupa durante el verano y, de esta manera, acrecentarse, el riesgo de incendio.

Niño llamaba la atención también por mantener lo más limpio posible las riberas del río Arlanzón y el propio cauce.

### **ZONA DE EMERGENCIAS**

Otro de los retos del cambio de ubicación de esta popular romería ha sido ubicar en este espacio la zona de emergencias, con hospital de campaña, ambulancias, punto violeta (para mujeres que se sientan agredidas), protección civil y espacio para colocar a los niños pulseras identificativas para resolver de manera rápida cualquier extravío.

El aparcamiento de Las Veguillas es el lugar elegido para realizar este despliegue y, por ello, no se podrá utilizar para estacionar vehículos particulares. De hecho, la calle que da acceso a este lugar, el final de San Pedro de Cardeña, estará destinado para este tipo de vehículos, aunque sí podrán acceder los residentes.

### DJ Y BAILES DE TARDE

Desde la Federación de Peñas, Fajas y Blusas, su presidente, Miguel Santamaría, recordaba, por su parte, que contarán con un espectáculo infantil, así como la actuación de DJ Isma, en dos áreas diferenciadas, así como bailes de tarde, a cargo de la orquesta 'Trío Paradise'.

Por cierto, que más allá de la jira y en la ubicación de siempre, en el barrio de Huelgas tendrá lugar la celebración religiosa del Curpillos, así como la procesión y el saludo a la madre Abadesa. A las 10.45 horas comenzará la recepción de autoridades para dar paso a la misa a las 11.00 horas. La procesión dará comienzo a las 12.00 con los bailes típicos de danzantes y Gigantones.

La concejala de Festejos informaba también del dispositivo de autobuses que trasladará, por un lado, a los asistentes en Las Huelgas hasta La Quinta, así como de la línea específica con salida en la plaza de España para llegar hasta la jira. La parada de llegada para esa línea especial (L85) se ubicará en los bajos de la autovía. Se recomienda acudir desde cualquier barrio en autobús municipal ya que la zona de aparcamiento más extensa y cercana a La Quinta estará junto a El Plantío y el Coliseum.

### **EXPLICACIONES** POR LA TALA EN **EL PARRAL**

El Ayuntamiento de Burgos pedirá explicaciones a Patrimonio Nacional por la tala de una treintena de árboles en Parral durante las obras recientemente iniciadas dado que esa corta podría estar afectando a ejemplares con un notable valor ecológico. A través de una nota de prensa, el consistorio burgalés explica que estas actuaciones se han conocido en las últimas horas a través de publicaciones de comunicación, en concreto como publicó este periódico, lo que ha generado «preocupación en el Consistorio al tratarse de una actuación medioambiental en un espacio tan emblemático».Desde el Área de Medio Ambiente se considera que más allá de la necesidad de la corta de estos árboles, «aspecto que desde la Administración se entiende claramente discutible», la época en la que se está desarrollando la tala es muy desafortunada. «El respeto al periodo de reproducción de la fauna existente debiera haber retrasado la intervención hasta al menos el final del verano», indican desde esta Concejalía tras apuntar que estas tareas debieran haberse afrontado a partir de octubre para minimizar los efectos en el ecosistema.

Ante estos hechos, el equipo de Gobierno remitirá en las próximas horas un escrito a Patrimonio Nacional para conocer a fondo las actuaciones que se han realizado en un parque tan querido por los burgaleses.

# Un informe concluye que la recogida neumática en el S-3 y S-4 es viable

Medio Ambiente encargará el proyecto para edificar la central durante este año 2024

### N. ESCRIBANO BURGOS

La Concejalía de Medio Ambiente ya tiene en sus manos el proyecto que encargó para estudiar la viabilidad de concluir el proyecto de la recogida neumática de residuos en los barrios del S-3 y S-4, de la capital burgalesa. Y la conclusión ha sido que es factible desarrollar esta instalación aprovechando la infraestructura existente.

Durante las obras de urbanización de ambos sectores se construyó, hace varios años, varios kilómetros de tuberías para implantar este sistema para depositar las basuras, pero la crisis del ladrillo malogró el proyecto y el agente urbanizador dejó sin construir la central de recogida de los residuos.

Hace unos meses las áreas de Medio Ambiente y Urbanismo, del bipartito de Cristina Ayala, anunciaron la intención de recuperar el proyecto y lo primero que hicieron fue encargar un estudio para conocer el estado de la infraestructura que sí se realizó. Pues bien, el concejal Carlos Niño ha expli-



Zona cercana a la avenida Príncipes de Asturias. TOMÁS ALONSO

cado que las tuberías de acero inoxidable están en buen estado, lo que permitiría seguir adelante con esta propuesta. De hecho, cuentan con partida presupuestaria dentro de este ejercicio para encargar la redacción del proyecto de la estación neumática, así como de la dirección de obra.

El edil ha presentado el trabajo realizado por una empresa especializada en la revisión de estos sistemas de tuberías durante la Comisión de Medio Ambiente. De esta manera, ha dado a conocer la apuesta del bipartito al grupo municipal socialista.

La planificación urbanística de la zona prevé la ubicación de la central de recogida, de similares características a la que existe en la zona sur de la ciudad, ubicada en San Pedro y San Felices, en las cercanías de la avenida Príncipe de Asturias. La construcción de una nueva central podría rondar entre los 2,5 y los 3 millones de euros que se costearán con fondos municipales.

# Herce reformará el edificio de Policía Local, una obra que arranca en un mes

La Junta de Castilla y León prestará parte del Parque Maquinaria de la calle Madrid para aparcar vehículos de emergencias de Policía Local y Bomberos durante las obras

### N. ESCRIBANO BURGOS

El consejo de Urbanismo ha informado de la adjudicación a la empresa Construcciones Herce (Hermanos Rubio Grupo Constructor HERCE) de la fase primera de la obra de remodelación del edificio sede de la Policía Local y de los Bomberos de Burgos, que conlleva una inversión de 7,3 millones de euros.

El comienzo de la ejecución de los trabajos es inminente, en el plazo de un mes desde conocerse la propuesta de adjudicación, se quieren iniciar las obras, como ha recalcado el concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso, porque este proyecto cuenta con 3,3 millones de euros de fondos europeos, estrechamente vinculados con las actuaciones de eficiencia energética.

La obra se estructurará en dos fases de 17 meses cada una de ellas y para este año el presupuesto municipal de 2024, que recoge varias partidas plurianuales, contempla una partida de 1.183.000 euros. La rehabilitación integral energética fue redactada por la empresa Emmepolis Novecento, que ganó el concurso de proyectos en junio de 2022.

En la primera fase se acometerán todas las cuestiones subvencionables por los fondos europeos y en la segunda se realizarán otro tipo de mejoras relacionadas con la accesibilidad y con la posibilidad de obtener para el edificio una certificación energética o un sello de sostenibilidad.

El concejal popular ha asegurado



Entrada al edificio sede de la Policía Local. SANTI OTERO

que como consecuencia de la reforma integral del edificio se trasladarán las oficinas de Policía Local al edificio de Relaciones Laborales, ubicado en Barrio Gimeno, actualmente en desuso. «Menos mal que dejamos la fibra instalada en esas dependencias y es una de las causas por las que hemos elegido este inmueble junto al bulevar», asegura Manso, a la vez que afirma que el traslado se hará en varias fases.

Añade también que la Junta de Castilla y León cederá espacio en el Parque de Maquinaria con el que cuenta en la calle Madrid para poder alojar parte del parque de vehículos de la Policía Local y de los Bomberos. Según afirma, «amablemente otra vez la Junta de Castilla y León colabora con este Ayuntamiento y nos presta parte de sus instalaciones porque los vehículos de emergencias tienen unos sistemas que hay que proteger y no caben en un aparcamiento normal».

Por cierto, que no supo indicar que pasará con los vehículos de uso dia-

rio de Policía Local y de los Bomberos al respecto de si tendrán espacio suficiente en el entorno de Barrio Gimeno.

### ALCALDE MARTÍN COBOS

Por otro lado, en el consejo de Urbanismo se ha informado del inicio de las obras de la fase quinta de la avenida Alcalde Martín Cobos, entre la calle La Ribera, donde terminó la cuarta fase, y la N-120, a la altura del barrio de La Ventilla. Según dijo, este martes se ha firmado la comprobación del acta de replanteo, acto administrativo con el que se da por arrancados los trabajos que fueron adjudicados a Construcciones Jacinto Lázaro. MBG Ingeniería y Arquitectura se encargará, por su parte, del control técnico de los mismos.

El importe definitivo del proyecto asciende a 2.119.396 euros, lo que supone una rebaja respecto al precio de licitación del 18,4%, según indicaba el edil. De esta cantidad, 800.000 euros se destinarán a la ejecución de la nueva glorieta que permitirá regularizar los movimientos de acceso al polígono industrial de Gamonal, al barrio de La Ventilla y la estación de servicio ubicada junto a esta localización desde la N-120.

Por otro lado, en la reunión de Urbanismo se ha dado cuenta de la decisión del bipartito de rescindir el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) S-9 La Ventilla-Oeste, integrada por Hormigones Sierra, Construcciones Lázaro y la Cooperativa Luis Labín.

### La apertura del Mercado Norte provisional, oficialmente en septiembre

### D. SANTAMARÍA BURGOS

Los comerciantes lo daban por hecho desde hace meses. Veían prácticamente imposible que el Mercado Norte provisional abriese sus puertas el 15 de julio, tal y como preveía el Ayuntamiento de Burgos, y el tiempo les ha acabado dando la razón. Finalmente, el emplazamiento temporal de la plaza de España empezará a funcionar en septiembre. Y con una condición: que todas las tiendas levanten la persiana «el mismo día».

Eso es lo que les trasladó este lunes el concejal de Comercio, Raúl Martínez, a los adjudicatarios de los puestos. Fue durante una reunión, por la tarde, a la que también asistieron dos técnicos de AJO Arquitectura, empresa redactora del proyecto. Tal y como era de esperar, la fecha contemplada por el equipo de Gobierno para poner en marcha el mercado provisional quedó «totalmente descartada».

Ante este tenor, el Ayuntamiento ha decidido dar manga ancha a los cinco concesionarios que en su día decidieron no trasladarse a la dotación provisional porque dejan sus respectivos negocios. En principio, debían desalojar sus puestos el 15 de junio. Sin embargo, se les permitirá continuar hasta septiembre.

Lo que aún no está claro, según fuentes consultadas por este periódico, es la fecha concreta de apertura. Todo apunta a que será «a mediados o finales de septiembre», pero por ahora se desconoce el día exacto porque primero se debe asegurar que todos los comercios arranquen su actividad a la vez.

También se habló durante la reunión sobre el estado de las escaleras mecánicas del Mercado Norte. A mediados de abril, uno de los concesionarios declaraba a este periódico que una de esas escalares llevaba más de diez días averiada y nadie había ido a arreglarla. Pues bien, resulta que ahora tres de las cuatro con las que cuenta el inmueble dos interiores y la que da acceso desde la plaza de España-tampoco funcionan.

Nada aclaró al respecto Martínez sobre esta incidencia, según relata uno de los concesionarios presente en la reunión. Mucho se teme, visto lo visto, que se obvie el problema debido a que el Mercado Norte cerrará sus puertas en otoño para ser demolido. Sea como fuere, muchos clientes de edad avanzada expresan diariamente su malestar cuando les toca subir con sus carritos o bolsas de la compra.

# Manso: «Cuando tenga algo que decir a los afectados por los aparcamientos en altura les llamaré»

Los vecinos sostienen que estos proyectos no están avalados por estudios técnicos

### N. ESCRIBANO BURGOS

La oposición de los vecinos de la zona Sury de la calle María Amigo a dos de los proyectos de aparcamientos en altura, que han registrado hasta ahora 5.200 firmas en contra de la iniciativa del bipartito y han presentado alegaciones, no motivará una reunión con los afectados. Así lo ha manifestado el concejal de Urbanismo, el popular Juan Manuel Manso, que afirma que «cuando tenga algo que decir a los vecinos les llamaremos».

En su opinión, reunirse con ellos no hará que los integrantes de estas plataformas cambien de opinión, porque «la capacidad de convicción cuando alguien no quiere escuchar es prácticamente nula».

Desde su punto de vista, 5.200

firmas no son representativas del sentir de 176.000 burgaleses que viven en el término municipal y añade que este proyecto es un compromiso adquirido con la ciudadanía a través del programa electoral con el que concurrió el PP a las elecciones. Según señala, «nosotros dimos la palabra de hacer ciertas cosas y vamos a tratar de cumplirla».

Por cierto, que el PSOE, único grupo político en la oposición, también ha registrado alegaciones contra la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción en parcelas dotacionales o viario público de aparcamientos en altura.

Desde la plataforma vecinal de la calle María Amigo han contestado

al concejal de Urbanismo, después de conocer las afirmaciones en las que ha indicado que no tiene intención de reunirse con ellos y de que seguirá adelante con este proyecto.

Así, uno de los responsables de este movimiento ciudadano, Santos Martín, asegura que la propuesta del PP de crear los aparcamientos en altura en Gamonal y en la zona sur no cuenta con ningún estudio que avale estos emplazamientos como los más adecuados para generar estas infraestructuras.

En opinión de este vecino, este proyecto «no es una cuestión exclusiva del colegio Sierra de Atapuerca, de la guardería los Gigantillos o de los vecinos de María Amigo, es cuestión de todos los colegios, guarderías y calles de todos los padres y vecinos de la ciudad incluidos los 27.555 que votaron al Partido Popular».

La plataforma está convencida de que un aparcamiento en altura, en el caso de la calle María Amigo, tendrá un presupuesto parecido a hacerlo subterráneo y, por tanto, entiende que no tiene sentido el argumento del PP en relación con que son dotaciones «más económicas».

Los afectados se oponen a la ocupación de la vía pública por este tipo de edificios para estacionar y señalan que la modificación en el Plan General de Ordenación Urbana haría posible extender por toda la ciudad este tipo de construcciones, en lugar de apostar por ciudades más sostenibles.

# El sector servicios concentra el 70% del paro, que disminuye más de un 4%

La provincia de Burgos cerró el mes de mayo con una nueva bajada del desempleo mientras aumentaba ligeramente el número de afiliados a la Seguridad Social

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

El paro continúa descendiendo en Burgos. Aún con todo, el sector servicios sigue siendo el nicho con mayor tasa de desempleo. No es un fenómeno que afecte únicamente a la provincia ni a Castilla y León en su conjunto. En cualquier caso, este sector acaparó el pasado mes de mayo al 70% de los 13.646 parados registrados.

En términos generales, el Servicio Público de Empleo Estatal (SE-PE) revela una caída del paro del 4,35% respecto al mes de abril. Es decir, 621 personas que encontraron trabajo. La disminución es prácticamente similar en relación a mayo de 2023 y ronda el 4,91% (705 desempleados menos).

La brecha de género sigue marcando la pauta aunque, a tenor de los datos, parece que se va reduciendo paulatinamente. De acuerdo a los datos facilitados por el SEPE, el paro afectó en mayo a 5.439 hombres y 8.207 mujeres. Sin embargo, la diferencia se acorta entre los menores de 25 años, con 495 varones y 413 mujeres sin empleo.

Aparte del sector servicios y sus 9.578 parados; el segundo ámbito laboral con mayores índices de paro es la industria con un total de 1.589 personas sin trabajo. Le siguen, a cierta distancia, la construcción y la agricultura con 880 y 526 parados, respectivamente. Por otro lado, el mes de mayo culminó con más de un millar de parados si empleo anterior



La hostelería es uno de los sectores donde más desempleo se registra. ÓSCAR CORCUERA

Si hablamos de expedientes de regulación temporal de empleo (ER-TEs), la provincia de Burgos contabilizó el mes pasado a 111 trabajadores afectados (92 hombres y 17 mujeres). Salvo dos por fuerza mayor, el resto se encuentran en dicha situación por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

Mientras tanto, las afiliaciones a la Seguridad Social siguen creciendo aunque sea tímidamente. De un total de 156.358 personas, 26.583 son autónomos. La variación mensual se sitúa en el 1,09% y la interanual en el 2,23%. Por lo tanto, mayo se cerró con 3.417 afiliados más que el año anterior.

En materia de incorporaciones, mayo trajo consigo la firma de 9.484 contratos: 1.610 más que el mes anterior que se traducen en un incremento del 20,45%. La variación anual, eso sí, resulta imperceptible: siete menos que en 2023 cuya caída, en términos porcentuales, es del 0,07%.

De estos nuevos contratos, 4.904 fueron firmados por hombres. Sea como fuere, la incorporación masculina experimentó un descenso superior al 2% mientras la femenina crecía prácticamente al mismo ritmo en relación a mayo de año pasado. Asimismo, las contrataciones de jóvenes menores de 25 años (2.295 en total) repuntaron un 26,1% respecto al mes previo y un 6,35% en comparación con mayo del 23. Por encima de esa franja de edad, se formalizaron 7.189 que representan una subida del 18,75%.

Como es lógico, el sector servicios fue el que mayor número de nuevas contrataciones oficializó al ser el que más mano de obra demanda. De acuerdo a los datos difundidos por el Observatorio Provincial del Paro, se estamparon 6.232 rúbri-

### La brecha de género se acorta entre los menores de 25 años

### Las contrataciones en el campo crecen un 192% respecto al mes de abril

cas que conllevan un aumento del 14,12% respecto a abril y del 1,02% en relación al año anterior.

La mayor subida porcentual se registró en el sector agrícola, inmerso actualmente en labores de cara a la cosecha de cereal. El número de contratos creció nada más y nada menos que un 192% en relación al mes anterior. No obstante, la estadística también refleja una variación anual a la baja del 22,87%.

La industria, que aumentó el número de contratos tanto a nivel mensual como anual, sumó un total de 1.093 nuevas incorporaciones. Por su parte, el sector de la construcción acabó mayo con 353, treinta menos que el mes previo aunque siete más que en el mismo periodo en 2023.

# Las mejores propuestas para el diccionario más inclusivo del mundo

La ONCE premia el trabajo de tres colegios en la última edición de su Concurso Escolar

### BURGO

La ONCE puso ayer el broche de oro a la cuadragésima edición de su Concurso Escolar durante la entrega de premios a los estudiantes y docentes ganadores. El acto se celebró en el Palacio de la Isla, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua (ILCyL), y contó con la presencia, entre otros, de la viceconsejera de Acción Cultural de Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el delegado territorial del Gobierno autonómico en Burgos, Roberto Sainz; la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Milagros

del Campo; el delegado de la ON-CE, Ismael Pérez; y la presidenta del Consejo Territorial de la misma entidad, Araceli de las Heras.

Los ganadores del Concurso, cuya misión era crear «el diccionario más democrático e inclusivo de la historia y el primero con palabras que definen la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad», fueron alumnos y profesores de los colegios Aurelio Gómez Escolar (Burgos), Los Arenales (Segovia) y el Centro Cultural Vallisoletano (Valladolid).



El colegio burgalés Aurelio Gómez Escolar fue uno de los ganadores. TOMÁS ALONSO



Cerca de 100 empresas acudieron al foro de empleo de la UBU. TOMÁS ALONSO

# Compromiso con la formación y el empleo

EL FORO DE EMPLEO DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS REÚNE A UN CENTENAR DE EMPRESAS EN UN EVENTO CON CERCA DE 600 OFERTAS DE EMPLEO

### BURGOS

Una nueva edición del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos se suma a las 22 ediciones anteriores que lo han convertido en «uno de los más amplios y participativos de todo el país», según aseguró el rector Manuel Pérez Mateos durante la inauguración ayer en el Forum Evolución. La cita congrega a un centenar de empresas e instituciones, repartidas en 86 stands, que demandan perfiles variados a los candidatos para los 600 empleos que se calcula que se podrían ofertar.

«Desde el nacimiento de la Univer-

sidad hemos sido conscientes de la importancia que tiene que nuestros egresados encuentren un empleo de calidad» aseguró Pérez Mateos durante la presentación y recordó como este Foro lleva celebrándose 22 años, convertido en «uno de los más amplios y participativos de todo el país».

En su intervención, el rector destacó la fortaleza del sector empresarial burgalés, que sitúa a Burgos con la tercera provincia española con menor desempleo, una ventaja que no puede desaprovecharse y lo es necesario trabajar para evitar la fuga de talento. «En 2014 establecimos un programa de prácticas duales y colaboramos con el sector empresarial para que la formación que damos a nuestros estudiantes esté dirigida a las necesidades y a la demanda del mercado de trabajo y, lo que es incluso más importante, diseñando los planes de estudio en colaboración con lo que piden las empresas». Ejemplo de esta colaboración es el Grado en Tecnologías Digitales para la Empresa recientemente implantado en Miranda de Ebro y las cerca de 2000 prácticas anuales de estudiantes, gracias a los convenios con más de 900 empresas

# La UBU reduce un 45% sus emisiones de CO<sub>2</sub> en dos años

La institución académica sustituirá la caldera del complejo del Hospital Militar por una de Biomasa

### BURGO

La Universidad de Burgos presentóuna sus iniciativas para reforzar la sostenibilidad como eje estratégico de la institución, coincidiendo con lacelebración del Día Mundial del Medio Ambiente.

El rector de la Universidad, Manuel Pérez Mateos, afirmó que «la comunidad científica internacional ha establecido con claridad, la relación que existe entre la liberación de dióxido de carbono, gas de efecto invernadero, con el cambio climático».

Siguiendo esta línea de actuación, la UBU aprobó su Plan de Sostenibilidad 2022 – 2026, con el objetivo de reducir la huella de carbono y el consumo de energía fósil y «servir como modelo de campus sostenible ante la sociedad», como explicó el rector.

Los primeros frutos de esta iniciativa ya se pueden constatar y si en 2021 las emisiones de  ${\rm CO_2}$  fueron de

2666 toneladas, en 2023 se redujeron hasta 1597, un 45% menos en dos años «proporciones muy considerables, que demuestran con implementar medidas de ahorro energético, que no suponen una merma de la calidad de vida de la comunidad universitaria, se puede conseguir una reducción muy importante de la misión de este gas» ma-

nifestó Pérez Mateos. Placas fotovoltaicas, puntos de carga para vehículos eléctricos y biomasa. Así es el Plan de Sostenibilidad de la Universidad de Burgos

Este compromiso con el Medio Ambiente vuelve a quedar patente en el hecho de que la UBU es una de las pocas de España, y primera de Castilla y León, inscrita en el Registro de Huella de Carbono de la Oficina Española de Cambio Climático.

El rector también informó de otras

Otro punto destacado por el rector, fue el cambio del paradigma de la búsqueda de empleo «los demandantes ya no solo se buscan condiciones económicas, sino que se valora la conciliación de la vida personal, el teletrabajo, la sostenibilidad de las empresas... por otra parte, las empresas valoran otras cualidades más allá de la formación, como son las soft skills».

Pérez Mateos agradeció la colaboración de Ayuntamiento de Burgos, FAE y Santander Universidades para desarrollar este Foro.

La alcaldesa, Cristina Ayala, destacó la aportación que este Foro supone para la ciudad y afirmó que «es necesario poner en valor las enormes posibilidades que tiene Burgos, nuestro objetivo es atraer y retener talento».

El potencial de Burgos en este sentido también centro la intervención de Miguel Ángel Benavente, presidente de FAE, que hizo hincapié en las posibilidades que ofrece una ciudad como Burgos a la hora de conciliar la vida personal y familiar y en lo referente al poder adquisitivo y, aunque animó a los jóvenes a «conocer otros mundos» señaló que «Burgos puede, prácticamente, dar empleo a la mayoría de los universitarios y estudiantes de Formación Profesional, hay mucho potencial de trabajo, de empleo y sobre todo, grandísimas empresas que pueden ser número uno en el mundo».

Jesús Gutiérrez Fuentes, director de zona de Banco Santander, reafirmó el compromiso de su entidad con la formación y empleo «nuestra principal misión es apoyar a la sociedad y qué mejor manera que a través de la formación y del apoyo que llevamos prestando durante más de 27 años en el mundo de las universidades».

El rector también agradeció la colaboración de todas las entidades implicadas, como la Dirección Provincial de Educación, Subdelegación de Defensa o ICE, entre otras...

El rector, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el resto de autoridades visitaron los stands instalados en la tercera planta del Fórum Evolución

medidas como la instalación de placas fotovoltaicas para autoconsumo, con una potencia inicial de 12700 kW, que irá aumentando, que evitarán la emisión de 552 toneladas de CO<sub>2</sub> anuales y cubrirán más del 25% de las necesidades de energía eléctrica de la universidad, con el consecuente ahorro económico.

Otras iniciativas fue la futura sustitución de la caldera del complejo del Hospital Militar por una de Biomasa, complejo que alberga como recordó el recientemente rehabilitado aulario con distintivo Passive House.

La pérdida de la biodiversidad a causa del cambio climático y coincidiendo con este Día Mundial, el Portal de Sostenibilidad recoge, en un nuevo espacio, con Guías de biodiversidad botánica y faunística del campus.

### CaixaBank celebra la gala solidaria 'Jóvenes y Capaces'

### BURGO

La Casa del Cordón de Burgos acogió ayer la celebración de la Gala Solidaria 'Jóvenes y Capaces', organizada por CaixaBank en el marco del 'Mes Social' del Voluntariado, una iniciativa que pretende acercar y fomentar la práctica del voluntariado entre los empleados de la entidad y sus familiares, clientes y la sociedad en general. El objetivo principal de esta iniciativa es apoyar a las entidades sociales de la provincia, promoviendo la inclusión y el desarrollo de personas en situación de vulnerabilidad.

La gala contó con la colaboración de Aspanias Burgos, y con la actriz Violeta Ollauri como presentadora. Durante el evento, destacó el baile preparado por los beneficiarios de esta asociación y que estuvo marcado por su "cariño, esfuerzo y afán de superación además de los sorprendentes trucos de magia del ilusionista Josué y el espectáculo de arte del Centro de Danza Hélade", tal y como señala la entidad en un comunicado.

### La plantilla de Tacon Decor desconvoca la huelga tras llegar a un acuerdo

### BURGOS

La plantilla de Tacon Decor, empresa burgalesa de laminados decorativos, ha descovoncado la huelga que tenía previsto iniciar hoy tras la falta de acuerdo con la dirección en la revisión salarial

A través de un comunicado, el comité de empresa informa de que ha acordado por unanimidad desconvocar los paros. A última hora de la mañana se celebró una reunión de urgencia entre el comité y la dirección de la empresa tras la «la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo» que habían motivado la convocatoria de una huelga. Las dos partes se han convocado a negociar el pacto de empresa.

La decisión de iniciar una serie de paros, corroborada por el 90% de la plantilla en una asamblea de trabajadores, estaba motivada por una inaplicación del pacto de empresa que suponía «una merma de aproximadamente unos 200 euros por mes y trabajador».

### Detenido en Aranda tras robar el móvil y pegar a su víctima con un botellín

L. V. ARANDA

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido a un joven por un presunto delito de robo con violencia. Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana del sábado, 19 de mayo en un bar del barrio de Santa Catalina.

Como solía ser habitual, la víctima entró en el bar para tomarse un café. Antes de dirigirse a la barra a pedir su consumición dejó sus pertenencias, entre las que se encontraba el teléfono móvil, en una de las mesas.

Al darse la vuelta observó a dos individuos jóvenes sentados muy cerca de su mesa, y también la ausencia de su móvil. Cuando los miró con detenimiento, se dio cuenta de que su teléfono sobresalía del bolsillo del pantalón de uno de ellos, así que le exigió que se lo devolviera. Como el joven no atendió al requerimiento y abandonó el local, el hombre salió tras él.

Una vez en vía pública, la víctimayel presunto autor se enzarzaron en una discusión que terminó en pelea, recibiendo el primero varios puñetazos en el rostro e incluso un golpe en la cabeza con un botellín de vidrio, hechos que le causaron lesiones de cierta entidad, y por las que acudió a los servicios médicos a ser atendido.

Testigos de lo sucedido avisaron a la Policía Nacional, personándose de forma inmediata dos patrullas, cuyos agentes tras recabar toda la información y atender a la víctima se desplegaron por la zona, pues el joven había

Finalmente lo localizaron y detuvieron en las inmediaciones del parque de la Isla. El teléfono móvil sustraído fue además recuperado. Eljoven, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia, tiene numerosos antecedentes policiales previos.

### AYTO. DE GUMIEL DE IZÁN

**ANUNCIO** 

INFORMACIÓN pública relativa a la tramitación de autor zación de uso excepcional de suelo rústico para las obras del proyecto "AMPLIACIÓN BODEGAS NAVAL EN GUMIEL DE IZAN" redactado por Dña. Laura Navarro Santamaria, en el término municipal de Gumiel de Izán (Burgos) expd

novido por BODEGAS NAVARRO BALBAS S.L. cuya construcción afecta a las parcelas con ref. catastral 09154A544030900000BR y 09154A544030900001ZT con calificación de suelo rústico en la actual normativa

urbanistica.

Por ello, de conformidad con el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, se convoca, por plazo de veinte días trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencia o reclamaciones tengan por conveniente ante este Ayuntamiento de Gumiel d en horario de oficina o en la sede electrónica del n /gumieldeizan.sedelectronica.es Expd. 124/2024. En Gumiel de Izán, a 21 de mayo de 2024

El Alcalde-Presidente, Fdo. Jesús Briones Ontoria

# Fuentenebro reabrirá en julio el único bar del pueblo tras dos años cerrado

El Ayuntamiento convertirá en un año la antigua casa del cura en un bar con centro social

Grandes noticias llegan a Fuentene-

LORETO VELÁZQUEZ ARANDA

bro. Tras dos años sin bar, el servicio volverá a estar operativo el próximo mes de julio. La llamada pública que hizo el Ayuntamiento ha funcionado y hay dos personas interesadas. Según explica el concejal de Cultura, Manuel Cereijo, en una semana y media se abrirán los sobres y se decidirá la mejor opción. «Estamos deseando que abra de nuevo», asegura.

Según figura en el pliego que el Ayuntamiento publicó el 14 de mayo en el Boletín Oficial de la Provincia de Burgos, además de la oferta económica, tendrán en cuenta el número de servicios adicionales que se oferten, el horario, la experiencia en hostelería y el proyecto vital y de arraigo con el municipio.

El bar conocido como Bar Pinto cuenta con toda la equipación necesaria, pero será un emplazamiento temporal. Y es que, el Ayuntamiento está preparando un ambicioso proyecto para convertir la antigua casa del Cura, que ha adquirido por 28.000 euros, en un bar municipal y un centro social. «Como es una obra muy grande queremos comenzar a rehabilitar la parte donde irá el bar para que pueda empezar a funcionar lo antes posible», señala el alcalde, José Luis Pérez Pecharromán, con la mirada puesta en un plazo de un año «o incluso antes».

Es sin duda el proyecto más importante de la legislatura. «El Arzobispado nos dejó un precio muy interesante y la verdad es que es una oportunidad para Fuentenebro». tas muy saneadas y estamos prepa-



El alcalde de Fuentebro posa en la puerta del futuro bar municipal. ECB

Según detalla el regidor, en estos momentos están con el proyecto para ver cuánto puede costar. «El caserón está muy deteriorado y hay mucho trabajo por hacer, pero vamos a ir paso a paso, primero con el bar y luego con el resto y esperamos contar con la ayuda de la Diputación y de la Junta de Castilla y León porque este tipo de proyecto es fundamental para el día a día del

Además llevan años ahorrando. «Afortunadamente tenemos las cuen+) rados», afirma mientras nos enseña el caserón. «El bar tiene un patio grande de 20 metros cuadrados y luego el resto del edificio será un salón social para que cualquier vecino lo pueda utilizar para un evento».

Tras dos años de parón, el pueblo echaba de menos el bar. «Solemos ir a Moradillo de Roa o Aldehorno, que está a 4 kilómetros, pero es una faena porque al final dependes del coche. La parte buena es que aquí tenemos una cuadrilla bastante grande y nos organizamos bien en las bodegas», destaca el alcalde.

Con 140 vecinos censados y unos 85 que residen todo el año, Fuentenebro vive principalmente de la agricultura y el vino. De hecho está sirviendo de motor para el pueblo, con iniciativas interesantes como la Jornada sobre viñedos en altura, del pasado 24 de mayo, o la Feria del Vino, que celebrará la segunda edición en julio. Ambos proyectos llegan gracias a la implicación de la Asociación Amigos del Alforjillas, con la que un buen grupo de vecinos rinden homenaje a su vecino más querido, Ángel Herranz, fallecido en enero de 2013. «No conozco a nadie en toda la Ribera que no me hable de él con cariño», afirma con emoción. Lo hace además en la calle que lleva el nombre del hostelero, donde se ubica el Rincón del Pasado, un restaurante lleno de historia que sigue siendo un referente gracias al empeño de su viuda, Begoña. «Se come fenomenal y el ambiente es muy agradable», anima el alcalde.

En servicios, y a falta de resolver el problema del bar, tienen casi de todo. «Viene el pescadero, la carnicera... Tenemos panadero 3 días a la semana, frutero los miércoles y también nos traen las medicinas. Solo nos hace falta que se refuerce el servicio sanitario», advierte al recordar que antes de la pandemia el médico iba dos días a la semana pero desde entonces solo va uno, y «hace mucha falta porque hay mucha gente mayor».

Él trabaja en Gerardo de la Calle, en Aranda de Duero, pero tiene claro que su sitio es Fuentenebro. «Es una gozada vivir en un pueblo así; hay muy buen rollo», termina.

# Los vecinos se unen contra la planta de biogás de Milagros

Aunque la empresa asegura que no hay riesgo de contaminación ni de olores, los vecinos no se fían

L. VELÁZQUEZ ARANDA

Tras conocer que la empresa Five-Bioenergy (del grupo Milagros Bioenergy) proyecta poner en marcha en Milagros una nueva planta de biogás, los vecinos se han echado a la calle. No lo han hecho solos, han contado con el apoyo de vecinos y alcaldes de otros pueblos como Torregalindo, Fuentespina o Fuentelcésped, inmerso también su propia batalla contra este tipo de plantas. «Estamos aquí unidos por una causa común: defender nuestros pueblos, y por tanto reivindicamos el cese total de toda actividad relacionada con Milagros Bioenergy y con cualquier otra empresa de biogás que quiera asentarse en nuestros pueblos», exigen.

Según explican estos vecinos de Milagros, la planta «contaminante de biogás» estará situada a «poco más de mil metros de lugares esenciales» como el colegio rural agrupado Valle del Riaza, la residencia de mayores María de Molina y el propio río Riaza.

Los habitantes de Milagros lamentan además la falta de transparencia de su ayuntamiento en todo el proceso «al no haber sido consultados ni informados sobre una cuestión de tanta gravedad».

Con pancartas en las que se podía leer mensajes como 'No al biogás', «'Stop a la planta', 'No a que los niños



Imagen de la protesta organizada el lunes por la tarde en Milagros. ECB

y los ancianos respiren un aire tóxico', v'La Salud no se vende', los vecinos se preparan para frenar la construcción de estas instalaciones en su pueblo.

Con este objetivo y a sabiendas de que el plazo de alegaciones termina el 18 de junio, han organizado grupos de trabajo para ayudar a todos los vecinos que pueden tener dudas a la hora de redactar la alegación individual que pueden presentar en el correo del Ayuntamiento. Del mismo modo siguen recabando firmas contra la planta.

# Feijóo ve en la nueva carta de Sánchez «la segunda dosis de su melodrama»

• Mañueco señala que con las políticas del Gobierno de España «no se puede hacer más daño en menos tiempo» a Castilla y León y recuerda al presidente que «su tiempo se ha agotado»: «Coge la puerta y cierra por fuera»

### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

La plaza de San Pablo de Valladolid se convirtió ayer por la tarde en el escenario elegido por el Partido Popular para el acto central de la campaña del 9-J en Castilla y León. Un entorno marcado por la historia, como recordaron buena parte de los intervinientes en el mitin, entre ellos el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo. Fue él, durante su intervención para clausurar la cita, cuando arremetió con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se refirió a su nueva carta dirigida a la ciudadanía después de con la que anunció su periodo de reflexión de cinco días. Una nueva misiva que, para Feijóo, no es más que «la segunda dosis del melodrama del señor Sánchez» y que incluye «el insulto a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles».

Fueron estas las palabras de un Feijóo volcado en su crítica al líder del Ejecutivo nacional, pero que no estuvo solo. Le respaldaron, durante intervenciones previas, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la coordinadora de campaña del PP, Isabel Blanco; el candidato del PPCyL al 9-J, Raúl de la Hoz; y el presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco

Alineación de gala para un Feijóo que utilizó durante su discurso analogías futbolísticas. Así, recordó que igual que el Real Madrid «jugó 20 minutos» y aún así se alzó con su decimoquinta Copa de Europa, «si el PP de Castilla y León juega en los próximos cuatro días con la intensidad que tiene, va a sacar un excelente resultado en las elecciones de junio». De hecho, el presidente nacional de los 'populares' insistió en varias ocasiones en un voto unido y con la actitud que ha podido ver durante la campaña. «Si seguimos así y aceleramos podemos darle bue-



Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijóo, Raúl de la Hoz y Jesús Julio Carnero en el mitin de ayer. E. M.

nas noticias a España el próximo domingo», anticipó. «Falta la movilización democrática para recuperar la España de todos», agregó.

Dentro de su crítica contra Pedro Sánchez, Feijóo también se preguntó qué pasaría en Castilla y León si Mañueco llevara un año de presidente y no le hubieran aprobado nada en las Cortes, en alusión a que el Gobierno de España tan solo ha aprobado en este tiempo, según el dirigente 'popular', la ley de la Amnistía que, además, «no se atreve a publicarla en el BOE».

«¿Os imagináis que el Gobierno de Castilla y León estuviera teledirigido desde Waterloo? Mañueco no podría salir a la calle, no le dejaríamos los militantes del PP», afirmó Feijóo en una nueva alusión a Sánchez y sus pactos con los independentistas catalanes encabezados por Puigdemont. «El Gobierno de España es una telenovela con el peor guion que se ha escrito jamás y con los peores acto-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

# «Cuanto más Vox, más Sánchez»

### VALLADOLID

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que «la responsabilidad de Pedro Sánchez es evidente» en el caso judicial por el que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha sido citada a declarar como investigada. En una entrevista concedida al programa 'Cuestión de prioridades', de Castilla y León Televisión (CyLTV), Feijóo consideró que «hay una enorme responsabilidad política y ética» por parte del jefe del Ejecutivo en estos hechos dado que «jamás, en 46 años de democracia, ninguna pareja de ningún presidente se vio investigada por la justicia». «La responsabilidad política de lo que ocurra en Moncloa es del presidente», recalcó, infor-

Como primer paso hacia el cambio de gobierno que pretende Feijóo,

el presidente del PP hizo un llamamiento al voto en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo, por tratarse de unos comicios donde «nos jugamos qué queremos representar los españoles en Europa».

Así, y ante un PSOE «rodeado por presuntos casos de corrupción» y un Gobierno de España «paralizado» en el que «mandan los independentistas», Feijóo pidió aglutinar el voto en el PP porque «cuanto más Vox, más Sánchez desde el punto de vista electoral».

Así, y ante el «paso atrás, hacia un precipicio» que supone que la mujer de un presidente del Gobierno «esté llamada a declarar», Feijóo exigió a Sánchez «una inmediata explicación», además de considerar que de inmediato debe «tomar una decisión y comunicarla a la nación». «Es la segun-

da vez en las cuatro últimas semanas que abrimos portadas de comunicación en todo el mundo diciendo que el primer ministro está siendo investigado por los negocios familiares, utilizando la Moncloa para conseguir dinero de empresas participadas por el Gobierno», destacó.

Sobre si estas palabras suponían una petición de dimisión, Feijóo señaló que esa decisión «le corresponde al presidente», aunque recalcó que «si el jefe de la oposición se llamase Pedro Sánchez, esa dimisión habría sido pedida desde el primer instante», puesto que se trata de «el hecho más grave, desde el punto de vista de corruptela, que hemos vivido en España». Al respecto, Feijóo recordó el momento en que Sánchez le dijo a Rajoy que era «indecente» para señalar que ahora él tiene «más motivos para decirlo», y acusó al presidente

del Gobierno de escribir su carta de reflexión, a finales del mes de abril, para «ocultar lo que estaba ocurriendo». De hecho, denominó como «conjunto de cortinas de humo» las decisiones posteriores de «insultar al presidente de la República Argentina o romper el consenso internacional reconociendo al Estado Palestino», afirmando que se trata de pruebas de que el gobierno está «acorralado».

Por ello, no renunció a la posibilidad de activar una moción de censura contra el gobierno, como parte de «los mecanismos legales que la Constitución permite», ante la «oleada de corrupciones si se confirman los actos delictivos" de la mujer del presidente, aunque sí precisó que no podríallegar a acuerdos para presentarla «con partidos que no aceptan la Constitución y están fuera de la ley» en referencia a Junts.



LEÓN PALENCIA SALAMANCA
90.2 FM 101.9 FM 103.4 FM

ÁGREDA ARENAS DE SAN PEDRO ASTORGA 93.2 FM 88.4 FM 97.7 FM

ARANDA DE DUERO BURGOS
91.6 FM 92.9 FM

CIUDAD RODRIGO 103.4 FM SEGOVIA SORIA **99.8 FM 88.1 FM** 

ÁVILA BÉJAR **89.6 FM 94.1 FM** 

VALLADOLID ZAMORA

102.8 FM 97.1 FM

# CASTILLA Y LEÓN

VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR** res», aseveró.

Ouien también arremetió contra Pedro Sánchez y su gobierno fue el presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien lamentó que con las políticas de ese Ejecutivo central «no se puede hacer más daño en menos tiempo» a Castilla y León. «¿Qué ha ofrecido en los últimos años», insistió, «recortar los presupuestos destinados a nuestra tierra, nombrar ministro a (Óscar) Puente que no para de avergonzarnos y además frena el soterramiento, los trenes y las autovías y poner en peligro miles y miles de empleos». Sobre esto último, Mañueco enumeró las polémicas que se han sucedido con la industria de la automoción, el cierre de las minas y de las centrales térmicas, la protección del lobo, el consumo de azúcar o el etiquetado del vino. «¡Hasta quieren cerrar Navacerrada!», apostilló.

En este punto Mañueco hizo extensible su ataque a Teresa Ribera, ahora número uno en la lista del PSOE al Parlamento Europeo, pero a quien el presidente de la Junta definió como «la más aplicada de todos los ministros en atacar a Castilla y León». De hecho, apuntó que «cada decisión suya es una puñalada» a la Comunidad y advirtió que «Sánchez y Ribera tratan mal a Castilla y León y la tratarán mal desde Europa».

«Vayamos todos a las urnas y acabemos de una vez por todas con las políticas de Sánchez», arengó Mañueco, que además no perdió la oportunidad de arremeter con la ley de Amnistía como «la ley más infame, indigna y miserable de toda la democracia». «Pisotea el Estado de Derecho», advirtió, «pero el Estado de Derecho es más fuerte y juntos vamos a parar la amnistía».

«Su tiempo se ha agotado. Coge la puerta y ciérrala por fuera, querido Sánchez», le dedicó Mañueco al presidente del Gobierno, y advirtió que «solo el voto al PP puede frenarle y todo lo que no sea votar al PP es tirarle un bote salvavidas». «Está carcomido por la mentira y la corrupción. España no se merece lo que estamos viviendo», apostilló.

Por último, Mañueco quiso dejar claro el compromiso del Parti-

Tu ayuda,
en caso
de emergencia

112
Castilla y León

www.cvl112.com

do Popular de Castilla y León con las elecciones del próximo domingo. «Estamos a tope, lo estamos dando todo y lo vamos a dar todo». «Vamos a por la victoria, y no una victoria ramplona. Necesitamos ganar por el mayor número posible de votos», añadió. Asimismo, se dirigió a Feijóo para comprometerse con un buen resultado. «Te prometo que en Castilla y León no vamos a fallar, vamos a ser un pilar fundamental de la victoria del Partido Popular y vamos a ganar con contundencia el 9 de junio», aseguró.

### CORRUPCIÓN EN LA CAMA

A medida que pasaron por el atril, los distintos dirigentes populares que intervinieron en el mitin de Valladolid no dejaron de lanzar sus propias críticas contra Sánchez. En el caso de De la Hoz, apuntó a la presunta corrupción de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lamentó que «la corrupción del PSOE llegara hasta la cama en la que se acuesta Sánchez».

En su intervención, el candidato del PPCyL al Parlamento Europeo reconoció que le gustaría «contar como socio al partido de enfrente», pero a renglón seguido lamentó que desde el PSOE están «empeñados en Castilla y León, en destruir y en dar patadas en las espinillas». «Y el Partido Socialista de Castilla y León, inspirados y siguiendo a Sánchez, solo entienden que Castilla y León es algo despreciable e inútil para sus aspiraciones y solo merece el insulto, cuando no el olvido», denunció.

Por parte del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, señaló la plaza de San Pablo como «un sitio propiciatorio para los cambios» por se allí donde arrancó la pegada de carteles de las últimas elecciones municipales en las que se impuso a Óscar Puente. «Aquí pusimos ante el espejo al innombrable, al aprendiz de Pedro Sánchez», recordó.

Afirmó también Carnero que «Europa es para España un refugio», y aseveró que «una democracia que necesita de terceros para defenderse es una democracia que no está sana y eso es lo que le ocurre a este país». «El Estado de Derecho está tocado y necesitamos a Europa que nos acoja y que nos defiende», remachó.

Por parte de Conrado Íscar incidió en la importancia de la cita electoral del próximo domingo. «El 9 de junio nos jugamos todo», advirtió. «Tenemos que decir no a Pedro Sánchez», dijo, así como a «esos ataques que estamos recibiendo en nuestra tierra».

Finalmente la coordinadora de campaña del Partido Popular, Isabel Blanco, apeló al esfuerzo de los 'populares' de cara a la cita con las urnas. «Nosotros no somos de los que nos paramos a reflexionar, somos de los que nos levantamos todos los días a trabajar por esta tierra», defendió, mientras que aseguró que «otros parece que están cansados de esta tierra».

# Saiz asegura que el nuevo récord de ocupados es fruto del «éxito colectivo»

El PSOE avanza un recurso de institucionalidad si Mañueco aprueba «su mal llamada Ley de Concordia»

### VALLADOLID

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó ayer en Burgos que la Seguridad Social gane 220.289 afiliados medios en mayo, hasta nuevo récord de 21,3 millones de ocupados, es «un éxito de país», fruto-dijo- «del éxito colectivo pero también de unas políticas que van en la senda correcta y que tienen absolutamente que ver con Europa, porque quien esté al frente de las instituciones es vital».

La responsable ministerial, quien visitó el centro histórico de la capital burgalesa, acompañada por la portavoz nacional del PSOE y secretaria general del partido en Burgos, Esther Peña, y el secretario de la Agrupación Municipal Socialista de Burgos, Daniel de la Rosa, declaró que estos datos representan que «en relación al año pasado hay más de medio millón de familias que ven un horizonte, que ven que pueden hacer planes, igual que los jóvenes que están viendo la temporalidad reducida a cifras que no se conocían desde el año 2008, los parados de larga duración, las mujeres, más de 10 millones de mujeres están afiliadas a la Seguridad Social», informa Ical.

«Hace cuatro años en plena pandemia del Covid estábamos en riesgo de perder cuatro millones de empleos y fueron decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea las que han permitido también que esa Europa en la que siempre hemos creído los socialistas sea un agente en el mundo pero para ello tiene que darse una con-



Elma Saiz, segunda por la derecha, durante su visita a Burgos. ICAL

dición y es que se sigan aplicando las recetas de la socialdemocracia, crecer en derechos y crecer en democracia», dijo.

En este contexto, Saiz criticó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «se levante por la mañana abriendo la puerta a una posible moción de censura de la mano de Junts, después de manifestarse hasta en seis ocasiones contra Junts, abriendo la puerta a una moción de censura para derrocar a un gobierno legítimo». Así, lamentó que sea «la única oposición que lleva a cabo» porque en su opinión «no tiene proyecto de país y lo único que lleva a su agenda es esa oposición a un Gobierno legítimo».

Por otra parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, confirmó este martes que el Gobierno de España interpondrá un recurso de inconstitucionalidad si el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprueba «su mal llamada Ley de Concordia». Así lo aseguró ayer en Béjar (Salamanca).

Según indicó, existe un «deber de memoria» en España para no olvidar lo que pasó durante la Guerra Civil y el Franquismo. «La memoria es necesaria y fundamental para fortalecer la democracia. Si no hay memoria, difícilmente puede consolidarse nuestra democracia y por eso no vamos a consentir lo que pretenden desde comunidades autónomas donde gobierna el PP con Vox», concluyó.

# Pollán defiende al sector primario ante las «nefastas políticas» de Europa

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, defendió ayer en la localidad leonesa de Astorga al sector primario como «el mejor para fijar y atraer población» ante las «nefastas políticas» procedentes de Eu-

Así lo apuntó con motivo de su visita a la localidad, junto al Comité Ejecutivo Provincial de VOX León, encabezado por su presidenta, Mercedes Machín, donde resaltó la «importancia» de las elecciones europeas de este domingo, para lo que recordó que «másdel 70% de las leyes que se aprueban en España están marcadas por

directivas y reglamentos europeos que condicionan el precio de la energía, de la cesta de la compra y del combustible».

Por este motivo, Pollán aseguró que VOX es «la única alternativa real y de esperanza para los leoneses», al afirmar que es «la que de verdad va a luchar por proteger y fomentar sus explotaciones agrícolas, ganaderas y manufactureras». «El Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos el 89% de las veces en el Parlamento Europeo en la última legislatura y las consecuencias son el socavamiento de la riqueza de nuestro campo y de nuestros productos», trasladó.

El presidente de las Cortes también aludió directamente al mundo rural y denunció que «son las políticas promovidas por el PP y el PSOE» las que «han desmantelado la industria y agricultura de los pueblos, provocando que disminuya su población», ante lo que reivindicó que la provincia «se merece que los pueblos sigan vivos y que sigan produciendo riqueza», según informa Ical.

«Por primera vez hay un proyecto real de cambio en el que prima la agricultura, la ganadería y la industria para que haya una Europa segura y de naciones soberanas», concluyó Carlos Pollán.

# CASTILLA Y LEÓN

# Castilla y León gana 9.556 afiliados en mayo y recupera la ocupación de 2008

La Seguridad Social registra 974.741 cotizantes, un crecimiento similar al nacional / Valladolid bate su récord / El paro baja en 3.902 desempleados, hasta los 105.468

### ESTHER NEILA VALLADOLID

La Seguridad Social ganó 9.556 afiliados en Castilla y León en mayo hasta un total de 974.741 ocupados, lo que devuelve el mercado laboral a niveles de 2008. El aumento es de casi un punto en la Comunidad (0,99%), similar al registrado en el conjunto del país (1,04%), con más de 21,3 millones de afiliados que anticipan un verano de récord en España, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migra-

Por provincias, la ocupación crece en las nueve de Castilla y León. La que más inscritos gana en términos absolutos es Valladolid, con 2.220 ocupados más en mayo que elevan su cifra hasta las 230.196 personas, el máximo de las dos últimas décadas para las afiliaciones medias (un crecimiento del 0,97%). Le siguen Burgos (1.682 nuevos afiliados, hasta los 156.358, el 1,09%), León (1.332 nuevos cotizantes, hasta los 167.588, el 0,8%) y Salamanca (1.089 nuevos, hasta los 128.704, un 0,85% más). Porcentualmente es Segovia la que más aumenta sus afiliados, un 1,56%, hasta los 65.630, al sumar 1.007 inscritos en mayo.

Casi la totalidad de esos nuevos ocupados en Castilla y León salen del régimen general (que gana 8.692 cotizantes en mayo, un 1,16%, hasta los 761.122). Otros 671 son nuevos afiliados del sector agrario (crece un 5,35%, hasta los 13.209) y 309 más son autónomos (no agrarios), que crecen dos décimas hasta los 158.897 afiliados en Castilla y León.

En cuanto al paro, Castilla y León se quitó de encima 3.902 desempleados el mes pasado para dejar su cola en 105.468. El descenso es del 3,6% en mayo, superior al registrado en la media del país, donde el paro baja un 2,2%, hasta los 2,6 millones de demandantes de un puesto de trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo.

Todos los sectores reducen su'cola', pero es el de los servicios el principal responsable, aquí y en el conjunto del país, de la mejoría de los datos del paro. En Castilla y León casi la totalidad de las personas que encuentran un trabajo lo hicieron en esta actividad. En concreto, 3.142 demandantes menos en el más empleador de los sectores, que concentra tres cuartas partes de la tarta del paro, con 75.077 inscritos en las oficinas del Ecyl, un 4% menos de las que había en abril.

Otros 237 abandonan la lista del desempleo al empezar a trabajar en el sector industrial (que reduce su paro un 2,8%, hasta los 8.256) y 205 lo hacen en la construcción (sus 6.672

### PARO REGISTRADO Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MAYO





VARIACIÓN INTERANUAL

| VARIACIÓN<br>MENSUAL | Parados | Variación<br>mensual (%) |  | VARIACIÓN<br>MENSUAL | Afiliados | Variación<br>mensual (%) |
|----------------------|---------|--------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------------|
| Andalucía            | 662.994 | -2,3                     |  | Andalucía            | 3.458.831 | 0,5                      |
| Aragón               | 51.166  | -2,9                     |  | Aragón               | 623.469   | 2,3                      |
| Asturias             | 54.724  | -3,3                     |  | Asturias             | 384.592   | 0,7                      |
| Baleares             | 26.742  | -5,3                     |  | Baleares             | 622.275   | 9,3                      |
| Canarias             | 166.064 | -0,8                     |  | Canarias             | 910.114   | 0,1                      |
| Cantabria            | 30.602  | -2,8                     |  | Cantabria            | 231.803   | 0,9                      |
| Castilla y Leon      | 105.468 | -3,6                     |  | Castilla y Leon      | 974.741   | 1,0                      |
| Ávila                | 8.605   | -2,6                     |  | Ávila                | 56.634    | 0,9                      |
| Burgos               | 13.646  | -4,4                     |  | Burgos               | 156.358   | 1,1                      |
| Leon                 | 21.679  | -3,1                     |  | Leon                 | 167.588   | 0,8                      |
| Palencia             | 6.178   | -2,8                     |  | Palencia             | 66.590    | 1,1                      |
| Salamanca            | 17.104  | -3,0                     |  | Salamanca            | 128.704   | 0,9                      |
| Segovia              | 4.883   | -5,2                     |  | Segovia              | 65.630    | 1,6                      |
| Soria                | 2.565   | -9,5                     |  | Soria                | 42.023    | 0,9                      |
| Valladolid           | 22.410  | -3,2                     |  | Valladolid           | 230.196   | 1,0                      |
| Zamora               | 8.398   | -4,4                     |  | Zamora               | 61.016    | 1,1                      |
| Castilla - La Mancha | 126.843 | -3,1                     |  | Castilla - La Mancha | 781.289   | 1,5                      |
| Cataluña             | 330.782 | -1,9                     |  | Cataluña             | 3.806.364 | 1,1                      |
| C. Valenciana        | 316.096 | -1,1                     |  | C. Valenciana        | 2.151.346 | 0,5                      |
| Extremadura          | 73.754  | -3,1                     |  | Extremadura          | 413.927   | 1,1                      |
| Galicia              | 122.036 | -3,4                     |  | Galicia              | 1.077.292 | 0,8                      |
| Madrid               | 293.047 | -1,9                     |  | Madrid               | 3.698.453 | 0,6                      |
| Murcia               | 79.852  | -2,3                     |  | Murcia               | 668.589   | 1,3                      |
| Navarra              | 29.779  | -1,5                     |  | Navarra              | 311.263   | 1,0                      |
| País vasco           | 106.422 | -2,9                     |  | País Vasco           | 1.019.213 | 0,5                      |
| La Rioja             | 12.972  | -2,9                     |  | La Rioja             | 139.945   | 1,9                      |

FUENTE: Consejo Económico y Social de Castilla y León

demandantes son un 3% que el mes precedente). En la agricultura disminuye un 3,8% (tiene 4.474 demandantes en total, 175 menos en un mes) y el colectivo sin empleo anterior se reduce hasta las 10.989 personas (-1,3%, 143 desapuntadas en mayo)

Por sexo, el desempleo disminuye con más fuerza entre los hombres (1.998 menos, un -4,51%, hasta los 42.347 demandantes) que entre las mujeres (1.904 desempleadas menos, un -2,93%, hasta las 63.121 inscritas en el Ecyl).

Por grupos de edad, el desempleo disminuye porcentualmente más entre los jóvenes: hay 7.650 demandantes menores de 25 años, al 'salir' de esa lista 438 en mayo (-5,42%), mientras los mayores de esa edad son 97.818 tras restar 3.464 personas en el último mes (-3,42%).

**Total** 

-2.2

En la comparativa anual, el paro registrado disminuye en 5.587 parados en Castilla y León (-5,03%) y en España la bajada es algo inferior (-4,79%) con 131.260 desempleados menos en el último ejercicio.

Tanto en el balance mensual como en el anual, todas las autonomías redujeron sus cifras del paro y mejoraron sus datos de afiliación a la Seguridad Social.

Por provincias, el desempleo disminuye en las nueve de Castilla y León. La que más parados resta es Valladolid (731 menos, hasta los 22.410), León (resta otros 691, el 3,1% de sus parados) y Burgos (621, un

descenso del 4,4%).

21.321.794

► ÁVILA. La provincia abulense registra 56.634 afiliados en el mes de mayo (un 0,86% de subida), que son 483 cotizantes más que en abril.

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

El paro disminuye en Ávila hasta las 8.605 personas (-2,6%,), con 226 desempleados menos.

▶ **BURGOS.** En Burgos, la cifra de ocupados sube hasta los 156.358 (1,09%) con 1.682 nuevos inscritos a la Seguridad Social.

La lista de desempleados disminuye en la provincia (-4,4%) hasta los 13.646 demandantes de un puesto de trabajo (621 menos que en abril).

**LEÓN.** La Seguridad Social re-

gistró en mayo una media de 167.588 afiliados en León (0,80%), al sumar 1.332 el mes pasado.

Las personas paradas son 21.679 en la provincia leonesa (-3,1%) al restar 691 durante el último mes.

▶ PALENCIA. Son 66.590 los afiliados a la Seguridad Social en Palencia (1,07%), donde se incorporan 703 ocupados en mayo.

En cuanto al paro, los 6.178 inscritos en la provincia palentina suponen un 2,8% menos que en abril, al *desapuntarse* de las oficinas del Ecyl 177 personas en mayo.

▶ SALAMANCA. En Salamanca, la ocupación media crece un 0,85 % con 1.089 nuevos cotizantes, que elevan la cifra hasta los 128.704. Es el mayor número de afiliados medios desde el invierno de 2007 en la provincia.

Los desempleados son 17.104 en esta provincia, que reduce un 3% su cifra de parados, al sacar a 536 personas el mes pasado.

▶ **SEGOVIA.** Segovia registra el mayor incremento porcentual de la ocupación de Castilla y León, al subir un 1,56% su cifra de afiliados, hasta los 65.630, que son 1.007 más de los que había en abril.

La provincia cerró el mes de mayo con 4.883 parados, que son un 5,2% menos que abril al reducir la cifra en 268 personas.

▶ **SORIA.** Soria supera los 42.000 afiliados en mayo (42.023) al subir casi un punto (0,94%), con 391 ocupados más.

Los 2.565 desempleados que computa Soria suponen un descenso del 9,5%, como es habitual, el descenso más destacado de Castilla y León: los demandantes de un puesto de trabajo en el territorio más despoblado de la Comunidad disminuyen en 268 personas.

▶ VALLADOLID. Valladolid ganó 2.220 ocupados en mayo lo que eleva su cifra de afiliados a la Seguridad Social hasta las 230.196 personas. Es el máximo de afiliación media de las dos últimas décadas (desde 2004). Y también es el récord de la serie histórica que desde 1982 registra la afiliación a fin de mes, porque la provincia cerró mayo con 228.279 cotigantes

La afiliación media en Valladolid creció casi un punto (0,97%) el mes pasado, evolución similar a la media nacional y autonómica.

En cuanto al paro, desciende en Valladolid un 3,2% el mes pasado, lo que se traduce en 731 desempleados menos, hasta las 22.410 personas en la provincia.

►ZAMORA. La provincia zamorana tiene 61.016 ocupados (crece por encima de la media autonómica, un 1,08%)a, incorporar a 650 trabajadores a su mercado laboral en mayo.

El desempleo en Zamora se queda en 8.398 personas, 384 menos que el mes anterior, que representa un descenso del 4,4% en esta provincia.

# CASTILLA Y LEÓN

# Un reportaje de El Mundo CyL se alza con el premio nacional de Línea Directa

El jurado reconoce el trabajo de la redactora jefe, Alicia Calvo, 'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', como el mejor de prensa escrita y digital sobre seguridad vial

WALLADOLID
Galardón. Un reportaje de El Mundo de Castilla y León se alza con el premio nacional de Línea Directa. El jurado reconoce el trabajo de la redactora jefe de El Mundo de Castilla y León y Valladolid, Alicia Calvo, 'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', como el mejor de prensa escrita y digital sobre seguridad vial.

Detrás de cada accidente de tráfico, detrás de cada víctima hay algo más que una estadística. Está la historia humana, la de las víctimas y sus familias. Como las de Estela Domínguez y Noemí Herranz, las dos jóvenes de Valladolid y Segovia, que perdían la vida en las carreteras de Castilla y León, que cuenta Alicia Calvo en el reportaje premiado por Línea Directa.

La redactora jefe de El Mundo de Castilla y León, en el momento de recoger su premio en la gala celebrada en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, además de agradecer el galardón al jurado y a Línea Directa, no dudaba en reconocer el trabajo que desde la aseguradora se realiza por la seguridad.

Un capítulo de agradecimientos que, en este momento de su intervención, Alicia Calvo dirigía al director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, «por su compromiso por mostrar el lado más humano de cada historia», afirmaba Calvo para acto seguido dirigir sus palabras a los padres de Estela y Noemí: «Pero sobre todo gracias a los padres de Estela y Noemí. Dos jóvenes que son mucho más que las víctimas número 10 y 49 del asfalto en Castilla y León».

Para ellos, para su familia, para sus padres, eran las palabras más sentidas y emotivas de la redacto-



Ángel Carreira, corresponsal político de Antena 3, y Alicia Calvo, redactora jefe de El Mundo CyL . LÍNEA DIRECTA

ra jefe de El Mundo de Castilla y León y Valladolid, en el momento de recoger el premio nacional de Línea Directa al mejor trabajo del país en prensa escrita y digital sobre seguridad vial

«Gracias a los padres de Estela y Noemí por su generosidad y el esfuerzo emocional de contarnos el episodio más terrible de sus vidas. Y por hacernos más conscientes de lo devastadora que puede ser la carretera», remarcaba Alicia Calvo, quien finalizaba dejando claro el compromiso del periódico en seguir mostrando el lado más humano de las historias. «En lo que valga, en El Mundo de Castilla y León seguiremos escribiendo sobre ello», concluía.

'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', el reportaje premiado por Línea Directa había sido seleccionado junto a nueve trabajos de prensa escrita y digital de otros medios, en la vigésimo primera edición de este certamen nacional, de entre más de 2.100 artículos y reportajes publicados en el último año que se dividen en tres categorías prensa escrita o digital, radio y televisión.

El artículo de la redactora jefe de El Mundo de Castilla y León y de Valladolid recoge el testimonio de las familias de una joven vallisoletana, Estela Domínguez, y una segoviana, Noemí Herranz, que ponían voz y rostro a una tragedia que no logra contenerse en otro año negro para las carreteras de la Comupidad

Durante la gala de entrega de premios, la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, remarcaba el hecho de que detrás de cada accidente, de cada víctima se encuentra la tragedia de la historia humana que trunca el siniestro de tráfico.

«Salvo el año de la pandemia, estamos en una media anual de 1.700 personas muertas en carretera, y de casi 9.000 heridos graves. Detrás de cada uno de esos números hay una historia y muchas vidas gravemente afectadas», aseguraba Patricia Ayula durante su discurso.

### Vox registra una PNL para rechazar al Gobierno por la Ley de Amnistía

VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Vox registró en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para intentar que el Parlamento autonómico muestre su rechazo al presidente del Gobierno y a todo su Ejecutivo por «ceder a las pretensiones del separatismo» con la Ley de Amnistía, que para Vox es «contraria a la unidad de España, a la igualdad de todos los españoles, la Constitución y el Estado de Derecho».

Según figura en la exposición de motivos de la PNL, remitida por Vox, la Ley de Amnistía es «el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978», dado que, a su juicio, representa «un ataque extraordinariamente grave a la unidad nacional y a la convivencia entre españoles», informa Ical.

La formación también acusa al Gobierno de Sánchez de «perpetrar un acto de corrupción sin precedentes» por amnistiar a figuras políticas del independentismo «a cambio de sus votos para mantenerse en el poder».

Se trata, según Vox, de «una aberración sin precedentes en el ordenamiento jurídico español» dado que «no solo borra las penas, sino las conductas ilegales protagonizadas por delincuentes ya condenados», por lo que la formación califica los hechos de «una gravedad sin precedentes» porque, con la Ley de Amnistía, «se humilla a la nación, se legitima el golpismo y se desacredita al Estado de Derecho».

También apuntan que «se atenta contra el principio de separación de poderes», al privar a los tribunales de su potestad de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por los amnistiados.

# Empresa Familiar dice que «el contexto de polarización no favorece la inversión»

J. J. Á. VALLADOLID

El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Pedro Palomo, denunció ayer que «el complicado contexto político de polarización no favorece la inversión». Así lo indicó al realizar el balance, «positivo», de los dos años de mandato. En este sentido, Palomo dijo que han trabajado para superar las dificultades generadas por la «Covid, la guerra de Ucrania, la Ley de Amnistía, la falta de mano de obra o el endurecimiento de los tipos de interés».

Palomo, que pondrá fin a su mandato en el congreso regional que se

celebrará esta semana, destacó que las personas son el «verdadero motor y la clave del éxito. Las empresas nacen y evolucionan con el compromiso de que las personas encuentren un proyecto adecuado para su vida profesional», señaló.

EFCL apuesta por la Formación Profesional Dual para mejorar el empleo de los jóvenes. Palomo señaló que el 95% de los jóvenes de FP Dual son contratados por las empresas. «La Formación Profesional es la punta de lanza», indicó Palomo, quien destacó la colaboración de Empresa Familiar con la Consejería de Edu-

cación de la Junta para facilitar el acceso al trabajo de los jóvenes.

Palomo comparó las cifras de desempleo de España con otros países de Europa y destacó la importancia de facilitar a los jóvenes su acceso a un puesto de trabajo. «España tiene la tasa de desempleo más elevada en Europa y es campeona en desempleo juvenil», señaló.

Tras cumplir dos años al frente de EFCL y en el momento da dar el relevo, Palomo tiene claros los retos que afronta su sucesor, Isidoro Alanís. Uno de los más importantes es la reducción de la burocracia.



Pedro Palomo, presidente de EFCL. ICAL

«Hay que tener una administración más ágil», en alusión a la Junta de Castilla y León, aunque destacó la política de impuestos a la sucesión de la empresa familiar del Gobierno regional, lo que ha supuesto que haya «menos mortandad», indicó.

El presidente de EFCL se mostró satisfecho del trabajo realizado durante los dos años de mandato y añadió que no ha resultado fácil la tarea debido al contexto político, social y económico, no sólo por el aumento de los tipos de interés, sino también por las dificultades que se encuentran para acceder al crédito.

Palomo reclamó que se rebajen las cotizaciones que desembolsan los empresarios con el fin de mejorar la productividad. El presidente de EFCL dijo que las condiciones salariales han evolucionado de manera favorable en los últimos años y se refirió a la necesidad de hablar más de productividad ya que la tasa en España es baja si se compara con la media europea.

# **ESQUELAS**

# FARMACIAS DE GUARDIA

COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICO DE BURGOS

SERVICIO DE URGENCIAS DIURNA: (9:30h a 22:00h)

- Avda. Cantabria, 31
- C/ Barcelona s/nº
- (Parque Santiago Gamonal)
- Plaza Mío Cid, 2 (Estatua del Cid Soportales de Antón)
- Avda. Reyes Católicos, 20 (Edificio Torquemada)

SERVICIO DE URGENCIAS NOCTURNA: (22:00h a 9:30h del día siguiente)

- C/ Hermanas Mirabal, 56
- C/ Francisco Sarmiento, 8



**EL SEÑOF** 

### DON DIOSDADO VICARIO CABIA

(DADI / DADO)

Falleció el día 4 de junio a los 55 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Sus apenados padres: don Diosdado Vicario (†) y doña Dolores Cabia. Hermanos: Luis Guillermo (†), Vega (†) y Lola. Hermanos políticos: Miguel y Carlos. Sobrinos: Candela, Luis y Efraín. Tíos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 4.45 de la tarde en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José', efectuándose acto seguido su incineración. El jueves, a las 16 horas, se procederá al entierro de cenizas en el cementerio de San José.

Vivía: C/ Madrid nº 33

**Capilla ardiente:** Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 5 de junio de 2024



LA SEÑORA

### DOÑA MARÍA SOCORRO MARÍN RASTRILLA

Falleció el día 3 de junio a los 76 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q. E. P. D.

Su apenado esposo: Don Faustino Santamaría Vicario. Hijos: Ángel, Rocío y Eduardo. Hijos políticos: Almudena, Francisco José y Raquel. Nietos: Alba, Mara, Jara, Edu y Daniel. Hermanos: Agustina, Lucía, Eladio (†), Basilio (†) y Eduardo (†). Hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy miércoles a las 6 de la tarde en la capilla del Tanatorio de Funeraria 'San José'.**Efectuándose acto seguido su incineración.

Vivía: C/ Romancero nº 32.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria 'San José'.

Burgos, 5 de junio de 2024

### SI NECESITAS PROFESIONALES

para empleo en el hogar, acompañamientos en hospital y domicilio, atención y cuidado de familiares...





C/ Padre Aramburu, 2 (junto al parque Baden Powell) · 09006 Burgos Teléfono: 947 23 23 03 · burgos.acoge.laboral@redacoge.org · www.burgosacoge.org



EL SEÑO

### DON AMADOR GIMÉNEZ PÉREZ

Falleció en Burgos el día 3 de junio de 2024 a los 87 años, habiendo recibido los auxilios espirituales.

D. E. P.

Su esposa: Felisa Echeverría Castro.

Hijos: Yolanda (t), José Amador (t) y Félix. Hijos políticos: Salvador, Oliva y Elizabeth. Nietos: Iván, Mireya, Miguel, Cristian y Mónica. Nietos políticos: Dani, Laura, Laura y Elena. Hermanos (t), hermanos políticos (t), sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán **hoy miércoles día 5 a las 11.15 h. en la capilla del Tanatorio Albia, Burgos.**Acto seguido se procederá a la conducción del fallecido al cementerio de Burgos

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos.

Burgos, 5 de junio de 2024

# ESQUELAS en el mundo EL CORREO DE BURGOS

Consulte nuestras tarifas en www.elcorreodeburgos.com

Teléfono: 947 10 10 00 · Fax: 947 00 28 53

# **DEPORTES**

### **RUGBY**

## Adiós de Walker y Sanz a Recoletas

URGOS

El polivalente Nicolas Walker vuelve a Argentina, tras incorporarse de forma inmediata en el mes de febrero 2024 como 'medical joker' tras la grave lesión de Valentín Bustos. Anteriormente militaría en el equipo burgalés las dos últimas temporadas 2021-2022 y 2022-2023.

Por otra parte se confirma la baja del tercera Ruben Sanz, cuya no continuidad ya estaba acordada a la conclusión de esta temporada, y su decisión de poner fin a su carrera como jugador en activo y colgar las bo-

A punto de cumplir sus 32 años Ruben ha estado defendiendo los colores del Aparejadores durante cuatro temporadas.

Desde el club recuerdan que «su compromiso con el club y experiencia han sido referente para todos dentro del campo y el vestuario».

Desde el Club Aparejadores Rugby Burgos «queremos agradecer el esfuerzo del Nicolas Walker y Ruben Sanz y compromiso en su estancia en nuestro Club y les deseamos mucha suerte en su futuro». Todos «les echaremos de menos y siempre en el Aparejadores Rugby Burgos tendrán a su familia gualdinegra», afirmó el presidente del club universitario, Manolo Vadillo.

# «Tenemos que creernos que la eliminatoria podemos ganarla allí»

**BALONMANO.** El técnico del UBU San Pablo Burgos, Roi Sánchez, señala que afronta «con mucha ilusión» la eliminatoria con Cangas

RURGO

El UBU San Pablo Burgos luchará contra Frigoríficos del Morrazo Balonmano Cangas para hacerse con la última plaza disponible en la máxima categoría del balonmano español a doble partido. El primero de esos encuentros es este mismo miércoles, 5 de junio, a partir de las 20:30 horas en el Polideportivo Municipal El Plantío. El segundo, el sábado 8 de junio a partir de las 18:00 horas en el Pabellón Municipal de O Gatañal.

El equipo burgalés se enfrenta este miércoles al primero de los dos partidos que todavía hacen mantener vivo el sueño de ASOBAL, tras perder la final del play-off frente a Tubos Aranda Villa de Aranda siendo anfitrión. Los cidianos llegan «poco a poco recuperados del palo de no haber podido cerrar el ascenso la semana pasada» como indica Roi Sánchez en la previa de los partidos, pero «con toda la ilusión, es una oportunidad más, es la tercera oportunidad que podemos tener de poder soñar con poder jugar el año que viene en la liga Plenitude».

Ese sueño ahora pasa por vender a Balonmano Cangas, un equipo de categoría superior, «que viene con una muy buena dinámica en esta segunda vuelta, lo cual nos va a llevar a tener que hacer muy buenos partidos para poder doblegarles», indica Sánchez. Esa diferencia de



Imagen del partido contra el Villa de Aranda. TOMÁS ALONSO

categoría se refleja en el estilo de juego y en que Cangas «es un equipo mucho más físico que nosotros, tiene mucho lanzamiento exterior, tiene unos extremos muy buenos que finalizan muy bien y son muy rápidos», analiza el técnico cidiano.

La clave de esta promoción para Roi Sánchez pasa por «estar muy seguros en el repliegue, que no nos hagan goles fáciles de contraataque, llevarlos a posicional y a partir de ahí nosotros defender como hemos estado haciendo toda la

temporada para poder correr, y en ataque posicional encontrar un poco las fisuras que puedan tener ellos en defensa». Conseguir realizar un buen encuentro en El Plantío, no solo para «creernos que la eliminatoria la podamos ganar allí», como señala Sánchez, sino también poder «brindarle un buen partido a nuestra afición, también en forma de agradecimiento por todo lo que nos dieron el fin de semana del play-off y lo que nos vienen dando toda la temporada».

### **RUGBY**

# Flor de Escocia, cuarta en Segunda

BURGOS

El campo de las terrazas de la localidad madrileña de Alcobendas acogió el torneo nacional sevens femenino challenge a GPS copa de la reina, segunda máxima competición nacional en la modalidad olímpica del rugby.

El PRB Flor de Escocia UBU se presentaba el sábado en Madrid con muchas bajas, debido a la dureza del último tramo de la liga XV. En cuanto a las bajas la primera era la del técnico local Álvaro González que ha sido intervenido en una pierna recientemente.

A esta se unía la de las cuatro jugadoras foráneas que ya se encuentran en países bajos, las lesionadas Bea Rodriguez, Ana Alonso y Diana García y la sancionada Bea Almaran. Aun con todas estas premisas las burgalesas salieron el sábado con toda la ilusión consiguiendo dos victorias ante Vallecas Rc y Torrelodones Rc. Y cayendo 14 a 15 ante el conjunto gaditano del Puerto de Santa Maria.

El domingo ya clasificadas para la copa de oro, en semifinales esperaba el Salvador RC de Valladolid. Plagado de jugadoras internacionales, contra las que las pingüinas poco pudieron hacer. Cuarta posición que hace que el PRB Flor de Escocia Universidad de Burgos, continúe un año más sin conseguir el ascenso pero en el ranking de los 16 mejores equipos nacionales.

Cambiamos de imagen. Pero la verdad sigue por delante.

EL

MUNDO

EL CORREO DE BURGOS



# **CULTURA**

# La «carrera de fondo» de una joven promesa de las letras en Castilla y León

Mateo Martínez Martija, ganador del Certamen de Arte Joven en 'Narrativa', más motivado que nunca para «seguir escribiendo»

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

Tenía «expectativas» de ganar. Ha sido un «proceso muy bonito» y al mismo tiempo «muy largo», pero la espera mereció la pena. Cuando al escritor burgalés Mateo Martínez Martija le confirmaron que era uno de los finalistas del Certamen de Arte Joven de Castilla y León en la categoría de Narrativa, los «nervios» y la «emoción» empezaron a aflorar instintivamente. Quedaba casi un mes para la gala, aunque tuvo la oportunidad de conocer previamente al resto de autores seleccionados en Palencia. La competición dio paso a la convivencia y fue una «experiencia muy interesante». Después, cuando se erigió como ganador a mediados de mayo en el auditorio Miguel Delibes de Valladolid, experimentó una «alegría enorme» que todavía está «procesando»

Alzarse con este reconocimiento supone, en palabras de Martínez Martija, una «satisfacción especial al pesar en tantos proyectos rechazados y envíos a editoriales y premios que no responden». No es el primer galardón que recibe. En 2020, triunfó en el José Hierro con *Nuevos Navegantes*. No en vano, sabe de sobra que «la literatura es una carrera de fondo en la que las cosas van llegando de un modo natural, aunque tras varios años de trabajo en la sombra».

Bajo la sombra lleva mucho tiempo este joven y prolífico autor. Podría decirse que escribe a granel porque ha llenado miles de páginas, pero nunca a bulto. Siempre anda inmerso en varios relatos a los que da mil y una vueltas. Encima de su mesa, La noche sobre la montaña clamaba reconocimiento y no se lo pensó dos veces a la hora de presentarlo al Certamen de Arte Joven. Era la tercera vez que participaba y su última oportunidad al cumplir los 30 años. Confió en las posibilidades de esta obra y acertó de pleno.

¿De qué trata *La noche sobre la montaña*? De muchas cosas. Tal y como explica su autor, «comprende tres relatos distintos sin relación entre sí». Fiel a su estilo, mantiene una «perspectiva realista» en base a «historias cercanas». Como la anécdota verídica de dos amigas, que «necesitan encontrar un centro médico en mitad de la noche y de la montaña palentina», a las que promete invitar a comer en cuanto tenga ocasión.

«En las otras convocatorias estaba centrado en escribir novela, de forma que mandaba cuentos antiguos o que debía revisar». Sin embargo, Martínez Martija tuvo esta vez un pálpito. «Estas historias, escritas el año pasado, me transmitían una sensación positiva en cuan-

to al argumento y la tensión narrativa», confiesa.

Abordando en sus narraciones entramados vitales como «la amistad, el concepto de no lugar, la memoria y el retrato social», este joven escritor burgalés aguarda impaciente la publicación de la obra como parte del premio. Por si fuera poco, recibió 2.000 euros que invertirá «principalmente en viajar y disfrutar del verano con mi gente».

Más allá de la dotación económica y el hecho de publicar -aún desconoce con qué editorial-, Martínez Martija asegura que este triunfo a nivel autonómico supone una «gran motivación» de cara a «seguir escribiendo». De igual manera, considera «muy importante fomentar la cultura en Castilla y León y ayudar a los jóvenes artistas en el desarrollo de sus proyectos».

Es probable que este premio sirva de trampolín para ampliar más si cabe el foco mediático de Voces desde el fondo (2024), su primera novela. Tras varias presentaciones en Burgos, ha vivido «experiencias muy positivas y sorprendentes» en Torrelavega (Cantabria), Salamanca o Valladolid. Y espera sumar y seguir próximamente en Madrid y Cataluña. De momento, le congratula saber que el libro «se está moviendo bien» y

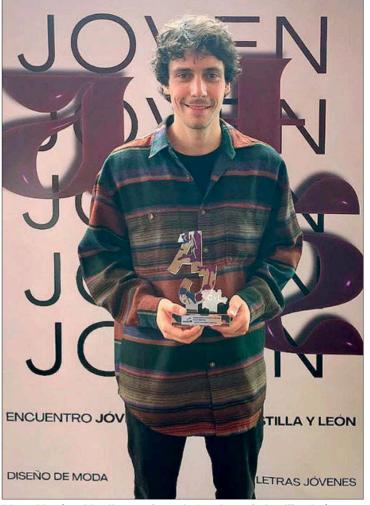

Mateo Martínez Martija, con el premio Arte Joven de Castilla y León. ECB

que a los lectores «les ha sorprendido el estilo directo y las digresiones del protagonista, la fuerza de la historia y su crudeza». En la misma línea, desde su editorial (*Milenio*) también le han transmitido «muy buenas sensaciones sobre la promoción».

Sin prisa porque le gusta hacer las cosas bien y tampoco sin pausa, Martínez Martija continúa dando forma a «una novela formada por varias partes que requieren tiempo para encajar». Como si de un puzle se tratase, lo importante es rematarlo en condiciones para que el conjunto luzca como es debido y ninguna pieza se quede fuera. Y si no tuviese bastante con este proyecto, espera que el verano dé lo suficientemente de sí para «dedicar algunas semanas a escribir algún relato de nuevo». Lo hará, como siempre, con sumo gusto porque la literatura es su pasión, su vida, su todo.

# Segundo puesto para el Orfeón Burgalés en el Certamen Coral de Vitoria-Gasteiz

Tras medirse a otras siete corales, se alzó como subcampeón por detrás de la Coral del Conservatori de Sant Cugat del Vallés

### BURGO

El Orfeón Burgalés se alzó el pasado 1 de junio con la medalla de plata durante la final del primer Certamen Coral de Vitoria-Gasteiz, celebrado en el conservatorio Jesús Guridi. La agrupación logró conquistar al jurado con dos piezas libres de su repertorio habitual: Corazón Coraza, basado en el poema de Mario Benedetti con música de la compositora Beatriz Corona; y Aritz Adarrean, del maestro Julen Ezcurra, cumpliendo así uno de los requisitos del concurso que indicaba que una de las piezas propuestas debía estar escrita en euskera. Para cerrar su participación, el Orfeón interpretó la pieza obligatoria del certamen: Gaur akelarre Gorbeian, de Luis Aramburu.

La excelente ejecución técnica e interpretativa de las obras, permitió al Orfeón Burgalés hacerse con el segundo puesto, por detrás de la Coral del Conservatori de San Cugat de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) e imponiéndose a otras seis agrupaciones de diferentes puntos de la geografía española. La directora de la coral burgalesa, Marta Pilar Hernando, destacó el gran trabajo de toda la masa coral, que gracias a su compromiso, dedicación y pasión por la música hizo posible este reconocimiento. «Estoy segura de que este premio es solo el comienzo de todas las cosas bonitas que van a llegar», destacó.

El Orfeón Burgalés tiene ahora una apretada agenda en las próximas semanas con el Concierto Extraordinario de las Fiestas de San Pedro y San Pablo, que se llevará a cabo en el Teatro Principal el viernes 21 de junio y en el que interpretará la famosa cantata *Carmina Burana*, de Carl Orff, junto con la coral Ars Nova, dirigida por el burgalés Javier Castro. Este concierto, además, se replicará el domingo 23 de junio en el Teatro Unicaja de Salamanca.

La actividad de la coral continuará con la representación de la zarzuela *La Revoltosa*, los días 28 y 29 de junio, en el Teatro Principal junto la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos (JOSBu) y al Ballet Antología en la primera de las producciones de la III Temporada Lírica de Burgos 2024. El cierre de temporada antes del parón estival se producirá jueves 18 de julio con un concierto en la trinchera del ferrocarril de Atapuerca.

# El universo artístico de López Herrera, ahora con música de Oihan

El concierto, gratuito, se celebra mañana a las 19:30 horas en la sala Pedro Torrecilla

### BURGO

Las esculturas-pájaro y las pinturas de López Herrera dialogarán mañana jueves en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla de la Fundación Círculo con la música de Oihan, el proyecto de Guillermo Aragón, batería en Arizona Baby o Cosmic Birds y cantante y compositor en Tuxedo. El concierto tendrá lugar a las 19:30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo.

Este artista y multiinstrumentista ha lanzado este año *Domar la Luz*, una expansión electrónica y poética de su música que podría describirse como un folk minimalista que no renuncia al sonido contemporáneo. Un disco elogiado en medios especializados como *Radio 3 y Mondosonoro*.

Tras su primer EP, Canciones para Imanol, Ohian ('bosque' en euskera y segundo nombre de Aragón) lanzó su debut en largo con Un Paseo por el Bosque. Ya en 2022, publicó su revisión del Romance del Conde Olinos, un recorrido en clave de psicodelia pop de la tradición oral castellana.

La exposición *López Herrera ¿evolución?* puede visitarse en la sala de exposiciones Pedro Torrecilla de Fundación Círculo, en la plaza de España, hasta el 16 de junio. Su horario es de martes a viernes de 18 a 21 horas, los sábados de 12 a 14 horas y de 18 a 21 y los domingos de 12 a 14 horas. Los lunes y el día del Curpillos, la sala permanecerá cerrada.

Redacción, Administración y Publicidad: Avda. de La Paz 19, 1ºA. C.P.: 09004. Teléfono: 94710 10 00. Fax: 947 00 28 53. -mail de Redacción: info@ecb-elmundo.com



Foto de familia de los alcaldes que ayer asistieron al Palacio Provincial para firmar el convenio con el Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ). SANTI OTERO

### DIEGO SANTAMARÍA BURGOS

El Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), entidad dependiente de la Diputación de Burgos, suscribió ayer un nuevo convenio de colaboración con 41 ayuntamientos de la provincia para la contratación de coordinadores deportivos. De esta forma, los municipios adheridos a este acuerdo se repartirán 15 profesionales, uno más respecto al pasado ejercicio.

Según detalló el presidente de la Diputación, Borja Suárez, esta contratación extra obedece a la necesidad de prestar una mayor cobertura en el Alfoz de Burgos, que concentra al 33% de la población juvenil de entre 10 y 34 años. Asimismo, incidió en la necesidad de crear una «segunda zona» de actuación porque «la demanda de servicios es cada vez mayor».

La inversión, explicó Suárez, superará los 230.000 euros. El año pa-

# El papel de los coordinadores deportivos para «dinamizar» el medio rural «todo el año»

El IDJ aporta más de 230.000 euros para contratar a 15 profesionales en 41 ayuntamientos de la provincia

sado, tal y como consta en la memoria del IDJ, se destinaron 288.052 euros para financiar 14 contrataciones repartidas en los entornos del Alfoz de Quintanadueñas, Lerma y Villalmanzo, Belorado y Cerezo de Río Tirón, Roa, Villadiego, Melgar de Fernamental, Medina de Pomar, Valle de Mena, Villarcayo, Sa-

las de los Infantes, Quintanar de la Sierra, Briviesca, Oña y Espinosa de los Monteros.

Para Suárez, resulta muy «significativo» que la Diputación respalde este tipo de contrataciones. Porque puede que no sean mediáticas como las competiciones de élite que se desarrollan en suelo burgalés,

pero son «la correa de transmisión entre los objetivos que tiene el IDJ y la realidad del día a día de los jóvenes de la provincia».

Consciente de lo «importante» que resulta potenciar la «colaboración entre entidades locales y la propia Diputación», el presidente de la Institución Provincial dejó claro que la «promoción del deporte» seguirá siendo una prioridad para el equipo de Gobierno «a lo largo y ancho de la provincia».

En la misma línea, el presidente del IDJ, Ángel Carretón, también ensalzó la aportación que realizan los coordinadores deportivos para la tercera edad, sobre todo en las zonas más despobladas del medio rural burgalés.

Veinticinco alcaldes asistieron a la firma del convenio que, en palabras de Suárez, permitirá «dinamizar permanentemente durante todo el año esa actividad tan reclamada por los ayuntamientos, por los jóvenes y por el sistema educativo». Por su parte, la regidora de Oña, Belén Paramio, agradeció el respaldo del IDJ porque, gracias a estas contrataciones, «en nuestros municipios muchos mayores también se ven beneficiados por este tipo de convenios».



Disfruta de nuestros populares tigres reforzados ¡y nuestras especialidades también para llevar!

Desde 1970 en el corazón de Gamonal

C/ Vitoria, 179 (Burgos) Tel. 947 07 39 20

# HERALDO-DIARIO DE SORIA

**EL** 

DECANO DE LA PRENSA SORIANA

Miércoles 5 de Junio de 2024. Este periódico se distribuye conjunta e inseparablemente con EL MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

AÑO CXI. Número: 18.903

# El TSJ tumba la cautelar de Domus para retrasar el pago de la multa de Pajaritos II

La cuantía de la denuncia es de 150.000 euros y el alto tribunal condena en costas a la constructora aunque hay posibilidad de recurso • Todavía falta el pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto y el pago de la infracción

### JOSÉ SOSA SORIA

El polémico expediente de Pajaritos II va rquemando etapas judiciales. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha tumbado la pretensión de la constructora, Domus Nebrija, de suspender cautelarmente el pago de los 150.000 euros de sanción impuestos por el Ayuntamientopor una infracción grave

derivada ejecutar obras excediéndose de la licencia concedida. La resolución judicial solo afecta a la petición de la empresa de suspender el pago de forma cautelar.

Domus decidió acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para abrir un proceso judicial contra el Ayuntamiento y la empresa constructora presentó una deman-

da contra la resolución municipal que convirtió en definitiva la sanción impuesta por valor de 150.000 euros. Resta saber ahora el pronunciamiento sobre el fondo.

### **EL CERTAMEN DE** CREACIÓN JOVEN **DE LA CIUDAD ESTRENA EL TEATRO**

El Festival de Creación Joven ha comenzado las representaciones en la modalidad de artes escénicas y este martes saltó al escenario del Centro Cultural Palacio de la Audiencia el grupo de teatro del campus universitario, con la propuesta 'Milagro en la España Vaciada', un tema desde luego muy actual sobre la despoblación y sus repercusiones. La muestra de teatro tendrá una segunda cita el 12 de junio con la actuación también en la Audiencia del grupo de teatro del IES Virgen del Espino, que pondrá en escena 'Matilda'. No hay carácter competitivo en estas escenificaciones ya que los participantes se reparten una 'bolsa' de 2.400 euros que la organización del Festival de Creación Joven reserva a esta modalidad. Una forma de conseguir motivar a los estudiantes sin necesidad de



### La Guardia Civil reforzará la vigilancia en el Canal de Almazán

La Guardia Civil reforzará la vigilancia en el entorno del canal de regadío de Almazán donde se han producido numerosos hurtos en los últimos días. Este fue el compromiso del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, a los responsables del sindicato agrario Asaja, tras la reunión mantenida.

### **NUMANCIA**



Santiago Morales reflexiona y se replantea «qué hacer»

# Soria lidera en España la caída del paro con una bajada del 9,4%

La provincia protagoniza uno de los mejores meses de creación de empleo de la serie histórica y deja la tasa de parados en el 5,7%

Soria lidera porcentualmente la caída del paro en España y lo hace de una manera abrumadora. La provincia consiguió en el mes de mayo una reducción del desempleo de un 9,46%, con 268 parados menos, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Al cierre del mes pasado había 2.565 parados, por lo que ahora la barrera a romper son los 2.500. Soria supera ya los 42.000 afiliados en mayo al subir casi un punto (0,94%), con 391 ocupados más.

Los parados que tiene ahora la provincia es un dato calcado a noviembre de 2005, aunque por entonces la población activa era más amplio y todavía no había estallado la crisis económica. De los 2.565 parados citados,

1.101 son hombres y 1.464 mujeres. El desempleo baja en todos los sectores, especialmente en Servicios por la campaña de verano, donde cae con fuerza con 260 parados menos. En Agricultura 17 menos, en Industria 26 menos, en Construcción 8 menos y sin empleo anterior 191.En mayo se formalizaron 2.222 contratos, 187 más que el mes an-



# **OPINIÓN**

NUNCA AHORRÉ lo suficiente para pagar las cien mil pesetas que costaba la enciclopedia Espasa con su mueble de madera y sus apéndices. Entonces, algunos creíamos que casi todo estaba en sus tomos de lomo negro. Y no era para tanto. Hoy la Wikipedia se lleva la palma. Y el clic. Y dicen que tampoco es para tanto. En sus páginas y pantallazos estuvo y está la cultura en toda su dimensión. Muchas veces me he preguntado qué es cultura. Cuántas culturas existen. De qué tratan y para qué sirven. Desde niño escuché que lo importante era tener una buena cultura general. Y desde que la razón entró en mis usos vitales, la cultura ha sido la coletilla permanente la gran piedra angular, el alimento del pueblo, la razón de existir de cualquier gestión social. Todo tiene relación con la cultura. Que sería de los políticos y de



**ADENTRO JAVIER PÉREZ ANDRÉS** 

Cultura popular sus políticas si careciesen de sus departamentos culturales. Pero lo de la cultura trasciende al estrato social. No solo es cuestión de eruditos y letrados. El padre Penagos a quien conocí en el seminario (mi primer Florilegio...), habría apuntado así: Quod natura non dat Salmantica non praestat. Lo

que natura no da, Salamanca no presta. Y vive Dios que mi cuaderno de bitácora está lleno de apuntes de sabios crecidos a extramuros de las grandes casas de cultura. En mi barrio había hombres cabales, en mi pueblo labradores filósofos, marinos valientes, pastores poetas. Hubo un tiempo que en el pueblo más olvidado del mapa, sin apenas bachilleres, vivieron unas gentes que construyeron una sociedad civil rural llena de cultura. Había pintores, músicos, actores, escritores, poetas... y lo demostraban cada domingo, cada fiesta, cada estación del año, en cada acto social de cierto relieve. Posiblemente en ese espacio y tiempo de esa aldea soñada, hoy silencio y ruina, se cultivó la cultura con extraordinaria vitalidad. Prueba de ello es que aún hoy muchos mayorines nonagenarios despliegan en sus relatos y recuerdos el sabor de lo culto. Paisanos y paisanas que han hecho de la bondad y el buen juicio un modelo de actitud positiva hacia los demás. Esos son los hombres justos, cultos. Y esas mujeres, sabias contendoras de las artes nobles que en silencio tejieron sentadas a la puerta de la casa el manual de cultura que hemos leído y releído generaciones enteras. Hay quien denomina estos cuadernos de bitácora arcanos inmateriales. Mal asunto este de contar con alforjas tan grandes donde todo cabe cuando se trata de guardar y amontonar cultura. Deberíamos de establecer apartados de importancia vital. O sea, asuntos que por cuestión de raíces y herencias locales nos pertenecen. La llaman cultura popular. Hay una prueba del algodón que no falla nunca: más culto es quien más lee y es más sabio el que además camina.

# La realidad del vigor económico que dan los magníficos datos del empleo

LA BUENA MARCHA del empleo en Castilla y León, con récord histórico de ocupados, como en el conjunto del país es un síntoma inequívoco de una economía sana pesa a haber sido azotada por crisis sanitarias y bélicas. Los datos del paro siguen certificando el buen ritmo de la economía. De la economía real. La de los ciudadanos que primordialmente necesitan un puesto de trabajo con el que construir proyectos de vida. Y esa buena marcha de la economía se suele deber esencialmente a que la acción política no entorpece o entorpece menos, que es su función esencial, pero también gracias a la salud empresarial y su confianza en el contexto. La inflación y los precios de las hipotecas azotan a las clases menos pudientes. Pero el empleo es el recurso más infalible contra las desviaciones y las dolencias de la economía, esas que sí dependen en gran medida de la acción política, y donde la acción política suele mostrar sus debilidades. Es tiempo más que suficiente para que la autoridad monetaria europea baje los tipos. Ya lo tenía que haber hecho. Pero lo acometerá, seguramente con más timidez de la que los subió mañana, en vísperas de las anodinas elecciones europeas que han conseguido no interesar a casi nadie. La abstención dictará sentencia. Y lo hace ahora para tratar de evidenciar la utilidad de unos verdaderos y auténticos inútiles de la economía, que siguen aplicando fórmulas de hace medio siglo a los problemas actuales. Y no han tenido más ocurrencia para frenar la inflación que acribillar subidas de tipos de las clases medias y bajas, subiéndoles las hipotecas de forma desmesurada.

Afortunadamente el apocalipsis de los agoreros sigue sin llegar al ámbito más social de la economía, que es el empleo. Y ese es el mejor síntoma, por mucho que se empeñe el consejero de Industria, Empleo y Comercio, Mariano Veganzones, en hacer piruetas de cifras e interpretaciones para atacar asuntos como la reforma laboral pronosticando que no es oro todo lo que reluce. De momento, reluce el empleo. Y vivimos de realidades, no de teorías. Mejor haría en acometer planes para salvar al comercio tradicional en nuestras calles, que es el sector que más sufre por la durísima competencia con las franquicias, internet y las grandes multinacionales. Algo más que soltar billetes a la patronal del comercio de Castilla y León que está dirigida por un verdadero incompetente, el soriano Adolfo Saiz, que tras hacer el ridículo con estridencias en la política municipal ahora se ha agarrado al chiringuito del departamento de Comercio de CEOE Castilla y Léon. El comercio más que nunca. Tampoco estaría mal que la consejería auditara esas subvenciones como hace con las de los sindicatos.

### **RODERA**







### **REGALADO**

### Bruselas, sus políticos y billetes

CADA CINCO AÑOS se despliegan por las calles de nuestras ciudades y algún que otro pueblo unas señoras y unos señores que viven de la política a cuerpo de emperadores y emperatrices, con alojamiento itinerante en Bruselas. Allí se meten un billetada indecente por hacer cosas que muchas veces podían dejar sin hacer para alegría del vecino que quiere ser el alcalde, pero no tiene ni pajolera idea de quién es el eurodiputado. El eurodiputado es uno que se mete a razón de 240.000 euros al año, más vuelos a tutiplén y un hartazgo de prebendas indecentes. Sólo hay que mirar las cuentas corrientes de quienes llevan tiempo parasitando en el escaño de Bruselas. Cómo las tenían cuando llegaron y cómo han engordado con el paso del tiempo. Pues en buena medida esto es lo que conocemos por Europa y que llegada una pandemia no nos sirve ni para avisarnos de que viene un virus enfurecido. O cuando tenemos un forajido aquí es el país que se nutre de las instituciones europeas y su fábrica de burócratas el que le acoge en sangrado para que la Justicia nuestra no pueda meterle mano. La Europa de los chollos. Europa es una idea brillante que cada día perpetúa más su fracaso. La Europa que quieren los ciudadanos es la que resuelve su vida, no la que se pule nuestro IVA en instituciones inútiles y políticos vividores. La Europa de la eficacia, no la Europa de la burocracia y las decisiones insensatas que arruinan nuestra agricultura y favorecen la competencia desleal de países que producen y compiten desde el ejercicio de la esclavitud más atroz y se la suda el medio ambiente, el planeta y hasta la sanidad alimentaria. La Europa de la protección del medio ambiente y de las especies, no la que es un lobo para el hombre, y para el ganado. Escucharán a unos señores y señoras de las bondades de su Europa. Se refieren a las bondades de sus cuentas corrientes, no lo duden. Piensan en billetes; los suyos. ¡Vaya ganao!

MEDALLA DE ORO DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN, MEDALLA DE ORO DE LA PROVINCIA DE SORIA Y MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD DE SORIA

### HERALDO-DIARIO DE SORIA **EL**

EDITORA DE PRENSA SORIANA

PRESIDENTA: ADRIANA ULIBARRI

DIRECTOR GENERAL EDITORIAL:

GERENTE: JOSÉ ANTONIO ARIAS

REDACTORES JEFE: v Pilar Pérez

JEFES DE SECCIÓN:
Milagros Hervada (Local)
Félix Tello (Deportes)
José Ignacio Ruiz (Maquetación y

DIRECTOR COMERCIAL: José Ignacio Arganda

JEFA DE ADMINISTRACIÓN:

IMPRIME: Henneo Print Polígono San Miguel, Sector Calle Albert Einstein,44 50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza)

DEPÓSITO LEGAL:

VARIACIÓN INTERANUAL

# Soria lidera en España la caída del paro con una reducción del 9,4%

• La provincia protagoniza uno de los mejores meses de creación de empleo de su serie histórica empujado por las contrataciones estivales, la tasa de desempleo se rebaja hasta el 5,7% y hay 268 parados menos en mayo

### VÍCTOR E.MORENO SORIA

El empleo en Soria se consolida y las contrataciones estivales han empujado a la provincia hasta uno de los mejores meses de la serie histórica, en este caso el del mes de mayo. Todos los indicadores pueden calificarse de excelentes en puertas del verano, lo que garantiza una campaña de la bolsa de empleo más que positiva en las empresas sorianas. De esta forma, Soria lidera la caída del paro en España y de una manera abrumadora.

La provincia ha conseguido reducir hasta un 9,46% el número de desempleados, 268 menos en el mes de mayo, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Al cierre de mayo había 2,565 parados, por lo que ahora la barrera a romper ya no son los 3.000 sino los 2,500. Soria supera los 42.000 afiliados en mayo (42.023) al subir casi un punto (0,94%), con 391 ocupados más.

Es curioso que los parados que tiene ahora Soria es un dato clavado a noviembre de 2005, aunque por entonces la población activa era más amplio y todavía no había estallado la profundísima crisis económico que asolaría el país.

El dato interanual también es positivo con una caída del desempleo del 7.53% y 209 desempleados menos. De los 2.565 parados citados, 1.101 son hombres y 1.464 mujeres. El desempleo baja en todos los sectores, especialmente en Servicios por la campaña de verano, donde cae con fuerza con 260 parados menos. En Agricultura 17 menos, en Industria 26 menos, en Construcción 8 menos y sin empleo anterior 191.

En mayo se formalizaron 2.222 contratos, 187 más que el mes anterior, con un crecimiento del 9,19%, pero menos que hace un año, 30 en concreto. En cuanto a la afiliación, también hubo una ganancia del 2,44% en el dato interanual.

La tasa de paro ha caído hasta el 5,7%, un dato igualmente histórico y una de las provincias del país que se considera prácticamente de pleno empleo (la tasa considerada como tal ronda el 4%).

Para la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), destaca que el descenso es porcentualmente, superior al registrado en Castilla y León que, con un -3,57% de desempleados (3.902 personas) lo que arroja un total de parados de 105.468 personas.

«Las empresas y negocios han creado empleo en todos los sectores, si bien es el sector Servicios el que, con 191 desempleados menos, lidera la creación de empleo», añade la patronal soriana.

Para FOES estos datos «positivos»

### PARO REGISTRADO Y AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN MAYO





| VARIACIÓN<br>MENSUAL | Parados   | Variación<br>mensual (%) |                | VARIACIÓN<br>MENSUAL | Afiliados  | Variación<br>mensual (%) |
|----------------------|-----------|--------------------------|----------------|----------------------|------------|--------------------------|
| Andalucía            | 662.994   | -2,3                     |                | Andalucía            | 3.458.831  | 0,5                      |
| Aragón               | 51.166    | -2,9                     |                | Aragón               | 623.469    | 2,3                      |
| Asturias             | 54.724    | -3,3                     |                | Asturias             | 384.592    | 0,7                      |
| Baleares             | 26.742    | -5,3                     |                | Baleares             | 622.275    | 9,3                      |
| Canarias             | 166.064   | -0,8                     |                | Canarias             | 910.114    | 0,1                      |
| Cantabria            | 30.602    | -2,8                     |                | Cantabria            | 231.803    | 0,9                      |
| Castilla y Leon      | 105.468   | -3,6                     |                | Castilla y Leon      | 974.741    | 1,0                      |
| Ávila                | 8.605     | -2,6                     |                | Ávila                | 56.634     | 0,9                      |
| Burgos               | 13.646    | -4,4                     |                | Burgos               | 156.358    | 1,1                      |
| Leon                 | 21.679    | -3,1                     |                | Leon                 | 167.588    | 0,8                      |
| Palencia             | 6.178     | -2,8                     | Palencia       |                      | 66.590     | 1,1                      |
| Salamanca            | 17.104    | -3,0                     | Salamanca      |                      | 128.704    | 0,9                      |
| Segovia              | 4.883     | -5,2                     |                | Segovia              | 65.630     | 1,6                      |
| Soria                | 2.565     | -9,5                     |                | Soria                | 42.023     | 0,9                      |
| Valladolid           | 22.410    | -3,2                     | 8,2 Valladolio |                      | 230.196    | 1,0                      |
| Zamora               | 8.398     | -4,4                     | Zamora         |                      | 61.016     | 1,1                      |
| Castilla - La Mancha | 126.843   | -3,1                     |                | Castilla - La Mancha | 781.289    | 1,5                      |
| Cataluña             | 330.782   | -1,9                     |                | Cataluña             | 3.806.364  | 1,1                      |
| C. Valenciana        | 316.096   | -1,1                     |                | C. Valenciana        | 2.151.346  | 0,5                      |
| Extremadura          | 73.754    | -3,1                     |                | Extremadura          | 413.927    | 1,1                      |
| Galicia              | 122.036   | -3,4                     |                | Galicia              | 1.077.292  | 0,8                      |
| Madrid               | 293.047   | -1,9                     |                | Madrid               | 3.698.453  | 0,6                      |
| Murcia               | 79.852    | -2,3                     | Murcia         |                      | 668.589    | 1,3                      |
| Navarra              | 29.779    | -1,5                     | Navarra        |                      | 311.263    | 1,0                      |
| País vasco           | 106.422   | -2,9                     |                | País Vasco           | 1.019.213  | 0,5                      |
| La Rioja             | 12.972    | -2,9                     |                | La Rioja             | 139.945    | 1,9                      |
| Total                | 2.607.850 | -2,2                     |                | Total                | 21.321.794 | 1,0                      |

FUENTE: Consejo Económico y Social de Castilla y León.

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

muestran «el compromiso de las empresas de la provincia con la creación de empleo pese al contexto económico claramente incierto por la situación geopolítica, el encarecimiento generalizado de los costes laborales y de producción, y la inseguridad jurídica derivada de los continuos anuncios de cambios normativos a nivel nacional».

En este contexto, FOES explica se suma a la reclamación de la CEOE, que insiste en la necesidad de consolidar la tendencia positiva en la creación de empleo, reforzando las políticas de apoyo a la actividad de las empresas y apostando decididamente por la mejora de la empleabilidad de las personas desempleadas facilitando su activación e inserción en el mercado

laboral

En este sentido, FOES recuerda que «la disfuncionalidad del mercado laboral soriano compromete la senda de crecimiento de las empresas al no ser capaz de proveerlas de la mano de obra que necesitan para cubrir determinados perfiles profesionales».

Por su parte, la Cámara de Comercio e Industria de Soria dice «congratularse» de que Soria lidere el descenso del paro en mayo, «una bajada», recuerda, «ligada a las contrataciones estivales». Subraya que mayo ha vuelto a ser un buen mes para el empleo en Soria, «hasta el punto que los datos de la provincia son los mejores de España».

Destaca, al igual que FOES, que el

descenso del paro afecta a todos los sectores, pero especialmente al sector Servicios. «Desde la Cámara se ve positivo el nuevo descenso del paro en la provincia en el mes de mayo, liderando un descenso generalizado en España por las contrataciones ligadas a la época estival». añade la organización cameral.

«Las cifras de empleo de mayo son muy positivas, como lo son tradicionalmente en este mes por las contrataciones en el Sector Servicios, sobre todo por la hostelería. Vuelven a reflejar el dinamismo del mercado laboral de Soria. Las empresas se preparan para la llegada del verano, una época de contrataciones y también de problemas por la falta de personal», explica

el presidente Alberto Santamaría.

«Desde la Cámara se intenta atajar este problema con la puesta en marcha de una bolsa de empleos de verano y también con programas de formación destinados específicamente a los jóvenes y a las personas con más de 45 años, uno de los colectivos a los que más afecta el desempleo», apunta Santamaría.

### **CASTILLA Y LEÓN**

Por su parte, la Seguridad Social ganó 9.556 afiliados en Castilla y León en mayo hasta un total de 974.741 ocupados, lo que devuelve el mercado laboral a niveles de 2008. El aumento es de casi un punto en la Comunidad (0,99%), similar al registrado en el conjunto del país (1,04%), con más de 21,3 millones de afiliados que anticipan un verano de récord en España, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por provincias, la ocupación crece en las nueve de Castilla y León. La que más inscritos gana en términos absolutos es Valladolid, con 2.220 ocupados más en mayo que elevan su cifra hasta las 230.196 personas, el máximo de las dos últimas décadas para las afiliaciones medias (un crecimiento del 0,97%). Le siguen Burgos (1.682 nuevos afiliados, hasta los 156.358, el 1,09%), León (1.332 nuevos cotizantes, hasta los 167.588, el 0,8%) y Salamanca (1.089 nuevos, hasta los 128.704, un 0,85% más). Porcentualmente es Segovia la que más aumenta sus afiliados, un 1,56%, hasta los 65.630, al sumar 1.007 inscritos en mayo.

Casilatotalidad de esos nuevos ocupados en Castilla y León salen del régimen general (que gana 8.692 cotizantes en mayo, un 1,16%, hasta los 761.122). Otros 671 son nuevos afiliados del sector agrario (crece un 5,35%, hasta los 13.209) y 309 más son autónomos (no agrarios), que crecen dos décimas hasta los 158.897 afiliados en Castilla y León.

En cuanto al paro, Castilla y León se quitó de encima 3.902 desempleados el mes pasado para dejar su cola en 105.468. El descenso es del 3,6% en mayo, superior al registrado en la media del país, donde el paro baja un 2,2%, hasta los 2,6 millones de demandantes de un puesto de trabajo, según los datos del Ministerio de Trabajo. Todos los sectores reducen su 'cola', pero es el de los servicios el principal responsable, aquí y en el conjunto del país, de la mejoría de los datos del paro. En Castilla y León casi la totalidad de las personas que encuentran un trabajo lo hicieron en esta actividad. En concreto, 3.142 demandantes menos en el más empleador de los sec-

# El TSJ tumba la cautelar solicitada por Domus para retrasar el pago de 150.000€ por Pajaritos II

El Alto Tribunal condena en costas a la constructora aunque hay posibilidad de recurso / Aún falta el pronunciamiento judicial por el fondo del asunto, la multa, pendiente de resolución en el Contencioso

### JOSÉ SOSA SORIA

Mientras la licencia de primera ocupación de Pajaritos II llega, el polémico expediente va resolviendo algunas de las cuestiones judiciales que tenía pendientes. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha tumbado la pretensión de la constructora, Domus Nebrija, de suspender cautelarmente el pago de los 150.000 euros de sanción impuestos por el Ayuntamiento por una infracción grave derivada ejecutar obras excediéndose de la licencia concedida. La resolución judicial solo afecta a la petición de la empresa de suspender el pago de forma cautelar en tanto que se resolviera el recurso presentado también por Domus contra el propio acto de la sanción

Fue a principios de este año, tal y como informó este medio, cuando Domus decidió acudir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para abrir un proceso judicial contra el Ayuntamiento. La empresa constructora presentó una demanda contra la resolución municipal que convirtió en definitiva la sanción impuesta por valor de 150.000 euros por levantar la célebre quinta planta sin estar amparada por la preceptiva licencia de obra. Este es el tercer procedimiento judicial derivado de este asunto tras las dos demandas presentadas por el PP contra decisiones municipales.

En el marco de esa demanda, Domus presentó la aplicación de medidas cautelares para evitar el pago de la sanción hasta que hubiera resolución judicial. Inicialmente, la pe-



Vista del polémico edificio construido por Domus Nebrija en Pajaritos II. MARIO TEJEDOR

tición fue rechazada en Soria motivando un recurso de apelación ante el TSJ. Ahora, el Alto Tribunal vuelve a desestimar la petición de suspender cautelarmente el pago de la citada multa.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, se explica que desde Domus se advertía que el expediente municipal para la restauración de la legalidad del que parte el caso «ya ha supuesto para la mercantil un retraso considerable en la posibilidad de venda de las viviendas, y la imposición de una sanción de 150.000 euros, sin necesidad de aportar la contabilidad de la empresa, tiene una incidencia notable que agrava su situación, ya que la imposibilidad de obtener beneficio que podría generar la venta, se une también la importante sanción». Domus considera que la suspensión del pago «no perjudica los intereses generales y tercero» y ahonda en que ya el expediente de restauración de la legalidad promovido por el Ayuntamiento ya dejaba la puerta abierta a la legalización de las obras.

Esos razonamientos tuvieron res-

puesta tanto por parte del Ayuntamiento como por parte del PP municipal, mostrándose contrarios a la suspensión del pago.

El ponente de la sentencia recalca que la adopción de medidas cautelares debe tener acreditado «que se produzca un daño y perjuicio y que estos fuesen de difícil o imposible reparación». El magistrado advierte que la denegación de la cautelar no supone que también se rechace el recurso presentado a la sanción, por lo que «en caso de estimarse la demanda, la administración

fácilmente puede devolver el importe de la sanción con sus correspondientes intereses, lo que supone que quedaría restituida la mercantil». La sentencia considera que Domus no acredita los «daños» a los que podría enfrentarse por pagar la multa y recuerda que la empresa no ha presentado documentación que «acreditase falta de capacidad económica que justificase que el abono de la multa pondría en situación económica complicada a la mercantil».

El juez no entra a valorar que el expediente de restauración de la legalidad archivado por el Ayuntamiento haya abierto la puerta a legalizar la construcción y afirma que «no tenemos una prueba clara y evidente de que se haya legalizado toda la obra mal construida atendiendo a la normativa vigente al momento de imponerse la sanción» y apunta que «ni siquiera tenemos el expediente». No obstante, sí realiza una apreciación y es que «más bien parece desprenderse que se ejecutaron unas obras vulnerando la licencia urbanística concedida y algunas de estas obras no podían legalizarse en el momento que se realizaron atendiendo al a normativa, momento en el que se inicia un expediente sancio-

La resolución judicial impone las costas a Domus, aunque por atender esta resolución una causa «con una escasa complejidad» limita ese pago a 600 euros con IVA. Domus aún podría insistir en la cautelar con recurso de casación ante la sala de lo Contencioso del Supremo o la sección de Casación del TSJ,.

# El Gobierno aprueba una actuación de emergencia en el Puente de Piedra

### JOSÉ SOSA SORIA

A finales de enero el paso de la borrasca Juan sacudió Soria, causando graves daños en el Puente de Piedra de entrada a la ciudad. Inicialmente se protegió la estructura y se monitorizó para tomar una decisión de cara a actuar en la estructura. El Consejo de Ministros tomó ayer el acuerdo de toma de razón de la declaración de emergencia de las obras. La actuación costará casi 500.000 euros y se suma al millón de euros ya adjudicado para esta infraestructura dentro del proyecto de travesías.

Fue el pasado 20 de enero cuando la borrasca Juan azotó la ciudad de Soria. Una impresionante neva-

da que colapsó la ciudad y provocó el derrumbe de varias piedras del puente medieval. Días después se informó de que la estructura estaba siendo monitorizada con dos posibilidades sobre la mesa, realizar un contrato de emergencias o vincular las obras al contrato de travesías. «No ha habido en principio daños a la estructura», expresó en aquel momento el subdelegado, Miguel Latorre. Sí se tomó la precaución de limitar la velocidad a 30.

Ahora el acuerdo del Consejo de Ministros revela que se hará una actuación de emergencia en el Puente de Piedra. La referencia publicada por Moncloa indica que «se to-



Estado que presentaba el puente tras el paso de la borrasca Juan. MARIO TEJEDOR

ma razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación de los graves riesgos de derrumbe del estribo y las aletas de mampostería y del tablero del puente de piedra sobre el río Duero, ubicado en la carretera N-234, en el punto kilométrico 349+201, provincia de Soria, subsanando la situación de grave peligro existente, por importe de 489.109,98 euros».

El puente tiene origen romá-

nico y se estima que se construcción se produjo en la época de la repoblación de la ciudad. Desde hace algo más de una década cuanta con un sistema de iluminación artística



RESOLUCIÓN DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ECONOMÍA DE SORIA, DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DE LOS PROYECTOS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «ONCALA FV» 220/30 KV, LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV DESDE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «ONCALA FV» 220/30 KV, LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV DESDE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «ONCALA» (AN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «COLECTORA ONCALA» (AN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «COLECTORA ONCALA» (AN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «COLECTORA ONCALA» (AN SUBESTACIÓN DESDE LA S.E. «COLECTORA ONCALA» (AN SUBTERRA ONCALA» (AN SUBTERRA ONCALA» (AN SUBTERRA ONCALA) (AN SUBT ALDEALICES, VALTAJEROS Y ONCALA (SORIA), TITULARIDAD DE «ENERLAND EVACUACIÓN ONCALA, S.L.». EXPTE.: IE/AT/11-2021.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

- 1. Con fecha 22 de octubre de 2020, la empresa ENERLAND EVACUACIÓN ONCALA, S.L. solicita autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones SET ONCALA FV (220/30 KV) Y LÍNEA DE 220 KV HASTA ENTRONQUE, SITUADO EN EL T.M. DE CASTILFRÍO DE LA SIERRA (SORIA), infraestructuras comunes de evacuación de las plantas fotovoltaicas ONCALA II, ONCALA III, ONCALA III y otra fotovoltaica situada en el T.M. de Alconaba, en diversos TTMM de Soria (expedientes IE/AT/67-2020 e IE/AT/11-2021). Ambos expedientes son posteriormente acumulados en uno solo en el IE/AT/11-2021.
- 2. Con fecha 3 de marzo de 2021, la empresa ENERLAND EVACUACIÓN ONCALA. S.L. solicita 2. Con fecha 3 de marzo de 2021, la empresa ENERLAND EVACUACIÓN ONCALA, S.L. solicita autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones del proyecto LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV DOBLE CIRCUITO DÚPLEX DESDE APOYO ENTRONQUE "T-82" DE LAAT 220 KV V HASTA S.E. «COLECTORA ONCALA», SUBESTACIÓN ELÉCTRICA "COLECTORA ONCALA" 220 KV Y LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SIMPLE CIRCUITO DUPLEX, CONEXIÓN DESDE S.E. «COLECTORA ONCALA» HASTA S.E. «ONCALA" PROPIEDAD DE RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A. (REE), SITUADO EN LOS TT.MM. DE CARRASCOSA DE LA SIERRA, CASTILFRIO DE LA SIERRA, ALDEALICES, VALTAJEROS Y ONCALA (SORIA), infraestructuras comunes de evacuación de las plantas fotovoltaicas ONCALA I, ONCALA II, ONCALA III y otra fotovoltaica situada en el T.M. de Alconaba. Asimismo, en dicha fecha solicita Declaración, en concreto de Utilidad Pública de dichas instalaciones.
- 3. Mediante RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2023, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Soria, otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración de impacto ambiental de los proyectos de la subestación eléctrica «Oncala FV» 220/30 kV, la línea subterránea de alta tensión 220 kV desde la subestación eléctrica «Oncala FV» 220/30 kV hasta la S.E. subterranea de alta tension 220 kV desde la subestacion electrica «Oncala FV» 220/30 kV hasta la S.E. «Colectora Oncala», la subestación eléctrica «Colectora Oncala» 220 kV y la línea aérea de alta tensión 220 kV simple circuito dúplex, conexión desde la S.E. «Colectora Oncala» hasta la S.E. «Oncala», propiedad de «Red Eléctrica de España, S.A.»; y de la infraestructura de evacuación de los parques fotovoltaicos «Oncala I», «Oncala II» y «Oncala III», situados en los términos municipales de Carrascosa de la Sierra, Castilfrío de la Sierra, Aldealices, Valtajeros y Oncala (Soria), titularidad de «Enerland Evacuación Oncala, S.L.». Expte.: IE/AT/11-2021. (BOCyL 09.11.2023).
- 4. El 5 de enero de 2024, el titular presenta en este Servicio Territorial la solicitud de Declaración de Utilidad Pública del proyecto referenciado. Posteriormente presenta documentación complementaria.
- 5. El 13 de febrero de 2024, este Servicio Territorial somete a trámite de información pública la solicitud de Declaración de Utilidad Pública del proyecto referenciado. Dicho anuncio es publicado en el BOP de Soria de 23 de febrero de 2024, en el BOCyL de 1 de marzo de 2024, en el diario El Mundo de Soria de 27 de febrero de 2024 y su posterior corrección de errores de 1 de marzo de 2024 y en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Igualmente se realizan notificaciones individuales a todos los afectados.
- 6. Durante dicho trámite no se reciben alegaciones. Es recibido condicionado de la empresa Red Eléctrica de España, S.A (REE). Dicho condicionado es remitido al titular del proyecto el día 30 de abril de
- 7. El día 16 de mayo de 2024 se recibe respuesta de ENERLAND EVACUACIÓN ONCALA, S.L. en el que expone que toma conocimiento y presta conformidad al pronunciamiento y condicionados establecidos por REE.
- 8. Vista la propuesta de la Sección de Industrias del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de fecha 24 de mayo de 2024.

#### **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

□ El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Soria es competente para resolver este expediente, según establece el Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León y la Resolución de 9 de marzo de 2023 de la Delegación Territorial de Soria por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe de Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

#### □ La normativa aplicable es:

- -Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
  -R.D. 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica de 1 de diciembre, que la desarrolla.
- -Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica
- a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

  -Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.

  -Decreto 13/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que
- se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -DECRETO 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.

De acuerdo a los Antecedentes de Hecho y a los Fundamentos de Derecho, vista la legislación en general y de aplicación, el Jefe del Servicio Territorial RESUELVE:

DECLARAR, EN CONCRETO, LA UTILIDAD PÚBLICA de los proyectos de la SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «ONCALA FV» 220/30 KV, LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV DESDE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «ONCALA FV» 220/30 KV HASTA LA S.E. «COLECTORA ONCALA», LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «COLECTORA ONCALA» 220 KV Y LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SIMPLE CIRCUITO DÚPLEX, CONEXIÓN DESDE LA S.E. «COLECTORA ONCALA» HASTA LA S.E. «ONCALA», PROPIEDAD DE «RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.»; Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES FOTOVOLTAICOS «ONCALA I», «ONCALA II» Y «ONCALA III», SITUADOS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CARRASCOSA DE LA SIERRA, CASTILFRÍO DE LA SIERRA, ALDEALICES, VALTAJEROS Y ONCALA (SORIA), TITULARIDAD DE «ENERLAND EVACUACIÓN ONCALA, S.L.». EXPTE.: IE/AT/11-2021, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para el establecimiento y de la imposición y ejercicio de las servidumbres de paso.

Este Reconocimiento de utilidad pública, en concreto, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, que se desarrollan a continuación e implicará la urgente ocupación a efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

Igualmente, llevará implícita la autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público, propio o comunal de la provincia o municipio, obras y servicios de estos o zonas de servidumbre pública y todo con relación a los bienes y derechos afectados. Las ocupaciones temporales se entenderán exclusivamente durante el período que duren las obras de construcción de la planta fotovoltaica, subestación y líneas eléctricas y todo ello en relación, con los bienes y derechos afectados, relacionados en el Anexo de la Resolución.

Esta Resolución se dicta sin perjuicio de que el interesado obtenga cualquier otra autorización que la legislación vigente establezca, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, que sean competencia de otros Organismos y/o Administraciones.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas, en el plazo de UN MES a partir del día siguiente a la publicación de la presente, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Soria, a 24 de mayo de 2024

EL JEFE DEL SERVICIO TERRITORIAL

Fdo. Manuel López Represa

ANEXO DE LA RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS SOBRE SOLICITUD DE DECLARACIÓN, EN CONCRETO, DE UTILIDAD PÚBLICA DE PROYECTOS DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «ONCALA FV» 220/30 KV, LA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN 220 KV DESDE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «ONCALA FV» 220/30 KV HASTA LA S.E. «COLECTORA ONCALA», LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA «COLECTORA ONCALA» 220 KV Y LA LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220 KV SIMPLE CIRCUITO DÚPLEX, CONEXIÓN DESDE LA S.E. «COLECTORA ONCALA» HASTA LA S.E. «ONCALA», PROPIEDAD DE «RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA, S.A.»; Y DE LA INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES FOTOVOLTAICOS «ONCALA I», «ONCALA II» Y «ONCALA III», SITUADOS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CARRASCOSA DE LA SIERRA, CASTILFRÍO DE LA SIERRA, ALDEALICES, VALTAJEROS Y ONCALA (SORIA), TITULARIDAD DE «ENERLAND EVACUACIÓN ONCALA, S.L.». EXPTE.: IE/AT/11-2021

| DATOS DE LA FINCA     |                      |                                                        |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | LÍNEA SUBTERRÁNEA |                |                 | CÁMARAS DE EMPALME |               | ARQUETAS DE FIJACIÓN |  |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------|---------------|----------------------|--|
| NO DADOE! A           |                      |                                                        |           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OCUPACIÓN PE | ERMANENTE         | OCUP. TEMPORAL |                 | OCUP. PERMANENTE   |               | OCUP. PERMANENTE     |  |
| № PARCELA<br>PROYECTO | RC                   | PGNO. PARC. TÉRMINO MUNICIPAL PROPIETARIO LONG. (m) SI | SUP. (m²) | SUPERFICIE (m²)         | Nº CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Nº AT             |                |                 |                    |               |                      |  |
| 5                     | 42092A001050800000FG | 001                                                    | 05080     | CASTILFRIO DE LA SIERRA | COMUNIDAD DE VECINOS CASTILFRÍO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95,03        | 130,12            | 1356,59        | CE-02;<br>CE-04 | 49,86              | АЗ            | 1,13                 |  |
| 14                    | 42092A001050780000FQ | 001                                                    | 05078     | CASTILFRIO DE LA SIERRA | MARIA NATIVIDAD DEL RÍO ARANCON ALEJANDRO NATIVIDAD DEL RÍO ARANCON FLORENTINO DEL SANTO DEL RIO FRANCISCO CLAUDIANO DEL SANTO DEL RIO MARIA CONCEPCION DEL SANTO DEL RIO CLAUDIO MANUEL RIO PASCUAL MARIA ANGELES DEL RIO PASCUAL JOSE HIGINIO DEL RIO PASCUAL FRANCISCO JAVIER DEL RIO PASCUAL HEREDEROS DE MANUEL DEL RIO ARANCON HEREDEROS DE JULALIA DEL RIO ARANCON HEREDEROS DE JOSE LUIS MATUTE DEL RIO GABRIEL ANGEL CALVO MATUTE JOSE MANUEL CALVO MATUTE | 630,42       | 992,29            | 2191,70        | CE-05           | 24,93              |               | -                    |  |
| 16                    | 000400100WM54D0001U  | 0004                                                   | 001       | ONCALA                  | MARIA TERESA CALVO MATUTE COMPAÑÍA EÓLICA TIERRAS ALTAS SA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.76         | 14,55             | 152.71         | -               | -                  | -             | -                    |  |
| 31                    | 42220B020001650000SH | 020                                                    | 00165     | ONCALA                  | MARIA ISABEL PASTOR ALFONSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 341,83       | 524,81            | 1511,66        | CE-14           | 24,93              | A13; A15; A16 | 14,58                |  |
| 33                    | 42220B020301500000SD | 020                                                    | 30150     | ONCALA                  | MIGUEL IZQUIERDO MATEO MARIA RAQUEL MORRONDO DECIMAVILLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30,76        | 48,21             | 151,90         | -               | -                  | -             | -                    |  |

| DATOS DE LA FINCA     |                      |       |       |                   |                                                                             |                          | OCUPACIÓN TRAMO AÉREO        |                     |                           |        |                                            |                              |                          |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| № PARCELA<br>PROYECTO | RC                   | PGNO. | PARC. | TÉRMINO MUNICIPAL | PROPIETARIO                                                                 | LONG. TRAZA<br>AÉREA (m) | SERVIDUMBRE<br>DE VUELO (m²) | Nº DE<br>APOYO (m²) | OC.<br>PERMANENTE<br>(m²) |        | SERVIDUMBRE<br>NO EDIFICABI-<br>LIDAD (m²) | SERVIDUM.<br>DE PASO<br>(m2) | ACCESO<br>APOYOS<br>(m2) |
| 1                     | 42220B020001550000SX | 020   | 00155 | ONCALA            | TOMAS CABEZON DEL RIO                                                       | 4,00                     | 67,56                        | -                   | -                         | 270,24 | 825,22                                     | 585,12                       | -                        |
| 2                     | 42220B020001570000S  | 020   | 00157 | ONCALA            | HEREDEROS DE ALEJANDRA JIMENEZ RIDRUEJO                                     | 5,00                     | -                            | -                   | -                         | -      | -                                          | 153,59                       | -                        |
| 4                     | 42220B020001540000SD | 020   | 00154 | ONCALA            | FELISA HERNANDEZ JIMENEZ                                                    | 3,00                     | 167,13                       | 311,76              | 55,5                      | 667,09 | 1969,63                                    | 1172,96                      | 1,00                     |
| 5                     | 42220B020001580000SE | 020   | 00158 | ONCALA            | MANUEL JIMENEZ MIRANDA<br>DOLORES JIMENEZ MIRANDA<br>ANA RUTH GOMEZ GIMENEZ | 6,00                     | 4,39                         | -                   | -                         | 18,19  | 41,21                                      | 125,20                       | -                        |
| 6                     | 42220B020001530000SR | 020   | 00153 | ONCALA            | ADORACION MARTINEZ MAINEZ                                                   | 2,00                     | -                            | 0,00                | -                         | 0,66   | 6,68                                       | 56,07                        | -                        |
| 8                     | 42220B020001600000SJ | 020   | 00160 | ONCALA            | MANUEL SANZ PEREZ                                                           | 8,00                     | 68,40                        | 0,00                | -                         | 273,6  | 833,36                                     | 688,15                       | -                        |
| 9                     | 42220B020001610000SE | 020   | 00161 | ONCALA            | RED ELECTRICA DE ESPAÑA SA<br>EDISTRIBUCION REDES DIGITALES SLU             | 9,00                     | 66,65                        | 312,57              | 63,2                      | 266,61 | 659,16                                     | 665,26                       | 1,00                     |

# Martínez pide que la Junta concrete los acuerdos del Cylog y el Mirón

El fin es avanzar en los compromisos adquiridos en su reciente encuentro con Mañueco, sobre la inclusión de Valcorba y la creación de una mesa de trabajo acerca del hospital

El alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, recordó la necesidad de que la Junta avance en los acuerdos alcanzados recientemente en su encuentro con el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco. Refirió en este sentido el envío de dos cartas a la Junta para abordar sendos temas cerrados en el encuentro, pero que tienen que concretarse. Por una parte, la inclusión del polígono de Valcorba en la red logística Cylog y, por otra, la constitución de una mesa de trabajo que aborde el futuro del hospital Virgen del Mirón, con vistas a evitar su cierre e impulsarlo como referente sociosanitario. Es preciso «trazar una hoja de ruta clara» sobre el hospital, refirió el regidor, y contrarrestar los rumores sobre posibles «cierre» o «privatización». En cuanto a Valcorba, su inclusión en Cylog «tiene que ser inminente», ya que la logística es «clave para la ubicación de las em-

Martínez hizo estas declaraciones en su visita al barrio del Calaverón, donde los trabajadores están sustituyendo las aceras del entorno del parque de Santa Clara, con el fin de armonizar las con el acceso a la reformada iglesia como centro cultural municipal. Paralelamente, se actúa en el interior del parque en una primera fase que reordenará espacios y garantizará la accesibilidad. El conjunto moviliza 900.000 euros. El alcalde explicó además que se está redactando el proyecto para cons-



El alcalde de Soria, Carlos Martínez, visita las obras de las aceras de Santa Clara. MONTESEGUROFOTO

truir la escalera mecánica de acceso al barrio desde Mariano Vicén.

La estructura aprovecha la subida del edificio de las Moreras en la calle Beato Julián de San Agustín. La obra se calcula en medio millón.

Por otra parte, el PSOE contó ayer con la presencia en campaña de la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, María Jesús Rodríguez de Sancho. «El PSOE apuesta en Europa por seguir financiando proyectos de la bioeconomía forestal que contribuyan a crear empleo y ayuden a combatir el reto demográfico», señaló el partido. Rodríguez de Sancho visitó la localidad de Tardelcuende, donde conoció el proyecto de extracción de la resina que lleva impulsando el Ayuntamiento desde hace una década. La representante ministerial recordó que desde 2021 gracias a los Fondos de Recuperación y Resiliencia han llegado a Soria ocho millones de euros para proyectos de relacionados con el sector forestal y la bioeconomía.

En la recta final de la campaña electoral del 9 de junio, María Jesús Rodríguez de Sancho reconoció que la bioeconomía está íntimamente relacionado con el reto demográfico. «Si algo puede generar empleo es la bioeconomía circular vinculada al sector forestal», señaló. En total se han destinado ya a estos proyectos de bioeconomía forestal 97 millones y uno de los criterios que se han utilizado para su selección ha sido el reto demográfico y la creación de empleo forestal. «Ha sido tanto el éxito que

no se ha cubierto toda la demanda y por ello se está trabajando ya en su ampliación para incluirlo en los fondos Feder», explicó.

El PSOE seguirá apostando en Europa por proyectos del sector forestal, ya que «que han sido muy dinámicos, como la revalorización de productos no maderables, entre ellos la resina, las plantas medicinales o las setas, hay más de 60 productos gastronómicos basados en los frutos de varias especies forestales. Asimismo también se han financiado iniciativas relacionadas con la propiedad de los montes de Soria que están permitiendo la identificación de los propietarios de los montes para garantizar su gestión y proyectos relacionados con el cambio climático y cómo el sector forestal tiene que contribuir en la mitigación del cambio climático».

Para la directora general, también es destacable que estos proyectos que se están desarrollando en Soria. «No los presenta una única entidad, sino que son asociaciones como la universidad, el Cesefor, Asfoso, en definitiva, entidades técnicas»

#### **MÁS PROYECTOS**

En su visita a la provincia de Soria, Rodríguez de Sancho, destacó el proyecto de renaturalización Breda, que se está desarrollando en la ciudad de Soria, «relacionado con la estrategia de infraestructura verde». Con un presupuesto de casi 4 millones de euros sirve para demostrar que el acercamiento de la naturaleza al ciudadano revierte en un bienestar de todos los vecinos y contribuye a la lucha contra el cambio climático y la biodiver-

La representante del Ministerio recordó que Soria también está participando en otro proyecto de la Oficina Española de Cambio Climático para evaluar sus riesgos y proponer medidas para adaptarlas a él, lo que se hace basándose en la gestión forestal sostenible.

#### El PP reclama bajadas de impuestos para poder incentivar la inversión

SORIA

El diputado nacional por Soria, Tomás Cabezón, puso este martes en valor las políticas que el PP defiende en la Unión Europea de bajar los impuestos «para incentivar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, frente al modelo socialista de subir impuestos y llevar a cabo un reparto arbitrario de los Fondos Europeos, impidiendo que las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, accedan a las ayudas al funcionamiento del 20% aprobadas por Bruselas».

Tomás Cabezón, que junto a sus compañeros del PP Belén Izquierdo, José Manuel Hernando y Javier Muñoz Remacha visitó el polígono de Valcorba, puso como ejemplo de las «nefastas políticas socialistas» la propia superficie industrial de la ciudad, «cuyo centro logístico se planificó en 2008, se realizó en 2011 y lleva cerrado 13 años, restando competitividad al sector productivo provincial, hecho con Fondos Reindus que se dieron para este fin y no se aprovechan». El PP propone un sistema fiscal europeo con bajada de impuestos «que genere competitividad, creación de empleo e innovación, para que los emprendedores estén a innovar y no para hacer burocracia como les obliga el actual gobierno, más preocupado de llevar a cabo un reparto arbitrario de Fondos Europeos, en lugar de ligarlos a la generación de productividad». Cabezón considera que el re-



Izquierdo, Muñoz Remacha, Hernando y Cabezón en Valcorba. HDS

parto de fondos «no debe estar politizado» y Soria tendría que ser beneficiaria de fondos estructurales, que siones tan importantes» como la electrificación de la línea Soria-Torralba, como la que han aprobado para la línea de Zaragoza-Teruel-Sagunto. Para el PP es importante ser capaces de proteger la inversión productiva, de fomentar la creación de empresas y de hacer política industrial».

#### Existe pide que se mantengan los fondos europeos

SORIA

Soria Ya sigue manteniendo reuniones con los agentes sociales y económicos de la provincia. Una de sus representantes, Vanessa García, tuvo un encuentro con representantes del sindicato CSIF, dentro de la ronda de contactos que está manteniendo la candidata soriana de Existe con los agentes sociales y económicos de la provincia. En esta reunión, García detalló el programa de la coalición y escuchó las preocupaciones, opiniones y propuestas de los representantes del sindicato. La coalición dice que Soria no se puede permitir la pérdida de fondos europeos.

#### **SORIA**



El grupo de teatro del campus universitario, en el Palacio de la Audiencia. MONTESEGUROFOTO

# El teatro del Festival de Creación sube al escenario de la Audiencia

El ciclo de los jóvenes programa para el día 13 la muestra de músicos sorianos en el Tubo

El Festival de Creación Joven prosigue con el contacto con el público. Después de la exposición de artes plásticas y visuales, han comenzado las representaciones en la modalidad de artes escénicas y ayer tocó el turno del grupo de teatro del campus universitario, con la propuesta ' Milagro en la España Vaciada'. La representación ocupó el escenario del Palacio de la Audiencia. La muestra de teatro tiene una segunda cita el 12 de junio con la actuación en la Audiencia del grupo de teatro del IES Virgen del Espino, que pondrá en escena 'Matilda'. La muestra de artes escénicas no tiene carácter competitivo y los participantes se reparten la 'bolsa' de 2.400 euros que la orga-



Uno de los momentos de la actuación. MONTESEGUROFOTO

nización del Festival de Creación Joven reserva a esta modalidad.

Tampoco tiene carácter de competición la música de los grupos jóvenes, que mostrarán sus habilidades en la oportunidad de actuar que en la tarde del 13 de junio les brinda la plaza del Tubo. Los grupos y cantantes confirmados de la muestra son: Arroz con Leche, Non Gratta, Monipolio, La Santa Ka, Ana Güe, Shalo Cantor, Naty Fong y Miguel Rodríguez Escalada. Para el día 14 están previstas las audiciones de música clásica en el Conservatorio Oreste Camarca. La gala de clausura del Festival será en la Audiencia el día 20. Un centenar de jóvenes ha participado en esta edición en sus distintas modalidades

#### Fallece el exconcejal del Ayuntamiento y abogado Silvio Orofino

SORI

Luto en la ciudad de Soria, y en especial en el ámbito sindical y político. Silvio Orofino, el que fuera concejal de Personal (Organización y Calidad de los Servicios) con Carlos Martínez Mínguez, falleció ayer en la ciudad de Murcia, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de la capital, a los 79 años. Desempeñó cargos de responsabilidades de gobierno municipal desde el año 2007 al 2011.

Silvio Orofino, abogado y un destacado sindicalista de UGT, ocupó el puesto 21 en las pasa-

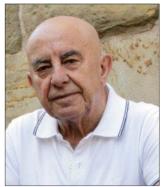

Silvio Orofino.

das elecciones municipales, cerrando la candidatura del PSOE en la ciudad. También fue presidente de la agrupación municipal del PSOE en la capital y secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP-UGT) de Soria.

En el año 2018 Silvio Orofino recibió la insignia de oro del Colegio de Abogados de Soria por cuarenta años de ejercicio.

La misa de cuerpo presente se celebrarámañana jueves, 6 de junio, a las diez y media de la mañana en la iglesia de Santa María La Mayor de la capital y posteriormente se procederá a la inmediata conducción al cementerio municipal.

# La renaturalización de la capital 'luce' ante la directora de Biodiversidad

S Icalde de la capital Carlos M

El alcalde de la capital, Carlos Martínez, mantuvo ayer una reunión con María Jesús Rodríguez, directora general de Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica. En la misma, han participado representantes políticos y técnicos del Consistorio que trabajan en la implantación del proyecto Brera de renaturalización de la ciudad y han explicado los avances en proyectos de ciencia ciudadana y recupera-

ción de zonas como Los Pajaritos o la zona de Fuente del Rey. Brera es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU.

EL SEÑOR

### D. SILVIO OROFINO DE CASTRO

Falleció en Murcia en el día de ayer, a los 79 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos

D.E.P.

Sus apenados: esposa Manuela, hermanos Cristino e Ignacio Carmelo; hermanos políticos Ana, Ascensión, María Teresa, María Dolores, María Ángeles, José Ricardo y Juan Antonio; sobrinos y demás familia ruegan y agradecen una oración por el eterno descanso de su alma.

La Misa de Cuerpo Presente se celebrará mañana, día 6, a las diez y media de la mañana en la Iglesia de Santa María La Mayor (Soria) e inmediata conducción del mismo al cementerio de dicha localidad.

Soria, 5 de junio de 2024



### **PROVINCIA**

# La Guardia Civil reforzará la vigilancia del canal de Almazán

• Asaja alerta que los recientes hurtos ponen en riesgo la producción en las parcelas

La Guardia Civil reforzará la vigilancia en el entorno del canal de regadío de Almazán donde se han producido numerosos hurtos en los últimos días. Este fue el compromiso del subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, a los responsables del sindicato agrario Asaja, tras la reunión mantenida ayer en la que se abordó este tema.

Latorre recordó que en los próximos días se incorporarán nuevos efectivos para cubrir la vacantes de Seguridad Ciudadana en la Comandancia de la Guardia Civil de Soria.

Desde la organización agraria se agradeció la celeridad de intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para vigilar el canal, dado que los robos han generado una importante alarma entre los agricultores adnamanti-

En estos ataques los ladrones han sustraído herramientas, baterías, utensilios para el riego, combustible y generadores, entre otros.

Asaja puso el acento en que se trata de fincas con cultivos en que los riegos están planificados y no se pueden demorar. Y eso evidentemente pone en riesgo la producción de esas parcelas, además del trastorno económico e incluso psicológico por no poder acometer tareas esenciales en la viabilidad de una explotación.

Desde Asaja se insistió en la importancia de denunciar todos los



Reunión de los representantes de Asaja con el subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre. HDS

robos que se produzcan en el campo, porque es esencial que la Guardia Civil sepa dónde se producen los incidentes para que puedan investigarlos y reforzar la vigilancia en las zonas conflictivas. Por eso, la organización provincial agraria anima a llamar al 062 ante cualquier sustracción o actitud sospechosa que detecten los agriculto-

En otro orden de cosas, durante la reunión la organización agraria pidió a la Subdelegación que, a través del departamento de agricultura, esté absolutamente pendiente de las posibles medidas que se puedan establecer por parte del Ministerio para atender las reclamaciones de toda la zona afectada este año por extrema sequía en la parte española del arco mediterráneo.

En Soria afecta particularmente a la zona de Ágreda. Asaja manifestó que, si bien la importancia de esta parte dentro de la comunidad autónoma y de la provincia es muy pequeña, para la organización profesional sí es muy importante, al igual que para los agricultores afectados, ya que algunos han perdido la cosecha con daños del cien por cien

# Los cadetes de la Academia de Zaragoza llegan al ecuador de sus maniobras en la zona de Pinares

Entre los 300 militares se encuentra presumiblemente la Princesa Leonor

#### RAOUEL FERNÁNDEZ PINARES

Combinar instrucción y endurecimiento militar con naturaleza es durante estos días el principal objetivo de los 300 cadetes procedentes de la Academia General Militar de Zaragoza, entre los que se encuentra presumiblemente la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón.

Llevan desplegados en tierra pinariega desde el lunes y alargarán su estancia hasta este viernes 7 de ju-

Concretamente, las localidades de Navaleno y San Leonardo de Yagüe han sido las elegidas para llevar a cabo ejercicios con un único objetivo: completar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo de su plan de estudios, algo que se conseguirá con entrenamiento y formación en distintos parajes de los montes de ambas localidades.

La princesa Leonor ha formado parte de este curso 2023-2024, por lo qie presumiblemente se encuentra entre los cadetes que a lo largo de esta semana están realizando las maniobras en la comarca de Pinares.

No ha existido ninguna información oficial al respecto, pero podría encontrarse realizando la recta final de su formación en las localidades de Navaleno y San Leonardo, dos municipios con una orografía del terreno perfecta para llevar a cabo este tipo de entrenamientos y por ello elegidas por numerosos grupos del Ejército para realizar maniobras durante

El Ministerio de Defensa ha informado a Heraldo-Diario de Soria que «los cadetes de la Academia General Militar, que participan en las maniobras esta primera semana de este mes de junio, están poniendo en prácti-



La princesa Leonor en unas maniobras en Toledo. CASA REAL

ca los conocimientos de instrucción y adiestramiento adquiridos durante el curso. Estas actividades refuerzan, de forma práctica, las destrezas que se les exigirán como futuros ofi-

La presencia militar puede verse

en las calles de ambos municipios, donde durante estos días es normal ver el paso de camiones del Ejército y vehículos especializados. La unidad de operaciones se ha centrado en el local de la Asamblea de Cruz Roja de San Leonardo.

#### Luto en Sotos del Burgo por la muerte de una familia en accidente

N. F. SORIA

La localidad de Sotos del Burgo ha decretado tres días de luto por el fallecimiento en accidente de tráfico el pasado domingo en Ávila de una familia que estaba vinculada a la población, según informó a este periódico el alcalde de Valdemaluque, Jesús Pascual, municipio al que pertenece Sotos.

El padre de la mujer fallecida es natural de esta pequeña localidad donde la familia cuenta con una residencia que frecuenta muy a menudo, sobre todo en verano, «son muy queridos y además eran jóvenes que participaban en todas las actividades», explica Pascual.

En el accidente también falleció un varón de 35 años y un niño de dos años. La mujer y el niño fueron trasladados con vida a hospitales de Ávila y Salamanca en estado muy grave, donde murieron posteriormen-

El accidente tuvo lugar en la A-50 (Ávila-Salamanca), a su paso por la provincia de Ávila, y ocurrió al salirse de la vía y volcar el coche en el que viajaba la familia. El vehículo quedó volcado debajo de un puente. El alcalde ha explicado que ha sido un duro golpe para vecinos de Sotos del Burgo, donde habitualmente residen 40 personas, pero en verano alcanzan las 200.

#### Autorización para el parque eólico en Velilla, Serón y Maján

El Gobierno ha concedido la autorización administrativa del parque Eólico Pedrecha, de 59,4 MW de potencia instalada y sus infraestructuras de evacuación. Este parque de nueve aerogeneradores afectará, con sus líneas de evacuación, a los términos municipales de Velilla de los Ajos, Serón de Nágima, Cañamaque y Maján. Las infraestructuras de evacuación autorizadas se componen de un línea subterránea que recogerá la energía generada en cada uno de los aerogeneradores de dicho parque y la conducirá hasta la subestación colectora Pedrecha, en Velilla de los Ajos. El resto de la infraestructura de evacuación, hasta la conexión con la red de transporte cuenta con autorización.

# Feijóo ve en la nueva carta de Sánchez «la segunda dosis de su melodrama»

• Mañueco señala que con las políticas del Gobierno de España «no se puede hacer más daño en menos tiempo» a Castilla y León y recuerda al presidente que «su tiempo se ha agotado»: «Coge la puerta y cierra por fuera»

#### RICARDO GARCÍA VALLADOLID

La plaza de San Pablo de Valladolid se convirtió ayer por la tarde en el escenario elegido por el Partido Popular para el acto central de la campaña del 9-J en Castilla y León. Un entorno marcado por la historia, como recordaron buena parte de los intervinientes en el mitin, entre ellos el presidente nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo. Fue él, durante su intervención para clausurar la cita, cuando arremetió con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se refirió a su nueva carta dirigida a la ciudadanía después de con la que anunció su periodo de reflexión de cinco días. Una nueva misiva que, para Feijóo, no es más que «la segunda dosis del melodrama del señor Sánchez» y que incluye «el insulto a los jueces, a los medios de comunicación y a la inteligencia de los españoles».

Fueron estas las palabras de un Feijóo volcado en su crítica al líder del Ejecutivo nacional, pero que no estuvo solo. Le respaldaron, durante intervenciones previas, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; la coordinadora de campaña del PP, Isabel Blanco; el candidato del PPCyL al 9-J, Raúl de la Hoz; y el presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco

Alineación de gala para un Feijóo que utilizó durante su discurso analogías futbolísticas. Así, recordó que igual que el Real Madrid «jugó 20 minutos» y aún así se alzó con su decimoquinta Copa de Europa, «si el PP de Castilla y León juega en los próximos cuatro días con la intensidad que tiene, va a sacar un excelente resultado en las elecciones de junio». De hecho, el presidente nacional de los 'populares' insistió en varias ocasiones en un voto unido y con la actitud que ha podido ver durante la campaña. «Si seguimos así y aceleramos podemos darle bue-



Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijóo, Raúl de la Hoz y Jesús Julio Carnero en el mitin de ayer. E. M.

nas noticias a España el próximo domingo», anticipó. «Falta la movilización democrática para recuperar la España de todos», agregó.

Dentro de su crítica contra Pedro Sánchez, Feijóo también se preguntó qué pasaría en Castilla y León si Mañueco llevara un año de presidente y no le hubieran aprobado nada en las Cortes, en alusión a que el Gobierno de España tan solo ha aprobado en este tiempo, según el dirigente 'popular', la ley de la Amnistía que, además, «no se atreve a publicarla en el BOE».

«¿Os imagináis que el Gobierno de Castilla y León estuviera teledirigido desde Waterloo? Mañueco no podría salir a la calle, no le dejaríamos los militantes del PP», afirmó Feijóo en una nueva alusión a Sánchez y sus pactos con los independentistas catalanes encabezados por Puigdemont. «El Gobierno de España es una telenovela con el peor guion que se ha escrito jamás y con los peores acto-

PASA A **PÁGINA SIGUIENTE** 

### «Cuanto más Vox, más Sánchez»

#### VALLADOLID

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que «la responsabilidad de Pedro Sánchez es evidente» en el caso judicial por el que Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha sido citada a declarar como investigada. En una entrevista concedida al programa 'Cuestión de prioridades', de Castilla y León Televisión (CyLTV), Feijóo consideró que «hay una enorme responsabilidad política y ética» por parte del jefe del Ejecutivo en estos hechos dado que «jamás, en 46 años de democracia, ninguna pareja de ningún presidente se vio investigada por la justicia». «La responsabilidad política de lo que ocurra en Moncloa es del presidente», recalcó, infor-

Como primer paso hacia el cambio de gobierno que pretende Feijóo,

el presidente del PP hizo un llamamiento al voto en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este domingo, por tratarse de unos comicios donde «nos jugamos qué queremos representar los españoles en Europa».

Así, y ante un PSOE «rodeado por presuntos casos de corrupción» y un Gobierno de España «paralizado» en el que «mandan los independentistas», Feijóo pidió aglutinar el voto en el PP porque «cuanto más Vox, más Sánchez desde el punto de vista electoral».

Así, y ante el «paso atrás, hacia un precipicio» que supone que la mujer de un presidente del Gobierno «esté llamada a declarar», Feijóo exigió a Sánchez «una inmediata explicación», además de considerar que de inmediato debe «tomar una decisión y comunicarla a la nación». «Es la segun-

da vez en las cuatro últimas semanas que abrimos portadas de comunicación en todo el mundo diciendo que el primer ministro está siendo investigado por los negocios familiares, utilizando la Moncloa para conseguir dinero de empresas participadas por el Gobierno», destacó.

Sobre si estas palabras suponían una petición de dimisión, Feijóo señaló que esa decisión «le corresponde al presidente», aunque recalcó que «si el jefe de la oposición se llamase Pedro Sánchez, esa dimisión habría sido pedida desde el primer instante», puesto que se trata de «el hecho más grave, desde el punto de vista de corruptela, que hemos vivido en España». Al respecto, Feijóo recordó el momento en que Sánchez le dijo a Rajoy que era «indecente» para señalar que ahora él tiene «más motivos para decirlo», y acusó al presidente

del Gobierno de escribir su carta de reflexión, a finales del mes de abril, para «ocultar lo que estaba ocurriendo». De hecho, denominó como «conjunto de cortinas de humo» las decisiones posteriores de «insultar al presidente de la República Argentina o romper el consenso internacional reconociendo al Estado Palestino», afirmando que se trata de pruebas de que el gobierno está «acorralado».

Por ello, no renunció a la posibilidad de activar una moción de censura contra el gobierno, como parte de «los mecanismos legales que la Constitución permite», ante la «oleada de corrupciones si se confirman los actos delictivos" de la mujer del presidente, aunque sí precisó que no podríallegar a acuerdos para presentarla «con partidos que no aceptan la Constitución y están fuera de la ley» en referencia a Junts.



**MUNDO AGRARIO** 

Todos los lunes en su kiosko

VIENE DE **PÁGINA ANTERIOR** res», aseveró.

Quien también arremetió contra Pedro Sánchez y su gobierno fue el presidente del PPCyL y de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien lamentó que con las políticas de ese Ejecutivo central «no se puede hacer más daño en menos tiempo» a Castilla y León. «¿Qué ha ofrecido en los últimos años», insistió, «recortar los presupuestos destinados a nuestra tierra, nombrar ministro a (Óscar) Puente que no para de avergonzarnos y además frena el soterramiento, los trenes y las autovías y poner en peligro miles y miles de empleos». Sobre esto último, Mañueco enumeró las polémicas que se han sucedido con la industria de la automoción, el cierre de las minas y de las centrales térmicas, la protección del lobo, el consumo de azúcar o el etiquetado del vino. «¡Hasta quieren cerrar Navacerrada!», apostilló.

En este punto Mañueco hizo extensible su ataque a Teresa Ribera, ahora número uno en la lista del PSOE al Parlamento Europeo, pero a quien el presidente de la Junta definió como «la más aplicada de todos los ministros en atacar a Castilla y León». De hecho, apuntó que «cada decisión suya es una puñalada» a la Comunidad y advirtió que «Sánchez y Ribera tratan mal a Castilla y León y la tratarán mal desde Europa».

«Vayamos todos a las urnas y acabemos de una vez por todas con las políticas de Sánchez», arengó Mañueco, que además no perdió la oportunidad de arremeter con la ley de Amnistía como «la ley más infame, indigna y miserable de toda la democracia». «Pisotea el Estado de Derecho», advirtió, «pero el Estado de Derecho es más fuerte y juntos vamos a parar la amnistía».

«Su tiempo se ha agotado. Coge la puerta y ciérrala por fuera, querido Sánchez», le dedicó Mañueco al presidente del Gobierno, y advirtió que «solo el voto al PP puede frenarle y todo lo que no sea votar al PP es tirarle un bote salvavidas». «Está carcomido por la mentira y la corrupción. España no se merece lo que estamos viviendo», apostilló.

Por último, Mañueco quiso dejar claro el compromiso del Partido Popular de Castilla y León con las elecciones del próximo domingo. «Estamos a tope, lo estamos dando todo y lo vamos a dar todo». «Vamos a por la victoria, y no una victoria ramplona. Necesitamos ganar por el mayor número posible de votos», añadió. Asimismo, se dirigió a Feijóo para comprometerse con un buen resultado. «Te

prometo que en Castilla y León no vamos a fallar, vamos a ser un pilar fundamental de la victoria del Partido Popular y vamos a ganar con contundencia el 9 de junio», aseguró.

#### CORRUPCIÓN EN LA CAMA

A medida que pasaron por el atril, los distintos dirigentes populares que intervinieron en el mitin de Valladolid no dejaron de lanzar sus propias críticas contra Sánchez. En el caso de De la Hoz, apuntó a la presunta corrupción de la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lamentó que «la corrupción del PSOE llegara hasta la cama en la que se acuesta Sánchez».

En su intervención, el candidato del PPCyL al Parlamento Europeo reconoció que le gustaría «contar como socio al partido de enfrente», pero a renglón seguido lamentó que desde el PSOE están «empeñados en Castilla y León, en destruir y en dar patadas en las espinillas». «Y el Partido Socialista de Castilla y León, inspirados y siguiendo a Sánchez, solo entienden que Castilla y León es algo despreciable e inútil para sus aspiraciones y solo merece el insulto, cuando no el olvido», denunció.

Por parte del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, señaló la plaza de San Pablo como «un sitio propiciatorio para los cambios» por se allí donde arrancó la pegada de carteles de las últimas elecciones municipales en las que se impuso a Óscar Puente. «Aquí pusimos ante el espejo al innombrable, al aprendiz de Pedro Sánchez», recordó.

Afirmó también Carnero que «Europa es para España un refugio», y aseveró que «una democracia que necesita de terceros para defenderse es una democracia que no está sana y eso es lo que le ocurre a este país». «El Estado de Derecho está tocado y necesitamos a Europa que nos acoja y que nos defiende», remachó.

Por parte de Conrado Íscar incidió en la importancia de la cita electoral del próximo domingo. «El 9 de junio nos jugamos todo», advirtió. «Tenemos que decir no a Pedro Sánchez», dijo, así como a «esos ataques que estamos recibiendo en nuestra tierra».

Finalmente la coordinadora de campaña del Partido Popular, Isabel Blanco, apeló al esfuerzo de los 'populares' de cara a la cita con las urnas. «Nosotros no somos de los que nos paramos a reflexionar, somos de los que nos levantamos todos los días a trabajar por esta tierra», defendió, mientras que aseguró que «otros parece que están cansados de esta tierra».



### Saiz asegura que el nuevo récord de ocupados es fruto del «éxito colectivo»

El PSOE avanza un recurso de institucionalidad si Mañueco aprueba «su mal llamada Ley de Concordia»

#### VALLADOLI

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó ayer en Burgos que la Seguridad Social gane 220.289 afiliados medios en mayo, hasta nuevo récord de 21,3 millones de ocupados, es «un éxito de país», fruto-dijo- «del éxito colectivo pero también de unas políticas que van en la senda correcta y que tienen absolutamente que ver con Europa, porque quien esté al frente de las instituciones es vital».

La responsable ministerial, quien visitó el centro histórico de la capital burgalesa, acompañada por la portavoz nacional del PSOE y secretaria general del partido en Burgos, Esther Peña, y el secretario de la Agrupación Municipal Socialista de Burgos, Daniel de la Rosa, declaró que estos datos representan que «en relación al año pasado hay más de medio millón de familias que ven un horizonte, que ven que pueden hacer planes, igual que los jóvenes que están viendo la temporalidad reducida a cifras que no se conocían desde el año 2008, los parados de larga duración, las mujeres, más de 10 millones de mujeres están afiliadas a la Seguridad Social», informa Ical.

«Hace cuatro años en plena pandemia del Covid estábamos en riesgo de perder cuatro millones de empleos y fueron decisiones tomadas en el seno de la Unión Europea las que han permitido también que esa Europa en la que siempre hemos creído los socialistas sea un agente en el mundo pero para ello tiene que darse una con-



Elma Saiz, segunda por la derecha, durante su visita a Burgos. ICAL

dición y es que se sigan aplicando las recetas de la socialdemocracia, crecer en derechos y crecer en democracia», dijo.

En este contexto, Saiz criticó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «se levante por la mañana abriendo la puerta a una posible moción de censura de la mano de Junts, después de manifestarse hasta en seis ocasiones contra Junts, abriendo la puerta a una moción de censura para derrocar a un gobierno legítimo». Así, lamentó que sea «la única oposición que lleva a cabo» porque en su opinión «no tiene proyecto de país y lo único que lleva a su agenda es esa oposición a un Gobierno legítimo».

Por otra parte, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, confirmó este martes que el Gobierno de España interpondrá un recurso de inconstitucionalidad si el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprueba «su mal llamada Ley de Concordia». Así lo aseguró ayer en Béjar (Salamanca).

Según indicó, existe un «deber de memoria» en España para no olvidar lo que pasó durante la Guerra Civil y el Franquismo. «La memoria es necesaria y fundamental para fortalecer la democracia. Si no hay memoria, difícilmente puede consolidarse nuestra democracia y por eso no vamos a consentir lo que pretenden desde comunidades autónomas donde gobierna el PP con Vox», concluyó.

# Pollán defiende al sector primario ante las «nefastas políticas» de Europa

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, defendió ayer en la localidad leonesa de Astorga al sector primario como «el mejor para fijar y atraer población» ante las «nefastas políticas» procedentes de Eu-

Así lo apuntó con motivo de su visita a la localidad, junto al Comité Ejecutivo Provincial de VOX León, encabezado por su presidenta, Mercedes Machín, donde resaltó la «importancia» de las elecciones europeas de este domingo, para lo que recordó que «más del 70% de las leyes que se aprueban en España están marcadas por

directivas y reglamentos europeos que condicionan el precio de la energía, de la cesta de la compra y del combustible».

Por este motivo, Pollán aseguró que VOX es «la única alternativa real y de esperanza para los leoneses», al afirmar que es «la que de verdad va a luchar por proteger y fomentar sus explotaciones agrícolas, ganaderas y manufactureras». «El Partido Popular y el Partido Socialista votaron juntos el 89% de las veces en el Parlamento Europeo en la última legislatura y las consecuencias son el socavamiento de la riqueza de nuestro campo y de nuestros productos», trasladó.

El presidente de las Cortes también aludió directamente al mundo rural y denunció que «son las políticas promovidas por el PP y el PSOE» las que «han desmantelado la industria y agricultura de los pueblos, provocando que disminuya su población», ante lo que reivindicó que la provincia «se merece que los pueblos sigan vivos y que sigan produciendo riqueza», según informa Ical.

«Por primera vez hay un proyecto real de cambio en el que prima la agricultura, la ganadería y la industria para que haya una Europa segura y de naciones soberanas», concluyó Carlos Pollán.

## Un reportaje de El Mundo CyL se alza con el premio nacional de Línea Directa

El jurado reconoce el trabajo de la redactora jefe, Alicia Calvo, 'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', como el mejor de prensa escrita y digital sobre seguridad vial

VALLADOLID
Galardón. Un reportaje de El Mundo de Castilla y León se alza con el premio nacional de Línea Directa. El jurado reconoce el trabajo de la redactora jefe de El Mundo de Castilla y León y Valladolid, Alicia Calvo, 'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', como el mejor de prensa escrita y digital sobre segu-

ridad vial.

Detrás de cada accidente de tráfico, detrás de cada víctima hay algo más que una estadística. Está la historia humana, la de las víctimas y sus familias. Como las de Estela Domínguez y Noemí Herranz, las dos jóvenes de Valladolid y Segovia, que perdían la vida en las carreteras de Castilla y León, que cuenta Alicia Calvo en el reportaje premiado por Línea Directa.

La redactora jefe de El Mundo de Castilla y León, en el momento de recoger su premio en la gala celebrada en el Teatro Príncipe Pío de Madrid, además de agradecer el galardón al jurado y a Línea Directa, no dudaba en reconocer el trabajo que desde la aseguradora se realiza por la seguridad.

Un capítulo de agradecimientos que, en este momento de su intervención, Alicia Calvo dirigía al director de El Mundo de Castilla y León, Pablo Lago, «por su compromiso por mostrar el lado más humano de cada historia», afirmaba Calvo para acto seguido dirigir sus palabras a los padres de Estela y Noemí: «Pero sobre todo gracias a los padres de Estela y Noemí. Dos jóvenes que son mucho más que las víctimas número 10 y 49 del asfalto en Castilla y León».

Para ellos, para su familia, para sus padres, eran las palabras más sentidas y emotivas de la redacto-



Ángel Carreira, corresponsal político de Antena 3, y Alicia Calvo, redactora jefe de El Mundo CyL . LÍNEA DIRECTA

ra jefe de El Mundo de Castilla y León y Valladolid, en el momento de recoger el premio nacional de Línea Directa al mejor trabajo del país en prensa escrita y digital sobre seguridad vial

«Gracias a los padres de Estela y Noemí por su generosidad y el esfuerzo emocional de contarnos el episodio más terrible de sus vidas. Y por hacernos más conscientes de lo devastadora que puede ser la carretera», remarcaba Alicia Calvo, quien finalizaba dejando claro el compromiso del periódico en seguir mostrando el lado más humano de las historias. «En lo que valga, en El Mundo de Castilla y León seguiremos escribiendo sobre ello», concluía.

'Estela y Noemí: más que las víctimas 10 y 49', el reportaje premiado por Línea Directa había sido seleccionado junto a nueve trabajos de prensa escrita y digital de otros medios, en la vigésimo primera edición de este certamen nacional, de entre más de 2.100 artículos y reportajes publicados en el último año que se dividen en tres categorías prensa escrita o digital, radio y televisión.

El artículo de la redactora jefe de El Mundo de Castilla y León y de Valladolid recoge el testimonio de las familias de una joven vallisoletana, Estela Domínguez, y una segoviana, Noemí Herranz, que ponían voz y rostro a una tragedia que no logra contenerse en otro año negro para las carreteras de la Comunidad

Durante la gala de entrega de premios, la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, remarcaba el hecho de que detrás de cada accidente, de cada víctima se encuentra la tragedia de la historia humana que trunca el siniestro de tráfico.

«Salvo el año de la pandemia, estamos en una media anual de 1.700 personas muertas en carretera, y de casi 9.000 heridos graves. Detrás de cada uno de esos números hay una historia y muchas vidas gravemente afectadas», aseguraba Patricia Ayula durante su discurso.

#### Vox registra una PNL para rechazar al Gobierno por la Ley de Amnistía

VALLADOLID

El Grupo Parlamentario Vox registró en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley para intentar que el Parlamento autonómico muestre su rechazo al presidente del Gobierno y a todo su Ejecutivo por «ceder a las pretensiones del separatismo» con la Ley de Amnistía, que para Vox es «contraria a la unidad de España, a la igualdad de todos los españoles, la Constitución y el Estado de Derecho».

Según figura en la exposición de motivos de la PNL, remitida por Vox, la Ley de Amnistía es «el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978», dado que, a su juicio, representa «un ataque extraordinariamente grave a la unidad nacional y a la convivencia entre españoles», informa Ical.

La formación también acusa al Gobierno de Sánchez de «perpetrar un acto de corrupción sin precedentes» por amnistiar a figuras políticas del independentismo «a cambio de sus votos para mantenerse en el poder».

Se trata, según Vox, de «una aberración sin precedentes en el ordenamiento jurídico español» dado que «no solo borra las penas, sino las conductas ilegales protagonizadas por delincuentes ya condenados», por lo que la formación califica los hechos de «una gravedad sin precedentes» porque, con la Ley de Amnistía, «se humilla a la nación, se legitima el golpismo y se desacredita al Estado de Derecho».

También apuntan que «se atenta contra el principio de separación de poderes», al privar a los tribunales de su potestad de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por los amnistiados.

# Empresa Familiar dice que «el contexto de polarización no favorece la inversión»

J. J. Á. VALLADOLID

El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Pedro Palomo, denunció ayer que «el complicado contexto político de polarización no favorece la inversión». Así lo indicó al realizar el balance, «positivo», de los dos años de mandato. En este sentido, Palomo dijo que han trabajado para superar las dificultades generadas por la «Covid, la guerra de Ucrania, la Ley de Amnistía, la falta de mano de obra o el endurecimiento de los tipos de interés».

Palomo, que pondrá fin a su mandato en el congreso regional que se

celebrará esta semana, destacó que las personas son el «verdadero motor y la clave del éxito. Las empresas nacen y evolucionan con el compromiso de que las personas encuentren un proyecto adecuado para su vida profesional», señaló.

EFCL apuesta por la Formación Profesional Dual para mejorar el empleo de los jóvenes. Palomo señaló que el 95% de los jóvenes de FP Dual son contratados por las empresas. «La Formación Profesional es la punta de lanza», indicó Palomo, quien destacó la colaboración de Empresa Familiar con la Consejería de Edu-

cación de la Junta para facilitar el acceso al trabajo de los jóvenes.

Palomo comparó las cifras de desempleo de España con otros países de Europa y destacó la importancia de facilitar a los jóvenes su acceso a un puesto de trabajo. «España tiene la tasa de desempleo más elevada en Europa y es campeona en desempleo juvenil», señaló.

Tras cumplir dos años al frente de EFCL y en el momento da dar el relevo, Palomo tiene claros los retos que afronta su sucesor, Isidoro Alanís. Uno de los más importantes es la reducción de la burocracia.



Pedro Palomo, presidente de EFCL. ICAL

«Hay que tener una administración más ágil», en alusión a la Junta de Castilla y León, aunque destacó la política de impuestos a la sucesión de la empresa familiar del Gobierno regional, lo que ha supuesto que haya «menos mortandad», indicó.

El presidente de EFCL se mostró satisfecho del trabajo realizado durante los dos años de mandato y añadió que no ha resultado fácil la tarea debido al contexto político, social y económico, no sólo por el aumento de los tipos de interés, sino también por las dificultades que se encuentran para acceder al crédito.

Palomo reclamó que se rebajen las cotizaciones que desembolsan los empresarios con el fin de mejorar la productividad. El presidente de EFCL dijo que las condiciones salariales han evolucionado de manera favorable en los últimos años y se refirió a la necesidad de hablar más de productividad ya que la tasa en España es baja si se compara con la media europea.

# La viuda del Guardia Civil al 'Chiqui': «El que puede perdonarle está muerto»

La hija del agente asesinado en Santovenia relata su calvario diario: «Me han quitado a la persona que más quería en el mundo»

#### VALLADOLI

La Audiencia Provincial de Valladolid acogió ayer la tercera sesión del juicio por la muerte del teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Alfonso Casado, de 54 años, asesinado en Santovenia de Pisuerga en julio de 2022 por Pablo Antonio S.H. (el 'Chiqui'). Una cita muy emotiva en la que tuvieron lugar los testimonios de la mujer y la hija mayor del fallecido.

La primera, tras recibir el pésame del abogado defensor, se dirigió al acusado y le recriminó que en todo momento quiso herir a los agentes: «Ahora no pida perdón, el único que puede perdonarle está muerto». Además de relatar el sufrimiento diario de su familia con una entereza digna de mención, aseguró que «después de lo que he pasado, ni esta sala ni esta persona que tengo en frente me impresionan, salvo que la viera con un rifle en la mano».

La viuda, además de confirmar que tras muerte decidió donar todos los órganos de su marido, dado que su vida siempre había estado dedicada al «servicio de los demás», relató la vocación de Pedro Alfonso Casado por la Guardia Civil, donde acumulaba 25 años de servicio, y aseguró que a pesar de estar de servicio las 24 horas del día y de tener que interrumpir las vacaciones para participar en alguna operación, «jamás le oí quejarse. Amaba a la Guardia Civil».

En su declaración también relató cómo se despidió de su marido antes de la operación que le llevó hasta Santovenia y contó cómo por primera vez, en veintiún años de matrimonio, «pidió perdón por todas las llamadas intempestivas que recibía». Además, recordó como él comentó en alguna ocasión que los terroristas eran menos peligrosos que los locos y los yonquis.

Junto a la viuda también intervino la hija mayor del Guardia Civil asesinado, María, que desde la muerte de su padre está recibiendo tratamiento psicológico. «Me quitaron a la persona que más quería en el mundo», aseguró, además de reconocer que apenas puede dormir y que son frecuentes los ataques de ansiedad que sufre. Reconoció que el viaje a Valladolid para ver su padre ingresado en la UCI fue el más largo de su vida y que «hasta el último instante pensé que podía haber un milagro».

También en la sesión de ayer, agentes de la Guardia Civil que intervinieron como negociadores en el doble asesinato de Santovenia aseguraron que el acusado les amenazó de muerte de forma constante mientras estaba atrincherado en la vivienda de su

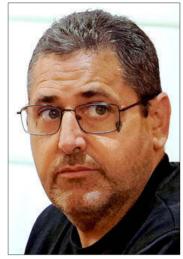

El 'Chiqui' durante el juicio. ICAL

exmujer y, presuntamente, tenía secuestrado a Iván, el novio de su hija.

Un sargento del Instituto Armado que negoció con El Chiqui' durante varias horas, aseguró que en repetidas ocasiones el acusado, que ya había matado de un disparo a quemarropa a Dionisio Alonso Pardo, les pedía cinco minutos más «en lo que mato a estos a dos», a la vez que les advertía de que en el caso de entrar en la vivienda «me los llevó por delante y alguno más también caerá», informa Ical.

Este agente explicó que el acusado quiso hacer ver que tenía a dos perso-

nas retenidas en el interior de la vivienda, cuando en realidad se encontraba solo con el novio de su hija. Además, también dejó claro que en todo momento demostró una actitud hostil por la presencia de la Guardia Civil, mientras repetía amenazas.

No obstante, este negociador, que ya conocía al acusado por haberle detenido hacía unos meses por un delito de tráfico de drogas, explicó que en un momento de la madrugada El Chiqui' les pidió que le compraran heroína, mientras pasó dos billetes de cinco euros por debajo de la puerta. Al mismo tiempo, confirmó que la relación entre ambas familias era complicada, dado que en los últimos meses los incidentes entre ellas eran frecuentos.

En su declaración también afirmo que como durante mucho tiempo estuvo situado al lado al otro lado de la puerta de entrada a la vivienda, pudo escuchar a Iván pidiendo auxilio. En este sentido, otro de los agentes que también participó en la negociación indicó que en un momento dado pudo oír los llantos de Iván mientras que aseguraba que 'El Chiqui' le había cortado un dedo. Este agente también confirmó que el acusado en ningún momento quiso entablar ningún tipo de conversación: «Solo pedía drogas y nos decía que nos fuéramos».

# Absuelto el profesor de la cárcel de Segovia condenado a siete años de prisión

Según la sentencia, aprovechó su cargo para traficar con drogas entre los internos

#### SEGOVIA

El Tribunal Superior de Justicia de Burgos ha dictado sentencia absolutoria en el caso del profesor destinado a dar clases a internos del Centro Penitenciario de Segovia que fue condenado a siete años de cárcel por traficar con droga entre la población reclusa.

En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL, con sede en Burgos, estima el recurso del profesor contratado por la Dirección provincial de Educación en Segovia para dar clases de Tecnología en el penal segoviano y revoca el fallo condenatorio de primera instancia, según la información del Gabinete de Prensa del Alto Tribunal castellanolonés recogida por Europa Press.

Según la sentencia, el condenado aprovechó su entrada y salida del centro para introducir en la prisión segoviana sustancias estupefacientes y objetos no permitidos, como móviles y accesorios para éstos. Siempre según la sentencia condenatoria, la actividad delictiva fue advertida por la Dirección del Centro Penitenciario de Segovia que, a través de funcionarios del centro realizó un seguimiento y control a dos internos que el día 10 de diciembre de 2020 asistieron a la clase del profesor.

En el cacheo realizado a los internos se hallaron diferentes do-

sis de resina de cannabis, heroína y cocaína. En un registro posterior en las celdas de los internos se encontraron un teléfono móvil, un pendrive y cables y enchufes con conexión USB, todos objetos prohibidos a los internos.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia dio por válida la confesión de uno de estos internos en la que declaraba que la droga y los móviles y accesorios llegaban al centro a través del profesor, que los distribuía a varios internos, en sus clases, para que éstos los repartieran a su vez, dentro de la prisión.

La sentencia de siete años de cárcel al docente fue recurrida ante el TSJCyL alegando la vulneración del principio de presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba, por lo que solicitó la revocación del fallo y que en su lugar se dictara la libre absolución del apelante, como así ha ocurrido.

Y es que el TSJCyL fundamenta la revocación de la condena en que la misma se hizo en base a una declaración de uno de los internos, sin que en el momento de conocerse los hechos, ni personal del centro penitenciario tomara ninguna medida de comprobación hacia el profesor y, ni siquiera, diera aviso a las Fuerzas de Seguridad para que tomaran medidas sobre el hecho.

#### El TSJCyL ratifica la condena a un hombre que agredió y amenazó a su pareja

#### ZAMO

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestimó el recurso de apelación interpuesto por un hombre contra la sentencia dictada el 5 de febrero de 2024 por la Audiencia Provincial de Zamora, que le condenó a veinte meses de prisión por dos delitos de violencia física en el ámbito familiar, privación de la tenencia de armas durante dos años y alejamiento de su víctima por ese mismo período a un mínimo de 500 metros, así como a diez meses por amenazas y trabajos a beneficio de la comunidad por un delito leve de injurias y vejaciones, informa Ical.

El hombre, de nacionalidad portuguesa, mantuvo durante más de un año una relación sentimental con una mujer con la que tuvo un hijo. En un primer momento, la pareja vivió en Portugal, aunque se trasladó a la capital zamorana en agosto de 2022. La relación ya estaba «muy deteriorada» a mediados de enero de 2023, con «constantes discusiones» en las que el acusado «profería insultos como puta, zorra, vete a dar el coño por ahí», según recoge la sentencia.

En septiembre de 2022, tras una discusión, el acusado agarró por el cuello a su pareja, sin que llegase a constar que sufriera lesiones, y el 23 de enero de 2023, se produjo otra discusión cuando la mujer quería sacar a pasear al niño. El acusado se opuso y dijo que se lo iba allevar a Portugal. La discusión subió de tono y dijo a la mujer: «Si llamas a la Policía te pego y te mato delante de ellos y voy a llamar a alguien para llevarme al niño».

#### Prisión para la joven de León detenida al hallarse a su recién nacido muerto

LEÓN

La joven de 18 años natural de Valencia de Don Juan (León) que fue detenida la pasada semana tras hallar a un bebé fallecido en su casa ingresó este lunes en prisión comunicada y sin fianza según las informaciones publicadas por la prensa local y recogidas por Europa Press.

La mujer había sido puesta a disposición judicial este lunes después de haber permanecido ingresada durante varios días en el Hospital de León, según informó la Delegación del Gobierno en Castilla y León este lunes.

La investigada, según la última información publicada, ingresó en la tarde del lunes en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas tras ser interrogada y encontrar la Fiscalía indi-

cios de delito.

La joven acudió al Complejo Asistencial Universitario de León con una hemorragia y con signos de haber dado a luz sin que constara dicho alumbramiento. Fue entonces cuando la Policía Nacional se personó en el domicilio de la madre y halló el cuerpo de un bebé dentro de una bolsa en uno de los armarios del inmueble.

En ese momento la Guardia Civil asumió la investigación debido a que Valencia de Don Juan se encuentra dentro de su demarcación. El Instituto Armado continúa con las averiguaciones para esclarecer el caso y descubrir qué sucedió exactamente en este suceso que mantiene conmocionada a toda la localidad leonesa.

#### **DEPORTES**

# Tiempo de reflexión

CD NUMANCIA. El presidente, Santiago Morales, señala en una carta a la afición que se toma unos días para plantear qué hacer y sentar las bases de «un club sostenible»

# JON ANDER URIARTE SORIA El presidente del C.D. Numancia, Santiago Morales, se dirigió ayer a la afición rojilla a través de una carta publicada por la entidad. En la misma, señalaba que se toman unos días de reflexión para «crear las bases que nos permitan ser un club sostenible», al tiempo que les pide que sigan apoyando a la entidad toda vez que se trabaja para devolver al club al lugar que le corresponde.

Tras el mazazo sufrido ante el Yeclano, el presidente numantino admite en esa carta que es «difícil» escribir tras no conseguir un objetivo. «Me he tomado una horas para meditar qué se hizo bien y qué se hizo mal», indicando que en el fútbol, quizás, no existe una «justicia lógica», en tanto que «dependemos de que la caprichosa pelota desee o no entrar en la portería», situación que se ha palpado en las últimas dos temporadas.

«Me siento muy mal, al igual que todos ustedes; es difícil asimilar una derrota y ver qué se ha escapado el ascenso de categoría, más aún cuando te das cuenta que deberemos esperar al menos un año más», añade el mandatario numantino quien agradece a la afición el apoyo brindado al equipo esta temporada. «Quiero haceros saber lo orgulloso que me siento de vosotros por el apoyo leal y sin fisuras demostrado durante toda la temporada tanto en Los Pajaritos como a domicilio», significa para añadir sentirse emocionado al ver como la afición se ha dejado el alma por «nuestro escudo en nuestros



Santiago Morales saluda a los jugadores rojillos durante un encuentro de esta temporada. MARIO TEJEDOR

En el siguiente párrafo el mandatario numantino hace alguna referencia al futuro del club, en concreto lograr que sea sostenible en el tiempo, aunque sin especificar más salvo la necesidad de necesitar unos días de reflexión. En este sentido, Santiago Morales apunta: «Nos vamos a tomar unos días para replantearnos el qué hacer, crear bases que nos permitan ser un club sostenible en el tiempo, que nos llene más de alegrías que de tristezas, que nos haga sentir más orgullosos de llevar

esa camiseta roja y sobre todo de ser sorianos y numantino».

En el último párrafo pide a los aficionados que mantengan su apoyo al equipo ya que el objetivo no es otro que lograr que el club esté en el lugar que le corresponde. «Pido a los hinchas, seguidores, periodistas, que se junten en este sueño, que apoyen desinteresadamente sin hacer daño, sin meterse en lo personal; lo único que todos queremos es que nuestro querido Numancia esté en el lugar que le corresponde y para ello tengan la certeza que trabajaremos duro para conseguirlo», expresa Santiago Morales en ese último párrafo antes de cerrar la carta mostrando su «respeto y admiración», por toda la afición numantina.

Una de las inquietudes que más están mostrando los aficionados rojillos tiene que ver con el futuro de la entidad toda vez que el equipo no logró el pasado domingo el ascenso a Primera Federación y por segundo curso seguido militará en la cuarta categoría del fútbol español.

## «Queremos tener una base para el nuevo proyecto y esa base existe»

CD NUMANCIA. Álex Huerta señala que la lista de jugadores renovados se conocerá en los próximos días / «Vamos a hacer un proyecto ilusionante y que la afición siga en Los Pajaritos»

J. A. U. SOR

El director deportivo del C.D. Numancia, Álex Huerta, ha señalado que en los próximos días se conocerá la situación en la que queda la plantilla del Numancia, entre ellos los jugadores que han renovado con la entidad. «Queremos tener una base para comenzar el proyecto y esa base existe», explica.

El director numantino admite estar «tocado», por no haber logrado el ascenso ante el Yeclano, un golpe que se suma «a los otros que hemos tenido esta temporada». «Se había generado un ambiente muy bonito

y no poder lograr el ascenso ha sido un golpe muy duro», añade.

Ante el Yeclano, el Numancia tuvo una oportunidad de oro para marcar en el minuto 118 de partido, una ocasión de las que fallan una de 100 similares y de ahí que la línea entre el éxito y la decepción sea tan delgada. En este sentido, Álex Huerta admite que no es fácil poner un calificativo a la temporada en la que reconoce que no se han conseguido el objetivo del ascenso ni de forma directa ni en el play off. «La nota más positiva ha sido la afición», reconoce.

Precisamente para esa afición que ha acompañado al equipo en sus desplazamientos y en Los Pajaritos se dirige para expresar que el objetivo es crear un proyecto ilusionante: «La afición ha demostrado que ha estado ahí en las buenas y en las malas. A ellos les diría que vamos a hacer un proyecto ilusionante par a que siga en Los Pajaritos. Desde el club vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para que el próximo año se consiga el ascenso», significa para no esconder que a lo largo del próximo curso igualmente habrá mo-

mento duros por lo que les pide seguir animando a la entidad.

Ese proceso para encarar una nueva temporada en Segunda Federación ya ha comenzado si bien, como ha expresado el propio presidente Santiago Morales, se han tomado unos días de reflexión-trabajo. «Todo el mundo quiere noticias pero hay que reflexionar y tomar las decisiones con calma para intentar no cometer errores». Entre ese trabajo se encuentra la búsqueda de un nuevo entrenador tras conocerse que Javi Moreno no seguirá en el banquillo.

#### El Mundial de Skyrunnig atraerá 2.000 visitantes

J. A. U. SORIA

La sede de la Junta de Castilla y León fue el escenario en el que se presentó ayer el Campeonato del Mundo de Skyrunning, (Kilómetro Vertical), que organiza el Desafío Urbión y que se celebrará en la comarca del Moncayo y Pinares del 6 al 8 de septiembre, una cita en la que se esperan 2.000 visitantes.

El representante de Desafío Urbión, Andrés Cámara, señaló en la presentación que el lema del club es 'Atrévete y sueña' y de ahí que se propusieran traer un Campeonato del Mundo, una «oportunidad única», para la provincia. Cámara aseguró que la estimación es que la prueba atraiga a Soria a 2.000 visitantes relacionadas con la competición. «Nos consta que ya empieza a haber problemas para encontrar alojamiento», ha explicado.

En la cita soriana habrá 50 selecciones nacionales además de representantes de 70 países. «Tenemos un estudio del retorno económico de toda la actividad de generamos a lo largo del año, es un estudio desfasado porque los precios han subido pero se calcula entre 10 ó 12 millones», expresó. El directivo de Desafío Urbión, que apuntó que el soriano es además el primer Mundial que cuenta con el sello Unilabel de protección ambiental, explicó que la organización cuenta con 400 voluntarios que son «el alma de la prueba».

Las jornadas relacionadas con el Mundial de Skyrunning comenzarán la semana anterior al 6,7 y 8 de septiembre con la carrera Open el 31 de agosto, una prueba dirigida a los participantes en este tipo de competiciones en la que los participantes tendrán que hacer frente a un trazado de 15 kilómetros y un desnivel de 1.000 metros positivos. Ya al día siguiente, en Duruelo de la Sierra, tiene lugar la Eliminatrail, una prueba de 10 kilómetros en la que los participantes darán tres vueltas a un circuito en la que irán siendo eliminados. Ya el viernes seis de septiembre tiene lugar en el entorno del Moncayo la carrera de 4,5 kilómetros y un desnivel superior a los 1.000 metros. El sábado siete de septiembre se celebra en Vinuesa la Ultratrail una prueba de 70 kilómetros de longitud con un desnivel de 4.500 metros mientras que el domingo se cierra la jornadas con la que el Desafío Urbión de toda la vida, la prueba de 37 kilómetros y 2.600 metros de desnivel.

#### **ANUNCIOS BREVES**

#### **VENTA INMOBILIARIA**

SE VENDE piso en Almazán, 96 metros, 3 dormitorios dobles, 1 baño, dos terrazas, buena orien-tación, sol todo el día, totalmente amueblado, reformado, ascensor, 4 piso, pocos gastos de comunidad. Mejor ver, sin compromis 70.000 euros. Tel. 626 769 925

EL⊕MUNDO HERALDO-DIARIO DE SORIA

· ESQUELAS · 975 21 20 63

C/ Morales Contreras, 2 · SORIA ·

#### **INUEVA FASE DE VIVIENDAS!**

1 DORMITORIO .... 95.000€... 2 DORMITORIOS .... 119.000€... 3 DORMITORIOS .... 160.000€... ADOSADOS .... 209.000€...



SE VENDE cochera cerrada de 34m2 en Av. de Valladolid 7, junto al Chino y frente al bar Termancia, capacidad para 2 coches, 2 motos y almacenaie, con luz independiente ideal para carga de vehículos eléc tricos, 30,000 euros, 629 286 155.

#### **MOTOR**

601

SE VENDE Citroën C4 año 2008. 210,000 km, 5,000 euros, Tel, 630070931

**VARIOS** 

901

SE VENDE radio cd-mp3 coche modelo Alanna, año 2006 (Seat Ibiza). Llamar al 622000129, de



#### FARMACIA DE GUARDIA

M<sup>a</sup> Elena Milla Romera

C/ El Collado, 28 Tel. 975.211.099

**EN LA PROVINCIA** Del 3 al 9 de junio

ALMAZÁN. BURGO DE OSMA. ÓLVEGA. COVALEDA (24 H.)

BERLANGA DE DUERO, NAVALENO, **DEZA, LANGA DE DUERO** (HASTA LAS

#### **FARMACIAS CON HORARIO AMPLIADO**

Celia Carrascosa Martínez

C/ Fl Collado, 46, Tel. 975,212,443 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

**Mª del Mar Lérida García** C/ Valonsadero, 22. Tel. 975.230.709 De lunes a viernes de 09.00 a 22.00 h.

Ma Dolores Sánchez Barreiro Avda. Mariano Vicén, I. Tel. 975.211.989 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Ma Victoria Martínez Beltrán C/ Marqués de Vadillo, 3. Tel. 975.211.183 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h.

Raquel Martínez García C/ La Teiera, 2. Tel. 975.211.834 De lunes a viernes de 09.00 a 20.00 h

Inmaculada González Gesteiro De lunes a sábado de 10.00 a 22.00 h

#### EMBALSE CUERDA DEL POZO



AL 85.9% DE SU CAPACIDAD

#### **EL TIEMPO / HOY**



#### **TELÉFONOS DE INTERÉS**

**SORIA** EMERGENCIAS BOMBEROS POLICÍA NACIONAL GUARDIA CIVIL CRUZ ROJA POLICÍA LOCAL IBERDROLA (averías) AMBULANCIAS HOSPITAL SANTA BÁRBARA HOSPITAL EL MIRÓN

RADIO TAXI

#### **PROVINCIA**

GUARDIA CIVIL BOMBEROS Almazán El Burgo de Osma Șan Esteban de Gormaz

TELE-RUTA CENTROS DE SALUD Ágreda Almazán

900 123 505

Gomara Ólvega San Esteban de Gormaz San Leonardo de Yagüe San Pedro Manrique Soria Rural

**CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL** 

975 380 001 975 300 461

Zona Sur Berlanga de Duero Pinares Norte Zona del Moncayo Ribera del Duero Tierras Altas ASESORAMIENTO A LA MILIER INFORMACIÓN JCYL

TRANSPORTES

Mínima

Mínima

15°

**VINUESA** 

▲ 30 ▼ 14

Viernes

**▲** 29 **▼**15

110

975 225 160 975 240 202 975 213 034 906 365 342

MUSEO NUMANTINO Soria Telf. 975 / 22 -13- 97 Lunes cerrado

MUSEO PALEONTOLÓGICO

Domingos y festivos: 10.00-14.00.

Lunes y martes cerrado por descanso. FRMITA DE SAN BAUDELIO

Casillas de Berlanga Del I/6 al 31/8: De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas. Menos lunes y martes. Del I/II al 3I/3: De miércoles a sábado de I0.00 a I4.00 y de I3.30 a 18.00 y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00. Del 1/4 al 31/5 y del 1/9 al 31/10, de miércoles a sábado de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h

#### CLAUSTRO S. JUAN DE DUERO

Telf. 975 / 23 -02- I8. Lunes cerrado por descanso

#### NIIMANCIA

**Garray**Telf. 975 / 18-07-12. Domingos y festivos: 10.00-

14.00. Lunes cerrado por descanso

#### **TIERMES**

**Montejo de Tiermes** Telf. 975 / 18-61-56. Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

#### YACIMIENTO.

Domingos y festivos: 10.00-14.00. Lunes cerrado por descanso.

Telf. 975 / 34 - 01 - 96. Grupos: todos los días previa petición de hora en el teléfono 975/34-01-96

#### CONCATEDRAL DE SAN PEDRO

Telf. 975 / 21 -15-51 La Iglesia en invierno: cerrado, excepto por las tardes en horas de culto. En verano: 10.00-20.00.

#### EL CLAUSTRO ROMÁNICO

Verano: 10.00-14.00 y 17.00-20.00. 10.00-13.00 y 16.00-19.00.

#### COLEGIATA NTRA, SRA, DEL MERCADO

Berlanga Telf. 975 / 34-34-33. Todo el año. Horario de apertura: de Miércoles a Domingo: 12.30-14.00 y 16.00-17.30 h. Lunes y

#### Todo el año. Solicitar cita en Oficina de Turismo o en las dependencias municipales.

CASTILLO DE BERLANGA

MONASTERIO CISTERCIENSE Santa María de Huerta Telf. 975 / 32-70-02 Todo el año. 10-13 y 16-18.
Domingos y festivos: II.30 a 12.30 celebración de los servicios religiosos. Domingo tarde:

#### **AULA ARQUEOLÓGICA Y MOSAICOS ROMANOS**

Medinaceli

085/ 975 220 700

112/ 975 211 862

(Abierto de jueves a domingo - Visitas concertadas todos los días) Horario: II,00 a 14,00 h. y 16,00 a 20,00 h.

#### **AULA PALEONTOLÓGICA**

Villar del Río Telfs. 975185093-625795477 Horario: Mañanas: de II a I4. Tardes: de I7 a 21. El Aula abrirá todos los días de la semana hasta el 3 de septiembre.

#### **AULA ARQUEOLÓGICA "EL CERCO DE** NIIMANCIA'

Garray Periodo: I de agosto a 3I de octub Horario miércoles a domingo de 10 a 14 y de 16

#### MUSEOS ETNOLÓGICOS

En Torreandaluz, Valderrueda, San Andrés de Soria, Romanillos de Medinaceli, Alcubilla del Marqués, Cuevas de Soria y Barca existen museos en los que se exponen utensilios, muebles, etc. ya fuera de uso y expuestos ahora para el público en general.

#### M. DE LA VENERARI E SOR Mª JESTÍS DE

Llamar previ

#### domingo, de II.30 a I3.30 y de I7 a 20. FUNDACIÓN CULTURAL DE BLAS-

EL TORREÓN DE NOVIERCAS

VILLODRES El Burgo de Osma Telf. 975341006

Horario de invierno: Abierto sábados. De 12 a 14 y de 17 a 19. Visitas guiadas a diversas colecciones (etnológica, arqueológica, muebles castellano-leoneses y de arte contemporáneo)

#### CENTRO TEMÁTICO DE LA CERÁMICA EN

QUINTANA Horario: Martes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 18.00 horas. (Lunes cerrado). Domingo y festivos de 12.00 a 14.00 horas.

#### PARQUE TEMÁTICO DEL ROMÁNICO. (SAN **ESTERAN DE GORMAZ)**

Horario: Martes a domingo de II.00 a 14.00 horas de I7.00 a 20.00 horas.

Telf. 975186245. www.parqueromanico.com

MEDIO AMBIENTE. PARQUE NATURAL CAÑÓN DEL RÍO LOBOS Centro de visitantes: Horario de I de noviembre a 15 de diciembre: Recepción-información: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Visita sala interpretación, visitas particulares: abierto todos los días de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Grupos organizados cita previa (975/363564 de 9 a 10 horas). Máximo 50 personas/grupo. Visita guiada. Otras actividades consultar monitores.

CENTRO MICOLÓGICO DE NAVALENO Ofrece rutas micológicas guiadas, una exposición permanente, varios puntos de información turística o de identificación de setas, así como cursos y talleres. Horario. De 1 de Octubre a 30 de Noviembre está abierto de miercoles a sábado de 10 a 14, y de 16 a 19. Los miercoles a sábado de 10 a 1-domingos de 10 a 14. Más info

#### **CARTELERA**

**N6:00** Infocomerciales 06:50 Cuestión de prioridades 08:00 Naturaleza viva 09:05 Todos los días 10:30 Corazón apasio 11:23 La 8 Noticias II:53 8 Magazine redifusión 13:55 La 8 Noticias 14:30 CyLTV Noticias **15:10** El tiempo 15:25 El campo al día 15:35 La 8 Noticias redifusion 16:10 8 Magazine



#### "Disfruta de los menús del Viernes y Domingo de San Juan en el Parador de Soria"

El viernes no necesitas coche te traemos y te llevamos Llama al 975 24 08 00 e infórmate



| CINI   | ES LARA DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JU                                |       | SESION | FS    |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|
| SALA 1 | -AMIGOS IMAGINARIOS<br>-SEGUNDO PREMIO<br>-TAROT                 | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 2 | -BACK TO BLACK                                                   | 17.45 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 3 | -IRIS<br>-FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX                            | 18.00 | 20.30  | 22.30 |
| SALA 4 | -EL REINO DEL PLANETA DE LOS SIMIOS                              | 17.45 | 20.30  |       |
| SALA 5 | -FURIOSA: DE LA SAGA MAD MAX                                     | 17.45 | 20.30  |       |
| SALA 6 | -GARFIELD. LA PELÍCULA<br>-LOS BUENOS PROFESORES<br>-CAIDA LIBRE | 18.00 | 20.15  | 22.35 |
| SALA 7 | -EL EXORCISMO DE GEORGETOWN                                      | 18.00 | 20.30  | 22.35 |
| SALA 8 | -ARTHUR                                                          | 18.00 | 20.15  | 22.3  |

#### DEL 3 AL 6 DE JUNIO FIESTA DEL CINE ENTRADAS A 3.50 EUROS

Martes cerrado por descanso de personal. Miércoles en los cines Lara Programa Cine Sénior para que los mayores de 65 años puedan ir al cine por 2 euros.

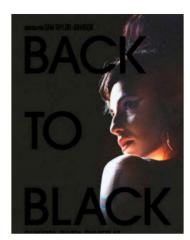

#### **BACK TO BLACK**

Reino Unido. 2024. Dirección. Sam Taylor-Johnson. Reparto. Marisa Abela, Ryan O'Doherty, Jack O'Connell, Lesley Manville, Eddie Marsan. Sinopsis. La vida personal y profesional de la cantante y compositora Amy Winehouse, que comenzó como cantante de jazz para convertirse en una superestrella mundial de la música ganadora de varios premios Grammy. Su vida se truncó en 2011, a los 27 años, debido al consumo y abuso de alcohol y drogas. (

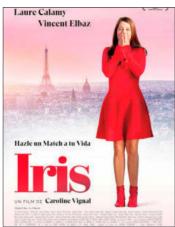

Francia. 2024. **Dirección.** Caroline Vignal. **Reparto.** Laure Calamy, Vincent Elbaz, Suzanne De Baecque. Sinopsis. Iris tiene un marido aparentemente impecable, dos hijas maravillosas, un consultorio dental con un flujo incesante de clientes, un bonito apartamento en un área que ama, amigos que la entienden... Y pronto cumplirá 50 años. Y entonces un extraño planta una semilla en su cabeza: «Toma un amante



18:10 CyLTV Noticias. Con lengua de signos

18:45 El tiempo 18:55 El campo al día 19:05 Acapulco Heat

20:00 CyLTV Noticias 20:40 El tiempo

20:55 La 8 Noticias

00:00 CyLTV Noticias

02:35 Infocomerciales

**00:35** Programación local

21:30 8 Magazine redifusión

23:30 La 8 Noticias redifusion

08:35 Cuestión de prioridades 09:45 Me vuelvo al pueblo 10:40 Mundo natural

II:10 Patrones de moda 12:05 Qué pasó aquí. **13:00** Todos los días.

14:30 CyLTV Noticias I. **15:10** El Tiempo I. 15:25 El campo al día

15:30 CyLTV Noticias I (Redifusión). Con lengua de signos. **16:00** Cine de tarde: Más alla de un sueño. 2004 -

David Mackay 17:30 EL tiempo I. 17:45 Lo Mejor de Naturaleza Viva.

18:15 Flash Cierre de mercados.

18:25 Todos los días. 19:50 Flash Cierre de mercados

20:00 CyLTV Noticias 2.

**20:40** El Tiempo 2. 20:55 Vamos a dormir con los Momonsters

21:00 El campo al día.

21:05 Avance Cuestión de Prioridades.

21:15 Cuestión de prioridades

22:25 Hecho en CvL

23:10 Todo vale en CyL

00:10 CyLTV Noticias 2 (Redifusión).

**00:40** El Tiempo 2.

00:50 Flash Cierre de mercados.

**00:55** El campo al día. **01:00** Cuestión de prioridades.

#### **CINES MERCADO** Miércoles, 5 de junio **SESIONES SALA 1 - PANDILLA AL RESCATE** 17.30 - QUERIDA DESCONOCIDA (VOSE) 19.30 - HISTORIAS 21.30 SALA 2 - CALLADITA 17 00 - TATAMI 19.00 - EL ÚLTIMO VERANO 21.15

| Jueves, 6 de junio           | SESIONES |
|------------------------------|----------|
| SALA 1 - PANDILLA AL RESCATE | 17.30    |
| - QUERIDA DESCONOCIDA        | 19.30    |
| - HISTORIAS                  | 21.30    |
| SALA 2 - CALLADITA           | 17.00    |
| - TATAMI (VOSE)              | 19.00    |
| - EL ÚLTIMO VERANO (VOSE)    | 21.15    |



#### **CALLADITA**

España. 2024. Dirección. Miguel Faus. Reparto. Paula Grimaldo, Ariadna Gil, Luis Bermeio, Pol Hermoso, Violeta Rodriguez. Sinopsis. Ana, recién llegada de Colombia, es empleada doméstica en una lujosa mansión. La joven trabaja de sol a sol y sin contrato, bajo la promesa de conseguir condiciones dignas al final del verano, siempre y cuando sea discreta y calladita. Pero a través de la empleada de la casa vecina, Ana descubrirá que las cosas no son exactamente como le han contado, y aprenderá a divertirse un poco más durante su verano en la Costa Brava.



#### **ELÚLTIMO VERANO**

Francia. 2024. Dirección. Catherine Breillat. Reparto. Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin, Clotilde Courau, Angela Chen, Serena Hu. **Sinopsis.** Anne, una brillante abogada que vive con su esposo Pierre y sus hijas, entabla gradualmente una relación apasionada con Theo, el hijo de Pierre de un matrimonio anterior, poniendo en peligro su carrera y su vida familiar.

### CARLOS CUESTA



### ESPECIALISTA EN TEJADOS NUEVOS O REPARACIÓN

- Solución de goteras con total garantía.
- Impermeabilización de terrazas y fachadas.
- Realizamos inspección técnica de tu tejado.
- Presupuesto y desplazamiento a pueblos gratis y sin compromiso.
- Soria y todas sus comarcas.



679421624

Especial descuentos zona del Burgo C/ Leones, 6. Berlanga de Duero (Soria)

### HERALDO DIARIO DE SORIA

Redacción, Administración y Publicidad: C/ Morales Contreras, 2. Soria. 42003

E-mail de Redacción: redaccion@hds-elmundo.es E-mail de Publicidad: publicidad@hds-elmundo.es

#### JOSÉ VICENTE DE FÍAS BALSA

Nuestra impericia e

Nuestra impericia e imprudencia nos privó, ha no mucho y tras largos años de investigación, de referencias sobre unos mil molinos radicados sobre los ríos que discurren por la geografía soriana, con noticias documentadas de propietarios, obras en ellos realizadas, arrendamientos, pleitos... desde, al menos, principios del siglo XV a principios del XIX. Entre ellos, de los numerosos ejemplares reseñados en el catastro del Marqués de la Ensenada, del que una copla popular predicaba

«ya no quieren las damas a los marqueses, pues temen las intrigas y sus reveses; y que no es cuento notad en Ensenada tal escarmiento».

Comenzaremos diciendo que nos parece una razón un tanto fantasiosa asegurar, como se ha escrito, que el señorío del coto de Osonilla fue concedido por el rey Sancho IV a su alcalde, Pedro Martín de Soria, el 24 de diciembre de 1286, «por servicios que nos fizo, señaladamente porque nos dio a Cola-

da, espada que fue del Cid e del Rey de Aragón». El lugar, antes, había pertenecido, en lo civil, a la ciudad de Soria, y, en lo eclesiástico, a la diócesis de Osma, encuadrado en su arciprestazgo de Rabanera.

En 1729 era señor del coto, como ha escrito Blanca Secades González-Camino, Manuel Vicente de Cereceda Villanueva y Maiso, esposo de Gregoria Antonia de Andoin y Artazuriaga, en la que tuvo a Antonio José, Manuel Francisco, María Lisa y Ventura Josefa. Sigue como señor, en 1723, el primogénito, Antonio José, que no debió tener descendencia por lo que sucedió su hermana, María Luisa de Cereceda y Villanueva, casada con Juan Fernando Uriarte Remírez de Baquedano, vecinos de Vitoria. Éstos ya figuran como señores en 1751, cuando se hizo el citado catastro.

En esta última fecha Osonilla con-



Monumento a la batalla de Osonilla. HDS

#### **EL LADO OCULTO...**

El caso, sobre el molino y sierra de agua en el río Izana, se resolvió mediante la permuta de ciertas tierras entre las partes litigantes

# Osonilla pleitea con Tardelcuende ante el alcalde mayor de la ciudad de Soria

taba con siete vecinos y medio. El lugar estaba integrado por quince casas, ocho de ellas habitadas y las otras siete deshabitadas. La serrería, junto al río Izana, se hallaba alquilada a Juan Gómez, de oficio serrador, que pagaba de renta anual la nada despreciable cantidad de 1.000 reales. Lo que hace suponer, según Blanca Secades, «que el negocio de la tala de árboles para su aprovechamiento como madera en la serrería suponía un pingue beneficio para la propiedad de la finca». Otros siete vecinos se dedicaban a las tareas agrícolas.

Cinco años después, el 6 de diciembre de 1756, los señores aseguraban pertenecerles «un molino con su sierra de agua corriente y cauce, y sobre si hacen daño o no dichas aguas a una porción de tierra que en su inmediación corresponde a Tardelcuende» y otras cosas, habían tenido algunas diferencias con su concejo y vecinos. Por quitarlas y seguir con la buena unión que siempre habían tenido pedían les permutasen «su porción de tierra inmediata a la dicha nuestra sierra de agua, molino y cauce» por otra suya de igual precio, según la estimación de personas inteligentes.

El caso es que dieron poder a José de Rodrigo, presbítero, teniente de cura de Cascajosa y Osonilla, para que en su nombre conviniera y ajustara, a su arbitrio y voluntad, con tal concejo y sus vecinos la porción de tierra y sitios que en dichos parajes se habían de dar las partes respectivamente, «a fin de que tenga efecto nuestra buena intención y acaben de cesar dichas discordias o diferencias». Se le facultaba, igualmente, para otorgar, en su nombre, la escritura o escrituras correspondientes de convenio, ajuste, transacción, trueque, cambio, permuta y enajenación

Conocemos por la reunión celebrada por el concejo, justicia y vecinos de Tardelcuende, el 29 del mismo, que ante el alcalde mayor de Soria habían seguido pleito contra los susodichos, por haberse metido a tomar las aguas y levantar pre-

sa en término del lugar para conducirla a la sierra de su propiedad. Hallándose la causa en estado de sentencia, «por bien de paz» y teniendo presente lo dudoso del fin y los gastos que podrían seguirse, las partes acordaron nombrar personas que lo determinasen, entendiendo del derecho de cada una de las partes.

Los electos fueron, por el concejo, Juan Andrés y Juan Antonio de Ciria, vecinos de Ituero y Aldealafuente, respective. Y por Juan Fernando, Manuel de Urquía y Gómez, alcalde mayor de Fuentepinilla, y Gerónimo Miguel Coronel, vecino y escribano público en esa villa. Decidieron que los primeros dieran al segundo hasta quince yugadas de tierra, donde estaba la presa en litigio, y los señores, en recompensa, entregaran al lugar veinte yugadas, donde llaman Manadero hasta la senda de la seca.

Ya en 1757, en Fuentepinilla, el 7 de febrero, se juntaron José de Rodrigo, teniente de cura de dichos lugares, y Gabino de Marcos, Juan Barranco, José Hernández y Bernardo la Fuente, vecinos de Tardelcuende, con sus respectivos poderes. Usando de ellos el presbítero entregó al concejo las veinte yugadas de tierra del señorío inmedia-

tas al término del lugar «donde llaman Manahizo», para cuyo deslinde se pusieron diferentes mojones. Y Gabino, Juan, José y Bernardo, en nombre del lugar y sus vecinos, dieron en cambio a Ma-

ría Luisa de Cereceda y Villanueva y a Juan Fernando Uriarte Remírez de Baquedano, su marido, señores de Osonilla, catorce yugadas y media de tierra propia del concejo, donde dicen «La Presa», contiguas y confinantes al término del señorío, cuya porción de terreno se unió a él y para su deslinde se pusieron varios moiones

Las tierras de suso declaradas, deslindadas y amojonadas se dieron entre las partes en trueque, cambio y permuta recíproca con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres, derechos, servidumbre y aprovechamientos, libres de todo censo, tributo, lámpara, aniversario, hipoteca ni otra carga alguna.



EL VEHÍCULO DESTACADO DE LA SEMANA

Madurga Selection

Cuota desde 290 €/mes

AUDI Q3 Advanced 35 TFSI 110kW 150CV S tronic 5p.

■ Híbrido = 2021 / 60.527 km ② 1 años de garantía



Madurga Selection C/Eduardo Saavedra 44-46 · Soria · T. 975 22 14 50





# Día Mundial del Medio Ambiente

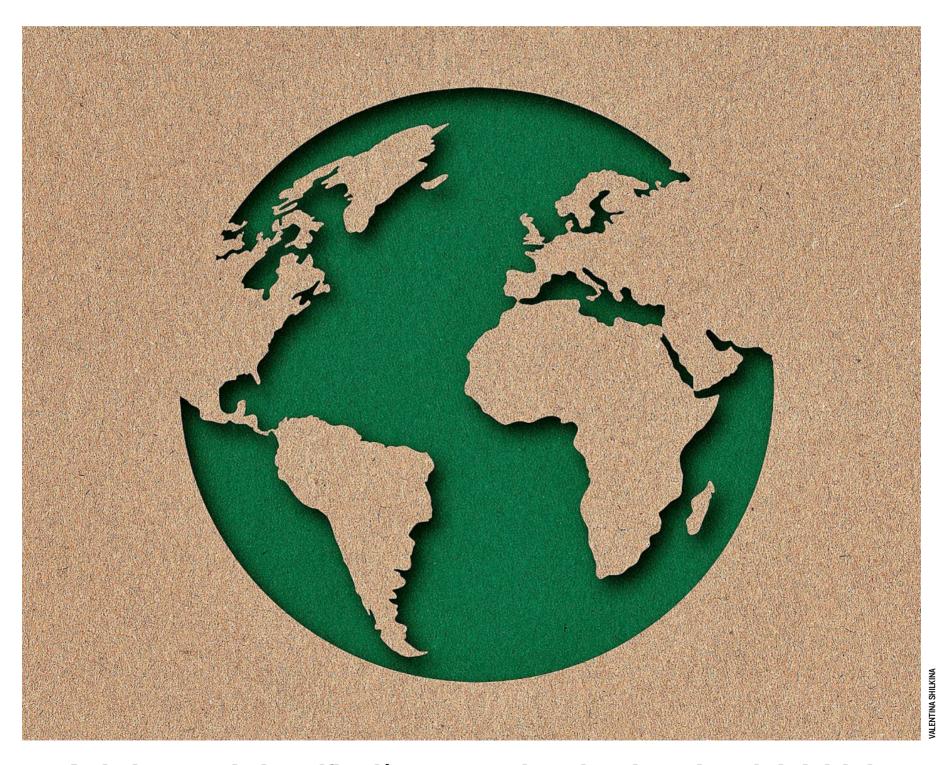

La lucha contra la desertificación centra una jornada en la que la sociedad global alerta sobre la necesidad de seguir impulsando un modelo productivo más sostenible que se asiente en la inversión verde, la movilidad ecológica o la economía circular

extra#

# Lucha global para poner freno a la desertificación

Día Mundial del Medio Ambiente

La importancia de conservar los bosques es el tema elegido en esta nueva edición del Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada también impulsará una reflexión global sobre la necesidad de seguir adoptando medidas efectivas para la conservación del planeta

**Por Ana Romero** 

El último Informe Climático Global 2023-2027 de la Organización Meteorológica Mundial, dependiente de la ONU, augura un aumento medio de la temperatura de entre 1,1 y 1,8 grados centígrados al año respecto a la era preindustrial, dejando margen para lograr el Acuerdo de París y evitar los efectos más graves del calentamiento global. No obstante, 2022 fue el año más cálido registrado en España hasta la fecha y 2023 le siguió como el segundo más caluroso. A eso se une una escasez de precipitaciones que ha afectado a las reservas de agua, subrayando los devastadores efectos del cambio climático.

«En este contexto, la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se vuelve indispensable y debemos seguir incidiendo en la necesidad de que gobiernos y empresas lo coloquen en su agenda para unos resultados efectivos que aseguren un medio ambiente sano», explica Cristina Sánchez, directora ejecutiva en España del Pacto Mundial de la ONU. Este mensaje apela a la necesidad de que todos los agentes sociales actúen con urgencia.

Por lo pronto, la estrategia de transición energética para reducir la dependencia de los combustibles fósiles cerró 2023 con una potencia instalada en España de más de 125,6 gigavatios (GW), de los que el 61,3% fueron renovables. Así, el parque de generación limpia creció un 8,8%, gracias a la suma de nuevos megavatios fotovoltaicos, eólicos y de otras fuentes no contaminantes. En el mix nacional, la eólica se mantiene como la tecnología con mayor peso, con un 24,5%, seguida por el ciclo combinado (20,9%), la solar fotovoltaica (20,3%) y la hidráulica (13,6%).

Más allá del apartado energético, el tema elegido para el Día Mundial del Medio Ambiente de este año es la desertificación por sus devastadores efectos sobre el entorno y las comunidades que dependen de la tierra. Este nocivo fenómeno deteriora la calidad del suelo y la cubierta vegetal, reduciendo la biodiversidad y la capacidad de los ecosistemas para proveer servicios vitales, desde la regulación del agua hasta la captura de carbono. Todo ello afecta a la agricultura e incrementa la pobreza

y la migración de comunidades rurales, entre otras consecuencias.

Frenar la desertificación requiere adoptar medidas drásticas. En el caso de los ciudadanos, es crucial interiorizar hábitos que promuevan la conservación del suelo y el uso sostenible de los recursos naturales. «Esto incluye reducir el consumo de agua, practicar la agricultura y la jardinería sostenibles y apoyar iniciativas locales para la reforestación y la restauración de ecosistemas degradados, la rehabilitación de las tierras y la protección y restauración del hábitat», dice Sánchez.

A escala corporativa, las empresas deberían impulsar prácticas para minimizar su huella y promover la recuperación de tierras degradadas. Esto incluye la adopción de tecnologías más limpias y eficientes, la gestión responsable de los recursos hídricos y la inversión en proyectos de restauración ecológica. En este sentido, Sánchez «destaca que la medición del impacto del agua por parte de las empresas del Ibex ha pasado durante el último ejercicio del 91% al 97%». Sin embargo, añade, «sólo el 54% tiene unos objetivos marcados en relación con su impacto en esta materia»

Desde el Pacto Mundial de la ONU España saben que reducir la huella hídrica de las empresas es clave para frenar la desertificación y asegurar un planeta sano. Por eso han lanzado la iniciativa Forward Faster, en la que invitan a las compañías a pasar a la acción y comprometerse con el objetivo de generar resiliencia del agua en todas las operaciones globales y en las cadenas de suministro, uniendo esfuerzos para alcanzar un impacto hídrico positivo conjunto en el año 2030 para, al menos, 100 cuencas vulnerables priorizadas.

El agua es un importante caballo de batalla, pero, por fortuna, las empresas españolas van asumiendo su papel en la sostenibilidad y trabajando por aminorar la huella de sus operaciones. «Las firmas del Ibex se han comprometido con la reducción de sus emisiones de CO2 y la mitad de las compañías nacionales ya realiza acciones para contribuir al ODS número 13 sobre acción climática. Pese a ello, queda mucho camino por recorrer, especialmente, en ámbitos como los ecosistemas terrestres (ODS 15) y marinos (ODS 14), trabajados únicamente por el 20% y el 12%, respectivamente, de las empresas de nuestro país.

ElPozo Alimentación lleva años revisando sus procesos productivos, adoptando fuentes de energía limpias y dando un fuerte impulso al ahorro hídrico, en cumplimiento del citado ODS 13. La compañía también promueve el uso de las energías renovables, en línea con el ODS 7, y está colocando en sus instalaciones placas fotovoltaicas con las que ya consigue cubrir el 20% de su consumo eléctrico.

#### **CONFIANZA EMPRESARIAL**

En el Día Mundial del Medio Ambiente resulta especialmente apropiado realizar un llamamiento para que las empresas españolas continúen trabajando por un futuro más sostenible, promoviendo acciones y reafirmando su compromiso con el planeta. «Hemos presenciado, durante los últimos años, un aumento significativo de la preocupación de la sociedad por los asuntos ambientales, especialmente, en lo relativo al cambio climático», dice Sánchez.

Esa reacción no sólo se ha producido a escala global, con movimientos como Extinction Rebellion o Fridays for Future, sino también a nivel nacional. En este sentido, el cambio climático se mantiene cada mes entre las 10 principales preocupaciones de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, este problema preocupa cada vez más a las empresas, como prueba que el 91% de las firmas del Ibex ya realiza una evaluación de los impactos del calentamiento global en su negocio.

Este cambio de mentalidad y de comportamiento refleja una positiva evolución de la sensibilidad social y empresarial ante las cuestiones ambientales y subraya, al mismo tiempo, la necesidad de mantener y aumentar los esfuerzos. Hasta la fecha, las acciones corporativas para el fomento de la economía circular y el impulso de las renovables han sido destacables, según indica una reciente consulta del Pacto Mundial de la ONU en España a más de 2.000 empresas del país.

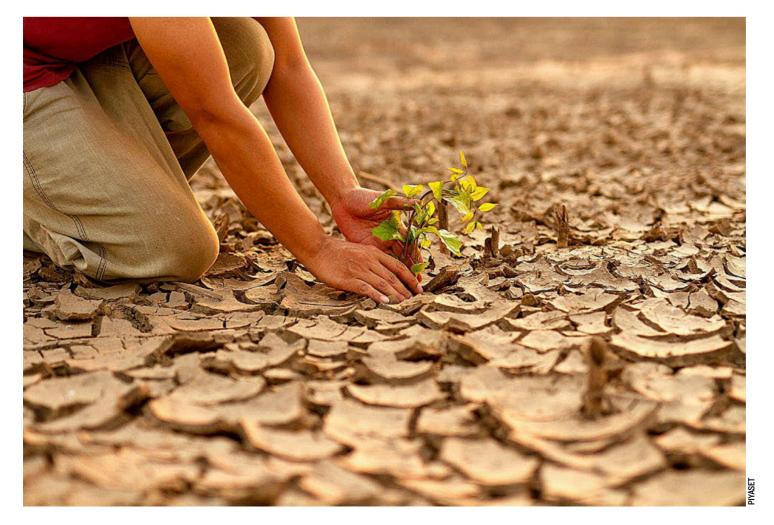

NATIVE

#### **SOSTENIBILIDAD**

## Cultivando un futuro sostenible: la agricultura regenerativa como respuesta al estrés hídrico

La creciente demanda de alimentos para una población en constante aumento plantea un interrogante que cada vez requiere mayor celeridad para ser respondido: ¿cómo podemos alimentar a todos sin comprometer el futuro del planeta?





a actualidad viene marcada por la escasez de recursos naturales y la presión sobre el medioambiente. Según el Banco Mundial, la agricultura representa, en promedio, el 70% del agua dulce que se extrae en el mundo. Por consiguiente, la adopción de nuevos modelos de producción debe ser un objetivo presente en cualquier agenda medioambiental para preservar los recursos hídricos de cara a las generaciones futuras. Es en este punto donde entra en juego la agricultura regenerativa.

Desde 2010, Unilever y Grupo Conesa han colaborado en la producción de tomates con prácticas agrícolas sostenibles para reducir el impacto de los cultivos en suelo local. En 2021, decidieron abrazar la agricultura regenerativa con el objetivo de revitalizar el suelo a través de una serie de políticas que incluyen la reducción de fertilizantes sintéticos y el cultivo de cobertura, lo que nutre y mejora la estructura del suelo de manera orgánica. La compañía recientemente ha reforzado su

compromiso para implementar prácticas de agricultura regenerativa en 1 millón de hectáreas para el año 2030.

#### Unilever y Grupo Conesa, alianza por la agricultura regenerativa con resultados tangibles

Los esfuerzos conjuntos de Unilever, **propietaria de marcas como Knorr**, y Grupo Conesa, han dado resultados tangibles en términos de gestión hídrica y reducción del impacto ambiental. La adopción del riego por goteo, por ejemplo, ha contribuido a una utilización más eficiente del agua, **reduciendo su consumo en un 35**%.

Para esta ocasión, el grupo extremeño ha contado con la colaboración de CITYTEX para diseñar un sistema de riego automático en tomate de industria basado en la tecnología de gemelo digital mediante el **empleo de sensores, teledetección y simulaciones**. Asimismo, el uso de la Inteligencia Artificial de la mano de Greenfield Technologies ha permitido conocer diferentes parámetros sobre el estado de los cultivos de Unilever antes, durante y después de la plantación de los tomates.

¿El objetivo? Calcular el riego que re-

quiere el campo cada día mediante cuatro tipos de variables: riego aplicado, estado hídrico del suelo, vigor del cultivo y estado hídrico del cultivo. En definitiva, mejorar la precisión en la aplicación de agua, optimizando su uso y minimizando el desperdicio. La combinación de todas estas tecnologías ha logrado resultados sorprendentes: hasta un 26% de ahorro de agua durante el último año, además de una mejora de la calidad del tomate industrializado.

#### Perspectivas de adopción para asegurar la sostenibilidad y rentabilidad de los cultivos

Una de las metas de Greenfield Technologies se basa en implementar las nuevas tecnologías para mecanizar y automatizar el conocimiento agrícola. Al conocer las características de cada zona específica del suelo, la programación de riego puede ser optimizada para mejorar la eficiencia de los recursos hídricos, además de aumentar la rentabilidad de los cultivos. Pero eso no es todo.

De cara a una adopción masificada de este tipo de sistemas, la suma de soluciones

de agricultura de precisión y tecnologías de vanguardia permite conocer la cantidad de agua requerida por los cultivos en cada etapa de su desarrollo. Dicha información se sustenta, a su vez, en factores como el mes del año y la evapotranspiración diaria, que representa la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa y la transpiración de la vegetación.

Estos cálculos y estimaciones también sirven como guía práctica para los agricultores. A través de plataformas digitales como **WhatsApp**, las empresas envían directamente a los agricultores recomendaciones personalizadas de riego para cada una de sus parcelas. Los sistemas de agricultura de precisión también están equipados para **detectar cualquier desviación de los parámetros** considerados normales para esa variedad y fase de cultivo.

Por último, si se identifica alguna anomalía, el sistema **envía una alerta inmediata al agricultor**, permitiéndole tomar medidas correctivas de manera oportuna. Todo ello de manera automatizada para reducir la intervención humana, facilitar su adopción y **optimizar la eficiencia de los cultivos** de manera prácticamente milimétrica.

#### Un futuro prometedor al que ya se están sumando las empresas

Manuel Vázquez Calleja, director general y CEO del Grupo Conesa, destaca los resultados obtenidos por Unilever. Gracias a la adopción de estos programas, la empresa ha logrado cultivar 156.000 toneladas de tomate de forma 100% sostenible. Por su parte, Ana Palencia, directora de sostenibilidad y comunicación de Unilever, destaca que esta les ha permitido "asegurar la calidad y la disponibilidad de los tomates para nuestros productos Knorr".

Parte de su producción se exporta a más de 76 países del mundo, en los que Unilever también está presente con sus productos Knorr, evidenciando el **potencial transformador de la innovación en la gestión del agua**. Pionero en Europa, esta acción queda enmarcada dentro del **Programa de Agricultura Regenerativa de Knorr**, que casa con los objetivos de la compañía para 2030.

Actualmente, se estima que en 2050 la población alcanzará 9 billones, lo que supone que en los próximos 40 años **será necesario producir más comida que en los últimos 500 años**. Además de necesaria, la adopción de la agricultura regenerativa servirá para sembrar las semillas de un futuro más próspero y equitativo para todos.

# Ecodiseño y reutilización contra el desperdicio

La creciente falta de recursos naturales y la dificultad para adquirir materiales sostenibles dan un nuevo impulso a la economía circular

Por Silvia Fernández

¿Pensamos en la Tierra a la hora de comprar un nuevo móvil o una camiseta y de comer un *snack* de una máquina expendedora? Es imposible ser conscientes de todos y cada uno de los actos que llevamos a cabo a diario, pues casi cualquier gesto humano moderno implica acciones que dañan el planeta. Pero la acción no empieza sin una fabricación, y es aquí donde comienza el cambio impulsado por la nueva economía circular.

Los seres humanos han desconectado durante mucho tiempo de la realidad circular de la naturaleza y fiado su ciclo industrial a una producción finita, llegando incluso a inventar la obsolescencia programada para incrementar el rédito económico de ciertos artículos. Eso ha puesto en peligro el futuro económico, al tiempo que acaba con los recursos.

Las materias primas con las que fabricar se han convertido en un recurso limitado. El más escaso de todos, en opinión del 39% de los altos responsables industriales de varios países y sectores encuestados por ABB Motion (compañía de automatización y electrificación centrada en ecodiseño en robótica) para su informe Circularidad, no hay tiempo que desperdiciar. Incluso el Foro Económico Mundial ha dejado claro que el modo de vida actual consume un 60% más de recursos de los que el planeta genera de forma sostenible.

La energía (29%) y los componentes electrónicos (22%) se suman también a esa escasez de recursos, según dicho informe, afectando al 94% de las empresas industriales españolas. Además, ha provocado un aumento de costes para el 34% de ellas, la interrupción de la cadena de suministro para otro 34% y la ralentización de la capacidad de producción para un 23%. Así que, llegados a este punto, la necesidad de apostar por un cambio de paradigma que imponga de forma generalizada la economía circular no es sólo una cuestión medioambiental. Se trata de avanzar hacia la sostenibilidad en el sentido más amplio.

Asentarse en una verdadera economía circular supone, según ABB Motion, adoptar un enfoque holístico que considere todos los aspectos de la circularidad. Hace tiempo que no basta con tirar menos, pero tampoco es suficiente con reciclar. Rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar y recuperar son las otras erres esenciales en esta nueva ecuación circular. Entre otras cosas, dice el informe, porque la nueva economía circular «incluye un abastecimiento sostenible, operaciones eficientes en

el uso de los recursos y prácticas responsables al final de la vida útil». El objetivo de pasar de un modelo de «tomar, hacer y tirar» a la economía circular es minimizar los residuos. Y a la hora de lograrlo, persisten obstáculos como las dificultades para adquirir materiales sostenibles y tecnologías circulares, así como para gestionar los mayores costes asociados.

Otro de los obstáculos para la adopción de la economía circular en varios sectores industriales críticos es la limitada disponibilidad de tecnologías circulares y el desconocimiento de lo que podrían aportar a la circularidad. «Cuando hablamos de economía circular, normalmente no hay ventajas competitivas; es nadar a contracorriente de lo que hay establecido en el mercado», opina Aritz Gartzia, CEO y cofundador de Ekomodo, una start up que se dedica a transformar residuos plásticos que no tienen una solución o salida circular en productos con mercado y posibilidades de circularidad.

#### **ESCOLLOS A SUPERAR**

Según explica Gartzia, los procesos normalmente no están desarrollados, la aplicabilidad de los materiales circulares es más compleja que la de un material virgen, el proceso productivo es más costoso econó-

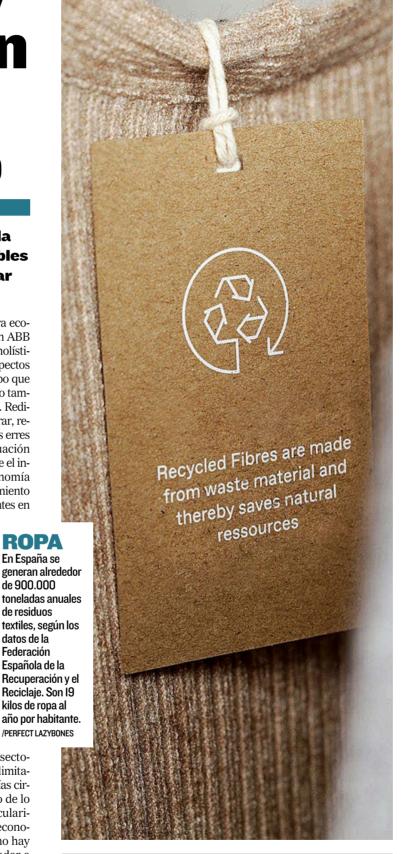

#### RECICLAJE, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN

**1.250** estadios como el Santiago Bernabéu se llenarían con los residuos que generan en España las actividades de construcción y demolición, según datos del Clúster de la Edificación.

25% es la proporción de esos residuos canalizada por las gestoras adecuadas, pese a que la construcción y la demolición suponen el 32% de todos los desechos generados. 91% es la cantidad de plásticos que no se recicla a nivel mundial, según las estimaciones de la OCDE. El proceso de reciclaje del 9% restante genera el 13% de todos los microplásticos.

20% es la proporción de agua potable contaminada por los residuos generados durante la producción textil. Es la industria que más contamina tras la del petróleo. micamente y los productos son menos competitivos que los materiales vírgenes. «La ventaja es que estamos dando una solución a unos materiales que terminarían en el vertedero, y con su reutilización evitamos el uso de otros materiales vírgenes, lo que genera un impacto medioambiental positivo», destaca.

Cada vez hay más start up que tratan de reducir residuos y no contribuir a la escasez de materias primas ni a la contaminación derivada de su transformación. Ekomodo combina materiales y busca su aplicabilidad en mercados como el textil, el mobiliario interior o el urbano. De hecho, bajo su marca comercializa fundas de ordenador fabricadas a partir de fibra de poliéster. «Por cada kilo de plástico reciclado, se emite casi otro de CO2 menos que en el proceso normal». Eso, explica Gartzia, es conse-

#### La escasez de materias provoca más costes y fallos en el suministro

cuencia de usar un 50% menos de energía y un 20% menos de agua.

Quedarse con una inversión en equipos pendiente de pago y sin utilidad a causa de la crisis del Covid fue el germen de Tecfys. Esta start up de consumo circular de electrónica y electrodomésticos ofrece a otras empresas la tecnología que necesitan y durante el tiempo que la requieran a cambio del pago de una cuota. «Sólo así, las pymes podemos ser sostenibles», afirma Miquel Manzanas, su CEO y cofundador. Se trata de almacenar equipos y de aumentar su vida útil. Los estudios dicen que un móvil reacondicionado evita los cerca de 80 kilos de CO2 emitidos al fabricar uno nuevo. «Hasta ahora, hemos ayudado como un pequeño bosque de 450 árboles», dice.

La circularidad evita la basuraleza. Pack2Earth es la idea de dos senderistas que promueven envases sostenibles que desaparecen en meses, incluso si se desechan irresponsablemente. Surgen así sus biobasados, que no proceden de fuentes fósiles (plásticos) y son compostables a temperatura ambiente. «Hemos desarrollado un film flexible y un material de inyección», cuenta su cofundadora, Françoise de Valera. Sus envases alargan la vida útil de los productos secos, semilíquidos o líquidos (sean o no alimentarios) que pueden contener. Mondelez Internacional ha invertido en ella y tienen programas piloto con cuatro multinacionales de gran consumo.

Pero no sólo las start up luchan contra los residuos. Carrefour evita el desperdicio alimentario regularizando stocks. Y también promueve una segunda vida de sus excedentes mediante la elaboración de productos o comercializando packs a través de la aplicación Too Good To Go.

NATIVE

#### **RENOVABLES**



# Renovables y vida silvestre: cuando la coexistencia es posible en pos de la conservación de los ecosistemas

La demanda actual de energía ha situado a las renovables en el punto de mira por ser una solución amigable con el medio ambiente. Sin embargo, las dudas sobre su impacto visual, pero también sobre afectación en la biodiversidad, han sido objeto constante de debate. Estudios recientes han demostrado que, con una planificación adecuada, es posible integrar las instalaciones solares en los ecosistemas sin perjudicar a la fauna silvestre.



#### El estudio que demuestra la simbiosis entre especies animales e instalaciones fotovoltaicas

Un estudio de campo encargado por Iberdrola y realizado por la empresa Estudios Medioambientales y Territoriales (EMAT), llevado a cabo entre mayo y octubre de 2023, en la planta solar fotovoltaica Campo Arañuelo III, ubicada en el término municipal de Romangordo, en Cáceres, ha proporcionado varios datos reveladores sobre la relación entre las instalaciones solares y la vida silvestre.

Utilizando la técnica de fototrampeo, especializada en el seguimiento de mamíferos terrestres de mediano y gran tamaño, se han recopilado cerca de 9.000 avistamientos, documentando la presencia de mamíferos como ciervos, conejos, garduñas, ginetas, jabalíes, liebres, meloncillos y ratones de campo, así

como águilas culebreras, tórtolas, perdices, carboneros y zorzales, entre otras especies de mamíferos y aves.

En concreto, el estudio ha confirmado que esta planta solar es "un espacio tranquilo y favorable para la fauna silvestre". La investigación ha documentado la presencia de más de 10 especies diferentes de mamíferos y hasta 64 especies de pequeñas aves dentro de las instalaciones fotovoltaicas, indicando que este entorno es, efectivamente, favorable para la fauna autóctona.

La planta en cuestión ha sido **galardonada con el Sello de Excelencia para la Sostenibilidad de UNEF**, que reconoce los criterios de integración social y ambiental. Cuenta con una capacidad de 40 MW de potencia y está operativa desde 2022.

#### Castilla y León, un modelo de economía circular y sostenibilidad

Otro ejemplo de perfecta integración con el ecosistema es la **planta solar de Revilla Va**-

**llejera**, ubicada en Burgos. Para esta ocasión, Iberdrola ha contado con la colaboración de Fungi Natur, una empresa productora de setas y hongos, para poner en marcha el **primer proyecto en España de cultivo de setas** en instalaciones fotovoltaicas.

Este proyecto aprovecha el campo y la sombra de los paneles solares para fomentar el trabajo local y el desarrollo agrícola, a la vez que se ahorra agua y se mejora la calidad de las cosechas. Alrededor de 600 ovejas pastan a diario en el recinto, reduciendo el riesgo de incendios y ofreciendo a los animales espacios donde protegerse contra el sol, la lluvia y el viento gracias a este modelo de "pastoreo solar".

#### Castilla La Mancha: innovación agrovoltaica y compromiso con la biodiversidad

En Toledo, Iberdrola ha inaugurado **la primera planta agrovoltaica inteligente de España**. Este proyecto piloto, desarrollado en colaboración con los viñedos de González Byass y Grupo Emperador en Guadamur, consiste en una instalación de autoconsumo que utiliza seguidores inteligentes para **mejorar la calidad de la uva al proteger las viñas con la sombra** de los paneles.

Obtentora del sello de UNEF, la planta fotovoltaica Olmedilla, en Cuenca, junto con la fotovoltaica Romeral, también en Cuenca, contará con más de 19.000 y 13.500 plantas autóctonas respectivamente, como encinas, lentiscos, majuelos, romeros, tomillos y espartos. Estas plantas ampliarán la zona de ecotono entre el interior y el exterior de la planta, sirviendo como refugio y alimento para la fauna local, incluidos anfibios, insectos y conejos, creando un efecto de isla-continente para la biodiversidad y mejorando la conectividad mediante corredores ecológicos.

En este mismo espacio se han instalado colmenas y se han plantado más de 14.000 especies autóctonas, junto con la construcción de refugios para albergar distintas especies animales y promover las actividades del sector primario. En Bargas, Toledo, la planta fotovoltaica de Iberdrola se ha convertido en un nuevo refugio para los cernícalos primilla, subrayando el compromiso de la compañía con la biodiversidad local.

#### Iberdrola impulsa la integración de las energías renovables con los Premios CONVIVE

Para seguir fomentando la integración de las energías renovables con el **desarrollo socioeconómico y la conservación de la biodiversidad**, Iberdrola ha lanzado la segunda edición de los Premios CONVIVE en colaboración con el Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid.

Estos premios tienen como objetivo reconocer y dar visibilidad a iniciativas, alianzas, empresas, acciones o entidades locales que ejemplifiquen cómo es posible combinar la energía renovable con el progreso rural, agrario y la conservación del medio ambiente en España. La convocatoria para participar en la segunda edición de los Premios Convive estará abierta hasta el 12 de julio.

#### extra# Día Mundial del Medio Ambiente

La transición hacia un modelo económico más sostenible es uno de los principales retos que tienen por delante las grandes potencias mundiales. La Unión Europea (UE) sabe que, para no quedarse atrás en esta carrera, debe acompañar la concienciación ciudadana y la buena voluntad de sus empresas con acciones concretas. Es por eso que a nivel comunitario se han puesto en marcha varias medidas legislativas encaminadas a favorecer la consecución de los objetivos de reducción de emisiones y la financiación de proyectos basados en la circularidad.

El cambio más importante a nivel europeo se produjo en 2021, con la entrada en vigor del Reglamento 2019/2088 sobre Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, por sus siglas en inglés). Esta norma obliga a las entidades financieras a informar con todo lujo de detalle sobre las actividades que desarrollan bajo criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG). Esta norma, según Joaquín Garralda, presidente de la entidad sin ánimo de lucro que promueve este tipo de inversiones Spainsif, «clarifica qué activos son sostenibles, evitando, en la medida de lo posible, que las gestoras camuflen algunos movimientos a través del greenwashing».

Esta clarificación ha servido, según Garralda, para que países como España, que «se encontraba muy lejos en materia de finanzas sostenibles de otros como Francia o Alema-

# Impulso legal a una inversión más social y sostenible

El Reglamento SFDR de la UE ha clarificado qué tipo de fondos se rigen por los denominados criterios ESG, fomentando así la financiación de este tipo de instrumentos y facilitando la consecución de los objetivos europeos en materia de reducción de emisiones

Por Jaime Vicioso

nia», experimenten un importante crecimiento en este ámbito durante los últimos años. Según los últimos datos publicados por Inverco, el patrimonio en fondos de inversión de este tipo alcanzó a cierre de 2023 los 118.256 millones de euros, un 34% del total. El avance es importante si se tiene en cuenta que, en 2021, esta inversión sólo representaba el 9,8% del patrimonio en fondos, por lo que ha experimentado un crecimiento en apenas dos años de 89.921 millones.

El grueso lo representan los productos que se rigen por criterios medioambientales y sociales, que son los que engloba el artículo número ocho del SFDR. Estos activos alcanzan los 115.235 millones, suponiendo el 33,1% del total. Por otro lado, el patrimonio en los fondos con objetivo de inversión sostenible (artículo nueve) se situó en 3.022 millones, un peso más residual (0,9%). Pese al importante salto que ha dado España, Garralda considera que durante los próximos años habrá un ajuste en las estadísticas, ya que «aún es complicado clarificar al 100% el objetivo de estos productos y evitar su doble contabilidad».

Entre los fondos basados en criterios ESG que más crecen actualmente, los vinculados a las ener-

#### **Fondos** camuflados y sin metas ecológicas

**Promover inversiones** dando a entender que son sostenibles cuando en realidad no lo son. Esto es lo que se conoce como 'greenwashing' en el ámbito financiero. Es una práctica muy extendida hoy en día y contra la que está tratando de luchar la UE a través de su actividad normativa. Pero el riesgo de que existan fondos camuflados, fuera del control legal, es real. Un informe de la entidad británica **MainStreets Partners** indica que el 24% de los fondos del artículo ocho de la SDFR podrían ser acusados de 'greenwashing'.

gías renovables y a la búsqueda de soluciones para eliminar las emisiones de CO2 acaparan el grueso de la inversión. Esta tendencia ha calado tan hondo que gestoras como la estadounidense Fidelity, con un importante peso en la Bolsa española, ya basan su estrategia de selección de proyectos en tres principios relacionados con la preservación del medio ambiente: metas en materia de neutralidad de emisiones, marco rector para el cambio climático y asignación de capitales a la transición energética.

«Nuestros gestores de fondos y analistas utilizan estas calificaciones para evaluar el atractivo de una empresa a largo plazo, dependiendo de su exposición a los riesgos relacionados con el clima», explica Jenn-Hui Tan, director global de Sostenibilidad en Fidelity. «También utilizamos estas calificaciones para priorizar nuestros diálogos con las empresas e identificar dónde necesitamos alentar cambios»

#### **MERCADOS INTERNACIONALES**

Al igual que las gestoras internacionales encuentran oportunidades importantes en España, algunas firmas de nuestro país están comenzando a expandirse a otros mercados. Es el caso de Global Social Impact (GSI), que está haciendo una fuerte apuesta por proyectos sostenibles en África. Según Arturo García Alonso, su director general y de Inversiones, «existe un enorme potencial de desarrollo y crecimiento» en este ámbito, ya que «ahora mismo hay pocos gestores de fondos de impacto».

Para aprovechar esta coyuntura, la firma ha creado un fondo abier-

#### Los fondos ESG ya han superado en **España los 118.000** millones de euros

to de deuda privada llamado GSIF África. A través de este vehículo están consiguiendo financiar proyectos que ayudan a mejorar la vida de las personas en las zonas del continente africano en las que la población es más vulnerable. A tenor de los resultados obtenidos, el proyecto está cumpliendo sus objetivos. «Desde diciembre de 2020 ha logrado una rentabilidad anual neta del 4% y se han incrementado un 39% los ingresos de las comunidades», destaca García Alonso.

Todo hace indicar que el interés por las finanzas sostenibles seguirá creciendo durante los próximos años. La clave, en opinión de Garralda, es que «se garantice que el nivel de rentabilidad de estos fondos vaya de la mano del nivel de concienciación de la ciudadanía». Y concluye: «Si las pérdidas son mínimas respecto a otros productos que no se basan en criterios ESG, el inversor, hoy en día, va a optar por la sostenibilidad».



ELMUNDO | 5 DE JUNIO DE 2024

#### ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente!

Queremos celebrar este día explicando de una forma clara y sencilla los conceptos más importantes sobre energía y sostenibilidad.

Encuéntralos en **La Vatiopedia:** tu guía para entender la energía y la sostenibilidad, en nuestras redes sociales.





ELMUN DOMIÉR

#### extra# Día Mundial del Medio Ambiente

El vehículo ecológico avanza en España entre luces y sombras. En el escenario actual, en el que el sector del motor busca recuperar las cifras de ventas previas a la pandemia (más de 1,2 millones de operaciones anuales), la buena noticia está en el despegue de los automóviles impulsados por tecnologías alternativas (los que no usan ni gasolina ni diésel). A día de hoy, la suma de todos ellos (eléctricos, híbridos, gas e hidrógeno) es ya, por varios meses consecutivos, la primera opción de compra para los conductores españoles.

Dentro del estancamiento que reconoce la propia industria, se trata de un síntoma esperanzador en la ardua carrera por reverdecer el envejecido parque automovilístico de nuestro país. En mayo representaron el 41,1% de las operaciones registradas y en el total del año ya suman 217.824 unidades vendidas. Además, el volumen de estas operaciones creció un 20,1% ese mes, superando como opción de compra a los vehículos diésel (23,3%) y a los de gasolina (35,5%), según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) y Faconauto, la patronal de los concesionarios

Tal como explica Félix García, de Anfac, ese sorpasso se debe, sobre todo, a que, sin llegar al compromiso medioambiental que exige un coche 100% eléctrico, «hay fabricantes que están triunfando

#### Hay marcas que han registrado un 'boom' en las ventas de híbridos

en ventas de híbridos convencionales [con un aumento del 24,8% en abril y cercano al 40% el mes anterior]», lo que denota, a su vez, que «muchos ciudadanos españoles están tratando de ser ecológicos dentro de sus posibilidades».

Entre los ejemplos más representativos de este auge se encuentra la japonesa Toyota, una de las pocas marcas que ha recuperado los niveles de operaciones prepandemia y ya vende más que en 2019. Su éxito en España se debe, principalmente, a la gran demanda de sus coches híbridos no enchufables, con los modelos Corolla y Yaris entre los cinco más vendidos del segmento de manera continuada (aunque el mes pasado, el primero fue el Fiat 500).

En la categoría de vehículos de gas también existe el caso paradigmático de Dacia y su modelo Sandero (el más vendido de España), del que seis de cada diez unidades comercializadas son de gas licuado de petróleo (GLP). Eso refleja su creciente acogida en un tipo de propulsión aún minoritario, pero en crecimiento exponencial de acuerdo a las cifras de los últimos meses. Aunque sólo repre-



# El vehículo verde despega, pero le falta más voltaje

Los turismos propulsados por tecnologías alternativas ya lideran las opciones de compra en España, con un 41,1% de cuota de mercado. Sin embargo, los electrificados siguen sin coger velocidad de crucero y sus cifras de ventas se mantienen estancadas respecto al año pasado

Por Ángel G. Perianes

sentan en 2,6% de la cuota de mercado total, las ventas en este segmento registran en el acumulado de 2024 un 40,5% más que durante el mismo periodo del año anterior.

#### **APAGÓN ELÉCTRICO**

La realidad del vehículo electrificado es bastante más compleja. En este segmento, donde el Tesla Model 3 lidera las ventas de este año (con un 31% más que el año pasado), las cifras totales siguen sin acelerar su expansión. A pesar de la apuesta de la industria del motor y de los ambiciosos planes de Europa para adoptarlos como la principal tecnología de

> movilidad, las cifras no evidencian grandes progresos. En lo que Îlevamos de 2024, la penetración de vehículos electrificados se sitúa en un 9,6%, dos puntos menos que hace un año, tras caer un 11,9% en mayo.

> Según destaca Raúl Morales, de Faconauto, «sólo países como Grecia, Italia, Polonia o República Checa están por debajo de esta cifra en Europa», lo que de-

muestra que «algo está pasando con esta falta de respuesta de los compradores, pero no sólo en nuestro país». La electrificación, que supone el 20% de las matriculaciones en la UE, cayó 2,2 puntos porcentuales en los mercados del continente durante el primer trimestre, con 12 de los 18 principales mercados reduciendo su porcentaje de penetración en las ventas de vehículos nuevos.

García resalta el hecho de que España disfruta del mayor presupuesto de la historia para el impulso de estos vehículos (más de 1.200 millones de euros). Sin embargo, se muestra «preocupado, porque con este nivel de ventas de vehículos de cero emisiones no cumpliremos los objetivos de descarbonización». Según añade, el sector no para de lanzar modelos con enchufe al mercado (más de 230), pero ve necesaria «una mayor implicación y rapidez desde la Administración para ayudar al ciudadano a optar por las nuevas tecnologías».

Arturo Pérez de Lucía, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive), pone en valor que los operadores de recarga están desplegando una red pública que ya «permite, pese a las dificultades burocráticas, que un usuario de vehículo eléctrico pueda viajar por toda España sin dificultades».

En opinión de todas las asociaciones del sector, impulsar los electrificados en España implica superar varios retos pendientes: «Precios más asequibles, un mapa unificado de puntos de recarga, políticas fiscales directas e incentivadoras y que los mensajes que se lancen alrededor del uso privado del automóvil sean constructivos y no destructivos».



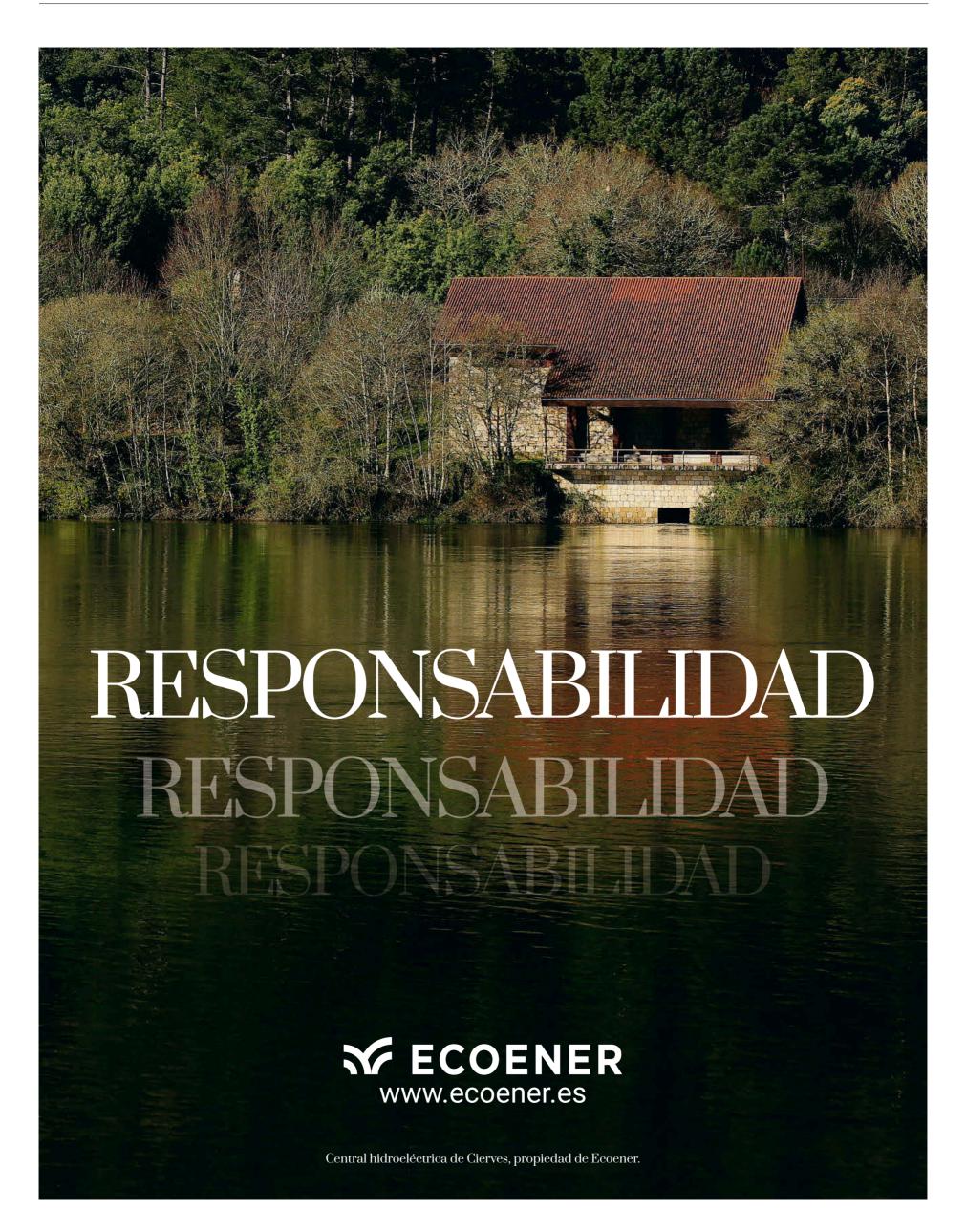

#### extra# Día Mundial del Medio Ambiente



# **Nuevos** objetivos pero el mismo compromiso

La pandemia y las tensiones geopolíticas han transformado las estrategias de las empresas en torno a la sostenibilidad y la Agenda 2030, impulsando enfoques globales y de largo alcance

**Por Ana Romero** 

En la actualidad, la responsabilidad social corporativa (RSC) y las estrategias en torno a la sostenibilidad ambiental son ejes de presencia obligatoria en las agendas empresariales. En algunos casos lo son por genuina convicción y, en otros, por las crecientes exigencias normativas o la combinación de ambos factores.

Sin embargo, sólo el 15% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU están en camino de ser cumplidos, con un 48% en riesgo moderado o grave de no alcanzarse y un 37% en claro retroceso, según el último Informe sobre la Contribución de las Empresas Españolas a los ODS, elaborado por la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de Esade y el Observatorio Social de la Fundación La Caixa.

«Queda patente una necesidad de un cambio sistémico, que trascienda las soluciones a corto plazo y aborde las raíces estructurales de los problemas globales», apunta Àngel Castiñeira, director de la citada cátedra.

Esa estrategia no sólo requiere adaptar las prácticas actuales, «sino reimaginar completamente nuestros sistemas económicos y sociales para garantizar la sostenibilidad a largo plazo», añade Castiñeira. Las empresas españolas juegan un papel crucial para abordar este reto, mitigando su impacto medioambiental y actuando como motores de un cambio positivo y duradero. Por eso, «es necesaria una llamada a la acción para que todos los sectores de la sociedad contribuyan a una transformación que no puede posponerse más», concluye Castiñeira.

El profesor de Esade explica que la pandemia y los problemas geopolíticos, como la invasión de Ucrania

y la guerra en Gaza, han trastocado el orden de preferencia de las inversiones vinculadas a los ODS. «Han irrumpido una serie de policrisis, que en absoluto significan que falte voluntad por parte de 193 países de la ONU para seguir con la Agenda 2030: sólo ha habido un cambio en las prioridades», matiza el docente.

En ese ajuste, cuestiones fundamentales como la pobreza extrema, relacionada con el ODS número dos (acabar con el hambre en el mundo, procurando a toda la población una alimentación sana, nutritiva y suficiente) queda lejos de ser resuelto. Porque en grandes conflictos bélicos como los que hoy se dilucidan en Ucrania o Gaza, «la población sufre incluso en niveles relacionados con la producción y distribución de los alimentos», lamenta Castiñeira.

#### **COMBUSTIBLES FÓSILES**

También se ha registrado un empeoramiento en el cumplimiento de los objetivos relacionados con el menor uso de combustibles fósiles. En este apartado, el experto de Esade llama a repasar las claves de la pasada COP28 y a observar la falta de concordancia entre los discursos globales y las acciones de los lobbies

Según Castiñeira, «la transición no será muy rápida, pues eso supondría que las cuantiosas inversiones energéticas ya ejecutadas se convertirían en activos varados, lo que supondría una fuente de conflicto». Por todo ello, y pese a que las empresas suelen concentrarse en desplegar acciones en torno al ODS número 13 (relacionado con la cuestión climática), el reto en este ámbito sigue siendo mayúsculo.

En términos generales, Castiñeira recuerda que no basta con alcanzar el éxito en un solo objetivo, sino que se trata de factores interrelacionados. Para aquellas compañías que más interpeladas se sientan a la hora de revisar sus estrategias y pisar el acelerador de la sostenibilidad, el experto no aboga por un orden concreto de trabajo, sino por ser conscientes del perfil de la propia empresa, conociendo sus fortalezas, competencias y campos temáticos para comenzar centrándose en ellos.

Más allá de la hoja de ruta utilizada, hay que saber que la inversión en sostenibilidad impacta directamente en los resultados. Hay «una creciente atención por los aspectos en los que las firmas, por su actividad, pueden tener mayores impactos», señala Edurne Iñigo, profesora en Deusto Business School. Asimismo, Iñigo observa una mayor tendencia a medir los impactos sociales y medioambientales de la actividad de la empresa en su conjunto.

En ese camino resulta interesante prestar atención al ODS número 17, referido al establecimiento de alianzas trasversales. También conviene ampliar la mirada a cuestiones como la biodiversidad, muy importante por su capacidad para poner en jaque a la industria agroalimentaria. «Esto es algo que no estamos sabiendo calibrar del todo y para lo que la Agenda 2030 vale de termómetro. Lo que ya conocemos es que el 55% del PIB mundial depende de la biodiversidad», apunta Castiñeira,

Este experto es consciente de que el camino es largo y de que no todas las organizaciones encuentran vías de acción en las que los conceptos de rentabilidad y sostenibilidad se complementen bien, pero recuerda ejemplos de sectores que han sido pioneros en el nivel de colaboración alcanzado. «Es el caso de algunas firmas de la industria cafetera, que han creado un espacio donde no entorpecen su propia y legítima competencia, y regulan sus avances por el bien común del sector. Igual que algunas acciones de la industria inmobiliaria, lo que muestra avances en el ODS 17 y provoca un deseable efecto de arrastre», valora Castiñeira.

#### **TRANSPARENCIA**

Para avanzar verdaderamente en materia de sostenibilidad, el mundo corporativo debe asimilar la importancia de informar de manera clara en sus memorias no financieras. Y hay que tener en cuenta que no se puede abarcar todo ni decir que está todo bien, omitiendo determinadas informaciones. «A los inversores les gusta tener la información, no piden que se haga todo siempre bien, pero sí tener conocimiento de lo que está pasando y en qué se puede mejorar», sostiene Castiñeitra.

También es crucial que las empresas tengan perfiles relacionados directamente con la sostenibilidad en sus organigramas y, por supuesto, que exista una total convicción en los puestos directivos, pues mover los engranajes resulta más fácil de arriba hacia abajo que al revés.

De cara al futuro más próximo, la palabra clave es resiliencia. Tal como destaca Castiñeira, «debemos ser capaces de superar las adversidades mirando al futuro sin ecoansiedad. Hay que lograr una regeneración e ir más allá: muchas empresas flotan en la marea, pero no se trata de dejarse llevar, sino de actuar con determinación, y yo soy optimista, porque desde una actitud de colapso catastrofista no se avanza».

#### BALANCE

A pesar de las dificultades existentes, la sostenibilidad empresarial ha evolucionado significativamente durante los últimos años, con un enfoque creciente en la integración de prácticas sostenibles en todas las áreas de corporativas. «Los temas más trabajados incluyen la respuesta a los desafíos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la economía circular, la reducción de brechas sociales, la transición justa y la transparencia y el buen gobierno. Además, estas cuestiones son las más exigentes y generan grandes desafíos», señala Germán Granda, director general de Forética.

El responsable de esta organización destaca que los avances por parte de las grandes empresas están siendo significativos, si bien sigue siendo necesario extenderlos a toda la cadena de valor. «El incremento de flujos financieros para avanzar hacia la sostenibilidad y regulaciones como la Directiva de Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) están jugando un papel importante», valora Granda.

Al fin y al cabo, las empresas líderes son las primeras interesadas en evitar prácticas que generen un riesgo legal o reputacional para su actividad (a nivel social o ambiental). «La autenticidad y el compromiso genuino con la sostenibilidad son cruciales para un cambio significativo y duradero», concluye Granda.

NATIVE

#### **MEDIO AMBIENTE**



## Facilitar la vida de las personas con soluciones sostenibles

La prioridad de Allianz Partners es que el impacto de su actividad económica sea lo más positiva posible, atendiendo las expectativas de los clientes en torno a su seguridad y protección



l próximo 5 de julio se celebra un año más el Día Mundial del Medio Ambiente. Desde que la UNESCO señalara este día por primera vez en el 1974 como clave para concienciar y sensibilizar a particulares, así como a entes públicos y privados sobre la importancia de cuidar el planeta, se han llevado a cabo muchas iniciativas en este sentido por parte de todos los sectores. Los ciudadanos, además, están cada vez más implicados. Cualquier pequeño gesto cuenta. Tanto es así que según el último estudio de CustomerLab para Allianz Partners, el 51% de los consumidores se esfuerza en minimizar el impacto que su estilo de vida tiene en el medio ambiente y el 32% está dispuesto a pagar más para cambiar sus hábitos y lograr que sean más respetuosos con el entorno y las personas.

La labor de las empresas y del tejido público es esencial, ya que por su importancia e impacto a gran escala son el ejemplo perfecto a seguir si hacen bien las cosas y ponen al ciudadano y al planeta en el centro. De hecho, la prioridad de Allianz Partners es que el impacto de su actividad económica sea lo más positiva posible. Centrados en la Agenda 2030, sus pilares son tres: salud y bienestar, diversidad e igualdad de oportunidades y ciudades y comunidades sostenibles.

En Allianz Partners "trabajamos a nivel interno promoviendo los Objetivos para el Desarrollo Sostenible dentro de la compañía", afirma Borja Díaz, Managing Director Iberia Allianz Partners y Consejero Delegado en España. Así, la estrategia de sostenibilidad de la compañía se extiende a medidas de conciliación, flexibilidad laboral o ayudas económicas, y a las distintas iniciativas que promueven y apoyan los valores de igualdad, diversidad, inclusión y apoyo a la comunidad

local. Ejemplo de su compromiso corporativo es su colaboración con organizaciones como El Sueño de Vicky, Aldeas Infantiles, la Fundación Melior, El Comité de Emergencia o Tree Nations; además de contar con un 56% de mujeres en puestos de responsabilidad.

A la sostenibilidad, además, se une la tecnología como otra de las patas esenciales en Allianz Partners y, juntas, son imparables. "Estamos en el momento clave para innovar y ofrecer soluciones que se alineen con las nuevas necesidades de nuestros clientes" dice Borja Díaz. Y continúa: "Nosotros, como líderes en Seguros y Asistencia, nos encargamos precisamente de ofrecer servicios que cubran las demandas específicas del mercado".

Y ¿qué demanda el mercado para que puedan aplicar la suma de sostenibilidad y tecnología? La Asistencia en Carretera, el Hogar y los Viajes. Si nos centramos en el primer punto y en esos vehículos híbridos y eléctricos que igualmente contribuyen a proteger el medio ambiente, tener una estación de carga cerca es básico, de ahí que Allianz Partners ofrezca el servicio de geolocalización, así como de recarga de batería *in situ* o la posibilidad de contar con un vehículo de sustitución eléctrico.

Si nos centramos en el Hogar, "el objetivo es asesorar al cliente y ofrecerle una solución integral para que mejore el rendimiento de su hogar y pueda ser sostenible en todos los ámbitos de su vida", apunta el Managing Director. Esto se traduce en instalación y

mantenimiento de placas solares, puntos de recarga de los vehículos en las casas y servicio de eficiencia energética.

Los Viajes es otro punto a destacar cuando estamos tan próximos a las vacaciones de verano. ¿Qué pasa si nos ponemos enfermos o tenemos dudas acerca de una picadura, por ejemplo? Con una de las mejores herramientas de Allianz Partners, la teleconsulta médica, ofrece la mejor solución. "Entendemos la Sostenibilidad como un compromiso social. Por eso, nuestros servicios de asistencia médica en el extranjero tienen tanto valor, porque nos preocupamos de ayudar a las personas cuando más lo necesitan", explica Borja Díaz.

Disponible las 24 horas de los 365 días del año, el asegurado puede acceder a esta herramienta para consultar y comprobar sus síntomas, hablar con un médico o localizar el hospital más cercano allá donde esté. "Muchos de nosotros dedicamos una parte importante de nuestros ahorros a viajar, pero no somos conscientes de los riesgos asociados. Contar con un seguro puede evitar, en la mayoría de las situaciones, estos problemas", concluye el directivo. De hecho, "nosotros nos encargamos de evitar estos gastos, dar tranquilidad y acompañar en todo momento al viajero antes y durante el viaje, de gestionar una cancelación, una pérdida de maleta, internar u operar de urgencia y, si es necesario, traer de vuelta a España al paciente, si el equipo médico así lo recomienda".

El compromiso de Allianz Partners, en definitiva, está presente en todas sus prácticas y políticas empresariales: uso de energía sostenible, viajes de negocios ecológicos, reducción de residuos, productos digitales, uso de materiales renovables y gestión sostenible de sus oficinas. Todo para promover un futuro más respetuoso con las personas y con el entorno.



ANALISIS En la primera mesa de debate de 'Mundo Sostenible', en la que se analizó el alineamiento de las empresas españolas con la taxonomía verde europea y sus esfuerzos en materia de neutralidad climática, intervinieron (de izqda. a dcha.): Ana Herrero, de Forética (quien ejerció de moderadora); Xabier Ribera, de Basf; Goretti Hidalgo, de Chiesi, y Yolanda Romero, de Cellnex.

El pasado 21 de mayo se celebró la octava edición del encuentro Mundo Sostenible, organizado por EL MUNDO y Expansión en colaboración con Cellnex, Basf y Chiesi. La cita incluyó varias ponencias y mesas de análisis en las que diferentes representantes de los sectores público y privado repasaron los últimos avances registrados por España y su tejido empresarial de cara al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. También se habló de los cambios normativos que está impulsando la Unión Europea para acelerar la descarbonización de la economía comunitaria y del modo en el que las compañías españolas están afrontando esas novedades regulatorias.

Francisco Pascual, adjunto al director de EL MUNDO, abrió el evento exponiendo el salto de paradigma cultural que han experimentado gobiernos y empresas durante los últimos años para afrontar los retos vinculados a la sostenibilidad global: «Hemos pasado de que los accionistas exijan principalmente rentabilidad, a que demanden compromisos concretos en dos áreas clave como son la cohesión social, que implica luchar contra la desigualdad, y la preservación del medio natural».

Esa necesidad de poner a salvo la biodiversidad no es reconocida de igual manera por todas las de-

# Europa sienta las bases para un mundo sostenible

En su octava edición, el encuentro 'Mundo Sostenible', organizado por EL MUNDO y 'Expansión', repasó las novedades normativas que está impulsando la UE en materia medioambiental y los esfuerzos de las empresas por ir un paso más allá de esas exigencias regulatorias

Por Ángel G. Perianes y Rubén G. López / Fotos: Bernardo Díaz

mocracias, ya que algunas muestran dudas al respecto. Por eso, Pascual destacó la formación y la comunicación como herramientas fundamentales de empresas y medios de comunicación para favorecer esta lucha. «Internamente, esto significa integrar los desafíos de la sostenibilidad en los consejos de administración y en todos los niveles de la empresa. Externamente, los medios de comunicación juegan un papel vital en transmitir estos conceptos a la sociedad», indicó.

Tras su presentación, la apertura de honor del encuentro corrió a cargo de Daniel Arribas, representante del Gobierno central en calidad de director general de Consumo en el

La normativa comunitaria marca el camino contra el 'greenwashing' Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En primer lugar, Arribas destacó la necesidad de involucrar a los consumidores en la búsqueda de la sostenibilidad con herramientas efectivas.

En este sentido, puso el énfasis en la tramitación del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, iniciada recientemente, en cuyo proceso invitó a la participación pública en próximas consultas: «Esperamos que sea un instrumento clave para vehicular las necesidades de la sociedad civil, las empresas y las diferentes Administraciones».

#### **MARCO REGULATORIO**

Ese nuevo marco normativo está estrechamente relacionado con la importancia de transmitir información veraz a los consumidores para que en sus decisiones de compra sean conscientes del impacto ecológico de lo que adquieren. Desde el punto de vista productivo, Arribas también se refirió a la taxonomía verde de la UE, «un marco vital para canalizar las inversiones hacia actividades sostenibles y proporcionar claridad a empresas e inversores sobre lo que se considera sostenible desde el punto de vista medioambiental».

El representante del Gobierno central también aludió a varios de los aspectos más reseñables que la legislación española del consumidor incorporará en el futuro a partir de las directrices europeas. Entre ellas, enumeró «una Directiva destinada a empoderar a los consumidores para la transición ecológica que abarca, por ejemplo, la prohibición de alegaciones medioambientales genéricas sobre productos sin pruebas; otra sobre el derecho a la reparación para reducir residuos, y una más sobre greenwashing [o ecoblanqueo]».

(Pasa a la página I4)



#### Actuamos para hacer frente al cambio climático.

Desde 2019, hemos reducido las emisiones de CO₂ de nuestras plantas operadas en todo el mundo en un 74%. A finales de 2023, alcanzamos el 91% de energía renovable en nuestras instalaciones\*, incluido el 100% en China y EE. UU.



# extra Día Mundial del Medio Ambiente

#### (Viene de la página I2)

Muchas empresas intentan hacer bien sus comunicaciones, pero incumplen algunos puntos. Por ello, Arribas aclaró que estas acciones «no buscan sancionar, sino llevar a cabo una labor didáctica para hacer ver cuál es la visión de la Administración respecto a estos incumplimientos y facilitar que reconduzcan sus conductas». Asimismo, se mostró optimista por el creciente esfuerzo demostrado por las compañías para reforzar sus políticas sostenibles: «Está alineándose con la taxonomía verde europea, y debe seguir siendo así porque beneficia a la sociedad en su conjunto».

#### **MEDIO AMBIENTE**

Tras la intervención de Arribas llegó la celebración de la primera mesa de debate, centrada precisamente en cómo el tejido empresarial español está acelerando su compromiso con la neutralidad climática de acuerdo con la regulación europea sobre sostenibilidad ambiental. La mesa estuvo moderada por Ana Herrero, directora de Transformación Sostenible de Forética, y contó con la participación de Xavier Ribera, head of Communications, Govern Affairs and Sustainability de Basf; Goretti Hidalgo, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Chiesi, y Yolanda Romero, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático en Cellnex.

En primer lugar se abordó un tema clave: ¿qué avances está registrando la industria en este ámbito? Ribera se mostró «orgulloso» de que el sector químico haya trabaja-

#### Los proveedores son cruciales en los planes verdes de la gran empresa

do en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde sus inicios», aunque, matizó que aún no ha recorrido la mitad del camino previsto y planteó un doble reto: «Se trata de transformar nuestros procesos productivos para hacerlos más sostenibles y de desarrollar productos que ayuden a los clientes a alcanzar la neutralidad climática». También admitió que, como industria extractiva, deben «desvincularla de los combustibles fósiles».

Hidalgo también expuso que, en el caso de su grupo biofarmacéutico, el objetivo «no es sólo desarrollar medicamentos que mejoren la salud respiratoria, sino también contribuir a que la calidad del aire lo permita». Según matizó, para llevar a cabo esta estrategia «de acompañamiento trasversal», cuentan con cuatro palancas: «Una gobernanza sólida que asegure esa trasversalidad de la sostenibilidad, la mejora de la calidad de vida del paciente, ayuda para que conviva con



#### **PANEL**

A la izquierda, Daniel Arribas, director general de Consumo en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, quien también aparece en el centro de la imagen inferior. A su izquierda, Goretti Hidalgo, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad en Chiesi, y Francisco Pascual, adjunto al director de EL MUNDO. A su derecha, Yolanda Romero, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático en Cellnex, y Xabier Ribera, 'head of Communications, **Govern Affairs** and Sustainability' en Basf.



su enfermedad, impacto en la comunidad y minimización del impacto medioambiental». Esto último, remarcó, a través del «diseño de productos *ecofriendly* y asegurando que los procesos y la cadena de valor estén alineados».

A juicio de Romero, «los cambios regulatorios y el interés de la comunidad inversora» han fomentado que las empresas adopten estas políticas. En el caso de Cellnex, también se refirió a la trasversalidad como una cuestión «fundamental» dentro del propio equipo para fomentar el cuidado de la bio-diversidad: «Es un esfuerzo que to-ca a todas las áreas de la compañía. Por ejemplo, estamos trabajan-do codo con codo con nuestro Departamento de Compras para integrar criterios medioambientales,
de reducción de emisiones y decircularidad en sus decisiones». Además, puso el foco en que tanto Administraciones como empresas deben «incentivar que sus cadenas de
valor implantar estos cambios».

El hándicap, matizó Hidalgo, es que, en muchos casos, «es muy difícil aterrizar en objetivos concretos». Por eso, expuso que en Chiesi «se pone especial atención en cada scope marcado y en tener mediciones simétricas claras que permitan monitorizarlo todo». En su caso, han empezado por identificar sus medicamentos que más CO2 emiten para intentar reducir su huella: «Estamos trabajando en cambiar el propelente de los inhaladores y ya estamos en la fase tres

de desarrollo, con el objetivo de reducir su contaminación en un 90%», lo que ha requerido «una inversión de 350 millones de euros». En esa misma línea, también señaló la importancia de alinear a los proveedores, «colaborando y financiándoles para que cumplan con los mismos estándares».

En el caso de Cellnex, Romero sostuvo que su estrategia «está basada en objetivos validados por Science Based Targets Initiative

(Pasa a la página 16)

#### TE ACOMPAÑAMOS EN LA TRANSICIÓN PROGRESIVA HACIA UNA MOVILIDAD O EMISIONES





LÍDERES EN DESCARBONIZACIÓN DE FLOTAS CORPORATIVAS

SwitchFleet.com









#### (Viene de la página I4)

(Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia, por sus siglas en inglés], con metas a corto y medio plazo». Eso implica conseguir en 2025 que el 100% de su suministro eléctrico «sea de fuentes renovables y reducir en un 21% las emisiones relacionadas con las compras». Y para 2030, «reducir las emisiones asociadas a la energía en los alcances uno, dos y tres». En esa senda, la compañía está «analizando escenarios climáticos futuros para trazar planes de inversión y adaptar las instalaciones a los riesgos físicos previstos»

extra**⊕** 

En términos de inversión, Ribera cifró en 4.000 millones de euros la financiación destinada por Basf a su plan de reducción entre 2018 y 2030. También expuso que en 2015 clasificaron 45.000 de sus productos por su rendimiento en sostenibilidad, dividiéndolos en cuatro categorías de acuerdo con la legislación vigente: «Decidimos aumentar las ventas de los productos más sostenibles y desinvertir en los menos sostenibles, incluso cuando eran rentables». Estas renuncias, argumentó, «son esenciales para los objetivos de crear una industria química para un futuro sostenible».

A este respecto, Hidalgo aclaró que no sólo se trata de poner en la

#### Hay compañías que aspiran a funcionar con energía 100% limpia en 2025

balanza la parte económica, lo que está provocando «que las conversaciones en la alta dirección sean cada vez más diferentes».

En cuanto a las estrategias de economía circular, Romero indicó que su empresa está trabajando en varias áreas, como el diseño de torres e infraestructuras, la mejora del modelo de consumo de recursos y la gestión de residuos. «Un buen diseño que facilite el uso y el fin de vida de los productos es fundamental para la economía circular».

Ribera mencionó la inversión de Basf en reciclaje químico: «Estamos transformando residuos plásticos, que antes se incineraban o llevaban a vertederos, en materia prima mediante aceite de pirólisis, desvinculándonos de los recursos fósiles». Esto, detalló, les permite ofrecer productos circulares a sus clientes, como techos solares reciclados para empresas como Volvo y chaquetas de poliamida reciclada con Inditex.

En opinión de Hidalgo, se trata de «pensar diferente lo que ya se está haciendo». En el caso de Chiesi, su plan pasa, por un lado, por hacer que cada nuevo producto sea concebido con un enfoque sostenible, «desde la selección de proveedores hasta su distribución, integrando innovación y tecnología». Y por otro,









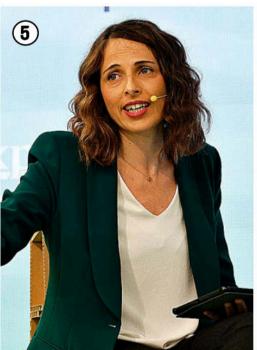



Las mesas de debate y ponencias incluidas en el encuentro 'Mundo Sostenible' contaron con la participación de diferentes expertos en sostenibilidad: **Xabier Ribera (I)**, 'head of Communications, Govern Affairs and Sustainability' en Basf; **Yolanda Romero (2)**, responsable de Medio Ambiente y Cambio Climático en Cellnex; **Goretti Hidalgo (3)**, gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad en Chiesi; **Ana Sáinz (4)**, directora general de la Fundación Seres; **Ana Herrero (5)**, directora de Transformación Sostenible en Forética, y **Javier Molero (6)**, director de Proyectos y Agenda 2030 en la Red Española del Pacto Mundial de la ONU.

asegurándose de que el ciclo de vida del producto es lo más sostenible posible después de su consumo, «utilizando el punto Sigre [contenedor blanco ubicado dentro de las farmacias] para el reciclaje de los medicamentos y fomentando la conciencia ciudadana».

#### **VERTIENTE SOCIAL**

Aunque al hablar de sostenibilidad solemos centrar el debate en la cuestión medioambiental, la ESG incluve otras dos facetas no menos importantes para la consecución de una sociedad verdaderamente sostenible: la vertiente social y aquella que guarda relación con el buen gobierno de las organizaciones. Es por eso que la cuestión social también disfrutó de su propio espacio en el encuentro Mundo Sostenible, a través de una ponencia protagonizada por Ana Sáinz, directora general de la Fundación Seres.

En primer lugar, Sáinz recordó que el actual contexto está plagado de riesgos sociales y desigualdades que han acaparado debates de tanta envergadura como los producidos en el último Foro de Davos. En este sentido, la experta recordó que las empresas juegan un papel esencial en la generación de sociedades más justas, siempre que actúen con responsabilidad, gestionen adecuadamente los riesgos y sean capaces de construir unas cuentas de resultados que vinculen la ganancia económica con los beneficios intangibles.

A continuación, la directora general de la Fundación Seres se encargó de repasar y analizar los cambios normativos en marcha a nivel continental para construir unas sociedades cada vez más justas. Y comenzó con la taxonomía social europea, de la que ya existe un borrador. «Se trata de un sistema de clasificación homogéneo que nos dice qué actividades son económicamente sostenibles y nos explica que las actividades de las empresas, para serlo, deben situar el foco en el trabajo decente de sus empleados, buscar unos estándares de vida adecuados en sus consumidores finales e impactar en las comunidades locales de una forma inclusiva y sostenible»

Se trata, en definitiva, de aplicar la sostenibilidad a toda la cadena de valor de las empresas. Y eso obliga a que cada organización defina cómo impacta su actividad en sus tres grupos de interés: los trabajadores, los consumidores o clientes finales, y las comunidades afectadas. Además, deben hacerlo teniendo en cuenta el contexto en el que operan, «porque cuestiones como los colectivos vulnerables o el trabajo decente dependen mucho del sector y el país en el que se opera».

El análisis de la futura taxonomía europea dejó paso al de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), otra normativa co-

(Pasa a la página 18)



# Los domingos EL MUNDO + iHOLA! ipor sólo 4€!



Los domingos con EL

MUNDO, la revista

Actualidad Económica y nuevos contenidos de Yo Dona y Viajes.

Y además, también la revista ¡HOLA!, con las mejores exclusivas, bodas y eventos, de los personajes del momento. ¡Todo por solo 4 €!

También puedes llevarte sólo EL MUNDO al precio de siempre.



# extra Día Mundial del Medio Ambiente

#### (Viene de la página 16)

munitaria ya en vigor que obliga a las grandes empresas a publicar informes periódicos sobre sus actividades de impacto social y medioambiental. Tal como indicó Sáinz, esta Directiva actualmente afecta a 49.000 grandes empresas europeas, pero en 2026 también afectará a las pymes y en 2028, a compañías de terceros países que cuenten con filiales en la UE.

En el ámbito social, la CSRD incluye más de 250 indicadores cuantitativos relacionados con cuestiones como la mano de obra, la negociación colectiva, la conciliación o el impacto en los derechos humanos. Aspectos, todos ellos, de los que deben informar detalladamente las empresas europeas. Esta normativa, tal como señaló Sáinz, conecta la cuestión social con la cadena de valor y la competitividad de las empresas: «Se trata de analizar cómo afectamos nosotros en la sociedad y cómo ese impacto social afecta a nuestras cuentas», lo que implica hacer una evaluación a fondo de los impactos, los riesgos y las oportunidades.

Conscientes de que realizar un análisis tan exhaustivo no siempre es sencillo para muchas empresas, en la Fundación Seres están desarrollando el Mapa Seres de Huella Social. Según explicó Sáinz, «el objetivo de esta iniciativa es facilitar que las compañías puedan centrarse en una veintena de indicadores que son comunes a la mayoría de ellas, lo que resulta más sencillo y viable que analizar más de 250, haciéndolo además con una metodología adaptada al sector en el que operan dichas empresas». La meta, en última instancia, es conseguir que las organizaciones puedan realizar «una integración real de la sostenibilidad en su modelo de negocio», concluyó Sáinz.

#### GOBERNANZA

La última mesa de *Mundo Sostenible* se centró en el análisis de las cuestiones de gobernanza, la tercera sigla (pero no por ello la menos importante) de la ESG. El repaso de los últimos avances en buen gobierno corporativo corrió a cargo de Javier Molero, director de Proyectos y Agenda 2030 de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU, y Ana Herrero, directora de Transformación Sostenible de Forética.

La conversación entre ambos comenzó con un análisis del *«tsunami* regulatorio» que se avecina, tal como lo definió Molero. Según añadió, «en España tenemos 1.700 empresas que forman parte del Pacto Mundial y que ya se están preparando para el CSRD y el resto de normativas en camino, como la propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida». En este sentido, Molero destacó los crecientes esfuerzos de las compañías españolas en materia de sostenibilidad, hasta el pun-



SOCIAL La directora general de la Fundación Seres, Ana Sáinz, protagonizó una ponencia en la que repasó las claves de la futura taxonomía social de la Unión Europea y su impacto en el ámbito empresarial.

to de que «en 2022 sólo el 69% de las firmas del Ibex hacía evaluación de sus impactos en derechos humanos y medio ambiente, mientras que esa cifra ya había subido hasta el 89% en 2023». Por tanto, concluyó, «la gran empresa se está preparando para tener todos los procedimientos en marcha cuando lleguen las obligaciones normativas».

Radicalmente distinta es la situación en el caso de las pymes, «que, por falta de recursos económicos y humanos, no pueden hacer frente a algunas de las regulaciones que están viniendo y que son muy exigentes», lamentó Herrero. Y precisamente por ello, la representante de Forética reclamó una simplificación de los requerimientos para las empresas pequeñas.

En la misma línea, Molero reconoció su preocupación por la escasez de recursos de la mayoría de las

#### Los expertos reclaman medidas para no dejar atrás a las pymes

pymes «para hacer frente a todas estas cuestiones» y reclamó «recursos e incentivos para que no se queden atrás». Entre otras razones, añadió, porque las cuestiones de gobernanza también abren nuevas oportunidades a las empresas en términos de *reporting*: «Hacer un esfuerzo por comunicar mejor las cosas no sólo es positivo a nivel legislativo, sino también para los consumidores y los inversores».

En opinión del portavoz de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU, todos los cambios regulatorios que se están produciendo tendrán como resultado «un escenario con más transparencia y trazabilidad de los datos, lo que permitirá que inversores y consumidores cuenten con más información para tomar sus decisiones». Y en este punto, Molero quiso destacar el salto cualitativo

que, a su juicio, supone la Directiva europea sobre *greenwashing*, «que permitirá al consumidor final tener una garantía de que sus elecciones van a ser más efectivas en términos de sostenibilidad».

Otra propuesta que aspira a ser igual o más importante es la *Green Claims Directive* europea, cuyo objetivo es evitar el *greenhushing*. «Se trata de evitar que algunas empresas anuncien que van a ser neutras en 2040, pero luego no informen sobre cómo van a realizar ese camino o si lo están consiguiendo». Con ese mismo propósito, el Pacto Mundial de la ONU acaba de lanzar una campaña que anima a las empresas a fijarse objetivos cuantificables y a informar anualmente sobre el cumplimiento de dichas metas.

#### **EMPLEADOS Y CLIENTES**

Conscientes de las oportunidades que abre el compromiso social y medioambiental, muchas empresas están reforzando sus departamentos de sostenibilidad e incorporando personal especializado, así como otorgando a la ESG un carácter trasversal. «Una de las tendencias que preveíamos para este año en Forética era la demanda de talento en los distintos niveles del organigrama empresarial, desde el comité de dirección hasta el resto de áreas, con un último escalón de hiperespecialización en cuestiones como el objetivo net zero o la biodiversidad», explicó Herrero.

Esa creciente demanda de talento especializado confirma que las empresas españolas se están tomando muy en serio la ESG. «Vemos dos tendencias en las plantillas», recordó Molero: «Por un lado, que la sostenibilidad y el compromiso ético de las empresas son claves para retener a los profesionales, especialmente a los más jóvenes; y por otro, que durante el último año se han ofertado más puestos que nunca en este ámbito, lo que demuestra que existe una competición por el talento».

El buen desempeño de las compañías en términos de gobernanza también es cada vez más valorado por los consumidores. «Vemos que el consumo sostenible va a despegar», auguró Molero, quien recordó «que hay sectores en los que la sostenibilidad antes no era intrínseca y ahora sí, como el turismo o la moda». Por ello, opinó, «es una tendencia imparable y que la regulación va a impulsar todavía más».

Aunque menos optimista, Herrero también afirmó que «el perfil del consumidor responsable va avanzando, pero no termina de despegar por distintos motivos, como las dificultades económicas o la crisis». No obstante, señaló que en Forética ya cuentan con un informe que identifica un patrón de discriminación positiva de los consumidores respecto a algunas marcas, «especialmente, en productos y servicios del día a día».



NORMAS El encuentro concluyó con una conversación sobre las novedades normativas en materia de gobernanza entre Ana Herrero, de Forética, y Javier Molero, de la Red Española del Pacto Mundial de la ONU.



# LAS100 MEJORES EMPRESAS PARA TRABAJAR 2024

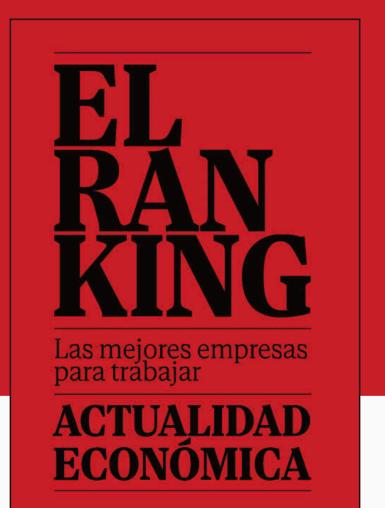

ACTUALIDAD ECONÓMICA abre el plazo para la **presentación de candidaturas** de su ránking anual.

Este año **se celebrará un evento especial** donde se hará entrega a los responsables de cada compañía de un reconocimiento, que les acreditará como una de las mejores empresas para trabajar.

Presente su candidatura antes del 8 de julio de 2024.

Solicite más información en: mejoresempresas@actualidadeconomica.com

